

# PERCHIE

Año XIX - Nº 1940 Sábado 22 de junio de 2024 Buenos Aires, Argentina. Precio \$ 2.830 Recargo envío al interior \$ 200.

Medallas y críticas. Javier Milei, condecorado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El Presidente volvió a atacar al jefe del Gobierno Pedro Sánchez y a su familia, en suelo español. Hoy viaja a Alemania, donde verá al canciller Olaf Scholz. PÁGINAS 2 8 4

# Caputo defendió el tipo de cambio: "No hay ninguna devaluación prevista"

El ministro de Economía posteó en su cuenta en la red X que no habrá modificaciones en el ajuste gradual del precio del dólar. Dijo también que seguirá el esquema vigente para el dólar exportador o "blend" y aseguró que el Gobierno mantiene una "muy buena relación con el Fondo Monetario". Fue tras conocerse un crítico informe del organismo, que pidió flexibilizar la política cambiaria y cuestionó el atraso del dólar. PÁGINAS 16 y 18

**EN CAIDA.** Acciones y bonos argentinos siguen en baja en Nueva York. Y el riesgo país trepó a 1.414 puntos básicos.



LA DOLARIZACIÓN Y EL FIN DEL BANCO CENTRAL TUVIERON SU WATERLOO

NUEVE DÍAS

PÁGINAS 34 Y 35



Ayer declararon dos de los detenidos.

#### Crece la hipótesis de trata en el caso Loan

RESUMEN

#### Al menos tres empresarios podrían beneficiarse del fallo por Calcaterra

que lo defiende. PÁGINA 10

y Hezbollah hacen temer un conflicto regional. PÁGINAS 26 y 27 rónica Magario.

Alperovich. El impacto de México. Los primeros nombres la condena al exgobernador del futuro gobierno de Clauen el poderoso clan familiar dia Sheinbaum: experiencia y mensaje de unidad.

Inquietud. Los ataques y la Crimen en Boedo. Matan en retórica virulenta entre Israel un robo a un asesor de la vicegobernadora bonaerense, Ve-

#### ESCRIBEN

Fara, R. García, Burgueño, Haime, Seshasayee, A. Teijeiro, Ares, Kohan, Link, Guebel, Hopenhayn, Martin, Giampaolo, Tabarovsky, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

Una novedosa app permite alquilar por hora espacios particulares en CABA

0 A 0 POR LA EUROCOPA

MINA SERRANO PÁGINA 47 YESPECTÁCULOS



La española es la artista trans en la ficción.

#### Cris Miró "ganó el corazón de la gente"

COPA AMÉRICA

Claroscuros del debut de la Scaloneta

PÁGINA 54



Países Bajos y Francia no se

sacaron ventaja

PÁGINA 56

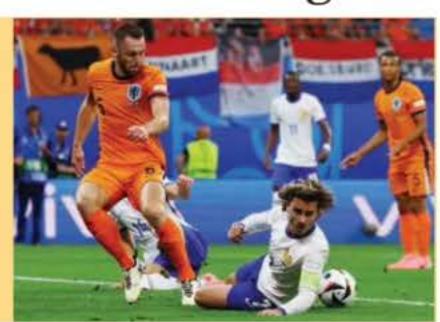

2 - POLÍTICA
Sábado 22 de junio de 2024 - PERFIL

SE ALTERA EL VÍNCULO

# Milei volvió a Madrid para arremeter contra Sánchez y los gobiernos socialistas

El Presidente lanzó fuertes críticas contra su par español en una nueva visita al país ibérico. Milei apuntó contra Pedro Sánchez por no entender de economía, pero también recordó los escándalos a la pareja y al hermano del mandatario. Además, aprovechó las distinciones para hablar de la política doméstica al insistir con que evitó una hiperinflación. Respaldó a Sandra Pettovello y

habló por primera vez de la salida del Gobierno de su amigo, Nicolás Posse. Sobre el final de su segundo discurso, criticó a Alemania, país en el que desembarcará en las próximas horas.



PABLO VARELA

El presidente Javier Milei comenzó ayer su gira europea al pisar suelo español tras partir el jueves por la noche desde Buenos Aires, en una visita que estaba pre-

vista desde hace meses para recibir el premio Juan de Mariana, una distinción otorgada por un think tank homónimo liberal en la capital española.

La presencia de Milei en España volvió a despertar un verdadero tembladeral político y diplomático en medio de la tensión que el mandatario argentino sostiene con el gobierno español encabezado por el socialista, Pedro Sánchez.

"Sánchez a pesar de haber estudiado economía, o no entendió o le gusta mucho el Estado como para llevarse puesto a los españoles; pero tengo esperanza de que estén (los españoles) despertando como despertó Argentina", despotricó Milei contra el jefe del gobierno español, con un gesto lejos de la pacificación.

Además, volvió a hablar de las "porosas manos" de los políticos o de sus familiares, haciendo alusión a los escándalos que salpican tanto a Begoña Gómez, la pareja de Sánchez como a David Sánchez, el hermano del mandatario.

Los nuevos cortocircuitos fueron activados fundamentalmente por la reunión que Milei mantuvo con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien no solo recibió a Milei y a la secretaria general, Karina Milei en la Real Casas de Correos, sino que los distinguió con la "Medalla Internacional de Madrid", una condecoración creada en 2017 y que fue entregada a figuras como Juan Guaidó, Daniel Noboa, el presidente

ecuatoriano o el jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelenski.

La reunión con Díaz Ayuso fue concertada mucho después de que estuviese estipulada la

entrega de la distinción, lo que explica que tanto Milei, como la dirigente del PP español se utilizaron mutuamente en beneficio propio con el objetivo de posicionarse políticamente. En el caso de Milei, reforzando su rol de predicador libertario internacional; en el de Díaz Ayuso, reforzando su rol de opositora al gobierno socialista de Sánchez,



DESDE EL BALCÓN. El Presidente saludó a quienes se acercaron para verlo en Madrid.

pese a que la cúpula del PP, tomó distancia de la funcionaria madrileña.

El mandatario argentino y su hermana Karina fueron recibidos por Díaz Ayuso en la Puerta del Sol, ante una multitud que

La reunión con

Díaz Ayuso

provocó fuertes

internas en la

política española

se agolpó contra las vallas para vitorear al Presidente argentino quien tras recibir la medalla, salió al balcón de la Real Casas de Correos para saludar a los manifestantes.

"Milei, amigo, España está contigo" escucharon Milei y Díaz Ayuso mientras saludaban desde el balcón.

En tanto un grupo minúsculo con banderas argentinas reclamaban por la liberación de los detenidos en la Plaza de los dos Congresos durante el tratamiento de la ley Bases.

Milei y Díaz Ayuso aprovecha-

ron la ocasión para dispensarse elogios mutuos. La referente madrileña del PP habló del "coraje" del Presidente argentino para llevar adelante drásticas medidas mientras que el Presidente libertario dijo que "admira" a la madrileña y que no pierde ocasión de ver sus discursos "en youtube".

El Presidente argentino insistió con sus habituales latiguillos económicos. Dijo que la Argentina se encaminaba a la



PREMIO LIBERTARIO. Recibió la distinción Juan de Mariana.

hiperinflación y la evitó y criticó duramente al socialismo, al mismo tiempo que defendió la libertad de empresa y la libertad de mercado.

El segundo viaje de Milei a España no constituye una visita oficial, por no haber dentro de la agenda del Presidente un encuentro con uno de los poderes del Estado español. Recibió una distinción y mantuvo un encuentro con una líder regional. Con todo, Milei aprovechó para seguir reforzando sus lazos con dirigentes afines y continuar posicionándose como un referente libertario a nivel global.

Milei disertó en la noche de Madrid en el Real Casino de la capital española, cuando recibió la distinción Juan de Mariana. En la entrada de la locación se desarrolló una protesta de una agrupación feminista ante un potente operativo de seguridad. El encuentro fue exclusivo y cerrado a la prensa.

En la previa, Milei sumó nuevas fotos a su álbum de viajes. Volvió a cruzarse con Abascal. También se saludó con Álvaro Vargas Llosas, referente del liberalismo, quien compartía la mesa con Cayetana Álvarez de Toledo. Además, se cruzó con el periodista opositor español, Vito Quiles.

Ante el auditorio, Milei ratificó el rumbo del gobierno argentino. Sostuvo que la administración libertaria no solo ha recuperado la economía evitando una caída del PBI de 10 puntos, sino también la calle, al respaldar el accionar de la ministra Patricia Bullrich durante el tratamiento de la ley Bases.

También respaldó la gestión de la ministra Sandra Pettovello y reivindicó que se haya cortado el circuito de los "gerentes de la pobreza".

El Presidente argentino se refirió en durísimos términos a la salida del exjefe de Gabinete, Nicolás Posse. Reconoció que era amigo suyo y que no cumplió los objetivos, y por eso está "afuera" del Gobierno. Fue la primera vez que el mandatario se refirió a la salida de su examigo y de una pieza clave de la gestión.

Milei aprovechó a su vez para contar que el Gobierno trabaja en una reforma del sistema financiero. Que pretende declarar de "lesa humanidad" la emisión monetaria y arremetió contra los "libertarados": "aprendan a hacer las cuentas" fustigó.

Por último, tuvo una perlita en la previa de su visita a Alemania. Defendió la "libertad económica", pero dijo que no le gusta la "libertad económica" del país bávaro.

#### PABLO VARELA

El gobierno de España, encabezado por el socialista Pedro Sánchez, no oculta su enojo y su fastidio con Javier Milei en su nuevo paso por el país ibérico, en el que fue distinguido en Madrid por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y recibió el premio Juan de Mariana.

Según pudo saber PERFIL de fuentes diplomáticas, a las autoridades españolas les "resulta sorprendente y anómalo que un presidente extranjero no solicite, en ninguna de sus primeras visitas a España, un encuentro institucional con su homólogo, como hacen todos los presidentes del mundo", y le reprochan que "al tiempo mantiene encuentros de carácter privado y con autoridades autonómicas", en clara alusión a la presidenta de Madrid.

A su vez, destacan que "Milei ha mostrado una actitud reiterada de búsqueda de la confrontación" y al mismo tiempo de "ofensa a nuestras instituciones y a nuestra democracia, algo sin precedentes en las relaciones internacionales y en los usos diplomáticos entre naciones".

"El gobierno de España sigue vigilante en defensa de las instituciones españolas", agregaron las fuentes ante este diario.

En España, fueron muchos los miembros del gobierno que salieron a marcar postura y tuvieron duros conceptos para con el presidente argentino, quien en mayo pasado visitó España para participar de un encuentro organizado por Vox y Santiago Abascal. Desde la vicepresidenta, Yolanda Díaz, hasta el jefe de la diplomacia, José Manuel Albares, o la portavoz Pilar Alegría.

"Esperamos que durante su visita a nuestro país el Sr. Milei esté a la altura del pueblo argentino y respete a las instituciones españolas, como jefe de Estado que es", sostenían en la previa del arribo de Milei a Madrid y aclaraban: "No lo hizo en su anterior visita".

"Deseamos que ahora sea así, por la buena relación y el afecto fraternal e histórico entre ambos pueblos", resu-



MOLESTO. Sánchez eligió a Milei como enemigo político después de que acusara a su esposa.

RESPUESTA DEL OTRO LADO

## El gobierno español apunta contra el libertario y pide que respete al país

mieron fuentes diplomáticas españolas ante este diario.

Con todo, el presidente español, Pedro Sánchez, y el gobierno socialista de coalición intentaron usufructuar la disputa con el presidente libertario semanas atrás, subiéndolo al ring con miras a las elecciones al Parlamento europeo, las cuales se desarrollaron en los primeros días del mes de junio.

Representamos "todo lo que ellos detestan y odian", dijo el presidente español en su momento. Pese a ello, la estrategia de Sánchez no obtuvo resultados.

Pero los cortocircuitos de Milei en España no se limitan a Sánchez y a su gobierno. El presidente argentino solicitó una audiencia con el rey Felipe VI, la cual fue denegada según consigna la prensa española. El Palacio de la Zarzuela no concedió el pedido del mandatario argentino para que el sucesor de Juan Car-

los I tuviese una cumbre con el mandatario sudamericano.

En el gobierno argentino trascendió una versión que indica que la audiencia con el titular del Palacio de la Zarzuela fue solicitada antes que Milei realizara su primer viaje a España, cuando disertó en Europa Viva 24, justamente con Abascal y con otros referentes ultraderechistas europeos, los que mayormente participaron de manera virtual. Esa misma versión indi-

ca que no hubo insistencia por parte del gobierno argentino en la realización del encuentro con el objetivo de no incomodar al rey Felipe VI.

Vale recordar que el monarca español estuvo en diciembre pasado en la Argentina, en la asunción de Milei, y se lo vio bajo el rayo del sol veraniego, mientras Milei daba su primer discurso en las escalinatas del Congreso.

Milei ya había intentado tender puentes con el rey Felipe VI durante la reasunción de Nayib Bukele, en mayo pasado, aunque en la propia Casa Rosada reconocían que requerían del visto bueno de Sánchez para que se diera ese

El rey Felipe
VI le denegó
al mandatario
argentino una
audiencia

encuentro. Y es que el Palacio de la Zarzuela no realiza movimientos diplomáticos sin el visto bueno del Palacio de la Moncloa. Un dato básico para entendidos en diplomacia. Tampoco hubo foto.

Los coletazos de la disputa entre Milei y el gobierno español llegaron a la Comisión Europea por pedido de una eurodiputada, y fue la vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, quien intercedió.

"Pedimos a la Comisión Europea que actúe para garantizar los derechos del pueblo argentino, especialmente de mujeres y personas Lgtbi. Nos preocupa que el PP use las instituciones para premiar a Milei, responsable de políticas de miseria y de criminalizar a las defensoras de DD.HH.", anunció Irene Montero en sus redes.

La respuesta no se hizo esperar: "... preocúpese por su país, que nosotros nos ocupamos del nuestro. @Irene-Montero", retrucó Victoria Villarruel. "Argentina es un pueblo libre que no se deja presionar por ningún país extranjero", reafirmó la titular del Senado.

CONDECORACIÓN POLÉMICA

## Cruces por la medalla y una visita no oficial a Madrid

La tensiones del gobierno de Javier Milei con Pedro Sánchez tuvieron un nuevo capítulo: se trata de la polémica que despertó el premio Medalla Internacional de Madrid, el cual fue otorgado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La norma que rige la entrega de la distinción es la Ley 2/2024, del 22 de abril, sin embargo hay voces que señalan que el premio estuvo mal otorgado al presidente argentino.

Y es que la norma vigente establece que para otorgar la condecoración la visita debe ser "oficial"; sin embargo, Milei no desarrollará agenda "oficial" en España dado que no mantendrá reuniones con ningún poder el Estado español.

Es por ello que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, desmintió a Díaz Ayuso, quien había calificado de "oficial" la visita. Para el jefe de la diplomacia española, la normativa "exige que el galardonado esté en viaje oficial". "Sin duda se trata de una visita privada. No hay nada de agenda oficial de

lo que yo he conocido hasta ahora de esa visita", dijo.

Al mismo tiempo, y según pudo saber PERFIL de fuentes diplomáticas, el gobierno de Sánchez considera que Díaz Ayuso "hace gala de una profunda deslealtad hacia las instituciones españolas, al ir en contra del art. 5.2 de la Ley 2/2014 de la Acción y del Servicio Exterior, aprobada durante el mandato de Mariano Rajoy".

Y es que dicha normativa requiere que se le informe al Ministerio de Exteriores (Albares) "de su encuentro con un mandatario extranjero", lo que Díaz Ayuso no habría realizado.

Por su parte Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno español, también apuntó contra Díaz Ayuso al señalar que se dedica a "premiar" las políticas que llevan a la "pobreza" y la "desigualdad".

En tanto que Pilar Alegría, portavoz del gobierno español, tildó de "fake" el galardón otorgado al mandatario argentino.

La polémica por la medalla podría ser judicializada. Así lo indicó la agrupación Más Madrid, con representación en el Parlamento local.



EL PREMIO. Se lo entregó Isabel Díaz Ayuso a Milei.

4 - POLÍTICA
Sábado 22 de junio de 2024 - PERFIL

NOVENO VIAJE

#### Noveno viaje de Milei: tres países, cuatro premios

R.P. El presidente Javier Milei recibió dos premios ayer en España en una gira por Europa que cierra en Alemania y República Checa, donde también será galardonado.

En una visita que el gobierno español calificó como "privada", Milei recibió la condecoración de la Medalla Internacional de Madrid, en un evento convocado por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. El mandatario argentino aprovechó la ocasión y volvió a apuntar contra su par español, Pedro Sánchez.

Luego, el jefe de Estado fue galardonado por el Instituto Juan de Mariana en la Cena de la Libertad en el Casino de la ciudad española, durante la Semana de la Libertad. En el marco de esa ceremonia, estuvieron presentes el diputado Santiago Abascal de Vox y el profesor Jesús Huerta de Soto

El Presidente tuvo intenciones de reunirse con el rey Felipe VI, pero la Casa Real rechazó la solicitud, ya que los asuntos de política exterior deben pasar por la aprobación del gobierno de Pedro Sanchez, con quien mantiene una escalada de conflictos.

A media mañana de hoy, el Presidente estará llegando a Hamburgo donde recibirá el premio de la Sociedad Hayek. Por la noche viajará a Berlín, donde se reunirá con el canciller alemán, Olaf Scholz.

Inicialmente estaba prevista la reunión bilateral y una posterior rueda de prensa. La portavoz alemana, Christiane Hoffman, se refirió al respecto aunque no dio explicaciones sobre el motivo de los cambios en la agenda. "Hay buenas razones por las que no revelamos todos los detalles de dicha programación. Es bueno que se puedan celebrar reuniones de prensa, pero no siempre es posible hacerlo".

Después de su paso por Alemania, Milei llegará el lunes a República Checa donde se reunirá con empresarios en la ciudad de Praga y luego con el primer ministro Petr Fiala. Allí recibirá el premio Instituto Liberal. Está previsto también que se reúna con el presidente de República Checa, Petr Pavel. El martes, Milei estaría de regreso en Argentina.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo comercial Nº 30 a cagdo de Sebastián I. Sánchez Cannavó , Secretaria Nº 60 , a mi cargo , sito en Montevideo 546 Piso 6 , CABA , hace saber que los autos : "FRIGORIFICO RINCON DEL TORO S.A. : s/CONCURSO PREVENTIVO" (COM 24443/2022) el 29 del 4 del 2024 se homologó el acuerdo preventivo , se declaró finalizado el concurso , se regularon honorarios y se designó al síndico controlador del cumplimiento del acuerdo. Publíquese POR UN DIA , Buenos Aires , 10 de Mayo de 2024 FDO.THELMA L.LOSA. Secretaria





ENFRENTADAS. Victoria Villarruel dijo que Argentina es un "pueblo libre". Irene Montero dijo que "hay políticas de miseria".

RESPUESTA A UNA EURODIPUTADA

## "Preocúpese por su país": Villarruel se metió en la disputa

La vicepresidenta Victoria Villarruel cruzó a la eurodiputada y referente de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, por sus críticas al gobierno de Javier Milei en materia de derechos de género, en un contexto en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo condecore en su nuevo paso por España. "Preocúpese por su país", retrucó la funcionaria argentina.

La reacción de en redes sociales de Villarruel llegó luego de que Montero reclamara la intervención de la Comisión Europea para que "actúe para garantizar los derechos del pueblo argentino, especialmente de mujeres y personas LGT-BI", y manifestara además su preocupación sobre el uso de las instituciones por parte del Partido Popular para premiar a Milei al que calificó como "responsable de políticas de miseria y de



CRUCE. El ida y vuelta se dio a través de las redes sociales.

criminalizar a las defensoras de DD.HH".

Inmediatamente, la titular del Senado retrucó: "La Argentina es un pueblo libre que no se deja presionar por ningún país extranjero". "Somos un país orgulloso que quiere a sus familias fuertes y a los delincuentes en las cárceles, especialmente a los violadores... todo lo contrario que Ud., así que preocúpese por su país que nosotros, nos ocupamos del nuestro", concluyó.

La segunda al mando de Milei hizo referencia a las modificaciones implementadas en el Código Penal de España tras la aprobación de la ley del 'sí es sí' que apuesta a endurecer las penas contra los abusadores sexuales, pero que abrió polémica por facilitar la liberación de violadores y flexibilizar sus penas.

Montero no es la única voz en repudio a la condecoración que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le otorgó al líder libertario. También se hizo eco la vicepresidenta segunda del gobierno del PSOE y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, e incluso fue denunciado por una diputada de izquierda. "Esto es lo que está haciendo el PP en nuestro país, premiar a quienes conducen a la de-sigualdad y a la pobreza en Argentina, a quienes están practicando las políticas del dolor", sostuvo la funcionaria de Pedro Sánchez.

Por su parte, la diputada de MAS Madrid Manuela Bergerot denunció que la entrega de la medalla es ilegal ya que el Presidente incumple las condiciones necesarias para ser premiado, porque emprendió un viaje privado y no una visita oficial como lo establece el reglamento.

CONTESTACIÓN A UNA EURODIPUTADA

#### El Gobierno respondió las críticas de la ONU

R.P. El representante permanente de la Argentina ante los Organismos Internacionales en Ginebra, Carlos Foradori, respondió a los cuestionamientos del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Volker Turk, a las políticas en materia de Género y Derechos Humanos que desarrolla el gobierno de Javier Milei. "Confíe un poquito más en nosotros", planteó.

Foradori se hizo eco de las críticas de Turk durante su intervención en la 56° sesión de la ONU, en la que cuestionó a la administración libertaria al sostener que "las recientes medidas propuestas y adoptadas corren el riesgo de socavar la

protección de los derechos humanos. Estos incluyen recortes al gasto público que afectan particularmente a los más marginados, el cierre anunciado de instituciones estatales dedicadas a los derechos de las mujeres y el acceso a la Justicia, y una instrucción del Ministerio de Relaciones Exteriores de suspender la participación en todos los eventos en el extranjero relacionados con la Agenda 2030".

La respuesta del exembajador de Macri no se hizo esperar: "De acuerdo al informe del Alto Comisionado, que ha perdido el sueño por la situación de los derechos humanos en la Argentina, le recuerdo que esto constituye una política de



REACCIÓN. El país se defendió del Alto Comisionado.

Estado en mi país y que todos los tratados internacionales de Derechos Humanos tienen orden constitucional". Justificó la decisión de desarticular el Ministerio de la Mujer, mencionado por el Alto Comisionado al sostener que responde a "una reducción del Estado luego del descalabro económico del anterior gobierno".

"No encontré, paradójicamente, en su anterior informe ninguna mención ni preocupación por el 40% de pobres que dejó el anterior gobierno", dijo. Y subrayó: "Confíe un poquito más en nosotros. No se preocupe tanto por la Argentina, hasta ahora nos arreglamos solos, y cuando necesitemos de su ayuda seremos los primeros en requerir su auxilio. Por ahora nos acostumbramos a vivir con independencia, en paz y libertad".



O/O
DE DESCUENTO

EN UN PAGO CON TARJETAS DE

# CRÉDITO

INCLUYE NUESTRA TARJETA
DE CRÉDITO COTO TCI

SIN TOPE DE REINTEGRO

APLICAN EXCLUSIONES, VER LEGALES AL PIE (1)

EN UN PAGO CON TARJETAS DE

O O O DE DESCUENTO

CRÉDITO VISA Y MASTERCARD



SIN TOPE DE REINTEGRO
APLICAN EXCLUSIONES, VER LEGALES AL PIE (2)

O/O
DE DESCUENTO

**ABONANDO CON** 



SIN TOPE DE REINTEGRO

UTILIZANDO TODOS LOS MEDIOS DE PAGO
DENTRO DE LA APP. VER LEGALES AL PIE (3)

# ESCANEÁ EL CÓDIGO CON TU CELULAR Y CONOCÉ TODAS NUESTRAS OFERTAS VIGENTES



"DESCUENTOS FIN DE SEMANA": OFERTAS VÁLIDAS DESDE EL 22/06/2024 HASTA EL 23/06/2024 EN SUCURSALES COTO DE CABA, BUENOS AIRES, NEUQUÉN, MENDOZA, ENTRE RÍOS Y SANTA FE. LA IMAGEN DE LA FIGURA HUMANA HA SIDO RETOCADA Y/O MODIFICADA DIGITALMENTE. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES, CONSULTE EN COTO.COM.AR/LEGALES. COTO C.I.C.S.A. — CUIT 30-54808315-6 — PAYSANDÚ 1842 — C1416CDP — CABA. PARA PROVINCIA DE MENDOZA: "LA LEY PROVINCIAL N° 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE CONSUMO Y USO DE BIENES Y SERVICIOS. CONSULTA PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800-2226678".

LEY BASES

# Diputados negocia el texto final de la ley mientras la UCR profundiza su interna

El oficialismo citará el martes al plenario de comisiones para obtener dictamen y definir si insiste con algunos puntos como Ganancias, Bienes Personales y la lista original de privatizaciones que incluye a Aerolíneas Argentinas. Los senadores radicales piden que se tengan en cuenta los cambios trabajados y marcan el interés de los cinco gobernadores. De Loredo les dijo que "los diputados no estamos obligados a votar lo mismo".





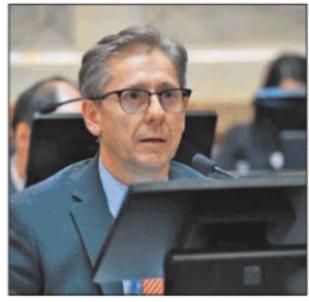

RECINTO. La sesión en la que se logró la aprobación con cambios. De Loredo aclara la postura frente al planteo de "Peteco" Vischi.

El oficialismo encarará la semana entrante lo que considera que será, ésta vez sí, el round final de la ley Bases en Diputados para dar sanción definitiva.

Según confirmaron a PERFIL fuentes parlamentarias, el próximo lunes se convocará al plenario de comisiones para el martes y el jueves 27 de junio será la sesión en la que se revisará el texto que ya sufrió modificaciones en el Senado.

Pero no será un trámite sencillo, porque en las últimas horas se profundizó una disputa interna del radicalismo que venía cocinándose hace días y que pone en alerta al oficialismo, ya que es uno de los bloques dialoguistas imprescindibles para lograr la aprobación de la norma.

El jefe del bloque de diputados radicales Rodrigo de Loredo acusó recibo ayer de las sucesivas presiones que surgieron en la semana de parte de los senadores de su mismo partido, que de varias maneras les pidieron a sus colegas parlamentarios que respeten los cambios que se habían realizado en la Cámara alta.

"Los diputados no estamos obligados a votar lo mismo que los senadores, así como los senadores fueron libres de modificar el texto al que dimos media sanción en Diputados, porque si así resultara, negaríamos el sistema bica-

meral", remarcó De Loredo. Concretamente, en la Cámara baja pretenden reincorporar las empresas que estaban en la lista de empresas a privatizar como Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA) que fueron quitadas durante la negociación en el Senado. En ese sentido, el diputado cordobés pidió que sea aclarado si ese asunto "contó con un acuerdo de senadores con el Gobierno o si simplemente no obtuvo el número en el recinto".

El jefe de Gabinete Guillermo Francos dijo en varias oportunidades que "no hubo ningún acuerdo" con los senadores para eliminar las tres empresas de la lista, por lo que los diputados se agarran de ese razonamiento y avanzan con la posibilidad de volver a sumar las compañías a la lista.

De Loredo indicó, además, que respetarán las modificaciones que se incorporaron sobre el Régimen de Grandes Inversiones (RIGI), Delegaciones y "otros aspectos de la ley que han mejorado los textos", aunque también indicó que la parte mayoritaria de su bloque insistirá con Ganancias y con los cambios en Bienes Personales.

Desde el Senado, el jefe del bloque radical Eduardo Vischi salió a defender a su tropa y le recordó a sus correligionarios que "mientras Diputados expresa la voluntad de la población según el peso electoral de cada distrito, en el Senado todas las provincias cuentan con tres legisladores cada una, por lo que el federalismo y las cuestiones que impactan en las provincias tienen un rol central. El radicalismo tiene hoy cinco gobernadores, es lógico que esos temas sean relevantes", recordó en un comunicado, dejando en claro el peso que tienen las gestiones provinciales y sus finanzas a la hora de tomar determinaciones en el Congreso.

El senador Pablo Blanco, fueguino, que primero había anticipado su voto en contra de las facultades

"No tuvimos un acuerdo en el Senado", aclaró varias veces Francos

delegadas y luego votó a favor, también se sumó a las presiones y posteó un fragmento del discurso de Bartolomé Abdala en el arranque de la sesión en el Senado. "Para los desmemoriados, acá el miembro informante explica las modificaciones acordadas sobre las privatizaciones de RTA, Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino", citó. El régimen de promoción para Tierra del Fuego es otro de los temas que trae discordia interna en la UCR.

En principio, el oficialismo deberá sortear la instancia del plenario de comisiones, con el objetivo de máxima de tener un solo dictamen, ya que la multiplicación de despachos complicaría la discusión en el recinto. Además, ese día deberá zanjar la discusión constitucional sobre si Diputados puede o no, tratar los artículos ligados a Ganancias y Bienes personales que fueron rechazados en el Senado.

EN ESTADOS UNIDOS

#### Repudio contra el senador Neder, presente en el partido de Argentina

R.P. El senador de Unión por la Patria, José Emilio Neder, fue tendencia en las redes sociales tras ser captado por la televisión en el estadio donde la Selección argentina venció a Canadá por 2 a 0 en su debut en la Copa América y recibió el repudio de los usuarios.

A pocos minutos de ser enfocado por la transmisión oficial, el legislador de Santiago del Estero fue repudiado por miles de usuarios en X (exTwitter), quienes le recordaron su voto en contra a la ley Bases y la reciente actualización de sueldos en la Cámara Alta del Congreso.

"Siguen viviendo a costa de los argentinos", fue uno de los planteos que surgió de parte de las numerosas cuentas que se identifican con los libertarios y que inundaron las redes con contenido en contra del senador.

"El senador kirchnerista
José Emilio Neder se subió el sueldo a \$ 8 millones
porque ganaba poco, hoy
estuvo viendo el partido
en Estados Unidos, votó en
contra de la ley Bases", advirtió una cuenta denominada TV Pública libertaria.
"Se fue un mes a ver la Copa
América con toda su familia
en clase premium a USA",
mencionó una cuenta, a la



CAPTURA. El senador santiagueño con la camiseta argentina.

que se sumó otra cuestionando "la doble vara y la hipocresía K".

Neder, referenciado en el gobernador de la provincia Gerardo Zamora, integra el bloque Frente Nacional y Popular que encabeza el formoseño José Mayans.

Al igual que sus colegas votó a favor del incremento en las dietas de los senadores que llega el monto en bruto a unos 8 millones de pesos, muy por encima de lo que perciben los diputados que suben la presión para que también se les haga un reconocimiento salarial ya que cobran unos dos millones y medio de pesos.

PERFIL - Sábado 22 de junio de 2024



Lo mejor de Motorola, ahora en grande. Nuevos Motorola TV 4K.

Encontralos en motorola.com

RENOVARÁN LOS RECLAMOS

## Las organizaciones sociales, a la carga contra Pettovello

La falta de entrega de alimentos todavía no se resolvió pese a la intervención de la Justicia y los anuncios del Ministerio de Capital Humano sobre los cambios en la modalidad del reparto. Desde los movimientos sociales dicen que todavía no aparecieron llamados de la nueva funcionaria, Nano Lembo, para comenzar a solucionar el tema. UTEP denuncia que solo se entregó la leche en polvo pero no el resto de los alimentos stockeados. En la CCC creen que se trata de una política puntual del Gobierno de no entregar la mercadería. La Iglesia mantiene el malestar por las demoras.

JUAN PABLO KAVANAGH
Los distintos movimientos sociales, desde los duros hasta
los más combativos, volverán
a la carga con reclamos ante
Sandra Pettovello, la ministra
de Capital Humano, por la falta de entrega de alimentos. Un
tema que todavía no se resolvió
pese a los fallos judiciales y a
la participación del reparto de
la Fundación Conin, designada
por la cartera.

Desde las cúpulas de las organizaciones, en contacto con PERFIL, se quejaron de que, pese al ruido que se generó en el último mes, con una intimación judicial para que el Gobierno explique cuál es el mecanismo de asignación de las toneladas de alimentos en depósitos, no tuvieron novedades, lo que caldea ánimos. Y se prepara el terreno para renovar pedidos ante un ministerio jaqueado por la falta de gestión.

Es más: uno de los reclamos por parte de los dirigentes sociales es que se implementaron cambios en el área a cargo de las políticas alimentarias, la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia al mando de una larretista de perfil bajo y técnico, Yanina Nano Lembo, y ni siquiera aparecieron llamados para comenzar a resolver el tema alimentos.

"Estamos a la espera para ver si la última intimación de la Justicia tiene algún impacto en el ministerio y se avanza en el reparto. Solo entregaron la leche en polvo", sostuvo Alejandro Gramajo, el máximo exponente de la Unión de los



RECLAMOS. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), encabezada por Alejandro Gramajo.

Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en diálogo con este medio sobre la cuestión.

Además, precisó que existieron contactos con Conin para la entrega de kilos de leche en polvo pero solo para comedores bonaerenses. Otras agrupaciones no tuvieron la misma suerte, tal como indicó el MST Teresa Vive, que conduce Mónica Sulle, que solicitaron los productos y no recibieron respuesta. En Corriente Clasista y Combativa descartan que aparezcan novedades en el corto plazo porque observan que hay una "política concreta" de no realizar entregas a las organizaciones sociales.

En la CCC ofrecen un dato más: la fundación que lidera el médico Abel Albino, quien decidió no responder sobre los criterios de distribución ante la consulta de PERFIL, entregó la leche a distintas iglesias a lo largo del país y fueron las entidades eclesiásticas las que compartieron con los comedores de los movimientos sociales lo que tenían a disposición. Sin dudas, toda una señal del vínculo que bajo la administración libertaria y al calor del ajuste se cocina a fuego lento, con mucho diálogo y críticas al oficialismo.

En la última semana, existió otra prueba de la relación: Oscar Ojea, titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), durante su última homilía, le envió un

gobierno
libertario valorando
la tarea
de las
mujeres que
atienden
los merenderos

populares. En

mensaje con-

tundente al

la entidad, también sobrevuela mucho el malestar por la demora en la entrega de alimentos por parte de la gestión de Javier Milei.

"Cómo nos ha pegado esta cultura, esta globalización de la indiferencia, esta dureza de corazón, 'a mí que me importa, es un problema de él, que se arregle como pueda'. Esto está tan metido adentro de nosotros y es tan contrario al Evangelio", indicó Ojea en la homilía. También pidió por un incremento de la solidaridad bajo esta coyuntura. "La solidaridad tiene que ser más grande" en un momento que calificó como "difícil para el país".

Y continuó: "Cuando rezamos la oración de Jesús y pedimos por el pan, por el pan de cada día, pedimos por el pan nuestro. No decimos el pan mío de cada día. Le pedimos al Padre Nuestro. El Padre que es de todos, el Padre de Jesús, le pedimos el pan nuestro, porque el pan es de todos".

REPARTO A COMEDORES

## Conin distribuyó menos de la mitad de la leche disponible

El Ministerio de Capital Humano y la Fundación Conin llegaron a un acuerdo para distribuir los alimentos almacenados en galpones el pasado 4 de junio. Pero desde ese entonces, exhibieron silencio total sobre el mecanismo de distribución en todo el país.

De acuerdo a lo que trascendió por parte de organizaciones sociales, de los 460 mil kilos de leche en polvo que la entidad de Albino cuenta para el reparto, solo arribó a comedores de todo el país menos de la mitad. Y solo se completaron las entregas en Mendoza, la provincia en la que nació la fundación. A su vez, existió polémica incluida en medio de este proceso del cual tanto Sandra Pettovello como el doctor Albino se niegan a hablar.

Por medio de la red social Facebook, distintos usuarios denunciaron durante la última semana que la leche en polvo estuvo a la venta por un comedor. Una situación que motivó que la propia entidad realizara una denuncia por averiguación de defraudación en perjuicio de la administración pública ya que esos productos no se pueden comercializar.

Según medios locales, Co-



ACOPIO. Uno de los galpones donde permanecía la mercadería.

nin pidió al Registro Nacional de Comedores que retire de su lista al comedor que vendía la leche. Por otro lado, fuentes judiciales remarcaron que las personas que ofrecieron los productos, que desde diciembre pasado estuvieron en depósitos del ministerio en Villa Martelli y Tafí Viejo, ya están identificadas.

Con todo, Pettovello, pese a las versiones que circularon, no piensa renunciar y apuesta a mostrar gestión con el desembarco de larretistas en el área que se encarga de la política alimentaria, la estratégica Secretaría Nacional de la Niñez, que quedó en manos de Yanina

Lembo. La llegada de la nueva funcionaria demoró una semana tras la denuncia contra Pablo de la Torre, el exencargado de la mencionada área, por presuntos hechos de corrupción. El hermano del legislador bonaerense prefirió no recargar dardos contra la funcionaria de confianza de Javier Milei y apuntó directamente contra los responsables "kirchneristas" de la cartera. Intimamente, todavía golpeado por todo lo que sucedió, sabe que si escala la pelea contra Pettovello, Milei contragolpeará contra él por todos los medios.

Mientras que Lucas Aparicio, el exsecretario de Trabajo de Mauricio Macri en la era Cambiemos, desembarca como números dos de la cartera, en reemplazo de Fernando Szrezezky, un hombre de confianza de la ministra pero con múltiples obligaciones en el ámbito privado que lo llevaron a presentar la renuncia hace dos semanas. Con Aparicio, se apuesta a acelerar la gestión, una de las deudas pendientes de Capital Humano.



Somos más de 9.000

personas en Argentina

y Brasil que con orgullo

y pasión hacemos que

llegue eso que

te importa.









Vinculamos a grandes empresas, pymes, emprendedores y consumidores; con la mejor tecnología.



Trabajamos todos los días en el desarrollo de soluciones logísticas para seguir llegando a cada rincón del país de forma simple, segura y sustentable.



Llevamos lo que te importa.



EL JEFE CONDENADO

## Los Alperovich hoy: a qué se dedican los herederos del clan tucumano

La familia supo ser una de las más poderosas de la provincia del norte. La esposa de José Alperovich, Beatriz Rojkés, sus cuatro hijos y sus cuñados trabajan

en las empresas familiares o en la política tucumana. Los hijos del exgobernador acompañaron a Alperovich al momento de escuchar la condena de 16

años de prisión por abuso sexual. La familia mantiene el pacto de lealtad y aún sigue defendiendo al jefe del clan, que ahora pasa sus días en Ezeiza.

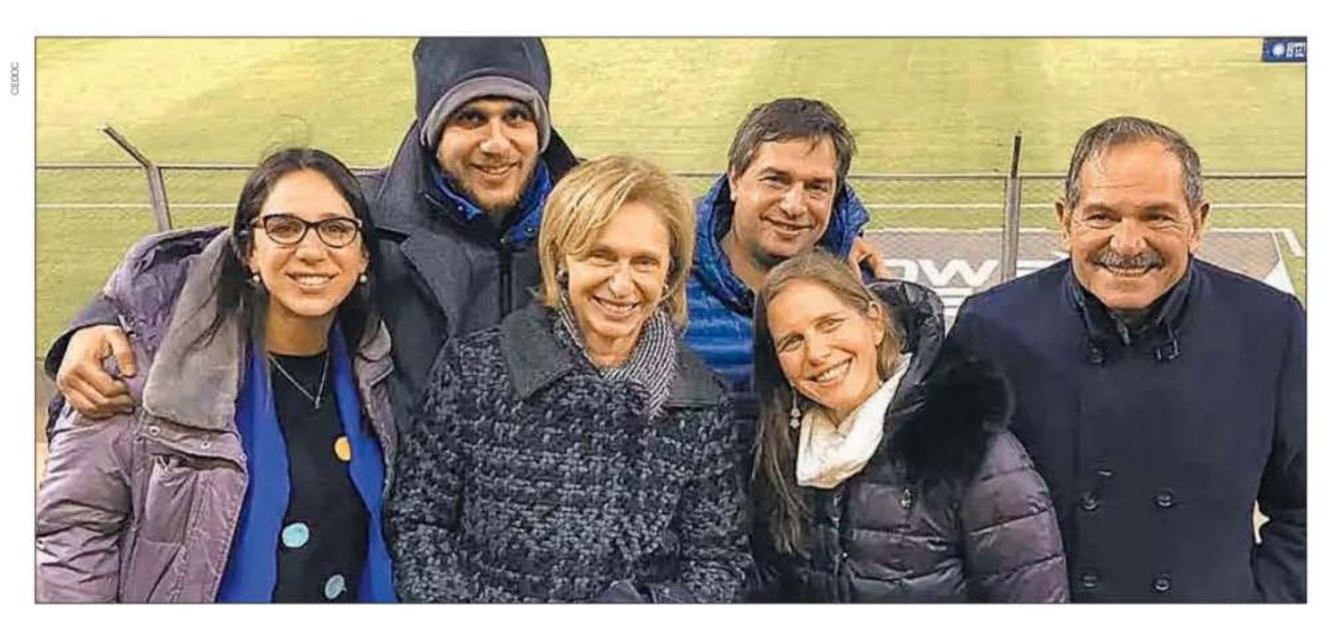

GISELLE LECLERCQ

El clan Alperovich supo ser el más poderoso de Tucumán. En la provincia, el apellido era sinómio de política, negocios y dinero. Sin embargo, en noviembre de 2019 todo cambió. José Alperovich, que en ese momento ocupaba una banca

en el Senado de la Nación, fue denunciado por una sobrina por abuso sexual. Desde entonces, la familia comenzó a perder influencia. El último batacazo sucedió ayer, cuando se supo que la Justicia lo condenó a 16 años de prisión.

José Alperovich fue dos veces gobernador de Tucumán (entre 2003 y 2015) y tiene 69 años. Su padre fue un inmigrante judío de origen lituano, León Alperovich, que llegó a la Argentina en 1948,

se casó con una mujer llamada Marta León, y luego de trabajar como vendedor ambulante y sastre, fundó una concesionaria de autos, León Alperovich Group. La empresa creció y el matrimonio también, en el sector agrícola.

Además de José, la pareja tuvo otros tres hijos: Naum, Sara y Leonor. Los hermanos, por estos días, atraviesan un conflicto. En mayo de 2011 murió León Alperovich y la administración de la compañía familiar pasó a estar en manos de su viuda, Marta. La mujer falleció en 2021 y fue entonces cuando tres de sus nietos presentaron una denuncia contra dos de sus tíos.

Martín, Matías y Marcela

Melguir, hijos de Leonor Alperovich y sobrinos del exgobernador, se presentaron en el Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la III Nominación y señalaron que José y Naum habían influenciado a su madre para que les cediera la herencia en perjuicio de sus

su suegro y se puso al frente de la administración de la concesionaria. Para 2010, controlaba el 98% de la empresa, considerada una de las mayores distribuidoras de Ford y Volkswagen.

De la mano del crecimiento empresarial y a medida

> que Alperovich crecía como dirigente, Rojkés también decidió incursionar en la política. En 2005 fue electa diputada nacional por el Frente para la Victoria y en 2009 ingresó a la Cámara alta. En 2011 fue electa como presidenta provisional del Senado, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese puesto. Su estrecho vínculo con la expresidenta Cristina Fernández fue clave en la cons-

trucción que hizo el matrimo-

En el libro El zar tucumano, Nicolás Balinotti y José Sbrocco recogieron que en ese año, 2011, Rojkés acaparó todas las miradas luego de que una investigación periodística la ubicara como una de las senadoras más ricas de la Cámara, con un patrimonio de

Los dos hermanos de Rojkés

DE LA GLORIA A LA CARCEL. La familia gozó del poder durante varias décadas hasta que Alperovich fue condenado.

Rojkés de Temkin participó de la gestión de Alperovich como ministra de Educación mientras que su marido, Eduardo Temkin, formó parte del directorio del Instituto de la Provincia. Los hijos. Alperovich y Rojkés

tuvieron cuatro hijos: Gabriel, Sara, Mariana y Daniel. Los cuatro acompañaron a su padre ayer cuando el juez Juan Ramos Padilla leyó su condena. Su esposa participó de la audiencia a través de videollamadas aunque sin mostrar su rostro. Si bien hay versiones de un posible distanciamiento

de la pareja, en público siempre lo defendió: "No sé si mi marido me fue infiel, pero no la abusó", fue una de sus declaraciones.

Gabriel Alperovich se presenta en sus redes sociales como empresario y vicepresidente 1° del Club Atlético Tucumán. Una de las últimas noticias que lo tuvieron como protagonista fue de febrero de 2024, cuando se presentó en la Justicia para declarar en un histórico juicio relacionado con los disturbios por sedición policial que desencadenaron en saqueos en 2013 en su provincia.

El empresario continúa con el negocio de la concesionaria de autos. En la causa que investiga los saqueos, la fiscalía lo convocó como testigo para que diera explicaciones sobre por qué habían retirado los vehículos del negocio familiar dos días antes de que estallara el caos y si tenía información

privilegiada por ser, entonces, el hijo del gobernador.

Al salir de tribunales, habló con la prensa y negó que esa información fuera cierta. Además, fue consultado por el juicio por abuso sexual que estaba enfrentando su padre: "Las pruebas y la Justicia van a decir la verdad en el corto plazo".

Sara Alperovich es la hija con el perfil más público, ya que es legisladora en Tucumán. De profesión odontóloga, luego de que se conociera la condena contra su padre declaró que era "todo mentira" y que "la verdad va a salir a la luz".

"Sarita" también vio opacada su carrera política luego de la denucia contra su padre. En octubre de 2023, el colectivo Ni Una Menos Tucumán cuestionó su eventual designación al frente de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad de la provincia. Las organizaciones plantearon que su nombramiento, luego de haber defendido la inocencia de su padre, era un "mensaje peligroso y aleccionador para todas las mujeres". La mujer respondió que se trataba de una "operación de bajo nivel" y sostuvo que continuaría colaborando con la gestión desde otro lugar.

Mariana Alperovich es, quizá, la menos conocida. Si bien se integró a la empresa León Alperovich Tucumán, cuyo directorio estuvo integrado por su madre y su hermano Gabriel, nunca se involucó en la vida pública. Un día después de que la Justicia condenara a su padre, lo visitó en el penal de Ezeiza y publicó un fuerte descargo en sus redes: "Siempre mantuve un perfil alejado de la política y los medios por elección personal, pero acompaño a diario a mi familia y los conozco. Realmente los conozco", escribió en la primera parte del texto.

Y agregó: "Como mujer, me solidarizo con las víctimas y sobrevivientes de violencia de género. Pero en este caso, en esta denuncia falsa, plagada de mentiras y manipulacio-

"No sé si mi

marido fue infiel,

pero no la abusó",

lo defendió su

mujer, Rojkés

nes, yo creo en mi papá. Yo sé de la inocencia de mi papá. Creo en mi padre porque lo conozco; porque todos estos años desde que

dejó la gobernación estuve aún más cerca de él, porque además conozco a la denunciante y también sé lo que vivió y con quién lo vivió".

Daniel Alperovich, el último de los hermanos, también tuvo problemas en el pasado. Cuando se busca su nombre en Google, uno de los primeros resultados que aparecen son noticias de 2021, cuando la Justicia de Santiago del Estero lo imputó como miembro de una asociación ilícita en una causa que investigaba el robo de 3.500 vacas.

"Fuimos estafados", fue la explicación que dio el joven empresario, que era el socio gerente de La Galesa SRL, la empresa que administraba el campo donde se encontraron los animales robados.



hijas mujeres. El expediente se inició cuando el dirigente ya había sido denunciado por su sobrina y su poder estaba en decadencia.

José Alperovich fue el único de sus hermanos que se dedicó a la política. Se recibió de contador público y ejerció la profesión durante varios años. Su primer paso en la vida política sucedió en 1995, cuando fue electo legislador provincial por la Unión Cívica Radical, partido del que se fue en 2001 para sumarse a las filas del Partido Justicialista.

Los tucumanos suelen hablar del matrimonio entre Alperovich y Beatriz Rojkés como una suerte de sociedad política y empresarial. En 1997, la mujer se asoció con

\$ 20.627.274.

también supieron ganarse un lugar en el clan. Carlos Rojkés es periodista de profesión, fue representante de la provincia en el Banco de Tucumán y tuvo un histórico ciclo de televisión que funcionó como una especie de vocería oficial de la gobernación mientras su cuñado fue mandatario. Silvia PERFIL - Sábado 22 de junio de 2024

CAMBIOS EN LOS MEDICAMENTOS

# El PAMI apunta a recortar otros 2 mil millones de pesos por mes

El plan motosierra de Javier Milei atraviesa todas las áreas del Estado y el PAMI no escapa a la regla, con un ajuste en medicamentos que ya se hace sentir. En el organismo que conduce Esteban Leguízamo hay una cifra aproximada del ahorro que se va a generar y además una hoja de ruta delineada y precisa para afrontar reclamos de afiliados.

En el PAMI son conscientes del ajuste de cuentas que se debe realizar en la administración pública nacional y se determinó que aquellos medicamentos de venta libre que hoy pueden ser adquiridos por los afiliados abandonen ese status. La decisión generará un ahorro de casi 2 mil millones de pesos de manera mensual. Un dato: el fin de la entrega del ibuprofeno explica más del 50% del ahorro.

En el oficialismo, hay diferentes voces que remarcan que el mencionado remedio es de venta libre desde hace años y era difícil sostener su gratuidad. También dejarán de ser gratis aquellos que tienen poco consumo. Decisiones que buscan que exista un uso racional de los medicamentos, no como sucedió en los últimos años. Por otro lado, ya se colocó la mira en proveedores vinculados al sistema de carga de información de productos, en busca de mejores precios.

No obstante, remarcan que si un afiliado, por razones clínicas o económicas, requiere de un medicamento que esté fuera del vademécum de cobertura al 100% o requiriese



TITULAR. Esteban Leguizamo, un técnico de bajo perfil.

más de cinco remedios para su tratamiento, hay chances de acceso al subsidio social o por la vía de excepción. "Ningún afiliado de PAMI se quedará sin la medicación que necesite para su tratamiento", indicaron en La Libertad Avanza sobre el proceso que se encaró en las últimas semanas.

Y añaden que los cambios que se implementaron se basan en criterios farmacológicos y clínicos para planificar "los mejores tratamientos posibles".

Bajo este marco, destacan que en la última actualización se incorporaron al vademécum nueve principios activos para combatir el cáncer: tratamientos para el cáncer de pulmón, ovario, mama, mesotelioma, próstata y melanoma. Por otro lado, se sumaron medicaciones para tratar la amiloidosis, la diabetes con insuficiencia cardíaca o renal, EPOC e infecciones oculares.

Lejos de los escándalos, con un director como Leguízamo que es muy técnico y que se siente cómodo lejos de las luces, en el oficialismo se



AJUSTE. El organismo quitará de la lista remedios de venta libre.

entusiasman en resaltar que se trabajó en la incorporación de medicamentos oncológicos y en la garantía de cobertura total de tratamientos crónicos de enfermedades prevalentes. Y de aquellos tratamientos especiales que requieren atención sostenida, por ejemplo, tratamientos oncológicos, para diabetes, HIV, hemofilia, trasplantes, hepatitis, entre otros.

Hay otro factor que incide y que es mencionado por lo bajo en Casa Rosada: la presión de los laboratorios, que les resulta más redituable que cada vez más remedios, sobre todo de aquellos de venta libre, salgan de la nómina de gratuitos para dejar de negociar con obras sociales y el organismo en un escenario inflacionario. Por caso, los medicamentos que más aumentaron en el último año alcanzaron una suba interanual del 492%, muy por encima del promedio de la inflación.

De acuerdo a la nueva normativa, podrán acceder a más
de cinco medicamentos quienes tengan un ingreso de hasta un haber mínimo y medio,
no tenga más de un inmueble,
auto de menos de diez años, o
embarcación de lujo, y tampoco que tenga cobertura de medicina prepaga, que también
lo dejaría afuera de la posibilidad de pedir el beneficio.



# Estudiá en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América





### Licenciatura en Comunicación:

Periodística
 Institucional

INSCRIPCIÓN INFORMES: usba@perfil.com 454 9 11 4049-8679

Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA), la Universidad de la Fundación Perfil

PERFIL - Sábado 22 de junio de 2024

RECLAMO BONAERENSE

## Kicillof, lejos del "pacto de mayo" y con reclamos por fondos

Axel Kicillof no se da por aludido. La convocatoria de Javier Milei al "pacto de mayo" que será el 9 de julio está lejos de atraer a una provincia de Buenos Aires que desde hace dos semanas reclama por los fondos que la administración nacional le adeuda. Programas para jubilados, docentes, energía, infraestructura, transporte y salud son algunos de los recortes que figuran en la lista del desfinanciamiento y de los que aún el gobernador bonaerense no tuvo

respuesta.
Hace diez días,
el gobernador
Kicillof denunció
que la administración
bonaerense
tración nacional
le adeuda "a los
17 millones de
bonaerenses" un

bonaerenses" un total de 6,3 billones de pesos y analizó que el presidente Javier Milei "decidió cancelar y suspender de manera ilegal y arbitraria".

Anses debe a la caja provincial 716 mil millones de pesos; por las compensaciones previstas en el Consenso Fiscal, 447 mil millones; por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, 320 mil millones; por el Convenio de Asistencia Financiera, 76 mil millones; por el Fondo Nacional de Incentivo Docente, 74 mil millones; por equipamiento para diagnóstico por imágenes, 30 mil millones; por la venta de energía generada por Centrales de la Costa, 15 mil millones.

En tanto, por el Fondo para Infraestructura Portuaria, se deben 10 mil millones; por el Fondo de Compensación del Transporte del Interior, 10 mil millones; por el Programa para la Jornada Completa en Educación, 5 mil millones; por fondos para la compra de vacunas, casi 3 mil millones; por programas

de maternidad y medicamentos, 2 mil millones de pesos; por programas de mejora educativa, 2 mil millones, y por otros fondos, 3 mil millones.

En cuanto a obras públicas, son 180 los trabajos que estaban siendo ejecutados y quedaron abandonados por 2,35 billones; por el programa Procrear había 105 convenios para hacer 6.500 casas por 1 billón; por convenios de Nación con municipios para 755 obras se adeudan 400 mil millones y se paralizaron programas de construcción de 9 mil viviendas por 240 mil millones.

Además, se frenaron convenios con Provincia para 128 obras por 225 mil millones y



NO HAY PLATA. Dirigentes bonaerenses en Economía.

el envío de fondos para saneamiento de grandes basurales por 60 millones; en concepto de obras de infraestructura de convenios tripartitos entre Nación, provincia y municipios, se deben 43 mil millones; por las cuarenta obras de infraestructura por programas nacionales, 28 mil millones, para las universidades nacionales con sede en la Provincia, 27 mil millones; por obras en el Hospital El Cruce de Florencio Varela, 21 mil millones; por el Plan de Infraestructura Penitenciaria se adeudan 15 mil millones, y por otras obras, 47 mil millones.

A la vez, por el Programa Fines se deben 13 mil millones; por el Programa Sumar, 4.700 millones; por el Cucaiba, 1.600 millones; por el Programa VIH, 1.100 millones; por el Potenciar Trabajo, 1.000 millones, y por Incluir Salud, 910 millones. Por obras y refacciones en clubes de barrio, se adeudan 629 millones; por obras en polideportivos, 440 millones; por gestión educativa, 395; por programas culturales, 300 millones; otros programas, 2.000 millones.

Otro reclamo tiene que ver con la obligación de asistir a la Provincia para el servicio alimentario escolar, el programa MESA, y comedores, los programas para celíacos, dinero para catástrofes y temporales. Al sumar todos esos montos, la deuda total que tiene el gobierno es de 6,3 billones de pesos.

"Los recursos que recortó Milei a la provincia, con desprecio al carácter federal, implican actos ilegales porque tenemos normas, leyes y presupuestos que sustentan las transferencias que se realizaron y dejan en claro el incumplimiento", lanzó el gobernador Axel Kicillof después de que los ministros de su gabinete y 67 intendentes presentaran en el Ministerio de Economía una nota dirigida a su titular, Luis Caputo, en la que reclamaron por la deuda de fondos que la Nación mantiene. Aún no hubo respuesta, por lo que el "pacto de mayo" que se firmará en julio no es una opción.





# Resistir



ELEGÍTU COMBO Y PEDÍTU TARJETA 365 PARA DISFRUTAR BENEFICIOS EN MÁS DE 5000 COMERCIOS 365 ES MÁS BARATO TENERLA QUE NO TENERLA

PROMOCIÓN VÁLIDA PARA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, GRAN BUENOS AIRES Y LA PLATA.

TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERAN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TÓDO CONFORME REGLAMENTO DE 365. BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y DESCUENTOS. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

También: suscribite en nuestro kiosco digital y llevala con vos en tu smartphone, tablet o notebook

Baja la APP KIOSCO PERFIL WWW.kioscoperfil.com

POLÍTICA - 15 PERFIL - Sábado 22 de junio de 2024

CAUSA CUADERNOS

# Los otros empresarios que se podrían beneficiar con el fallo para Calcaterra

Carlos Wagner, presidente de Esuco, Armando Loson de Grupo Albanesi y Juan Carlos de Goycoechea, exCEO de Isolux, son los tres empresarios que también podrían salir airosos de la causa de corrupción que se encuentra en curso. Esta semana, Calcaterra resultó beneficiado por un fallo de la Cámara de Casación que

determinó que no fueron sobornos, sino fondos para la campaña kirchnerista los que se otorgaron a exfuncionarios, lo que podría trasladarse a otros casos.

CEDOC PERFIL

ALFREDO IZAGUIRRE

El megaexpediente que hace casi seis años instruyó el fallecido juez federal Claudio Bonadio y que por sorteo quedó en manos del Tribunal Oral Nº 7 para la realización de su debate tuvo un sorprendente vuelco esta semana de la mano de la Cámara Federal de Casación, instancia superior y máxima en el fuero penal de la Nación.

Por un lado, reclamó a los magistrados encargados enjuiciar a exfuncionarios de Planificación y empresarios, y por el otro hizo lugar a un planteo que hizo Angelo Calcaterra prácticamente desde el inicio de la causa, que sostuvo hasta la fecha: no eran sobornos, eran fondos para la campaña.

Si bien la causa era investigada desde meses antes, mediáticamente explotó el 1º de agosto de 2018, momento en el que el exsecretario de Transporte Roberto Baratta quedó detenido en su departamento del barrio de Belgrano por orden de Bonadio. Fue su chofer, Oscar Centeno, quien de puño y letra anotó todos los "viajes" que realizó con movimientos de dinero en bolsos que otros funcionarios iban a recaudar a empresarios de la construcción. A partir de ahí, el cuarto piso del edificio de Comodoro Py se colmó de abogados quienes reclamaban excarcelaciones y desvinculaciones de la causa.

Cinco años después que la causa fuera elevada a juicio oral, la Sala I de Casación analizó los planteos de Calcaterra y del CEO de Iecsa y número dos del primo del expresidente Mauricio Macri y sostuvo que dichos pagos ilegales que se dieron entre 2013 y 2015 fueron voluntarios y eran para el Frente para la Victoria en el marco



ACUSADOS. Angelo Calcaterra saliendo de Comodoro Py. Armando Loson, Carlos Wagner y Juan Carlos De Goycoechea, a la espera de novedades judiciales en la investigación que los involucra.

de los comicios legislativos y presidenciales.

El primero en instalar esa lectura en tribunales fue el propio Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia, quien por entonces defendía a Hugo Eurnekian, sobrino de uno de los propietarios de la Corporación América, Eduardo Eurnekian. Con este criterio, la causa debía ser investigada no en el fuero penal federal, sino en el electoral.

En su momento Javier Sánchez Caballero sostuvo: "Tuvimos desde el inicio del gobierno del doctor Néstor Kirchner un contexto desfavorable hacia nuestro grupo empresarial en general, y hacia la empresa Iecsa en particular. Como ejemplo, puedo indicar que en ocasión de una reunión empresarial en Venezuela (Néstor) Kirchner encontrándose junto al entonces presidente (Hugo) Chávez le pidió a Calcaterra que se acercara y cuando lo hizo, el primero le manifestó a Chávez que era el primo de su mayor oponente político (...) El señor

Baratta comenzó a exigirle a Angelo Calcaterra que pusiera dinero para las campañas. Con el tiempo, la exigencia se fue haciendo más fuerte y en un momento se cedió a la presión entregando dinero".

Con ese precedente, la defensa de Calcaterra insistió en todas las instancias judiciales hasta que los camaristas Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Mahiques entendieron que se trataba de aportes de campaña e hicieron lugar tanto a su planteo como al de Sánchez Caballero.

Sin embargo, el fallo de Casación abre la puerta para que otros empresarios puedan hacer lo propio y ser investigados en la Justicia Electoral donde podrían pasar de una pena de prisión a una infracción, o probablemente la exoneración por prescripción.

El exCEO de Isolux Argentina SA Juan Carlos De Goycoechea, dijo por entonces que sus contribuciones fueron de manera institucional al PRO. A él se suman el extitular de la Cámara Argentina de la Construcción entre 2004 y 2012 y presidente de Esuco SA, Carlos Wagner, y quien manifestó que sus aportes en negro eran para el FpV. Otros que hicieron planteos de similar tenor ante casación son el sanjuanino propietario de la firma Panedile, Hugo Dragonetti y Jorge Balan.

El dueño de la empresa eléctrica Grupo Albanesi, Armando Loson, se suma a ese grupo con dos particularidades. La primera es que previo al fallo que benefició a Calcaterra, la Cámara habilitó a analizar su planteo del cual espera vaya a la Justicia Electoral y la segunda que es denunciante y querellante en una causa por adulteración de los escritos de Oscar Centeno que tiene a su cargo el juez Marcelo Martínez de Giorgi contra Jorge Bacigalupo, expolicía y amigo del exchofer de Roberto

El gran interrogante que surge por estas horas es si el mavor caso de corrupción en la historia de la Argentina pueda reducirse a infracciones electorales. Aún queda ver si la Unidad de Información Financiera, querellante en la causa y el fiscal ante Casación, Raúl Omar Plée, recurran esta decisión y sea la Corte Suprema de Justicia quien defina si este tramo de la causa se queda en el fuero federal o pase al electoral. De hacerlo, cuentan con diez días hábiles para plantear la apelación.

Por lo pronto, la máxima instancia penal del país reclamó apurar el inicio del debate, tanto la Sala I que benefició a Calcaterra instó al TOF 7 avanzar con el proceso, así como también la Sala IV, pero en otro tramo donde se investiga juzgar a Nélida Caballero, exempleada doméstica de Julio de Vido por el delito de Lavado de Activos.







# Energía que impulsa a la industria

Producimos petróleo, gas, combustibles y lubricantes para la industria y el cliente final. Generamos energía eléctrica a través de fuentes renovables y tradicionales.

DESDE HACE 25 ANOS, INVERTIMOS, TRABAJAMOS Y CRECEMOS EN EL PAÍS Y LA REGION.

PAN-ENERGY.COM



16 - ECONOMÍA Sábado 22 de junio de 2024 - PERFIL

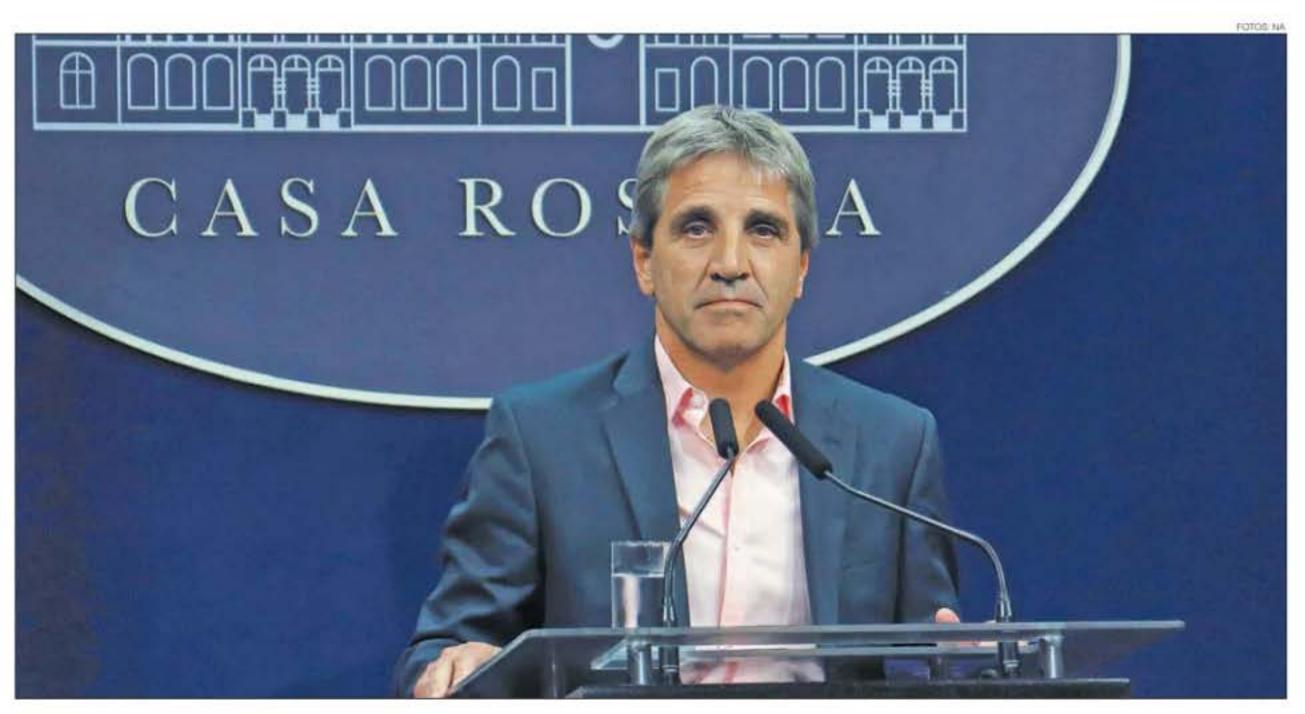

CAPUTO. El ministro de Economía ratificó la política cambiaria. Y reivindicó que su equipo "habla poco con la prensa".

LANZÓ CRÍTICAS AL PERIODISMO

# Caputo defendió el tipo de cambio: "No hay ninguna devaluación prevista"

modificaciones en el ajuste gradual del precio del dólar. Dijo también que se-

Gobierno mantiene una "muy buena relación con el Fondo Monetario Inter-

El ministro de Economía posteó en su guirá el esquema vigente para el dólar nacional". Fue tras conocerse un crítico cuenta en la red social X que no habrá exportador o "blend" y aseguró que el informe del organismo, que pidió flexibilizar la política cambiaria y cuestionó el atraso del dólar.

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, salió a ratificar el esquema cambiario actual y negó una devaluación, en medio de las expectativas del mercado respecto a la política cambiaria del Gobierno en torno al cepo y el sistema

blend para liquidar, sumando a rumores de tensión del FMI con el equipo económico.

Las declaraciones de Caputo se dan luego del que BCRA cerró la peor semana de la era Milei (apenas de dos días por los feriados), con una venta de US\$ 156 millones el miércoles, en plena liquidación de la cosecha gruesa y que comienza a marcar la desaceleración del ritmo de acumualcion de reservas, sobre todo para las próximas metas del acuerdo con el FMI y teniendo en cuenta que los segundos semestres suelen ser de poca acumulación y de un saldo negativo en el mercado cambiario para la autoridad monetaria.

"Entre Economía y el Central somos un grupo chico, muy homogéneo, que se dedica esencialmente a tratar de resolver los desafíos heredados del mayor desastre econó-

mico de la historia de nuestro país y que habla muy poco con la prensa", arrancó el texto del ministro en sus redes sociales para aclarar que no existen fisuras en el equipo que lidera.

"Muchos periodistas serios entienden e informan lo que pueden chequear, algunos se molestan e inventan historias en represalia, y otros literalmente fabulan... Nosotros no podemos perder nuestro tiempo refutando cada una de estas mentiras", dijo. Y agregó: "Sepan ustedes, que como ha sido siempre desde que asumimos, cuando haya algún cambio de política económica



FMI. Pidió que se acelere el ajuste del tipo de cambio.

#### Acciones y bonos siguen en rojo en Nueva York

Los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Wall Street extienden el rojo de la sesión previa en la que se hundieron hasta 8,4%, con los bancos y las energéticas liderando las caídas.

Los papeles de empresas argentinas profundizan el rojo y vuelven a ceder en la última rueda de la plaza neoyorquina.

Telecom Argentina (-4,3%); IRSA (-4,1%); Central Puerto (-3,7%); Transportadora de Gas del Sur (-3,5%) y el BBVA (-3,2%). La

suba es para Loma Negra (0,7%).

Los bonos también extienden las pérdidas de la sesión anterior, en la que recortaron más de un -0,5% en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias con legislación extranjera.

Los ADRs y bonos en dólares durante el feriado local acompañan el mal tono que presenta la plaza neoyorquina.

En tanto, el riesgo país vuelve a subir por encima de las 1.400 unidades y marca 1.414 puntos.

nosotros mismos lo informaremos, y que si decimos algo, lo cumplimos".

En esa línea, el titular del Palacio de Hacienda aprovechó para dar algunas definiciones. "No hay ninguna devaluación prevista, el 80/20 se mantiene y el crawl de 2 pct se mantiene también", estimó.

Luego señaló que el Fondo "no tiene problema con esto". Esta semana, después de aprobar la última revisión del acuerdo, el Fondo Monetario publicó su "staff report" donde pidió flexibilizar la política cambiaria, cuestionó el atraso del dólar (el presidente Milei viene diciendo que el tipo de cambio no se encuentra atrasado); que se termine el dólar blend para exportaciones (que liquiden 80% al mayorista y 20% al CCL) y pidió una aceleración del "crawling peg", ajuste gradual del tipo de cambio, hoy del 2%.

Respecto a este último punto, si bien la devaluación fija del 2% mensual "ha ayudado a anclar la inflación, las autoridades ajustarán la política cambiaria con el tiempo para moverse de manera más flexible para reflejar mejor los fundamentos y salvaguardar una mayor mejora en la cobertura de reservas", remarcaron.

"Tras las medidas iniciales para deshacer las restricciones y controles cambiarios, las autoridades siguen comprometidas a deshacer todos los controles de capital y restricciones cambiarias, comenzando con las medidas más distorsionan-

"Aún no hemos iniciado las negociaciones del próximo acuerdo con el Fondo".

tes, incluida la eliminación del esquema de exportación preferencial 80/20 y eliminar el impuesto PAIS antes de finales de 2024", agregó el texto oficial del organismo internacional.

Si bien desde que asumió Milei el Central compró más de US\$ 17 mil millones y las reservas brutas terminaron esta semana al borde de superar el nivel de los US\$ 30 mil millones, el ritmo de adquisición de dólares de la autoridad monetaria bajó y la quita del sistema blend le permitiría comprar cerca de US\$ 1.200 millones mensuales, algo a considerar para el segundo semestre con las dificultades para aumentar el nivel de reservas.

"Aún no hemos iniciado las negociaciones del próximo acuerdo con el Fondo Monetario, con el cual mantenemos una muy buena relación", cerró Caputo.

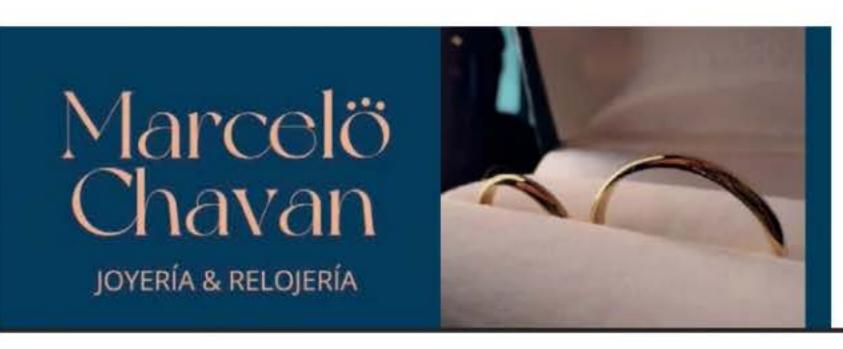

#### MARCELO CHAVAN JOYERIA.

Tradición y calidad para un estilo único. Seguinos en @marcelochavan.joyeria

ECONOMÍA - 17 PERFIL - Sábado 22 de junio de 2024

LAS NEGOCIACIONES CON EL FMI

## La dolarización y el fin del BCRA tuvieron su Waterloo

El último informe del Fondo Monetario sepultó las dos promesas, ejes del discurso de campaña de Javier Milei. La publicación, de un tono directo y sincero como pocas veces antes, provocó un tembladeral en

el quinto piso del Ministerio de Economía: frente al cumplimiento de todas la metas del primer trimestre, se esperaban más elogios que críticas. Caputo busca un nuevo acuerdo que reemplace el de 2022 e incluya fondos frescos por no menos de US\$ 8 mil millones para avanzar en un objetivo en el que coincide con el Fondo: levantar el cepo cambiario. El peso y el Banco Central, entretanto, gozarán de buena salud.



CARLOS BURGUEÑO

El peor enemigo, apareció sorpresivamente cuando menos se lo esperaba; ingresando como un tornado destruyendo el sueño más deseado de Javier Milei. Tanto la dolarización como la demolición y posterior desaparición del

Banco Central de la República Argentina (BCRA) quedaron sepultadas el lunes pasado, con la publicación del último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), correspondiente a las conclusiones del staff técnico del departamento para el Hemisferio Occidental del organismo financiero. La sorpresa para el equipo de Luis "Toto" Caputo, fue que como el informe correspondía al primer trimestre del año, donde el gobierno de Milei había sobrecumplido con las metas pactadas de superávit fiscal, emisión monetaria y recuperación de reservas; se esperaban más aplausos que críticas. O que éstas se concentraran en las tradicionales recomendaciones por los efectos sociales del severo plan de ajuste que aplica desde el 10 de diciembre del año pasado el gobierno de Milei.

El FMI fue casi brutal, directo y sincero como pocas veces; blanqueando relatos que según la versión de Buenos Aires eran discusiones que efectivamente se venían manteniendo, pero en los términos de debate. El hecho de que esos puntos de vista de no coincidencias hayan sido publicados a cielo abierto, sin siquiera mediar prudentes redacciones diplomáticas; provocó un tembladeral en las oficinas del 5º piso del Palacio de Hacienda. Nadie lo esperaba. Nadie del FMI lo anticipó. Ninguna de las fuentes con contactos con la gente del staff del Hemisferio Occidental que maneja el chileno Rodrigo Valdes, pudo mandar el dato. Ninguna información desde Washington anticipó la jugada del organismo. De ahí la desagradable sorpresa del lunes. Y el consecuente bombardeo sobre las posiciones financieras argentinas y en el mercado de capitales local; justo en una sema-

na donde desde Buenos Aires se esperaba un plafón ascendente fruto del avance de Bases II. En todo caso, la buena noticia local, fue que feriados puentes mediante sólo hayan existido dos días hábiles en el mercado local. Así, la demolición en

las cotizaciones de acciones y bonos fue menor, y la suba de los dólares financieros más controlados.

La dificultad real pasa por el hecho que Argentina quiere otro acuerdo con el FMI que reemplace al Facilidades Extendidas vigente, y que incluya fondos frescos por no menos de US\$ 8 mil millones para avanzar en un objetivo en el que ambos coinciden: levantar el cepo cambiario. Saben las partes que sin ese dinero en las cuentas es imposible pensar en algún tipo de salida al principal problema crónico que tiene hoy la economía argentina, variable que además se agrava mes a mes al ritmo de un inflación que navega al 5% y un crawling peg que se mantiene en el 2%.

Las conclusiones negativas que el informe de Washington lanzó cual mi-



sil teledirigido al corazón mismo del programa de Milei y Caputo, son las siguientes.

\*"La 'competencia de monedas' podría asemejarse al sistema de flotación administrada de Perú y Uruguay. La estabilidad de precios seguirá siendo un objetivo primordial del BCRA. Los individuos serán libres de ahorrar y transaccionar en las divisas de su elección", menciona el FMI; en su conclusión más dura contra la ideología primaria de Javier Milei. Al menos si por ésta se entiende la dolarización y la desaparición voluntaria del BCRA como rector de la política monetaria y cambiaria.

Al haber una moneda

local, no podrá

adoptarse una

moneda extranjera de

curso legal

Lo que el FMI impone en la frase, es que el esquema de "libre competencia de monedas" en el que coinciden Milei-Caputo y el organismo, puede ser factible, pero con algunos condicionantes claves. El primero,

es que el peso seguirá siendo la moneda de curso legal del país, a través de la cual continuarán pagándose (exclusivamente) impuestos, salarios públicos y pagos a proveedores del Estado. El peso argentino (o como se llame en el futuro la moneda de curso legal) continuará teniendo así el monopolio de las transacciones públicas. Luego, sí habrá libertad para que cada persona pueda vender sus bienes o servicios en otras monedas como el dólar, euro, reales, etc.; sin que por eso pierdan validez. Esto implica para las personas que reciban pesos y elijan otras monedas para moverse, la necesidad de recurrir a los mercados cambiarios oficiales (o extraoficiales) para adquirir esas divisas; con lo que siempre habrá un valor para el peso en la comparación con otras monedas. Esto

Entonces, el BCRA no podrá eliminarse.

\*¿Por cuánto tiempo durarán ambas restricciones? Argentina negocia un nuevo acuerdo de Facilidades Exten-

el mismo esquema que rige las relaciones con el Fondo desde marzo del 2022 luego de la negociación que realizó el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán. Lo

que se aprobó en el primer trimestre del año es la octava revisión, de un acuerdo que, por otra parte, fue renovado dos veces. La primera en julio pasado por Sergio Massa y la segunda en enero de este año por Luis "Toto" Caputo. A lo que aspira el país, es a una nueva versión del Facilidades Extendidas actual, que implique no una renovación de términos y metas, sino de tiempos. El criterio de cualquier Facilidades Extendidas es la realización de reformas estructurales por quien lo pide (en este caso Argentina), mientras el FMI financia los costos de corto y mediano plazo de esos cambios de fondo. Las reformas de Bases II y las desregulaciones que está implementando el gobierno de Javier Milei, ameritan (según la visión de los técnicos del FMI) la renegociación

del acuerdo vigente; y habilitarían los nuevos tiempos. Si las negociaciones llegan a buen puerto, el nuevo acuerdo comenzaría a regir desde el segundo semestre del 2024, y duraría diez años. Esto implicaría que el vencimiento final del acuerdo caería en el primer trimestre del 2035. La ventaja de este eventual nuevo esquema, es que durante cinco años el país no debería pagarle al organismo deuda (ni vieja ni nueva) por tres años (hasta fines de 2027), y comenzar a liquidar cuotas de intereses entre el año cuatro y el quinto (2028 y 2029). Recién en 2030 empezaría la liquidación de capital; la que, además, puede renegociarse si el país cumple con las metas y objetivos pactados. Como el FMI es acreedor fundamental y prioritario de cualquier país que firme un acuerdo de Facilidades Extendidas o Stand By, la existencia de una deuda abultada con el organismo produce un efecto de "crawding out" con los acreedores privados; ya que el Fondo cobra antes que cualquier privado. Este efecto no aparecería hasta luego de los primeros cinco años de vigencia de un nuevo Facilidades Extendidas, ya que el país no debería pagarle al FMI. Esto mejoraría la exposición de la Argentina ante el mundo financiero voluntario, reduciría el riesgo país y le permitiría al gobierno de Javier Milei recurrir a la colocación de deuda voluntaria internacional; algo que hoy está vedado. El problema para Milei, es que mientras esté vigente el acuerdo con el FMI, se deberán respetar las metas, objetivos y normas acordadas; incluyendo la libre competencia de monedas a la peruana o uruguaya. En otras palabras, mientras dure el Facilidades Extendidas vigente, Javier Milei deberá abandonar el proyecto dolarizador y la eliminación del BCRA. Como el acuerdo será a diez años, hasta el 2035 ambas ideas quedarán archivadas. El mandato actual de Javier Milei culmina el 10 de diciembre de 2027. Suponiendo que haya una reelección del actual Presidente, si el segundo mandato terminaría en diciembre del 2031. Tres años y medio antes del fin del Facilidades Extendidas, por el que el FMI prohíbe una dolarización y la eliminación del BCRA. En síntesis, si Javier Mi-

lei quisiera volver a sus dos propuestas de campaña, y a lo que él considera como la salvación final de la economía argentina, pero además firmara un nuevo Facilidades Extendidas con el FMI que le permitiera acceder a unos US\$ 8 mil mi-

llones extras, y así levantar el cepo; sólo que quedaría una alternativa. Pagarle al FMI en algún momento de su gestión toda la deuda contraída con el organismo. La actual y la futura. Esto es, unos US\$ 44.800 millones según el pasivo actual, y unos US\$ 52 mil o 53 mil millones de dólares si hay nuevos préstamos.

En algún sentido, Néstor Kirchner la tuvo más fácil. Sólo tuvo que cancelar unos US\$ 9.810 millones al FMI en aquel diciembre del 2005. Dinero que representó una sola campaña de retenciones sojeras. Haciendo números rápidos, Milei necesitaría ocho campañas sojeras brillantes para liberarse del FMI y poder dolarizar y dinamitar el BCRA. El peso como moneda de curso legal y el Central gozan de buena salud. Y así será por muchos años.

es, un tipo de cambio; que servirá como faro para la medición de la competitividad de la economía argentina. Y que, obviamente, deberá ser una moneda sana. Que habrá que cuidar. Tarea que será responsabilidad del Banco Central. En consecuencia, al haber una moneda local, no podrá adoptarse una moneda extranjera de curso legal. No habrá así dolarización. Pero además, el cuidado del peso para que no pierda calidad tendrá un responsable. El Banco Central.

didas con el FMI, El cuidado del peso para que no pierda

calidad tendrá un responsable. El BCRA no podrá eliminarse

LA CUESTIÓN SOCIAL

# Expectativa de vida y mortalidad infantil: cómo impacta el aumento de la pobreza

La pobreza aumentó más de 10 puntos en el primer trimestre del año comparada con diciembre de 2023. La indigencia, un 8%, según el último dato del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Especialistas explican que, si estos índices se mantienen, y a eso se le suman otros factores como la falta de inversión en infraestructura y educación, la mortalidad infantil podría aumentar y la expectativa de vida, seguir bajando en el mediano y largo plazo.

AGUSTINA BORDIGONI Más de 25 millones de personas son pobres en Argentina, y de esas personas, casi 8 millones están en niveles de indigencia. Los números no son solamente una foto de lo que pasa en el país, sino también un preocupante vaticinio de lo que puede llegar a pasar si la situación se prolonga: el crecimiento de estos indicadores fue exponencial durante el primer trimestre del año, y a mediano y largo plazo es determinante sobre otros, como la mortalidad infantil y la esperanza de vida.

Durante una entrevista, la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires (y exministra de Economía de la nación),
Silvina Batakis, aseguró que la tasa de mortalidad de este año y del año que viene va a crecer mucho respecto de 2022 y 2023 debido a la falta de medicamentos y alimentos.

Los especialistas consultados explicaron a PERFIL que, si bien la pobreza y el acceso a la salud tienen una alta incidencia en los datos sobre mortalidad y expectativa de vida, para que estos números sean representativos deben medirse a mediano y largo plazo.

Si solamente se miran los números de los últimos años proporcionados por el Indec y el Ministerio de Salud, puede observarse una correlación en cuanto a pobreza, indigencia y mortalidad infantil: en 2020 la indigencia alcanzaba al 10,5% y la pobreza al 42% de la población, y la mortalidad infantil a 8,4 de cada mil nacidos vivos menores de un año. Al año siguiente, tanto el nivel de pobreza (37,3%) como el de indigencia (8,2%) bajaron levemente y la mortalidad también: 8 por cada mil. En 2022 -el último año del que se cuenta con datos oficiales disponibles en materia de mortalidad- la pobreza volvió a aumentar (39,2%), un dato que se compensó con una leve caída de la indigencia (8,1%). Durante ese año, la mortalidad infantil fue de 8,4 por cada mil.

El crecimiento de la pobreza y la indigencia, si bien viene siendo sostenido, dio un



POBREZA. En provincias con tasa de indigencia superiores a la media, la mortalidad infantil es alta.

gran salto durante el primer trimestre de 2024 en relación con el último trimestre de 2023: la primera pasó del 44,7% al 55,5% y la segunda, del 9,6% en diciembre de 2023 al 17,5%, según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

La misma institución señala que, si bien la mortalidad infantil bajó de 2005 (13,3 por cada mil) a 2022 (8,4 por cada mil), existe una "mayor heterogeneidad entre la situación de cada una de nuestras provincias". Y que esos datos de las provincias "tienden a correlacionarse con altos niveles de indigencia monetaria".

En las provincias con tasas de indigencia superiores a la media, la mortalidad infantil es más alta. Es el caso de Formosa, que para 2022 tenía niveles de indigencia del 9% y una tasa de mortalidad infantil del 15,1 por cada mil; y de Chaco, con niveles de indigencia del 10% y mortalidad de 10,9 cada mil.

Por otro lado, "la mortalidad entre los menores de un año registró un valor de 8,4 en 2022, siendo este uno de los menores valores históricos desde que se tiene registro. Sin embargo, se ha estancado en este valor en los últimos años, entre 2018 y 2022".

La pregunta es qué pasará ahora, con un salto de la pobreza superior al 10% y de la indigencia de casi el 8% en apenas tres meses. "En términos generales, el incremento de la indigencia en sí mismo no va a producir un aumen-

En Argentina, la
expectattiva de vida
está tres puntos
por debajo del
promedio mundial

to de la mortalidad infantil, porque es un fenómeno multicausal que está muy vinculado a aspectos educativos y a aspectos socioambientales, sobre todo en menores de 5 años", explicó Ianina Tuñón, investigadora de la UCA, a PERFIL.

El riesgo de que aumente la mortalidad infantil estaría asociado, agregó Tuñón, a "trayectorias infantiles crónicas de pobreza severa o de indigencia que fueran además acompañadas de un abandono por parte del Estado de todo lo que tiene que ver con los servicios de salud y de infraestructura sanitaria". En ese contexto, "el incremento de la tasa de mortalidad infantil se daría en la medida en que tengamos ciclos de mediano y largo plazo en condiciones de mucho deterioro y retroceso en aspectos que hemos avanzado, como es el acceso a la infraestructura sanitaria y a mejores condiciones del medioambiente de vida".

Por ahora, los niveles de pobreza se acrecientan y el Estado promete achicarse cada vez más. Y si bien la pobreza y la indigencia no son los únicos indicadores que impulsan la mortalidad infantil, tampoco es el único factor en el que inciden. El acceso a la alimentación y a la salud, estrechamente relacionado con estos índices, también impacta en la expectativa de vida.

Según la Organización Mundial de la Salud, existe una diferencia de 18,1 años en la esperanza de vida entre los países más pobres y los más ricos. El defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, aseguró a este medio que en Argentina "la expectativa de vida está en descenso, y se está achicando la brecha que había en favor de la mujer". Además de la pobreza, señaló, este fenómeno está relacionado con otros, como la maternidad a edades muy tempranas y la falta de controles de salud.

Tal como explicó PERFIL, la aplicación del presupuesto destinado a la salud sexual y reproductiva se redujo más de un 70% en el primer cuatrimestre del año. El despido de más de 600 personas del Plan Nacional de Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) y la falta de insumos en algunas provincias preocupan a organizaciones y especialistas, que advirtieron sobre el peligro de que aumenten los embarazos adolescentes.

"La pobreza tiene incidencia, pero las mediciones, para que valgan, tienen que ser por lo menos por década y, a lo sumo, para tener una aproximación, por quinquenio", argumentó Semino. Entre las consecuencias a largo plazo, "hay una cuestión complicada de medir, que tiene sí una perspectiva impresionante, que es el desarrollo del cerebro de 0 a 5 años, y eso tiene que ver con la falta de aportes proteicos, con la falta de aporte de fósforo y demás, y eso es de una gravedad inusitada. Hoy estamos asistiendo no solo al término que se conoce como desnutrición en nuestro país, sino también a una malnutrición: se van reemplazando proteínas por farináceas, por lo cual tenés poco desarrollo cerebral, y el desarrollo de enfermedades complicadas y extendidas como la diabetes. Lo estamos viendo nosotros a nivel académico, pero hoy arrojar respuestas o conclusiones es apresurado".

En Argentina, explicó el gerontólogo, la expectativa de vida está entre 74 y 75 años, siempre tres puntos por debajo del promedio mundial. Semino agregó que no existen datos precisos porque no hay estadísticas que reflejen la verdadera realidad del envejecimiento de la población en el país.

Según el Centro de Economía Política Argentina (CE-PA), que elaboró un informe en base a datos oficiales, durante los primeros cinco meses de 2024, de cada \$ 100 ajustados, \$ 31,5 corresponden a recortes en jubilaciones y \$ 23,2 a la obra pública. Caídas que, si se mantienen a largo plazo, podrían tener impacto en la mortalidad de los próximos años.

BAGA BUENOS AIRES
"Baga, una experiencia, para entenderla

@@bagabuenosaires | Tel 11 3245-8551

hay que vivirla"





Junto a vos, a lo largo de tu vida.



20 - POLÍTICA / ECONOMÍA

# Carlos Fara\*

PANORAMA

# Cuadernos archivados

La Argentina parece tener una descomunal habilidad para deglutir hasta las revoluciones más osadas.



El famoso chofer Centeno debe
estar pensando
para qué corrió
tantos riesgos
por una simple infracción
electoral. Se ve
que sus acompañantes en
esos días de
trajinada recolección, se habían olvidado

el talonario de recibos en sus oficinas. Ahora, sus elocuentes cuadernos pueden ser un interesante

material de estudio académico, pero de poco interés judicial. ¿Es acaso este fallo un agradecimiento de Comodoro Py al kirchnerismo porque se viene el voto favorable al juez que lija?, ¿qué otros votos favorables habrá para llegar a los dos tercios (de los presentes)?

¿Esto implicará que CFK se libere de sus causas más pesadas?, ¿quedará Macri libre de culpa y cargo de la causa Correo Argentino, que está en el juzgado de... Lijo? Probablemente no, ya que se convertirán en situaciones sin resolución de por vida, "doctrina" aplicada a Carlos Menem, quien se llevó a la tumba la indefinición judicial. De ese modo, los socios quedan amarrados de por vida por las dudas... no vaya a ser que alguno se olvide de cumplir su parte. Un viejo tema de Litto Nebbia rezaba: "siempre hay alguien que se olvida de avisar, cuando el tiempo del cariño terminó...".

Si bien la candidatura del juez que lija pareciera ir viento en popa, los conocedores del ámbito tienen dudas que se apruebe el pack "dos en uno", con García Mansilla incluido. ¿Acaso la doctora se jugaría por un juez conservador y honesto?, ¿a cambio de qué? Mejor hacer un gesto a la platea femenina, con alguien como la jueza del Tribunal Superior de Entre Ríos, Susana Medina, fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas, y ligada al peronismo provincial que perdió la elección para gobernador. Mejor alguien oscilante y con habilidades notables para las relaciones públicas, así siempre será susceptible de ser persuadida.

Hablando de cuadernos importantes, uno que nos los archiva es el FMI. Su clásico es una de cal, una de arena. Primero, una felicitación y después, su pliego de condiciones. Parece que algunos no se dieron cuenta que el Fondo no es un organismo financiero internacional, sino un organismo político con socios mayoritarios que atiende los problemas de pobres y descarriados. Se dieron la cabeza contra la pared tantas veces con la Argentina que ven una vaca y lloran. Si el Gobierno quiere dinero fresco –que como ya anticipamos en esta columna, hoy es muy poco probable—, tendrá que modificar su actual esquema económico, lo cual pondría en aprietos a "jamoncito" con miras a la elec-

ción del año que viene. Un crawling peg con más ritmo y reanudar la recuperación de tarifas, entre otras cosas, implicaría que no pueda seguir exhibiendo un milagro argentino en materia inflacionaria. Por eso la baja de tasas se frenó y Toto se embandera mostrando el quinto mes de superávit gemelos.

Trascartón, los indicadores de actividad económica –como consumo en supermercados y shoppings– siguen sin repuntar y los muchachos de Washington DC piensan que faltará mucho para eso, coincidencia local cada vez más mencionada. Un dato clave: siguen en caída las importaciones de bienes de capital, lo que significa que no hay confianza

en el repunte por parte de las industrias. Ya mencionamos en varias oportunidades que el mundo de los negocios está cauteloso. ¿Sturzenegger –el "joven

maravilla" – será un aliento en la nuca de Toto? ¿Viene para cobrarse venganza por su desplazamiento de la presidencia del Banco Central en 2018? ¿Por qué se demora tanto su llegada al Gabinete? ¿Todavía están definiendo sus funciones? Hace tres semanas advertimos del potencial problema, al que se suma otro

no menor: ¿el ministro estrella se quiere ir, a sabiendas de que quizá se esté acabando la época de las buenas noticias?

Un tercer gran tema de esta semana ultracorta es el rol de la Iglesia Católica, la polémica sobre las misas politizadas y la situación social. ¿Operación, descuido o ambas cosas? Un poco de cada una. Hay una jugada política consensuada con Francisco, disparada por la crisis en el Ministerio de Capital Humano. En esa línea están las primeras declaraciones de Ojea (presidente de la Conferencia Episcopal), Lugones (Pastoral Social), y García Cuerva (arzobispo de Buenos Aires), así como la denuncia de Grabois.

**JUEZ LIJO** 

DIBUJO: PABLO TEMES

El "descuido" es una jugada de los más cercanos al kirchnerismo (Curas en la Opción por los Pobres) y un sector de los curas villeros (padre Tano de La Matanza, etc.) que alentaron el griterío en las misas. El padre Pepe permaneció en silencio. El cura Carrara quedó golpeado porque no sabía lo que iba a pasar en la misa que oficiaba. Para encauzar las cosas vinieron la homilía de García Cuerva y la misa de Ojea. Está claro que el Papa no es un ingenuo: la foto con la bandera de Aerolíneas más la audiencia con Kicillof, son mensajes políticos unívocos. La Iglesia libra una batalla en defensa de su doctrina social, pero prefiere eludir una confrontación. El "kirchnerismo" y su "rama clerical" lo sabe y empuja. El Gobierno también y, aunque le cuesta, se calla. La pregunta del millón es si Bergoglio viene o no viene, este año a la Argentina. Una yapa: ¿la Iglesia es la oposición al gobierno libertario, en ausencia de alternativas?

La Argentina parece tener una enorme habilidad para deglutir hasta las revoluciones más osadas. Todo puede quedar contaminado por el statu quo preexistente. Hasta unos "simples" cuadernos.

PD: esta columna se hace gracias al aporte de información y análisis de muchos amigos y amigas, mucho mejor calificados que yo. A ellos, infinitas gracias por su generosidad.





INFLACIÓN. Para la clase media fue de 6,22% el mes pasado.

EN MAYO, EN CABA

#### Una familia de clase media necesitó 1,24 M para sus gastos

R.P

Según un relevamiento realizado por el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESyAC), una familia porteña necesitó en mayo un presupuesto de \$1.249.313,29 para cubrir todos sus gastos.

De este monto, \$803.990,28 (66%) se destinaron a servicios básicos para el hogar, mientras que \$445.323,01 (34%) se utilizaron para adquirir productos de consumo masivo. En tanto, la inflación de mayo para la clase media se ubicó en el 6,22%, con una variación de precios interanual del 208,21%.

Entre los productos de consumo masivo, los aumentos más relevantes se registraron en frutas y verduras (15,25%) y carnes (6,10%). En cuanto a los servicios básicos, los incrementos más significativos fueron en el subte (359,20%), ABL (21,10%), telefonía móvil (10%), TV por cable e internet (10%) y medicina prepaga (17,3%).

El informe elaborado por el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESyAC) y asociado al dirigente porteño Fernando Barrera, realizó un seguimiento exhaustivo sobre los precios de la canasta de alimentos y servicios. El relevamiento incluye, entre varios ítems, el alquiler de vivienda, los gastos de un auto de 10 años de antigüedad, el abono de medicina prepaga, la cuota de un colegio privado para dos niños y el abono familiar en un club.

Con estos elementos relevados, se desprende que una familia necesitó en mayo \$ 41.643,78 diarios para afrontar los gastos mensuales; de esta cantidad, \$ 14.844,10 se destinan a la adquisición de productos de consumo masivo y \$ 26.799,68 a la contratación de los servicios básicos del hogar.



# BIENESTAR ESTÉS DONDE ESTÉS



+600 sedes en todo el país



Plataformas online de entrenamiento y nutrición



Clubes y espacios de entrenamiento outdoor



Descuentos en +7.000 comercios



iEscaneá el )

QR y asociate!

WWW.SPORTCLUB.COM.AR











22 - POLÍTICA / ECONOMÍA

**PANORAMA** 

MARTÍN LOUSTEAU

# Guinness de la política

El titular del bloque de senadores de la UCR no pudo convencer ni a Roberto García uno solo de sus once colegas en la votación de la ley Bases. Insólito.

i hubiera un Guinness de la política, Martín Lousteau merecería incluirse en la nómina de los récords. Las evidencias: como titular del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical, no logró que los once colegas de su partido lo acompañaran en la última votación por la ley Bases. Ni uno, ni siquiera los que se sientan y conversan a su vera, a quienes les confía sus intenciones y propuestas. No pudo convencer a nadie. Insólito. Justo el hombre que aspira a nuclear en el futuro la mayoría de votos para ser presidente de la Nacion o, en su defecto, jefe de Gobierno de la Ciudad. Mantiene esa pretensión mientras no logró persuadir o instruir a los propios para acompañar su iniciativa contra la norma mileísta. Si se incluye el aditivo de que Lousteau preside la UCR, la deserción ante su liderazgo se ha vuelto más palmaria: tampoco los gobernadores lo acompañaron en su moción y, tibiamente, más de uno plantea disidencias ante la conducción. Jamás, desde 1891, cuando Leandro Alem fundó el partido, se atravesó un despelote semejante en esa organización bajo un mando individualista y desconectado de su masa de simpatizantes. Igual, todos juran que no hay crisis. Curioso fenómeno light en un partido con pasado de tránsitos polémicos, abiertas discusiones y enfrentamientos, por no hablar de fracturas: disidencia entre Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear (quienes terminaron mejor de lo que ha trascendido), Frondizi escindiéndose (UCRI) y contrariando a Balbín (UCR del Pueblo), este ajeno a Illia, y luego confrontando al rebelde Raúl Alfonsín que, más tarde, se encendería en disconformidad con Fernando de la Rúa. Gente quisquillosa

hasta alcanzar el fanatismo, orgullosos por principios y conductas, rompiéndose sin doblarse o viceversa. Alborotadores, en suma: nada que ver con la pasividad actual, en la que el jefe no se ofende por fal-

Casi una consentida inmoralidad: ni Gabriel del Mazo podría explicar estos comportamientos extraviados.

tas de respeto a sus

órdenes y el resto

menos se inmuta

desobe-

como

decer a quien

por

eligió

lider.

Dicen que Lousteau, envuelto de regalo por los intereses universitarios porteños y, además, seguramente distraído de los vínculos afines a la Casa Rosada con intereses comunes

en un sanatorio capitalino, pasa sin mirar por el bloque y no concurre al comité central en las fechas conmemorativas: es de otra dimensión. Se ha convertido singularmente en el candidato obligado de la UCR para las grandes elecciones, pero esa condición hasta ahora no lo habilita como jefe del partido. Poco carisma como caudillo. Ni siquiera se lo identifica con el instituto creado por Alem: aunque sea una retrospectiva menor, nadie es capaz de imaginarlo con una boina blanca, tocado que tal vez le hubiera recomendado el dandy Brummel para atraer multitudes. Las encuestas pueden repetir lo mismo que el cronista. Raro el caso Lousteau: semeja tan racional y cartesiano como inaplicable. Ejemplo: se advirtió cuando fue ministro y explicaba la 125 como una medida justa, equitativa, incuestionable hasta para

casi origina la caída del mismo gobierno. Suele actuar como el técnico de básquet que dibuja la jugada perfecta y, finalmente, alguien le erra al aro. Ocurrió también con su último e impecable análisis

Néstor Kirchner, que lo celaba, cuya sanción

sobre el régimen de inversiones (RIGI) en la ley Bases -uno de los pocos que lo deben haber leído completo- que, al final, terminó considerado como una reivindicación kirchnerista en lugar de transformarse en un capítulo legislativo a ser revisado. Y, como se sabe, los radicales se indignan contra Javier Milei por haber ametrallado a insultos a Raúl Alfonsín y a la propia UCR más que por sus posiciones liberales (Alem no estaría tal vez tan en desacuerdo en ese sentido), agresiones que sin embargo no justifican votar a favor de las banderas de Cristina. Allí impera otro criterio: debe ser el concepto histórico, gorila, contra el peronismo, o la condena a las administraciones posteriores K que se vistieron con el mismo ropaje avasallador y autoritario. De ahí que en el partido nadie trague el salto de los Moreau y Ricardo Alfonsín a esas facciones, y sospeche de las intenciones de un Lousteau que demanda acuerdos con otros partidos para tentar suerte en la Capital.

A pesar de que cuesta investirlo como jefe tradicional de la UCR, quizá -dirá él- por la falta de costumbre con conducciones partidarias abiertas, más porteñas de estilo que bonaerenses, como fueron Balbín o Alfonsín, lo cierto es la vigencia del reino de la mudez en la estructura. Nadie se exalta, disfrutan esa zona de confort silencioso, los legisladores hacen rancho aparte pero no critican en público, los gobernadores e influyentes se callan aunque no compartan, y la pampásica oposición interna carece de una cabeza alternativa a Lousteau. Ni dan opinión sobre las incorporaciones a la Corte Suprema (Lijo y García Mansilla), tal vez porque serán superados por el colectivo femenino, integro del Sesin distinciones, que promueve un proyecto para

ampliar el número de miembros e incluir en

ese incremento forzado un 30% para mu-

jeres. Sale en horas.

Insuficientes, por ahora, parecen los movimientos contra Lousteau del mendocino Alfredo Cornejo y del santafesino Maximiliano Pullaro, quien no solo está atado a sus convenios con el socialismo -lo que le impide acercamientos con Milei- sino que ha emprendido la discutible aventura de reformar la Constitución santafesina mientras Rosario arde por el narcotrafico. Cada uno en su negocio: decidió encerrarse en su distrito, como si no tuviera estatura para otra competencia. En Córdoba no hay nada, en la provincia de Buenos Aires menos, esa sospechosa zona de confort radical beneficia a Lousteau que, paciente, espera el error de otros para ganar el partido. Una máxima del tenis. Se la enseñaron cuando se ganaba unos pesos ejerciendo como profesor del

deporte blanco. Antes, cla-

ro, de pasar a actividades

mejor remuneradas.

'RIZOS DE ORO' MARTÍN LOUSTEAU DIBUJO: PABLO TEMES



RECORTE. La jubilación mínima perdió 26% en siete años.

HABER MÍNIMO

#### Jubilaciones: se necesitan \$ 97 mil más para igualar a las de 2017

Las jubilaciones mostraron una recuperación en los últimos meses, impulsada por el cambio de fórmula y las compensaciones otorgadas por el Estado, según afirmaron desde el Gobierno, sin embargo, un informe elaborado por Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), reveló que, aunque esta recuperación es cierta, sigue siendo mínima en comparación con el terreno perdido en los últimos años.

El estudio indica que desde 2017, los jubilados que perciben la mínima perdieron un 26% de su poder de compra. "En términos de junio de 2024, el haber promedio mensual en 2017 equivalía a \$ 370 mil", señaló Argañaraz.

A partir de entonces, las jubilaciones comenzaron a disminuir, alcanzando un mínimo de \$ 212.400 en febrero de este año. "Este fue el mes de menor poder adquisitivo de los últimos años, con una caída del 43% respecto al promedio de 2017", explicó.

Durante marzo, abril y mayo, las jubilaciones empezaron a incrementarse, pero aún se mantienen lejos de los valores de 2017. "El monto de mayo, incluido el bono de \$ 70 mil; fue de \$ 273 mil en términos constantes. Desde el mínimo de febrero, el poder adquisitivo de la jubilación subió un 29%, pero sigue siendo un 26% inferior al promedio de 2017", indicó el especialista del Iaraf.

Argañaraz advirtió que, bajo el actual esquema de ajuste mensual, si la inflación se mantiene relativamente constante, los haberes reales se estabilizarán en los valores actuales, que están muy por debajo de los niveles de 2017 y dijo: "Un jubilado necesitaría \$ 97 mil adicionales para recuperar el poder de compra que tenía en 2017".



0800-888-3637

clientes@emergencias.com.ar

Producción periodística: Silvina L. Márquez

# INDIA El ganador real de las elecciones

HARI SESHASAYEE\*

partido de Narendra Modi regresó al poder por tercera vez consecutiva, un logro excepcional en cualquier país. Igualmente, su partido el Bharatiya Janata Party, o BJP, obtuvo el menor número de escaños desde 2014, y ahora gobierna en una coalición con aliados de conveniencia que no comparten la misma ideología. El ganador real es la democracia en India, quien encontró un equilibrio donde el gobierno tiene suficiente poder y la oposición también tiene cierto margen de maniobra. La oposición sigue siendo

La economía de India está creciendo, pero las ganancias no se han distribuido equitativamente

un bloque fragmentado, pero hoy tiene más control de la narrativa y pueden exigir un modelo de gobernanza más basado en el consenso. Estas elecciones han demostrado que la ideología del nacionalismo hindú, conocida como Hindutva, tiene un techo. Los votantes en India han demostrado su madurez y envían una señal importante: la economía, la inflación y el desempleo, son más importantes que cualquier ideología. Es cierto que la economía de India está creciendo, pero las ganancias no se han distribuido equitativamente. Hoy, el 1% más rico posee el 40% de la riqueza del país. El desempleo juvenil es del 17% y, según los economistas, la tasa de crecimiento económico debe llegar a alrededor del 10% si el gobierno quiere sacar a más millones de la pobreza. La narrativa del presente gobierno va a enfocarse mucho

más en la economía, \*Analista y investigador, magíster Universidad Stanford, EE.UU. la creación de empleo y menos en la política religiosa. Si bien estas elecciones tienen implicaciones para la política doméstica en India, la política

exterior 'Modi 3.0' significa más continuidad. La mayoría de los ministros siguen con los mismos portafolios, incluyendo finanzas, comercio y la cancillería. Esta continuidad brinda más confianza a los socios de la India en el mundo. Nueva Delhi va a mantener su buena relación con todos los países, con China y Pakistán como las únicas excepciones. A pesar de la guerra en Ucrania y en Gaza, India es tal vez, el único país hoy que es igualmente amigable con Israel como lo es con Irán o Arabia Saudita, con Estados Unidos como con Rusia. Esta estrategia, llamada por el canciller S. Jaishankar como "autonomía estratégica", seguirá siendo la piedra angular de la política exterior india. Como parte de la misma estrategia, India está jugando un papel más importante en la región de América Latina, impulsando su presencia a través de la diplomacia económica, evidente en sus inversiones y en la creación de empleo. De hecho, las empresas de India hoy han invertido cerca de US\$ 16 mil millones y emplean cerca de 100 mil personas en la región.

Modi continuará su campaña de elevar el perfil de la India en el mundo, con el objetivo de convertirse en el contrapeso frente a China. Su membresía en el G20, la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y los Brics son más herramientas a su disposición en el campo de la geopolítica. Tal vez el brillo de la presidencia del G20 en 2023 haya desaparecido, pero la India obtuvo ahora el atractivo de ser el país más poblado del mundo y sigue siendo una de las economías de más rápido crecimiento a nivel global. Se espera que el próximo año el Producto Interior Bruto (PIB) de la India supere al de Japón y, en un par de años más, al de Alemania -solamente superado en tamaño por Estados Unidos y China-. En pocas palabras, la India es demasiado grande para ignorar.



Hasta ahora el

único opositor

una propuesta

fue Lousteau.

El peronismo

solo se opone

que presentó

cómo limar la imagen presidencial, sino que está llena de contradicciones internas.

El PRO -dividido entre bullrichistas que son parte del Gobierno y macristas, que dudan entre intentar entrar al Gobierno-, o tomar distancias a la espera del desgaste de la gestión. Las astillas llegan también al radicalismo. En donde conviven el ser opositor con ser oficialistas. Lousteau y Cornejo son simbólicamente los dos polos, en el medio de ellos, se mueven una gran cantidad de dirigentes que no logran ponerse de

mos, sobre en qué lugar ponerse.

acuerdo ni con ellos mis-

Nos queda Unión por la Patria. Allí tenemos múltiples posiciones. Un polo duro dogmático referenciado en Cristina. Otro sector que cree que ella no es la Jefa, sino que como dice el usado versito: "con Cristina no alcanza y sin Cristina no se puede".

Hay otros sectores que creen que deben darle batalla por dentro, sin generar rupturas. Y hay otros que ya han partido como

es el caso de Jaldo y Scioli. Igualmente nada es blanco o negro.

Al mismo tiempo que se pueden oponer a la ley Bases, hay gobernadores que impulsaron la ley Rigi, porque les conviene a sus economías o impulsar un pacto federal.

Para ir definiendo los tantos, el Partido Justicialista Nacional y el de la Provincia de Buenos Aires llamaron a elecciones internas para noviembre. Quien las gane tendrá poder para digitar candidaturas en las elecciones intermedias. Pero también podemos estar en las puertas de un cisma con dirigentes que no acepten las reglas de juego. Como siempre la Provincia de Buenos Aires está en el centro. Cristina, Kicillof y Máximo serán protagonistas ineludibles de dicha interna, más allá de que sean candidatos. Ya llegan noticias cotidianas de encontronazos entre kiciloffistas y camporistas, amén de quiea desafiar a Cristina y a La Cámpora.

Encima, el Gobierno decidió ir a la caza de peronistas dudosos reivindicando a Kirchner por su virtud de cuidar el equilibrio fiscal. Y tienta con el Pacto de Julio. Peronistas, macristas radicales, para sobrevivir necesitan encontrar un discurso y una acción alternativa al oficialismo, salvo que se quieran subsumir en él. Y todos se pueden golpear mal en 2025.

Si miramos lo que sucedería en la Cámara de Diputados, vemos que apenas con repetir la elección legislativa de

2023 La Libertad Avanza podría llegar a setenta representantes. Pero si su performance fuera superior se constituiría en primera minoría. Y ello a costa de los 116 diputados que obtuvo Juntos por el Cambio en 2021.

No es casual que gobernadores cambiemitas y radicales sean los que más temor tengan de que el oficialismo nacional les coma su base. Karina Milei está trabajando para eso. Unión por la Patria o cómo se vaya a llamar,

precisaría repetir la elección de 2023 para tener 108 diputados y pelear la primera minoría y para eso necesita obtener cerca de 35% de los votos.

En la situación actual no le va a resultar fácil. Necesita resolver su interna. Y, además, tener una propuesta de futuro y una política de alianzas. También corren riesgos parte de las senadurías que pone en juego.

Hasta ahora el único opositor que presentó una propuesta diferente fue Lousteau. El peronismo solo se opone a todo. Además, tiene el riesgo de que se estructure una alternativa de centro donde converjan dirigentes de diferentes extracciones peronistas inclusive.

Si la oposición no reacciona, el oficialismo puede convertirse en aspiradora, excepto que entre en cortocircuito con la opinión pública.

LOGRO. El partido de Narendra Modi ha regresado por tercera vez.

IDEAS - 25 PERFIL - Sábado 22 de junio de 2024

¿Y LA FELICIDAD?

### Crítica de la libertad absoluta

CARLOS ÁLVAREZ TELJEIRO\*

uando en plena Segunda Guerra Mundial, en 1944, Jean-Paul Sartre hizo decir a su personaje Garcin en la obra teatral "A puerta cerrada" que "el infierno son los otros", en un célebre diálogo con los otros dos protagonistas, Inés y Estelle, no hizo sino ser coherente hasta el extremo con su concepción de la libertad, que no era la libertad de los antiguos ("ser libre para"), ni la de los modernos ("ser libre de"), tan lúcidamente distinguidas por Benjamin Constant en 1819, sino una mera y trágica libertad de todos contra todos.

A juicio del filósofo y dra-

Tal vez, no nos quepa sino seguir pensando que la felicidad es un asunto privado

maturgo francés, uno de los grandes padres del existencialismo junto con el Premio Nobel de Literatura Albert Camus, la libertad humana debe ser absoluta o, por el contrario, no es en absoluto libertad. Pero una libertad absoluta, como bien pone de relieve la expresión original "absolu", ha de ser tanto una libertad irrestricta, sin cortapisas, como una libertad "absuelta" de cualquier tipo de determinación, influjo o responsabilidad con respecto a los demás, no hay para con ellos ninguna opción preferencial.

Ser libre, pues, en este contexto significa carecer de límites, ser completamente autónomo, dueño absoluto de la propia vida y de sus circunstancias, y también por eso mismo, afirmaba Albert Camus en "El mito de Sísifo" que el suicidio es "el único problema filosófico serio". Ahora bien, dado que todos quieren ser libres de este mismo modo, cada libertad no puede sino entrar en conflicto con las otras, manifestarse en abierta competencia, disponerse en antagonismo incluso: cada otro coarta mi libertad, cada otro es un quien que la niega, cada otro es alguien que la amenaza y, por lo tanto, no cabe concluir el argumento de otro modo, los otros son el lugar del infierno.

Sin embargo, y a pesar de

que han transcurrido ocho décadas desde ese entonces, siguen existiendo esas ideas y los comportamientos que las encarnan, y no se trata aquí del conflicto político entre el libertarismo y la ideología política que presuntamente se le opone, el progresismo, en Argentina y en el resto del mundo, sino de la actitud existencial personal de quienes son incapaces de ver más allá de su mundo físico, mental, emocional y espiritual para terminar celebrando la soberanía del yo, pero de un yo que se construye a sí mismo desprovisto de toda vinculación intersubjetiva, a la que no puede verse sino como un menoscabo de la propia identidad y su potencia planetaria.

Así las cosas, tal vez, no nos quepa sino seguir pensando que la felicidad es un asunto meramente privado y en el que los demás no tienen arte ni parte, que la vida tiene más de madriguera o refugio que de hogar, o bien, por el contrario, nos urja a todos la necesidad de volver a pensar, con una luz primera, aquellas ideas tan bellamente expuestas por Martin Buber en su obra "Yo y tú" de 1923, un canto a las reciprocidad en las relaciones humanas, una toma de postura igualmente existencial frente a la cosificación del otro, a su reificación, a entenderlo como sujeto de una relación Yo-ello y no Yo-tú, que es lo que da a la persona su significado, su sentido y su propósito más profundos. En contra de lo sostenido por Sartre, los otros no son el lugar fúnebre y cenagoso del infierno, sino el luminoso del cielo.

\*Profesor de Ética de la Comunicación de la Escuela de Posgrados en Comunica-ción de la Universidad Austral.



CAMUS. El suicidio es "el único problema filosófico serio".



LEY BASES. Sólo grupos violentos, acunados en relatos repetidos promueven detonar el sistema.

SEIS MESES

#### Creer o reventar

CARLOS ARES\*

la reserva de oxígeno se redujo al mínimo, sin que se note todavía el beneficio de apenas respirar. Sin embargo, las encuestas de opinión coinciden en que el Gobierno aumentó aún más el alto porcentaje de apoyo a su gestión. Una palabra en común resume la ilusión de las personas consultadas. Las miradas anhelantes dicen: "esperanza". La respuesta callada que sigue a continuación se lee abajo, en los subtítulos: creer o reventar.

La opción suena terminal, pero es falsa. Sólo grupos violentos, autoritarios, fanáticos, acunados en relatos repetidos, eslóganes maquinales, consignas vencidas, promueven detonar el sistema, como intentaron hacerlo cuando se trató la ley Bases en el Congreso. Cegados por una ambición de poder que la voluntad popular desprecia en cada elección, desean que el magma recaliente del debate entre en erupción, derrame su baba ardiente en las calles sin considerar, ni medir, las consecuencias.

Creer, en cambio, viene con lo puesto. Pedir que alguien se asome, ampare, dé una mano, baje, ayude a empujar, es parte del instinto de supervivencia. La desesperación le ruega a cualquiera. Se besan fotos de afectos entrañables, estampitas de ídolos populares, dioses paganos, diablos amigos, o santos pecadores. A la espera, en el mientras tanto, con más, o menos, ingenuidad, o inocencia, la mayoría aguanta, sale a rebuscarse el día, se da ánimo. Mañana será mejor, habrá otro día, uno más, y otro. En uno de esos, quién te dice, tal vez, algo bueno

n los hechos, des- suceda. Así hasta que se acapués de seis meses, ben los días.

Ahora, bien, si el asunto es convertirse a la fe religiosa en el profeta Milei, bueno, pará, vamos viendo. Con aflojar la soga de la inflación apretada al cuello desde hace, ¿cuánto?, no alcanza para tragarse el ostiazo entero, arrodillarse, hacer reverencias. Además de condenar a los réprobos, insultar a los infieles, el predicador bendecido por los votos debería sorprender a las multitudes que lo siguen con un par de milagros, tal como cuentan

Gobernar, acordar entre personas decentes, no debe ser tan complicado

los que prometen el Reino de los Cielos. Esos pastores no son simples voceros de Adorni, la vieron. Amándose los unos a los otros, sin discriminar por sexo, o edad, hace más de dos mil años que tienen la oveja atada.

Gobernar, acordar entre personas decentes, no debe ser tan complicado. Con funcionarios expertos, gente honesta en los cargos, no te digo que a los tres días, pero en tres años, ponele, boludos todavía, resucitamos. Pasa que el pasado pesa demasiado. En la sala oscura donde imaginamos ese país posible, la pantalla ilumina una tira interminable de caras que todavía asustan porque siguen

libres, hablan sin tobillera.

Empresarios, sindicalistas, dirigentes sociales, políticos. Aníbal Fenández, Julio De Vido, Massa, Insfrán, Capitanich, el macrista Pepín Rodríguez Simón, los capos gremiales, Barrionuevo, Moyano, Gerardo Martínez, el de la Uocra, servicio de inteligencia militar durante la dictadura, Grabois, Belliboni, el pollo obrero que piquetea de todos lados, los empresarios coimeros, Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, el sobrino de Eurnekian, el de la Corporación América.

Cientos de responsables, cada uno en su cuota parte, del tendal de generaciones arruinadas que quedaron cada vez que estos tipos tuvieron la oportunidad de coimear, sobornar, estafar, saquear, chorear a mansalva. Una monstruosa deuda en millones de vidas arrasadas que deberían afrontar, como una probation, ante la cara de cada una de ellas puestas en fila.

Ya sé, no me digas, tenés razón, es una curda nada más esta demanda absurda. Hay que estar muy bebido, o fumado, para creer que un Estado sembrado de trepadoras plantas permanentes que no sienten culpa por nada, repartido siempre entre los mismos, tipo Scioli, o Leila Gianni, ex Cristina, militante de Massa, ahora subsecretaria de Pettovello, se va a resetear milagrosamente porque los conmueva un gil que baja de la montaña. En cuanto les revisás el prontuario, o pedís ver las cuentas de los quiosquitos, te crucifican.

El hambre, la sed de Justicia, no se resuelven sólo con multiplicar ganapanes, o reproducir peces raros.





AMBOS LADOS. A la izquierda, un bombardeo israelí en el sur del Líbano; y a la derecha, un misil que estalla en el norte del Líbano.

AGENCIAS

Los intercambios de disparos cada vez más intensos y los cruces de amenazas entre Israel y Hezbollah aumentan los temores de una guerra aún más amplia en Medio Oriente.

Después de más disparos transfronterizos entre Israel y el poderoso movimiento Hezbollah del Líbano, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que los enfrentamientos no deben convertir a Líbano en "otro Gaza". El aumento de la "retórica belicosa" de ambas partes corría el riesgo de desencadenar una catástrofe "más allá de la imaginación", dijo.

En Gaza, el director del hospital Al-Ahli de la ciudad de Gaza fue citado por el Ministerio de Salud del territorio controlado por Hamas, e informó de 30 muertos ayer en un bombardeo israelí intensificado. "Ha sido un día difícil y brutal en la ciudad de Gaza. Hasta ahora, han llegado alrededor de 30 mártires al Hospital Arabe Al-Ahli", fue citado diciendo el Dr. Fadel Naeem.

El portavoz de la agencia de defensa civil, Mahmud Basal, dijo que cinco trabajadores municipales murieron cuando se bombardeó un garaje en la ciudad. El ejército de Israel informó de operaciones militares ayer "al norte y sur del Corredor Central de la Franja de Gaza".

Justo antes de la medianoche del jueves, el ejército de Israel dijo que había "interceptado con éxito un objetivo aéreo sospechoso que cruzó desde el Líbano". En las primeras horas de ayer, los medios oficiales libaneses informaron de nuevos ataques israelíes en el sur.

Vinieron después de que Hezbollah dijera que había

FRONTERA CON LÍBANO

# Choques entre Israel y Hezbollah avivan el temor a la guerra regional

Los lanzamientos de misiles desde el sur del Líbano que realiza la milicia chiita apoyada por Irán y los ataques israelíes del otro lado de la frontera son ca-

da vez más frecuentes, lo que aumenta la preocupación ante la posibilidad de que la guerra de Gaza, que estalló tras los ataques terroristas de Hamas del 7 de octubre, se extienda por la región. El ejército israelí continúa operando en la Franja, pero ha trasladado tropas y recursos a su frontera norte.

disparado decenas de cohetes contra un cuartel en el norte de Israel el jueves en represalia por un ataque aéreo mortal en el sur del Líbano. Israel dijo que un comandante de Hezbollah fue abatido en ese ataque. Dijo que los aviones atacaron sitios de Hezbollah y usaron artillería "para eliminar amenazas en múltiples áreas del sur del Líbano".

Hezbollah reclamó varios ataques contra tropas y posiciones israelíes cerca de la frontera ayer, incluyendo dos

utilizando drones.

Los expertos están divididos sobre la perspectiva de una guerra más amplia, casi nueve meses después de la campaña de Israel para erradicar a Hamas, el grupo militante palestino respaldado por Irán en la Franja de Gaza. Los intercambios entre Hezbollah e Israel se han intensificado, y el ejército israelí dijo el martes que los planes para una ofensiva en Líbano "fueron aprobados y validados".

El líder de Hezbollah,

Hassan Nasrallah, dijo que "ningún lugar" en Israel "se salvará de nuestros cohetes" en una guerra más amplia, y también amenazó a la cercana Chipre, miembro de la Unión Europea, por haber permitido ejercicios del ejército israelí.

El aliado de Israel, Estados Unidos, ha apelado por la desescalada.

Dos soldados muertos. La guerra comenzó en Gaza tras los ataques terroristas de Ha-

mas del 7 de octubre y, desde entonces, la ofensiva israelí en la Franja ha destruido gran parte de la infraestructura d y ha dejado a los residentes sin alimentos, combustible y otros productos esenciales.

El 16 de junio, el ejército dijo que implementaría una "pausa táctica de la actividad militar" diaria en un corredor del sur de Gaza para facilitar la entrega de ayuda. Pero ayer, Richard Peeperkorn, de la OMS, dijo: "No vimos un impacto en los suministros





QUIRÚRGICOS. Así califica Israel sus bombardeos con drones para abatir jefes militares de Hezbollah. El último, identificado como Ibrahim Hamza Ha

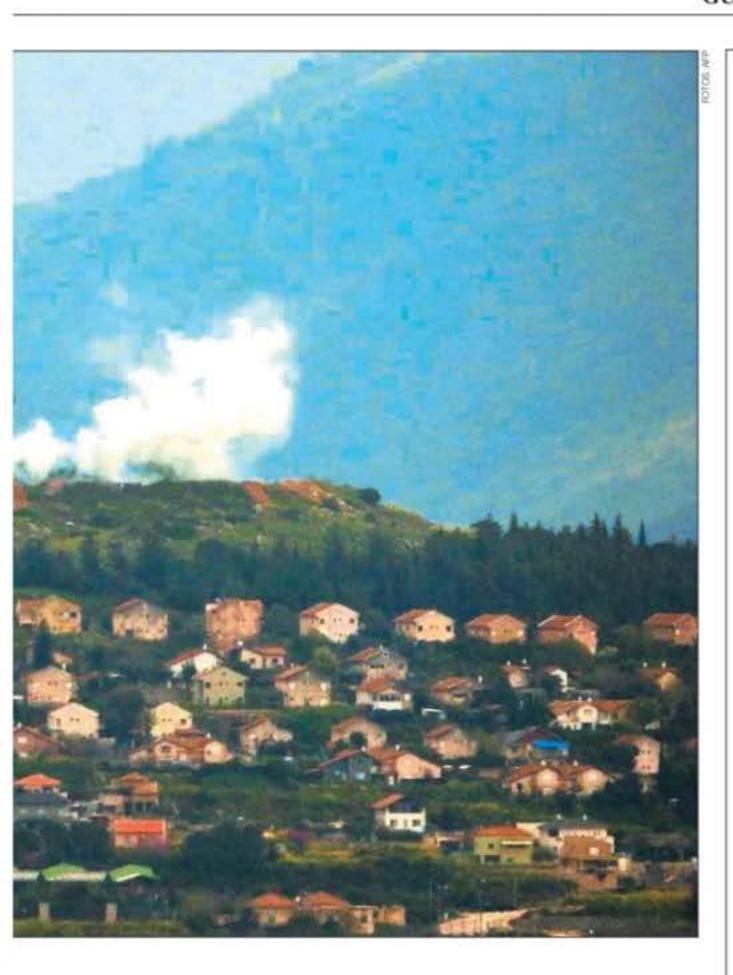

humanitarios que entran". ques personales siempre y cuando Israel reciba las municiones de EE.UU. que necesita en la guerra por su existencia". Su declaración pareció

El ejército israelí identificó ayer a dos soldados más muertos en Gaza, elevando a al menos 312 los muertos desde que comenzaron las operaciones terrestres.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien está siendo juzgado por cargos de corrupción que él niega, enfrenta protestas regulares en las

calles que lo acusan de prolongar la guerra y exigen un acuerdo para liberar a los rehenes.

Comentarios "irritantes". Pero Netanyahu dijo a los familiares de los cautivos muertos en Gaza: "No dejaremos la Franja de Gaza hasta que todos los rehenes regresen".

El jueves dijo que estaba "preparado para sufrir ataques personales siempre y cuando Israel reciba las municiones de EE.UU. que necesita en la guerra por su existencia". Su declaración pareció ser una reafirmación después de que hizo un comunicado en video acusando a Washington de "retener armas y municiones para Israel". La Casa Blanca el jueves describió sus

El riesgo es de

una catástrofe

"más allá de la

imaginación", dijo

la ONU

comentarios como "irritantes" y "decepcionantes".

Excepto por un envío, "no hay otras pausas. Ninguna", dijo la secretaria de prensa

Karine Jean-Pierre, refiriéndose a una entrega pausada de bombas de 2.000 libras (907 kilos).

La guerra ha revivido un impulso global para que los palestinos tengan un estado propio.

Armenia declaró ayer su reconocimiento del "Estado de Palestina", lo que llevó a Israel a convocar a su embajador para "una reprimenda severa".

tificado como comandante. Ayer, miles participaron en su funeral.

"POR TIERRA, AIRE Y MAR"

# El poderoso arsenal con el que cuenta el aliado chiita de Hamas

La milicia armada Hezbollah, respaldada por Irán, ha estado utilizando un arsenal poderoso desde que comenzó a intercam-

utilizando un arsenal poderoso desde que comenzó a intercambiar disparos con Israel en apoyo de su aliado palestino Hamas hace más de ocho meses.

A medida que aumentan los temores de una guerra regional después de que el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dijo que ninguna parte de Israel se salvaría en un conflicto total, y después de que Israel dijera que había aprobado planes para una ofensiva en Líbano, el siguiente es un análisis del arsenal del movimiento musulmán chiita:

Cohetes y misiles. Hezbollah, la única facción libanesa que ha retenido sus armas después de la guerra civil del país de 1975-1990, fue a la guerra por última vez con Israel en 2006.

Desde entonces, "ha ampliado robustamente el tamaño y la calidad de su arsenal", dijo Dina Arakji, analista asociada en la consultora Control Risks. drones hacia objetivos en el norte de Israel, principalmente cerca de la frontera.

Pero en mayo, lanzó drones de ataque a una base militar cerca de la ciudad norteña de Tiberíades, a unos 30 kilómetros (más de 18 millas) dentro de Israel.

Nasrallah ha dicho que la producción local ha contribuido al gran arsenal de drones de su grupo.

"Los drones kamikaze dan una ventaja táctica debido a su alto nivel de autonomía y tienen la capacidad de ser lanzados desde cualquier lugar", dijo Arakji, señalando que eran armas de un solo uso y de bajo costo.

Helou dijo que Hezbollah también tenía drones de ataque Shahed 136 y otros vehículos aéreos no tripulados iraníes, algunos "con doble guía electroóptica y GPS".

Objetivos en el mar. Nasrallah dijo el miércoles que en una guerra total, Israel debe esperar "que estemos en tierra, por guerra israelíes.

El jueves, Israel dijo que sus aviones de combate atacaron "un lanzador de misiles tierraaire de Hezbollah que representaba una amenaza para las aeronaves que operaban sobre el Líbano".

Helou dijo que los aviones israelíes han volado a bajas altitudes en las últimas semanas en un intento de detectar misiles antiaéreos que podrían usarse contra sus drones o aviones.

Pero "no se trata solo de tener misiles antiaéreos, tienes que saber cómo usarlos eficazmente", dijo.

Arakji señaló que "los misiles antiaéreos pueden presionar el sistema de defensa aérea de múltiples capas de Israel".

"Si bien los misiles no desafían significativamente la supremacía aérea de Israel", agregó, requerirán que el ejército israelí "ajuste su modo de operación".

Dina Arakji, analista asociada guerra total, Israel debe espeen la consultora Control Risks. guerra total, Israel debe esperar "que estemos en tierra, por el miércoles que el número de



MISILES. Nasrallah, el jefe de la milicia, prometió una "guerra total" contra Israel y sus aliados.

"El grupo en 2006 tenía supuestamente unos 15 mil cohetes, mientras que estimaciones no oficiales en los últimos años sugieren que este número se ha multiplicado casi por 10 veces", dijo a AFP.

El movimiento ha "adquirido supuestamente armamento más avanzado, particularmente misiles guiados de precisión", agregó.

"Hezbollah es poco probable que haya usado todavía su armamento más sofisticado", añadió.

El analista militar y general retirado del ejército libanés Khalil Helou dijo que Hezbollah tiene misiles balísticos iraníes que aún no ha utilizado.

Eso incluye el Fateh 110, un misil guiado de precisión con un alcance de alrededor de 300 kilómetros (185 millas), más que suficiente para alcanzar Tel Aviv y Jerusalén desde el Líbano.

Drones. En los últimos meses, Hezbollah ha estado lanzando mar y por aire".

Todas las costas de Israel, "todos sus puertos, todos sus barcos y naves" se verían afectados, dijo.

Helou dijo que Hezbollah tenía misiles antibuque Yakhnot rusos con un alcance de 300 kilómetros y misiles Silkworm de fabricación china.

Estas dos armas, "que son muy precisas y extremadamente rápidas, podrían usarse contra objetivos en el mar, incluidas las plataformas de perforación", dijo Helou.

"En caso de guerra total, el partido podría ir por objetivos estratégicos como el puerto de Haifa" en el norte de Israel, e infraestructura de petróleo y gas en alta mar, agregó.

Defensas aéreas. Este año, Hezbollah ha anunciado que ha derribado varios drones israelíes Hermes 450 y Hermes 900 con misiles tierra-aire, y ha dicho que ha utilizado las armas para atacar aviones de combatientes con los que su grupo podría contar "supera con creces" los 100 mil.

Dijo que su grupo había rechazado ofertas de aliados en Siria, Irak, Yemen e Irán para enviar combatientes.

Helou dijo que Hezbollah probablemente podría "movilizar a más de 100 mil hombres, contando reservistas".

Sin embargo, señaló que "eso no significa que todos estén listos y entrenados para el combate".

Túneles. Los expertos han dicho que Hezbollah probablemente tiene una extensa red de túneles subterráneos en el sur del Líbano, así como en el valle oriental de Bekaa, cerca de la frontera con Siria.

Helou dijo que Hezbollah estaba "preparado para una guerra de desgaste según el mismo modelo de Hamas".

"Sus líderes serán inalcanzables para los aviones israelíes, ya que estarán bajo tierra", dijo. 28 - INTERNACIONALES Sábado 22 de junio de 2024 - PERFIL

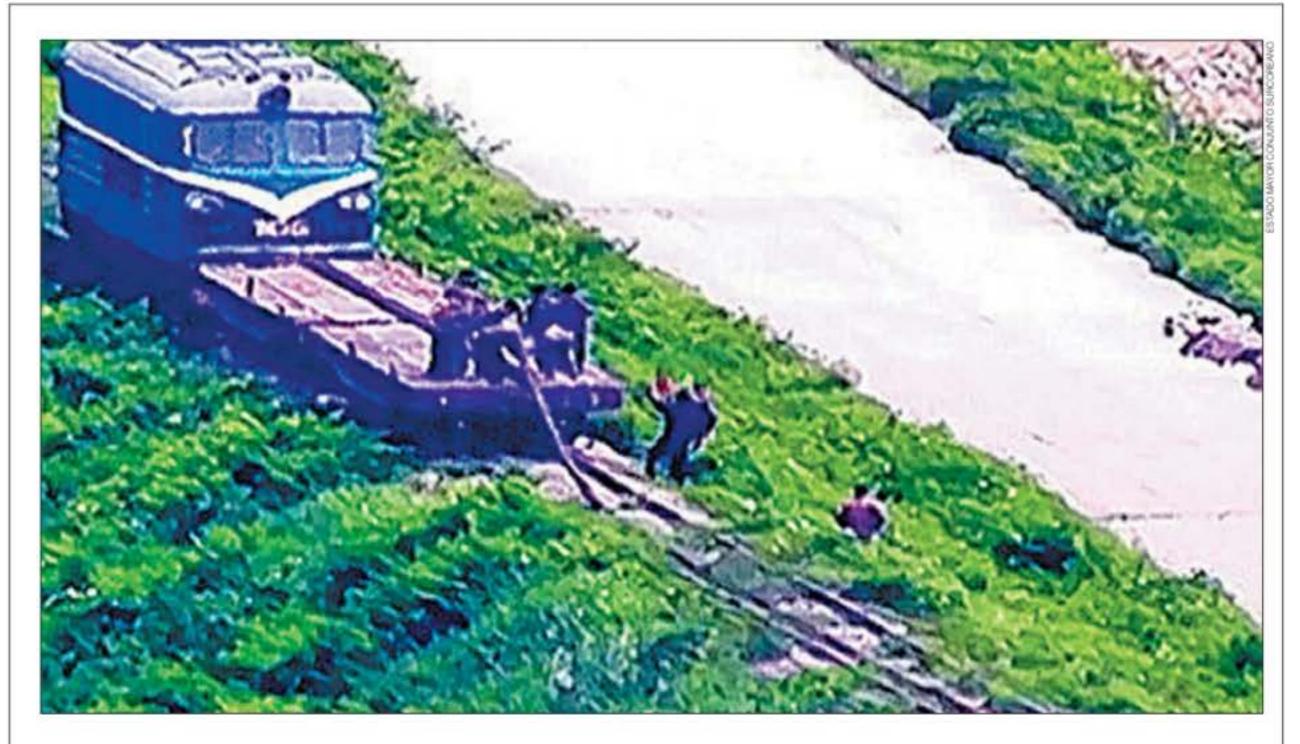

DE ARRIBA. Los soldados norcoreanos cruzan la línea de demarcación entre ambos países, según la imagen del ejército de Seúl.

POR UN CRUCE DE SOLDADOS

### Disparos de advertencia de Corea del Sur en la frontera con el Norte

Las relaciones entre los dos países, que aún atravesaron el límite fronterizo en tres ocaestán formalmente en guerra, están en uno de sus momentos más bajos. El ejército de Seúl denunció que soldados norcoreanos

siones en lo que va del mes. La tensión crece a días de la visita a Corea del Norte del presidente ruso, Vladimir Putin.

AGENCIAS El ejército de Corea del Sur realizó disparos de advertencia después de que soldados norcoreanos cruzaran brevemente la frontera fuertemente fortificada entre ambos países, en la tercera incursión de este tipo en lo que va del mes.

Corea del Norte -quien posee armas nucleares- estuvo reforzando la frontera en los últimos meses, añadiendo carreteras tácticas y colocando más minas terrestres, lo que provocó "víctimas" entre sus tropas debido a explosiones accidentales, según Seúl.

"Varios soldados norcoreanos que trabajaban en el interior de la DMZ [zona desmilitarizada], en la línea del frente central, cruzaron la Línea de Demarcación Militar", declaró el Estado Mayor Conjunto, añadiendo que el incidente se produjo el jueves hacia las once de la mañana locales.

Tras unos disparos de advertencia, "los soldados norcoreanos retrocedieron hacia el norte", añadió el Estado Mayor surcoreano.

Incidentes similares tuvieron lugar el 9 de junio y el martes de esta semana, y los militares de Seúl dijeron que ambas incursiones parecían accidentales.

Las relaciones entre las dos Coreas, aún formalmente en guerra, están en uno de sus momentos más bajos de los últimos años.

El líder del hermético país



GLOBOS. Activistas envían propaganda democrática hacia el Norte.

comunista, Kim Jong Un, recibió esta semana al presidente ruso, Vladimir Putin, y firmó un acuerdo de defensa mutua que irritó a Seúl y preocupó a Japón y Estados Unidos.

Corea del Sur, un importante exportador de armas, dijo en respuesta que "reconsiderará" una política de larga data, que le ha impedido suministrar armas directamente a Ucrania.

"Mientras la atención se centra en las colaboraciones parias de Putin, el régimen de Kim está poniendo en peligro imprudentemente a los soldados con obras apresuradas en la

frontera intercoreana", afirmó Leif-Eric Easley, profesor de la Universidad Ewha de Seúl.

Las obras están probablemente dirigidas "tanto a mantener a sus compatriotas dentro, como a mantener a los surcoreanos fuera", dijo. "La falta de canales de comunicación intercoreanos y de mecanismos de creación de confianza aumenta el peligro de escalada en las zonas fronterizas", advirtió el profesor.

Guerra de globos. Las dos Coreas se enzarzaron en una "guerra de globos". Un acti-

vista del Sur confirmó ayer que mandó más globos con propaganda hacia el Norte. Es una medida que seguramente desencadenará una respuesta de Pyongyang, que ya envió más de mil globos con basura hacia el Sur. La influyente hermana de Kim, Kim Yo Jong, dijo que se habían detectado "pañuelos y objetos sucios" cerca de la frontera, y advirtió que el Norte probablemente iba a responder.

"Es obvio que algo pasará ahora, después de que hicieran algo que les dijimos claramente no hacer", afirmó en un comunicado difundido por la agencia oficial KCNA.

Legalmente, Seúl no puede impedir que los activistas envíen globos a través de la frontera, luego que un tribunal dictaminara en 2023 que impedirlo era una infracción injustificable de la libertad de expresión.

El activista Park Sang-hak, un norcoreano que desertó y lleva años enviando al Norte panfletos contra el régimen, dijo que hizo volar veinte globos a través de la frontera el jueves, con propaganda y memorias flash de música K-pop y K-drama.

El Norte es extremadamente sensible al acceso de su población a la cultura pop surcoreana. Un informe de Naciones Unidas afirma que la posesión de grandes cantidades de este tipo de contenidos está castigada con la pena de muerte.

Corea del Norte tildó a los globos como propaganda de "guerra psicológica" y advertió que responderá a cada lanzamiento con la misma moneda.

Las tensiones desatadas por la propaganda ya estallaron en otras ocasiones de forma dramática. En 2020, a raíz de panfletos contra el Norte, Pyongyang cortó unilateralmente todos los enlaces oficiales de comunicación militar y política con Seúl e hizo explotar una oficina de enlace intercoreana en desuso en su lado de la frontera. VISITA DE PUTIN

#### Seúl convocó al embajador ruso por el pacto con Kim

R.P.

Las autoridades surcoreanas convocaron ayer al embajador de Rusia en el país, Georgi Zinoviev, para trasladarle su protesta por el acuerdo de "cooperación estratégica" firmado esta semana por el presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, y que recoge una cláusula de mutua defensa en caso de agresión.

Así lo confirmó el viceministro de Exteriores del país, Kim Hong Hyun, quien criticó la firma de un tratado que implicaría la intervención de una de las partes en caso de que la otra fuera invadida o sufriera ataque alguno por parte de terceros.

Kim expresó que la cooperación militar con Rusia supone una "clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que prohíben todas las actividades que puedan aca-

El gobierno surcoreano advierte que ahora podría dar armas a Ucrania

rrear el rearme de las Fuerzas Armadas norcoreanas, según informó en declaraciones a la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

En este sentido, manifestó que Corea del Sur está barajando la posibilidad de entregar armas a Ucrania en respuesta al acuerdo entre Moscú y Pyongyang, tal y como ya venían sugiriendo las autoridades.

La presidencia surcoreana condenó también el pacto como una amenaza para la seguridad nacional y una violación de las resoluciones de la ONU, al tiempo que alertó del posible impacto negativo que puede derivar de este aumento de las relaciones entre los dos países.

Putin advirtió que sería un "grave error" que Corea del Sur entregara armas letales a Ucrania a medida que sigue adelante con la invasión.

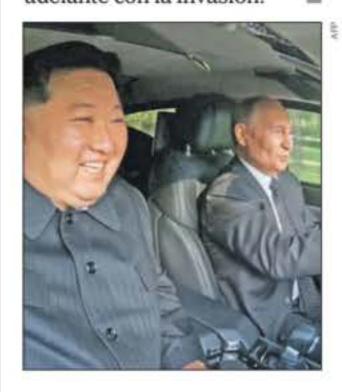

AMIGOS. Putin y Kim firmaron un pacto de cooperación mutua.

#### **ABRIENDO CAMINOS4X4**

# UNA EXPERIENCIA ÚNICA PARA DISFRUTAR EN VACACIONES

ABRIENDO CAMINOS4X4, SE ENCARGA DE ORGANIZAR LA LOGÍSTICA DE CADA TRAVESÍA, DONDE PODRÁN DISFRUTAR EL CONTEMPLAR CADA PAISAJE, EN UN MARCO DE CALIDEZ, SEGURIDAD Y AGRADABLE COMPAÑÍA.



abián, ¿cuál es la filosofía o enfoque principal de su empresa en cuanto a la experiencia de los participantes durante las travesías?

La filosofía de la empresa está centrada en el cliente. Tenemos claro que cada travesía representa para ellos sus vacaciones, o mini vacaciones cuando se trata de un fin de semana. Por lo cual buscamos que disfruten completamente, descansando en la organización. Contemplando cada paisaje, compartiendo en un marco de calidez, armonía y buen humor. Cómo consecuencia se desarrolla un servicio de excelente calidad apoyado en la pasión que nos caracteriza. ¿Cuáles son los pilares fundamentales

#### ¿Cuáles son los pilares fundamentales en los cuales se sostiene Abriendo Caminos4x4?

La honestidad, transparencia y seguridad son nuestros pilares. Con respecto al tema seguridad hacemos mucho énfasis, cuidando a cada uno de los participantes y vehículos. Por supuesto los alojamientos de primer nivel, la gastronomía excelente y los tracks estudiados y relevados son la base

para nuestras travesías. ¿Cómo está conformado su equipo de trabajo?

Trabajamos en conjunto con Ivone, Isabel y Adrián. Junto con Ivone fundamos Abriendo Caminos4x4.

Mi función es el desarrollo integral de la logística de cada travesía. Además la guiada de cada uno de los tracks. Ivone colabora en la organización y es la referente en cuanto a gastronomía. Adrián es mi coequiper, amigo y experto en manejo. Se encarga de las cuestiones técnicas y mecánica ligera. Por su parte, Isabel colabora en el desarrollo de cada travesía y es nuestro respaldo en fotografía.

#### ¿Qué tipo de dificultad tienen los recorridos que organizan? ¿Puede ir cualquier camioneta?

La camioneta debe ser 4x4, no organizamos recorridos para vehículos 4x2. La mayoria son recorridos de dificultad moderada. Tenemos de alta dificultad pero se organizan con pocas camionetas y en grupos cerrados. Los de baja dificultad son los destinados a los que recién se inician en esta hermosa actividad, hacemos en estas circunstancias, escuela de manejo 4x4.

¿Cuáles son los destinos más

#### populares para las travesías 4x4 que organizan?

Los más populares son los de montaña. Villa Pehuenia con toda su nieve y paisajes mágicos, Las Lagunas en Malargüe. Visitamos minas abandonadas como en San Juan, Córdoba y líneas ferroviarias en desuso como en Mendoza. Además, las maravillosas dunas del Nihuil combinado con los increíbles pozones de aguas cristalinas en la cuesta de los Terneros.La costa argentina con sus médanos que invitan a recorrerlos en un escenario claro para que cada participante pueda conocer su vehículo y empezar a desarrollarse en esta actividad. Buscamos que cada uno disfrute de recorridos no convencionales donde solo se llega con una 4x4.

¿Qué proyectos y excursiones tienen por delante?

#### Avión caído de potrerillos y minas de Paramillo en Uspallata:

Un accidente aéreo que se llevó la vida de sus tres tripulantes. Llegamos al fuselaje enclavado entre cañadones junto a sus alas destruidas. Al segundo día hacemos las minas de Paramillos descubriendo su cultura junto al pueblo fantasma adentrándonos en

sus túneles mediante rappel.

Travesías de nieve en Villa Pehuenia en Neuquén: Increíble experiencia en este turismo alternativo, descubriendo huellas entre pinares y pehuenes nevados donde el paisaje es el gran protagonista.

Escuela 4x4 en Punta Médanos,

Pinamar: Las bases del offroad seguro. Protocolos de seguridad, sistemas y controles electrónicos, manejo en caravana, uso de radio son algunos de los tips que desarrollamos.

Selva misionera y saltos del Moconá: Desde sus entrañas la recorremos con un gran nivel de offroad pasando por caídas de agua, bosques impenetrables y vadeando ríos.

Catamarca en noviembre: La belleza de Catamarca nos espera para conocer sus montañas, la duna más alta del mundo, Kirbus con 1234 mts. Las espectaculares termas de Fiambala. Llegada a las Papas atravesando un rio con más de 80 vadeos. Terminando en el imponente campo de piedra Pomez.

WhatsApp: 1154595976
Instagram: abriendocaminos4x4
Facebook: abriendocaminos4x4
TikTok: @Abriendo Caminos 4x4
Youtube: abriendocaminos4x4

AGENCIAS Y SABRINA L. CHEMEN Sorpresa, mensaje de unidad, paridad de género y experiencia resumen el espíritu de los primeros nombramientos de la presidenta electa mexicana, Claudia Sheinbaum, la primera mujer en la historia de la república que ejercerá ese cargo,

La sorpresa, junto con el mensaje de unidad, la dio el anuncio del futuro secretario de Economía, que será Marcelo Ebrard, que disputó con Sheinbaum la interna en Morena, el oficialismo de izquierda que lidera el pre-

> "Hay continuidad con el gobierno de AMLO, pero con cambio", dice la politóloga Valverde

sidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

"Entre Ebrard y Sheinbaum, en efecto, hubo tensión y todos fuimos testigos de ella. Sin embargo, lo que vemos ahora es una gran capacidad de Sheinbaum para mandar un mensaje de unidad. Muestra que pese a las diferencias, para trabajar y para hacer algo por el bien del país se puede trabajar juntos", dice la politóloga mexicana Karla Valverde Viesca.

Exalcaldesa de la Ciudad de México, Sheinbaum nombró el jueves a los titulares de la cancillería y de la Secretaría de Economía, que tendrán como principal tarea la relación con Estados Unidos, el mayor socio comercial del país. Junto a Ebrard, a cargo de Relaciones Exteriores estará Juan Ramón de la Fuente, que se desempeñó como representante de México ante la ONU y de 2007 a 2013 fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ambos deberán gestionar la relación más intensa y decisiva del país, que podría volver a tener del otro lado nada menos que a Donald J. Trump.

México es el principal socio comercial de Estados Unidos, tras desplazar a China en 2023. El país del norte es el destino del 80% de las exportaciones mexicanas. La relación bilateral también está marcada por la incesante migración de personas indocumentadas y el tráfico de fentanilo, potente opioide que mata a miles de personas por sobredosis en Estados Unidos cada año. "El papel que le está

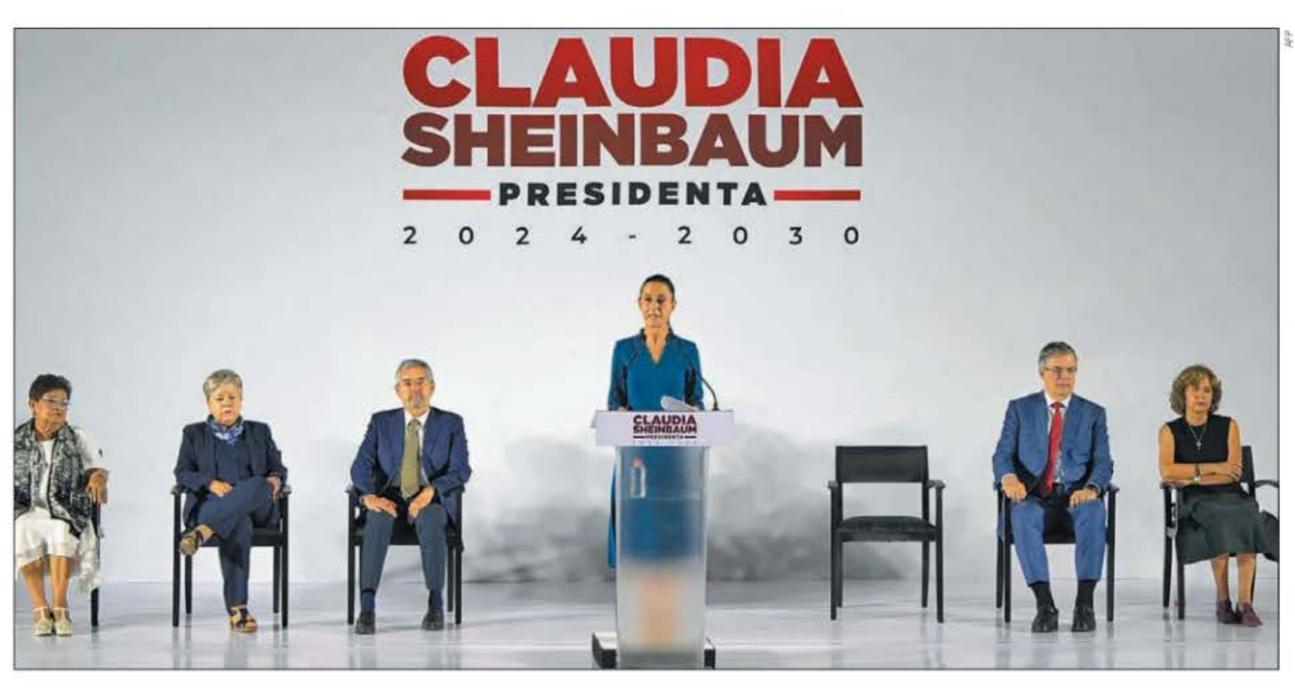

EN COMÚN. Los primeros nombramientos recayeron en gente con experiencia y expresaron paridad de género: tres hombres y tres mujeres.

**MÉXICO** 

## Buena recepción a los primeros nombres de Claudia Sheinbaum

La presidenta electa mexicana anunció esta semana los primeros nombres de su futuro gabinete, entre los que se destacan el de Marcelo

ponsable de Economía, y la continuidad en el gobierno de Alicia Bárcena, exdirectora de la Cepal, que pasa de la cancillería a la Secretaría Ebrard, su rival durante la interna, como res- de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

otorgando a Marcelo Ebrard es muy importante ya que estaría justo al frente de las negociaciones y todo lo que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio con EE.UU. y con Canadá. Él tiene mucha experiencia en eso, pero también estamos frente al próximo periodo de elecciones en los EE.UU.; se vienen momentos complicados. Se ha visto con muy buenos ojos que se haya incorporado a Ebrard en su gabinete", agrega Valverde.

Tras su designación, Ebrard declaró que el nuevo equipo deberá enfrentar un mundo "más proteccionista" y "más inestable". "La encomienda es sortear esas aguas tormentosas con todo lo que hemos aprendido en nuestras vidas", sostuvo.

Continuidad con cambios. "Me siento muy orgullosa, contenta de que quienes están el día de hoy aquí hayan aceptado formar



SÍMBOLO. Puso a cargo de Economía a Ebrard, su rival en la interna.

parte de nuestro equipo", dijo la mandataria electa durante una rueda de prensa en Ciudad de México. Sheinbaum, primera mujer que llega a la presidencia mexicana, asumirá funciones el 1 de octubre próximo.

En una señal de continuidad

con la gestión de López Obrador, que durante la campaña no ocultó su preferencia por ella, Sheinbaum anunció que la actual canciller, Alicia Bárcena, será secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Antes de ser canciller, Bárcena se desem-

peñó como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). "Su caso muestra que hay continuidad con el gobierno de AMLO, pero con cambio, y ese también es un mensaje importante", dice Valverde.

Los otros nombramientos hechos esta semana fueron los de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, que estará encabezada por Julio Berdegué, quien fue subdirector general y representante para América Latina y el Caribe de la FAO; Rosaura Ruiz, doctora en Biología, encabezará la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Ernestina Godoy, que fue fiscal de Ciudad de México durante la gestión de Sheinbaum como alcaldesa, será consejera jurídica de la Presidencia.

"Sheinbaum fue muy cuidadosa para entregar esta primera etapa de nombramientos. Ha estado acompañando al presidente en funciones a diferentes recorridos. Tiene un equipo de transición. Creo que hay varias señales importantes. En primer lugar es el aspecto de la paridad. Ayer dio a conocer tres nombramientos de mujeres y tres de hombres. A mí me parece que eso no es menor. Por otro lado, también hay un mensaje de experiencia. Las seis personas que están integrando este gabinete son todas personas con experiencia", concluye la politóloga.

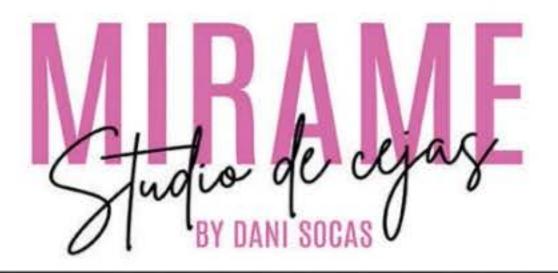

#### MIRAME, ESTUDIO DE CEJAS

MICROBLADING / MICROPIGMENTACIÓN CEJAS / DELINEADOS / LABIOS.

ENCONTRALA EN INSTAGRAM COMO @MIRAMESTUDIODECEJAS



#### MC MAKEUP & ART



Estamos en Del Barco Centenera 150 local 17, Caballito. ¡También atendemos a domicilio! Comunicate al 1165522795 o encontranos en instagram como @MC.MakeupArt

# Posgrado en Periodismo de Investigación





EL POSGRADO CON más prácticas laborales y mayor salida laboral

# Estudiá periodismo haciendo periodismo











# + CARAS

# I E C



Lunes 24 de Junio Mina Serrano



Martes 25 de Junio Silvio Soldán



Miércoles 26 de Junio Elena Roger

# LAS CELEBRIDADES MAS CON HECTOR MA

FLOW 21 - TDA 27.2 - DirecTV 125/1125 - TELECENTRO 16 - TELERED 8 - ANTINA 15 - SUPERCANAL 14 - CLARO 8 -



# ANETTV

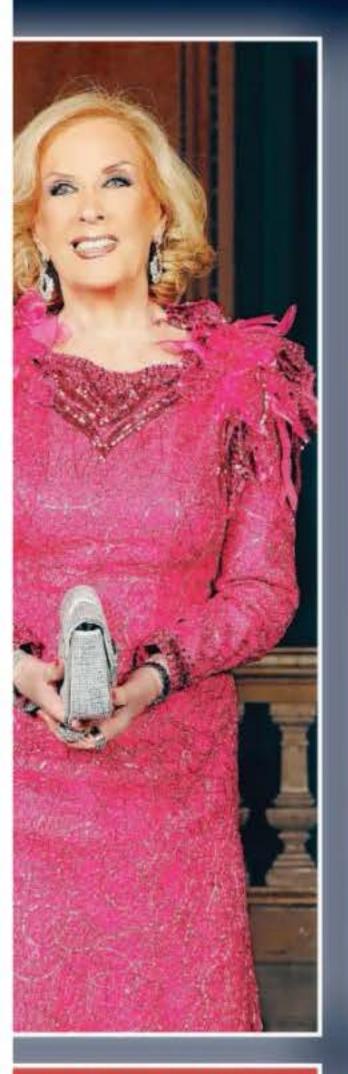

es 27 de junio to CARASTV en el Colón



Viernes 28 de Junio Flavio Mendoza y Dionisio

# ESTACADAS GERI







LUNES A 20 HS.

NUEVE DÍAS Y POCAS PISTAS

# Caso Loan: dos acusados rompieron el silencio, mientras crece la hipótesis de trata de personas

Mónica del Carmen Millapi, una de las tres detenidas que tiene el caso, fue indagada por la fiscalía que investiga la misteriosa desaparición del nene de 5 años, quien fue visto por última vez el jueves 13 de junio pasado en el paraje El Algarrobal, a diez kilómetros de la localidad correntina de 9 de Julio. La mujer realizó un pormenorizado relato de todo lo que hizo desde el momento en el que llegó a la casa de la abuela del chico, hasta que el niño desapareció. También declaró Antonio Benítez, tío de la víctima y uno de los principales sospechosos que tiene la causa. Qué dijeron.







VOCES Y OPERATIVOS. Las tareas de búsqueda en la zona no se detienen. Ayer, la única mujer detenida, contó cómo fue el momento en el que perdieron de vista a Loan.

#### LEONARDO NIEVA

Loan Danilo Peña (5) no aparece. Ya pasaron nueve días de su misteriosa desaparición en un paraje rural de la provincia de Corrientes y la hipótesis más firme que manejan los investigadores es que fue secuestrado y por esa razón el caso podría pasar a investigarse como "trata de personas".

En las últimas horas, los fiscales Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo comenzaron a girar documentación del expediente a la Procuraduría

Hoy podría declarar Daniel "Fierrito" Ramírez, el tercer sospechoso preso

de Trata y Explotación de Persona (Protex), un indicio que la causa podría comenzar a investigarse en la Justicia Federal.

Ayer viernes 21 de junio declararon dos de los tres detenidos que tiene el caso: el tío de Loan, Bernardino Antonio Benítez (37) y Mónica del Carmen Millapi (35). Ambos están acusados por el delito de "abandono de persona" y son los que el jueves 13 de junio pasado salieron con Loan, tres adultos más y cinco menores, desde la casa de la



RASTRILLAJE. La policía revisó más de 12 mil hectáreas de campo y no halló indicios del chico.

#### **ELCASO**

◆ El jueves 13 de junio antes del mediodía Loan llegó con su papá a la casa de su abuela Catalina, quien vive en el paraje rural El Algarrobal.

◆ La anfitriona recibió también en su domicilio a otros familiares, entre los que se encontraban los tres detenidos que tiene el caso hasta el momento: Bernardino Antonio Benítez, tío de Loan, y una pareja amiga, Mónica del Carmen Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez.

◆ Después de almorzar, Benítez salió rumbo a un naranjal con una bolsa arpillera, según le dijo ayer a uno de los fiscales. ◆ Diez minutos más tarde llegaron Loan, otros cinco menores, y su pareja amiga. Otros dos adultos acompañaron a los chicos, pero decidieron volver unos metros antes del naranjal.

Loan desapareció misteriosamente en esa zona y desde ese día no se sabe más nada. abuela del chico rumbo a un naranjal ubicado en el paraje El Algarrobal, a diez kilómetros de la localidad correntina de 9 de Julio.

La mujer fue indagada por el fiscal Guillermo Barry. Habló durante más de dos horas y luego regresó a su lugar de detención, a bordo de un patrullero de la policía de Corrientes, mientras un grupo de personas reclamaba por la aparición del chico al grito de "queremos a Loan".

Millapi realizó un pormenorizado relato de todo lo que

Los fiscales
enviaron parte
de lo actuado a la
Procuraduría de
Trata (Protex)

hizo desde el momento en el que llegó a la casa hasta que el chico desapareció. Entre otras cosas, reconoció que el niño desapareció cuando su pareja y también detenido, Daniel "Fierrito" Ramírez (49), recibió un llamado telefónico.

La mujer explicó que la comunicación de su pareja estaba relacionada con el estado de salud de uno de sus hermanos, quien supuestamente se encuentra internado en un hospital de Goya.

Según indicó su abogado defensor Jorge Monti, Millepi pidió declarar porque no tenía "nada que ocultar". El letrado estuvo con ella el jueves 19 de junio en la Comisaría de la Mujer de Goya. La reunión duró cerca de tres horas. "Yo me someto a cualquier tipo de interrogatorio", le dijo Millapi a su defensor. "Ahí mismo tomé el teléfono, llamé a la fiscalía, y les dije 'acá la señora quiere declarar", reveló el abogado.

Monti explicó a la salida de los tribunales que la mujer y su marido no conocían a Loan. "Lo vieron por primera vez ahí, en ese almuerzo familiar", puntualizó.

La pareja había participado de algunas festividades en la zona de San Antonio, como Santa Rita, San Baltasar o la Virgen de Itatí. "Son fiestas locales que se hacen en casas

muy humildes, rurales, y bueno, fueron invitados", amplió el abogado, en declaraciones a TN.

"Fierrito" Ramírez, esposo de Millapi, sí conocía a Antonio Benítez, el tío de Loan y tercer detenido

que tiene la causa.

El jueves 13 de junio a las 14.20 Ramírez, Millapi, Benítez, su esposa Laudelina Peña y una mujer de nombre Camila, también familiar del nene desaparecido, salieron de la casa de Catalina, la abuela de Loan, rumbo a un naranjal. Lo hicieron junto a Loan y otros cinco menores, de entre 5 y 10 años.

Según pudo reconstruir la Justicia, caminaron 587 metros por un sendero de campo. Benítez salió un rato antes y fue el primero en llegar. Laudelina Peña y Camila, en cambio, regresaron cuando estaban a unos metros del naranjal.

Los niños jugaron y corrieron un rato por el monte. Benítez le dijo al fiscal que luego de almorzar salió solo rumbo al naranjal con una bolsa arpillera para recolectar frutas. Diez minutos después, según su versión, llegaron los demás.

El tío de Loan hizo hincapié en que nunca vio cuando su sobrino se fue supuestamente solo a buscar a su papá y aclaró que después salió a buscarlo por la zona y que incluso fue hasta la localidad de 9 de Julio para llevar linternas por si se hacía de noche y el chico no aparecía.

Pruebas. Por estas horas los investigadores del caso continúan buscando rastros en el monte donde el chico fue visto por última vez, pero también avanzan con otras medidas de prueba, entre ellas una serie de pericias a los aparatos telefónicos de las personas que participaron del almuerzo en la casa de la abuela. Anoche se llevó a cabo la reconstrucción en el lugar del hecho.

Los voceros señalaron que están analizando las antenas para determinar las comu-

CONTRA

LA TRATA Y LA

**EXPLOTACIÓN** 

**DE PERSONAS** 

145

LOS 365 DÍAS DEL AÑO LAS 24 HORAS. GRATUITO. nicaciones que se realizaron antes y después de la desaparición de Loan. También buscan pistas en las cámaras de seguridad de la zona.

El abogado Monti, por su parte, pre-

sentó este jueves 20 de junio un escrito solicitando a la fiscalía que pida los registros de los domos y cámaras de seguridad que hay en las rutas de la zona. Entre otros sitios, en la entrada a los pueblos, en Corrientes capital, en las avenidas, en el peaje de Riachuelo y el del Puente General Belgrano.

Además, los tres vehículos en los que llegaron los familiares del nene a la reunión familiar serán sometidos a una prueba de luminol, el reactivo que usan los forenses para detectar sangre en las escenas del crimen.

Para el abogado de la pareja detenida, el chico fue secuestrado. "Yo pienso que hubo una extracción, un levantamiento, un rapto. Se lo robaron", aseguró. En la zona donde fue visto por última vez la policía no encontró evidencias después de rastrillar cerca de 12 mil hectáreas de campo desde el día que fue visto por última vez. Por ahora, el paradero de Loan es un gran misterio.

RECONSTRUCCIÓN. Los investigadores volvieron ayer al naranjal.

DATOS QUE ALARMAN

#### Missing Children reveló que hay más de cien niños y adolescentes desaparecidos en el país

La presidenta de Missing Children Argentina, Ana Rosa Llobet, habló sobre el caso Loan y aseguró que el pequeño está en un "gran riesgo".

"Nos conmueve muchísimo la situación de Loan porque de todos los casos que venimos teniendo, es uno de esos difíciles porque pasa el tiempo y el tiempo juega en contra. Cuanto más tiempo pasa, más difícil es recomponer qué fue lo que pasó", aseguró la mujer, en una entrevista con Radio Dos de Corrientes.

Llobet indicó que mantienen la esperanza de que el chico sea hallado con vida. "Tenemos la esperanza, por supuesto, de que esto termine bien, que se pueda encontrar a Loan sano y salvo, pero nos preocupa muchísimo, nos tiene muy conmovidos. Está todo el país pendiente de Corrientes y en especial 9 de Julio y de Loan", señaló.

La mujer hizo foco también en el drama de los niños y adolescentes que desaparecen en nuestro país sin dejar rastros.

"Son muchos los casos que se registran en el país y cada vez son más los menores, especialmente adolescentes, que se van de forma voluntaria por conflictos familiares de sus hogares", apuntó.

"En general, son mujeres y cada vez de más corta edad: entre 12 y 13 años", afirmó la



BÚSQUEDA. Loan desapareció el jueves 13 de junio en un paraje rural.

presidenta de la organización.

Llobet señaló que hay casos de niños pequeños y bebés que son víctimas de "secuestros parentales", donde uno de los progenitores se lleva al hijo.

"Lamentablemente, existen más de cien casos no resueltos de desaparición de menores en Argentina, cuyas fotos están publicadas en la página de Missing Children", contó

la mujer recordando, además, que varios de los chicos perdidos nunca fueron encontrados y sus rostros fueron reconstruidos para proyectar cómo se verían hoy en día. "No queremos que Loan Peña sea un caso más de esos en que no se sabe nunca más qué pasó, qué fue lo que le ocurrió, dónde está o con quién está", reclamó la presidenta de la ONG.

#### "No sabemos qué es lo que está pasando"

L.N.
La familia de Loan está desconcertada. José Peña, el papá del nene de 5 años, reconoció esta semana que algo
no le cierra y este viernes Mariano, uno de los hermanos
del chico, señaló que todo es
"muy raro".

"Estamos con la familia, con mi madre y mi padre. Estamos todos los hermanos y estamos unidos. La familia está esperando una respuesta", aseguró el joven, en declaraciones a TN.

Mariano contó que su mamá, María Noguera, es la que más afectada está. "Es una incertidumbre que nosotros tenemos de parte de mi madre. Ella es la que más está sufriendo por la pérdida", indicó aclarando que entre sus padres nunca hubo problemas. "Entre mi papá y mi mamá jamás pasó nada. Nunca tuvieron un problema. Nosotros, la familia, nunca tuvimos un problema", aseguró.

El joven habló de los cinco adultos que acompañaron a Loan al naranjal y señaló que no tenía diálogo con su tío Antonio, uno de los tres detenidos. "Mi tía Laudalina solía venir a casa. Con Antonio nos saludábamos siempre en la calle, pero no teníamos diálogo. No nos sentábamos a almorzar, por decirlo así, en una fiesta o algo", señaló.

El hermano de Loan destacó también que en la familia "nunca hubo discusiones ni peleas". "Ahora, qué habrá pasado en el campo, no sé, porque no se entiende. Mi mamá dijo en una noche que se lo llevaron, pero mi mamá es mamá, por ahí decimos cosas estando emocionados. Ella piensa distinto, yo pienso distinto, mi papá, mi tío, todos pensamos distinto, porque no sabemos qué es lo que está pasando".



ÚLTIMA FOTO. Loan con su familia, en el almuerzo del jueves.

36 - POLICIALES Sábado 22 de junio de 2024 - PERFIL



INTENTO DE ROBO

## Boedo: matan de un tiro a un asesor de la vicegobernadora bonaerense

Un asesor de la vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario, fue asesinado de un disparo en el pecho tras resistirse a un robo en el barrio porteño de Boedo.

El caso ocurrió en la noche de este jueves 20 de contraba en la esquina de avenida San Juan y Castro, y fue interceptado por delincuentes.

Las primeras informaciones señalan que dos ladrones intentaron robarle el auto y, al no lograrlo, le dieron un tiro en el pecho

mos Mejía donde finalmente falleció.

Fuentes policiales le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que los delincuentes "se fugaron en un auto que habrían robado, el cual apareció en Villa Fio-

Además, destacaron que, al momento del crimen, la víctima estaba junto con un amigo, al que ya se le tomó declaración.

Un testigo del hecho describió cómo estaban vestidos los delincuentes: "Uno estaba con campera marrón y el otro con chaleco negro".

"Venía del supermercado sobre San Juan y en Castro cuando escucho un disparo. Apenas levanto la vista veo a dos muchachos, de entre 20 y 30 años, que cruzan la avenida en pleno tránsito", continuó el hombre.

"Un policía también escuchó y se acercó. Empezó a

Carlos Fernández tenía 63 años y recibió un disparo en el pecho. Los autores escaparon

llamar a los patrulleros y yo por las dudas me volvía para mi casa. Fue antes del partido de la Selección", indicó el testigo.

Con respecto a cómo se manejaron los ladrones, el hombre señaló: "Tenían la cara descubierta. Hay dos cámaras en esta cuadra".

Por último, al ser consultado acerca de si el barrio es inseguro, subrayó que hay arrebatos de celulares y que cuentan con un efectivo policial sobre la avenida San Juan.

En el caso interviene la Fiscalía Nº 56 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Dr. Orfila con la Secretaría Única de la Dra. Desimoni. ■



MAGARIO. La víctima trabajaba con la vicegobernadora.



Con la música del mundo y el estilo de siempre: los clásicos, los destacados

y las voces y sonidos que la hicieron inigualable.



CANAL



EL PRIMER CANAL **DE NOTICIAS** 

**ECONÓMICAS** DE LA ARGENTINA















Y TODOS LOS PRINCIPALES CABLE OPERADORES DEL PAÍS







@CanalEconomico



DEBATE. Entre los lugares que se pueden rentar está el espacio sobre la calzada desde donde se entra a un garaje particular, algo que jurídicamente está en discusión.

LA "UBERIZACIÓN" DEL PARKING EN CABA

# Lanzaron una app para encontrar espacios de estacionamiento ofrecidos por los vecinos

El sistema permite que cualquier vecino ofrezca su cochera, antevereda o espacio de acceso a su garaje en la calzada a los otros conductores, que quieran estacionar su auto por algunos minutos. Funciona a la manera de Uber o Airbnb, conectando la oferta y la demanda por lugares temporarios de estacionamiento. Planean extenderse a municipios de la zona oeste y a grandes ciudades del interior. Ya hay un debate legal sobre si un propietario puede "alquilar" la calzada de la calle desde donde accede a su garaje. Los sitios se pueden reservar con antelación y pagar desde la app.

ENRIQUE GARABETYAN
Encontrar un lugar para estacionar en muchos barrios de
CABA es una tarea cada vez
más compleja, como lo sabe
cualquier habitual conductor
citadino. Por eso no es raro que
un emprendedor haya lanzado
una idea digital –una app para
el celular– que busca facilitarle
el encontrar fácilmente un lugar

donde estacionar, a la menor distancia posible de su destino.

IZI Park, se llama el sistema y ya está funcionando en la Ciudad de Buenos Aires y en algunas localidades de zona norte, como San Isidro, Martínez y Vicente López, mientras planea extenderse en los próximos meses a municipios del Conurbano Oeste y a ciudades grandes de otras provincias, incluyendo Córdoba y Salta capital, Rosario, Mar del Plata y Neuquén, entre otras.

"Lo lanzamos hace unas pocas semanas y ya sumamos 6.500 usuarios que la instalaron en su Smartphone y la usan para buscar espacios de estacionamiento en los 370 "lugares" o plazas para estacionar que hoy tenemos disponibles vía la app", le explicó a PERFIL Pablo Mantiňán, emprendedor y músico destacado, que tocó con La Renga y Las Pastillas del Abuelo, entre otros grupos. Y ¿quiénes ofrecen estos espacios para dejar el auto por un rato, a cambio de un dinero? "Son los propietarios de una casa con garaje o quienes tengan algún espacio

## LOS NÚMEROS DEL SISTEMA

- ◆ El mínimo de alquiler que hoy habilita el sistema es de 10 minutos.
- ◆ En encuestas hecha a propietarios, el 69% de la gente consideró que este sistema "es un Servicio útil o "Muy útil".
- ◆ El 80% del pago realizado por el conductor que estaciona, a través de la la app, lo recibe el frentista que renta su espacio.
- Para registrarse en el sistema hay que cumplir varios requisitos: mandar

copia de la patente del auto, una boleta de servicios a nombre del propietario, etc. Y recibir una inspección de los responsables de la app.

 El costo actual son \$ 15 por minuto (con un mínimo de 10 minutos).

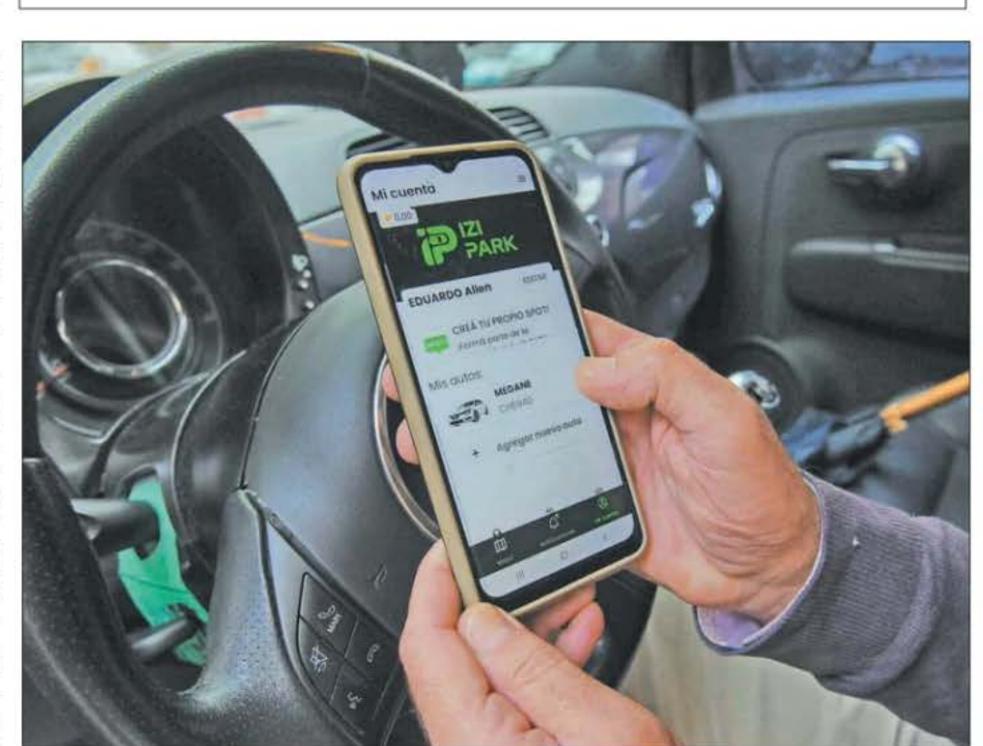

SMARTPHONE. Desde el celular se puede optimizar el tiempo de búsqueda de lugares disponibles.

de ese estilo en su propiedad".

Mantiñán rememora que la idea se le ocurrió allá por el 2015. Justamente en la misma época en que comenzó a funcionar el sistema Uber de movilidad, cuyo lema es "conectar a choferes disponibles con pasajeros necesitados". Esta idea de plataformas se fue extendiendo a otros servicios populares como Airbnb o Rappi, en un fenómeno sociológicamente conocido como "uberización".

IZI Park, parte de esta misma premisa: facilitar el contacto y la transacción entre dueños de espacios de estacionamiento en zonas concurridas de la Ciudad, con conductores urgidos por encontrar un lugar donde dejar su auto por algunos minutos u horas.

A cambio de estacionar en esa superficie el conductor le paga, por medio de la app, a quien comercializa el lugar. Y aquí comienza uno de los debates del marco legal de este sistema, tal como se dio en su momento con Uber y otras plataformas.

¿Cuáles son los lugares que pueden ser puestos en alquiler para estacionamiento a través de este sistema por parte de los propietarios?

Categorías. Según detallan los diseñadores de IZI Park, hay tres "categorías" de espacios que un frentista puede ofrecer: el primero es obvio, su propio garaje, ya sea dentro de su terreno o su casa. El segundo es

Impacto



FUNDADOR. Pablo Mantiñán, es emprendedor y un músico destacado. La idea se le ocurrió en el año 2015, cuando Uber comenzaba a expandirse por los países de América Latina.

LA CIFRA

por hora es el valor

que se paga, actual-

mente, por este siste-

ma de parking.

sobre su vereda, pero en los casos en que ésta es realmente profunda. Suele ser la zona que se ubica "por detrás" de la línea municipal, que es la que marca el fin del espacio público y el

inicio de cada propiedad, aunque no haya pared o reja.

Pero a estas dos opciones posibles se le suma otra, legalmente mucho más polémica: hoy la app permite

que el propietario de una casa alquile a cualquier conductor "su" espacio sobre la calzada pública (la calle).

En otras palabras, es "rentar" los metros habilitados para el acceso a los garajes y que normalmente no pueden ser ocupados, ya que deben permanecer libres para que el propietario pueda entrar o sacar su vehículo libremente. Es el espacio que usualmente tiene el "cordón bajo" como rampita.

Respecto a este espacio de alquiler, Mantiñán explicó su postura. "Si alguien estaciona en la calle frente a la puerta de tu garaje, vos, como dueño, podés puede llamar a la policía o a la grúa para que lo saquen y multen. En la práctica eso no pasa si el dueño no llama a la autoridad. De hecho, muchas

veces el propietario dueño deja su coche en la puerta de su garaje, sin entrarlo en su cochera".

Así, desde IZI Park aseguran que no hay problemas con rentar el espacio de la calzada por-

> que, si bien es público, su uso está acotado ya que está destinado a ser paso hacia la cochera.

> El uso de ese espacio sería exclusivo, lo que se estableció ya

como una costumbre. Eso sin dejar de lado que estacionar en esos lugares todavía constituye una infracción y podría aparecer una multa "espontánea" hecha por un controlador.

PERFIL consultó a las autoridades del Ministerio de Infraestructura sobre este tema, pero prefirieron no explayarse sobre el sistema. Solo contestaron que "estamos abiertos a escuchar propuestas innovadoras para mejorar la movilidad y el tránsito en la Ciudad siempre que se adapten a la normativa vigente en materia de tránsito y transporte".

Actualmente los espacios de estacionamiento en CABA se concentran, sobre todo en los barrios de Colegiales, Belgrano, Caballito, Devoto y algunas zonas de Palermo.

Las razones de algunos usuarios

Fernando A. es uno de los pioneros en ofrecer un espacio para las personas interesadas en estacionar en la puerta de su garaje, en Villa Urquiza. "Es una zona con muchos edificios", le dijo a PERFIL. Y agregó: "Yo trabajo en casa y uso poco mi auto, que queda en el garaje. Así que, cuando vi el sistema por comentarios en redes, me pareció un rebusque interesante para probarlo y, de paso, rentabilizar el

espacio de entrada a mi cochera". Según Fernando: "a pocas cuadras a la redonda de mi casa funcionan varios establecimientos gastronómicos grandes, que convocan bastante gente. Por otra parte, a la vuelta tengo un gimnasio. Y como yo trabajo mayormente desde casa, no uso demasiado mi auto, así que el espacio de la entrada puedo 'ofrecerlo' por horas muchas veces a lo largo del día". Por su parte, Eduardo A. comu-

nicador y creador de contenidos, y flamante usuario de la app señala: "Yo vivo en la Provincia, pero por razones de trabajo vengo seguido a CABA para tener reuniones con mis clientes, en diferentes barrios". Eduardo contó que se enteró de la app y ya la probó un par de veces: "ahorré tiempo porque conseguí estacionar a no más de un par de cuadras de donde iba. Una vez incluso, reservé el espacio antes de salir de casa".

IRÁ DESDE EL ARROYO MEDRANO HASTA LA BOCA

# La Ciudad proyecta la instalación de un caño colector cloacal

Duración

El gobierno porteño tiene pensado llamar a licitación hacia fin de año para la colocación de un caño de saneamiento cloacal que irá desde Núñez hacia La Boca que se denominará Bajo Costanera. Para poder desarrollar esta obra, el Ejecutivo comunal retomó las conversaciones con el Estado nacional. Beneficiará a uno 450 mil vecinos.

CLAUDIO CORSALINI En el marco de la presentación del Plan Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires que se realizó la semana pasada, una de las obras que se desarrollarán en tal sentido será la instalación bajo superficie del denominado colector Bajo Costanera. Una obra que tiene por objetivo recolectar y redireccionar los servicios y desechos cloacales de la zona que corre paralela a la costa del Río de la Plata. Además, se estima que la obra permitirá proyectar un espacio de uso y disfrute de forma limpia y sin peligros para la salud de los residentes. En este sentido, se sabe que la insuficiencia en la conducción del sistema cloacal actual afecta las condiciones de calidad del agua del río.

En este caso, la obra se licitaría a fin de año con un plazo de ejecución de 48 meses, tendrá un costo de unos 220 millones de dólares. En este sentido, y para llevar adelante este proyecto, el gobierno porteño retomó las conversaciones con el gobierno nacional y la estatal AySA.

Según explicaron las autoridades porteñas, se trata de un conducto de saneamiento cloacal que se construirá con tuneleras y que abarcará todo el frente del Río de la Plata desde la General Paz hasta el Riachuelo, atravesando los barrios de Núñez, Belgrano, Palermo, Recoleta, Retiro, San Telmo, Barracas y La Boca. Se estima que beneficiará a unos

Arroyo Medrano
Arroyo White
Arroyo Vega
Segundo emisario del arroyo Vega
Belgrano

Túnel aliviador arroyo Maldonado
Arroyo Ugarteche
Colector Bajo
Costanera
Retiro
San Nicolás
Montserrat
Madero
San Telmo
La Boca
Riachuelo

Detalles de la obra

Costo

450 mil vecinos, sobre todo aquellas zonas en las cuales la capacidad cloacal se encuentra colapsada. También facilitará el alivio a los caños pluvio-cloacales de la estatal de saneamiento, es decir, que recolectan agua y cloacas, que actualmente se dirigen hacia el río.

"Es una obra en la que estamos trabajando junto a la Nación. Es un colector que interrumpirá los vuelcos de aguas contaminadas y cloacas hacia el Río de la Plata. Esto permitirá que el agua esté más limpia y así podremos usar la costa del río para algunos deportes náuticos", aseguró Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura de la Ciudad. Según explicó el funcionario, este conector correrá paralelo a la AU Illia y a la costa del río. "Será una obra muy grande pero que no impactará en el día a día de las personas mientras se construya, ya que se hará con tuneladoras", agregó.

Respecto a la financiación del proyecto, Bereciartua explicó que "será
una obra en conjunto con
la Nación ya que requiere
financiamiento de los bancos de desarrollo, como el
Banco Mundial. Si bien ya
está todo listo para lanzar
la licitación, todavía tenemos que acordar con la
Nación la viabilidad de un
préstamo internacional para la obra".



IDEA. El proyecto apunta a aliviar el sistema pluvio-cloacal desde el norte y el sur de la Ciudad.

"SOLO JUEGAN LOS GRANDES"

# Apuestas online: presentan campaña de concientización

CLAUDIO CORSALINI Con el objetivo de concientizar y contrarrestar la participación de menores en las plataformas de apuestas online, la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) y la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (Cascba) se unieron junto con los principales sitios de apuestas y presentaron la campaña "Solo juegan los grandes". Una estrategia que busca concientizar sobre el peligro que representan, tanto para los más chicos como para las familias, las apuestas rea-



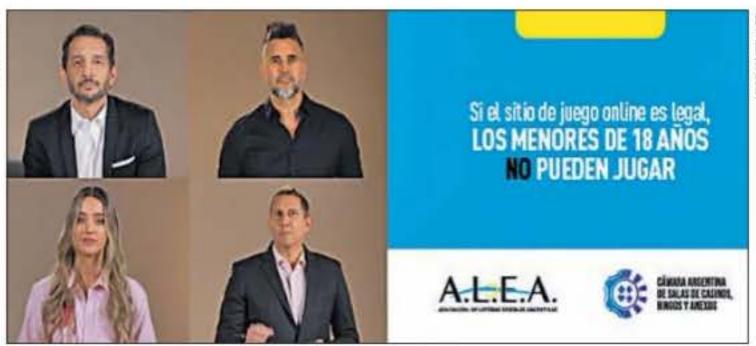

PLATAFORMAS. Las cámaras que nuclean a las casas de juegos online lanzaron una campaña que busca evitar que los menores realicen apuestas.

todo el Teatro y la Música en un solo lugar.

buscá. encontrá. disfrutá.





lizadas por menores. Al mismo tiempo, y en el marco de diferentes prácticas, ALEA y Cascba denunciaron a 254 sitios ilegales que dejan ingresar a menores de edad.

Entre las casas de apuestas legales que participaron de la movida se destacan BetWarrior, Betano, Betsson, Bplay, Bet365, City Center Rosario, Casino Magic Neuquén, Lotería de Misiones, Casino Club, Casino Buenos Aires y Betfun, entre otras.

Como se sabe, el acceso de menores de edad al juego online está prohibido y garantizar que eso se cumpla es un tema prioritario y de absoluta relevancia, tanto para el Estado como para las casas de apuestas

denunciaron a

254 sitios ilegales
que permiten a los
menores apostar

que operan legalmente en el país. En este sentido, el problema radica en que existen cientos de sitios de apuestas ilegales que no realizan ningún tipo de control, facilitando el ingreso de cualquier persona.

La campaña que se lanzó en el marco de la Copa América cuenta con la participación de destacados periodistas deportivos y busca marcar las diferencias entre los sitios legales, que son todos los que terminan en bet.ar y no dejan ingresar a menores, y los ilegales, que utilizan dominios internacionales o dinámicos para evitar los controles.

Los sitios legales operan bajo estrictas normas de control e implementan procesos, recursos y tecnologías que garantizan no solo que los menores no puedan jugar, sino también que los mayores lo hagan en un entorno seguro y responsable. Los sitios ilegales, por el contrario, no aplican ningún tipo de control y es por eso que la campaña busca concientizar sobre la diferencia.

Por otra parte, las cámaras adelantaron que también trabajan para concientizar para que "los bancos, billeteras virtuales, medios de comunicación y redes sociales dejen de promocionar o facilitar el ingreso a este tipo de sitios".

# La gala de La gala de la Colón, en el Colón, con el madrinazgo de Mirtha Legrand



Una velada inolvidable con la presencia de destacados artistas, políticos y empresarios

Jueves 27 a las 21 hs. por









Curso Superior en

# Comunicación y Análisis Político

Plantel de docentes de lujo:



Andrés Malamud



María Esperanza Casullo



Juan Manuel Abal Medina



Ernesto Calvo



Silvia Fontana



Belén Amadeo



Martín D'Alessandro

USBA ELEARNING | Inicia en Septiembre

·Título de certificación universitaria·









PERFIL - Sábado 22 de junio de 2024

CULTURA - 43



#### Noam Chomsky está vivo

El conocido intelectual estadounidense de 95 años fue dado por muerto el martes pasado en diferentes sitios de internet, pero su esposa desmintió la noticia. Estaba internado en Brasil, donde vive desde 2015, pero fue dado de alta.

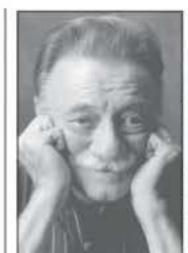

Mario Benedetti, el documental

El documental Benedetti: sesenta años con Luz, estrenado en España, México y Brasil, revela una desconocida faceta de la vida del escritor uruguayo fallecido en 2009: con su esposa, compañera y también mecenas.



Cada véz más lejos del inglés

J. M. Coetzee, Premio
Nobel de Literatura
2003, de paso por
España dijo: "A medida
que envejezco, me
encuentro cada vez más
distanciado del inglés y
de la cultura que
representa".



#### ■ Mañana en PERFIL

A noventa años de la presentación de "Manifestación", de Antonio Berni, el dúo Mondongo retoma el legado para hacer su cuadro como actualización de la obra del artista rosarino.

**FENÓMENOS** 

# De cómo Franz Kafka se convirtió en el nuevo ídolo de la llamada Generación Z

En el año del centenario de su muerte, el escritor checo nacido en 1883 devino, sin que nadie se lo haya propuesto expresamente, en un escritor citado, co-

mentado y sobre todo leído por jóvenes cuyas edades oscilan entre los 14 y los 29 años. ¿Cómo se explica? ¿Se trata de una moda pasajera? Difícil de creer, si se piensa considera que dicha "moda" dio como resultado que se triplicaran las ventas de sus obras en todo el mundo. Algo pasó y continúa pasando...

OMAR GENOVESE

El pasado 3 de junio se conmemoró el centenario de la muerte del escritor Franz Kafka. Más allá de los homenajes en Praga, República Checa, y de todas las instituciones que promueven su obra, ocurre un fenómeno que excede tal fecha, o la estadística, como diría Borges. El apellido Kafka, precedido del símbolo # (es decir, el hashtag) se convirtió en fenómeno viral dentro de las redes sociales, más precisamente en TikTok, plataforma de origen chino que concentra la atención y uso de la denominada Generación Z.

Dicha clasificación implica a los jóvenes nacidos entre 1995 y 2010, hoy entre los 14 y 29 años. Para ellos Kafka es una estrella, un influencer literario, también referente con citas a su obra. Existen más de 150 mil videos referidos a su figura en TikTok, en un crecimiento de visitas que comenzó hace un año con 547 millones y hoy supera los mil millones.

Es decir, no es una moda fugaz. Algo que en su momento llamó la atención mediática: ¿cómo un escritor muerto en 1924 es foco de atención de tantos jóvenes en una red donde las afinidades son contemporáneas? ¿Existe una fiebre de lectura de origen desconocido? Publicaciones británicas reaccionaron con la necesidad de explicar los "clicks" modernos: el Daily Mail sugirió que se había convertido en "un improbable rompecorazones", mientras The Spectator y Literary Hub, preguntaron si Kafka era atractivo, o si fue el Harry Styles del Imperio Austrohúngaro.

Las publicaciones tecnológicas dan una fecha de inicio de esta kafkamanía: el evento gala del MET 2023 (Museo Metropolitano de Arte de Nueva York), donde ocurrió una anomalía durante la transmisión desde la alfombra roja: apareció una cucaracha. El video subido a TitkTok refería con humor: "¿¡La gala MET de 2023 ha conseguido que aparezca Kafka!?". De inmediato se hizo viral con más de 2 mil comentarios y 433 mil likes, y a









FANS DE KAFKA. Izq.: un retrato de Franz Kafka. A der.: apenas una muestra de los miles de reels donde los lectores y lectoras del mundo entero comparten fragmentos de la obra del escritor checo y detalles sobre su vida. Como todo lo que ocurre en TikTok, se trata de un evento de alcance global.

partir de allí Gregorio Samsa, personaje de *La metamorfosis*, partió a la consagración en internet.

Las citas sobre la obra de Kafka explotaron sobre las cartas a sus enamoradas, Felice Bauer y Milena Jesenská, por ejemplo a ésta última: "¿Cuánto miedo tengo y qué mal es que no puedas lanzarte a cada palabra con todo lo que eres?" (26 de agosto de 1920). Y también: "Cuidado, Felice, con pensar que la vida es banal, cuando banal significa monótono, simplemente mezquino,

la vida es simplemente terrible, lo siento como nadie más."

En un artículo reciente publicado por NSS Magazine se sugiere que triplicaron las ventas de sus obras, prueba tangible de que encontró una nueva resonancia entre una generación que busca la verdad y la comprensión en un mundo en perpetuo cambio. Y que por eso, más allá del uso romántico de la correspondencia amorosa de Kafka, su profundidad y complejidad lleva a una interpretación cercana a la sociología: "Para una generación que enfrenta una sociedad hiperconectada, pero paradójicamente aislada, estas historias sirven como un espejo, reflejando sus propias luchas contra la presión social, la soledad y las complejas expectativas de la vida moderna. En un mundo donde el poliamor se está convirtiendo en una realidad cada vez más aceptada, parece casi profético con sus complejas exploraciones de los deseos humanos y las complejidades emocionales. Sus apasionadas cartas a amantes como Milena Jesenská revelan una sensibilidad que trasciende el tiempo, captando la eterna lucha entre el corazón y la razón. Esto sólo puede resonar en la Generación Z, que está particularmente a favor de cuestionar las normas tradicionales, el amor y la sexualidad."

Según Niels Penke, autor del libro *Instapoetry* y profesor de literatura en la Universidad de Siegen, Alemania, la Generación Z ve a Kafka como un compañero espiritual, "ya sea por las difíciles relaciones familiares, o la inseguridad existencial o el malestar ante un mundo en el que a muchos les parece como si todo estuviera ya predeterminado y nada pudiera cambiarse mediante una acción individual. Siempre se puede recurrir a Kafka como compañero de sufrimiento."

Según el Dr. Dan Hall, que enseña historia y cultura alemanas en la Universidad de Warwick -citado en un artículo publicado por el Instituto Goethe-, existe un tipo de humor típico de la Generación Z (cínico, absurdo, seco), inherente a la obra de Kafka. "Hemos experimentado, entre otras cosas, el auge del terror extremista y el populismo de derecha, varias guerras, la Primavera Arabe, una crisis financiera global, una pandemia en la que han muerto seis millones de personas y la crisis climática. Y estamos tratando de darle a esto –¿cómo debería llamarlo?-, dar sentido a las pesadillas kafkianas a través de chistes, lo que a su vez hace que nuestro humor sea cada vez más nihilista."

"Por lo tanto, un escritor como Kafka es divino para los jóvenes, lo sienten a la vez familiar e inverosímil. Para los jóvenes, hoy el trabajo ya no constituye su identidad, sino una necesidad económica. El aumento de la inflación y el estancamiento de los salarios los han dejado mal pagos y con exceso de trabajo, lo que los hace sentir agotados y alienados. Después de su transformación, Gregor ya no puede trabajar y, por lo tanto, se vuelve inútil para su familia, sus empleadores y el mundo."

Las descripciones de Kafka sobre el aislamiento social resuenan en la Generación Z, la más solitaria del mundo. "En La metamorfosis se puede ver un claro paralelo con los confinamientos de 2020", dice Leia de 20 años, fan de Kafka citada en la misma nota, y agrega: "Muchos de los principales problemas del mundo actual parecen kafkianos: [todo] parece ineludible y una pesadilla. Creo que la generación más joven se siente así: como si no pudiéramos hacer nada más que ver cómo el mundo nos da la espalda."

**AVENTURAS** 

DANIEL LINK

# Aquí, América Latina

El barco rebotaba contra la superficie del mar según el ritmo de las olas. El agua se pulverizaba en el aire, cuya humedad apenas si se modificaba por el embate de la máquina acuática: era un aire denso, cargado de potenciales de vida. A nuestra derecha se veía el resultado de un combate colosal entre monstruos o de un ataque de cólera sobrenatural. La piedra aparecía desgarrada por unas uñas gigantescas: cicatrices de estratos blancos sobre piedra negra, que brotó líquida como magma de un suelo agujereado por pataleos histéricos y golpes de puño. El granito, una vez enduercido, fue arrojado con furia de cualquier manera, creando crestas de piedra desacomodada, rasgaduras, pozos, cada tanto un resplandor de advertencia provocado por un yacimiento de mica o de biotita.

Sobre esos majestuosos destrozos, que nos hacían sentir la pequeñez de nuestra existencia

> El tormento pétreo daba paso a una bahía donde, algunas veces, una playa se adivinaba

y la brevedad de nuestros intervalos vitales, los siglos fueron depositando una mísera cantidad de polvo, tierra, semillas y cagadas de pájaros.

A lo lejos, la piedra contorsionada con violencia aparecía mal cubierta por una capita verde que apenas si alcanzaba a tapar la vergüenza de un combate colosal entre fuerzas antagónicas.

Aquí y allá sobresalía la piedra negra, todavía inexpugnable, donde las plantas y las flores se aferraban a un suelo superficial, siempre en peligro de deslizarse hacia el mar, ávido por devorarlo todo, hasta las rocas metamórficas que alguna vez le arrancaron del fondo.

Cada tanto, el tormento pétreo daba paso a una bahía donde, algunas veces, una playa se adivinaba. Era fácil imaginar allí a los tairona tallando sus bastones de piedra y preparando sus canoas, con las que quemarían la avanzada colonial de Santa Marta varias veces.

Pero las miserables luchas humanas empalidecían ante la brutalidad de las fuerzas naturales, a las cuales los hermosos kogui, descendientes de los tairona, rinden homenaje.

Nuestra aventura había comenzado exactamente al término del Saka Juso: fortalecimiento de las relaciones con el territorio y reparación de las redes energéticas. Íbamos a lo mismo. En el Cabo San Juan nos retiramos a una playa poco concurrida y, desnudos, invocamos a los diosecillos de nuestro propio Paraíso.

#### **FRONTERAS**

# El Nobel de la apatía

SILVIA

HOPENHAYN

Ya que se dicen cosas, por qué no escribir otras. Si uno de los políticos más versátiles llega a decir que el Presidente merece el Nobel de Economía, aquí podríamos extender sus supuestos atributos al de la apatía mayor alcanzada. La pregunta es si acaso la humanidad puede prosperar sin empatía. Los superhéroes del superávit no parecen practicarla, confiados en un derrame que apacigüe el descontento. Pero con

todo el esfuerzo de la confianza, en un intento de proyección del modelo presente, cuesta vislumbrar un país justo. Si consideramos que la justicia no se basa en la libertad de quienes más pueden, la brecha no puede más que ensancharse. La falta de afecto convierte al pragmatismo en una topadora de anhelos. ¿Cuál es el cálculo? ¿Estadísticas verificadas en otros contextos con variables que no incluyen nuestra diversidad cultural? ¿Qué sociedad vislumbran bajo el manto libertario (darwinista?) de los que acometen esta cruzada sin más épica que lo rentable y el saneamiento? Oponerse es un ejercicio que por suerte tiene cada vez más adeptos. No solamente por cuestiones ideológicas; en muchos casos, por no ser tenidos en cuenta. La sociedad no se divide en el debe y el haber sino en exclusión e inclusión.

Trato de aplacar la desidia. Cuento con la distancia. Estoy en una ciudad portuaria, todavía me quedan algunas semanas de residencia. Quiero respirar hondo antes de volver, no porque aquí tengan mejor aire, el futuro también se presenta incierto, y hasta peor; solamente me amparo por un rato en la lejanía que contribuye al cambio de perspectiva, abriendo el diálogo entre lo propio y lo ajeno. Aprovecho la increíble variedad de oficios y nacionalidades que conviven en Saint-Nazaire; transito por los tugurios del puerto, escuchando conversaciones imperdibles, donde palabras de distintas lenguas conviven en una misma frase. Y todos se entienden o tratan de hacerlo, porque lo que importa es seguir conversando. Descansar del trabajo, del aislamiento. Algunos exhiben su último tatuaje (una ballena blanca que despunta en un torso depilado, su ojo la tetilla, "la hice yo mismo"); otros enaltecen un whisky bretón (del que recelo); en una mesa del

fondo ensayan slams (este fin de semana es el festival de la música por el inicio del verano europeo); algunas mujeres se ponen a bailar una música que apenas se escucha porque en la barra ya están discutiendo sobre las declaraciones de Mbappé, "No podemos resignarnos a ver a la extrema derecha tomar el poder en nuestro país, la extrema derecha está en oposición profunda con la construcción

de una sociedad democrática, tolerante y digna". Y como buen delantero, Thierry Henry tomó la posta y siguió diciendo: "En contra de todo lo que divide y a favor de lo que pueda unir". Esto desató una serie de discusiones (en el país, en el bar del puerto donde yo estaba), que llevaron a la ministra francesa de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, a decir: "Sin obligar a nadie a hacerlo, doy la bienvenida a quienes se han pronunciado en los últimos días"; y al dueño del bar a convidar sus esperanzas: "La casa invita, por Mbappé y la ministra".

Estoy en lo que llaman Loire Atlántico, donde el río más largo de Francia desemboca en el mar. Las aguas se mezclan, como las lenguas en el bar del puerto. Desde el piso diez de mi residencia veo la desembocadura y fácilmente me traslado al Río de la Plata volcándose en el mismo océano. El viaje imaginario mitiga la nostalgia pero también habilita comparaciones. Y miedos. Argentina es un país de conversadores, no necesariamente de verseros. Y de inspirados, más que de corruptos. Con algunos buenos ejemplos y empatía podríamos recuperar vuelo.

En el bar de Saint-Nazaire, el sol tardío se despide del día más largo del
año. Las conversaciones se van apagando. Ya se fue el cocinero pero el
hambre nos alcanza para convencer
de que nos traigan unos últimos buñuelos de bacalao (adictivos, y a muy
buen precio). Quisiera quedarme más
tiempo, prolongar la tibieza de voces
inentendibles, o volver a la residencia
para escribir lo que estoy escribiendo, intentando transmitir la alegría
de ciudadanos que se merecen mayor
respeto.

Que los superados del superávit tengan en cuenta lo incontable.

La afable humanidad sin fronteras.

## VIAJES

DANIEL GUEBEL

# Fantasía cursi

Nunca es tarde. A veces me acuerdo del poema apócrifo que alguien escribió y le atribuyó a Borges, esa colección de sentimientos trasegados, de emociones corroídas por una idea previa de la belleza convencional, melancólica y sentimental, como verdad del alma, y entonces me pregunto si en ese error anida una dimensión de verdad en la que, si uno se sumergiera, encontraría nuevas fuentes de alimentación, nuevas formas de existencia.

¿Y si fuera un acierto pasar de la admiración al Borges (verdadero) derecho viejo al poema más tarambana y expresivo, al peor Benedetti? No apostar a la vanidad radical, dejar de recitar "Yo es otro", decir "me cambio por cualquier otro que no sea yo".

Y, dado el pase mágico, viajar sin pausa, surcar los mares a brazadas, entregarse a la ciencia y a patear una pelota hasta los cielos, amar a todas las mujeres, gordas y flacas, lindas y feas, inteligentes y estúpidas, amarlas a todas sin dudas ni vacilaciones ni huidas (no hasta ser aplastado por ellas), y quedarse luego con una sola hasta el fin de los tiempos, después entregarse al nunca bien ponderado silencio, internarse en todos los monasterios para callar y en silencio rezar a todos los dioses hasta que las palabras revienten por dentro en la cursilería del más mersa de los poemas, ser cursi hasta la iluminación completa, ver abrirse una rosa o una coliflor y decir "oh, qué bello", ser cursi a toda hora sin temor hasta que alguien me grite: "¿Pero qué hacés, chambón?". Y entonces sí, volver sin apuro al escritorio y sentarme a cultivar la dichosa fantasía de escribir algo que resuma todo lo puesto y lo no puesto, sentarme y escribir otra novela.

## HUMOR INTERNACIONAL, un resumen de lo más relevante



Clay Bennett, Chattanooga Times Free Press, Chattanooga, EE.UU.

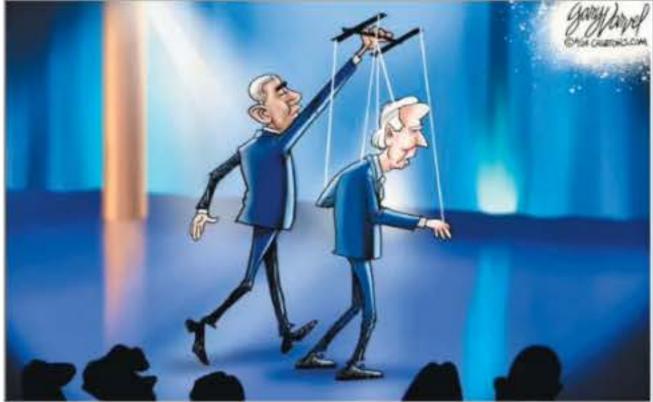

Gary Varvel, The Northside Sun, Jackson, EE.UU.

CALENTAMIENTO GLOBAL. El calentamiento global multiplicó 35 veces la probabilidad de sufrir olas de calor en los EE.UU.

MARIONETA. Biden recaudó más de 28 millones de dólares en un acto junto al expresidente Barack Obama, Julia Roberts y George Clooney.

## VENGANZAS

# A destiempo

MARTÍN KOHAN

Tal vez no fue tan buena idea insertar una etapa intermedia entre la niñez y la juventud. Tal vez era mejor pasar, como se hacía antes, directamente de una edad a la otra. Es cierto que existían zonas grises, matices y gradaciones, y que no siempre funcionaba con tanta limpidez el corte tajante (y por lo demás, exclusivamente masculino) entre los pantalones cortos y los pantalones largos. Pero en definitiva había una transición de duración medianamente definida en la que el cuerpo de cada cual cambiaba, y con el cuerpo, y por el cuerpo, cambiaban también la voz, el temperamento y todo un orden (o un desorden) de deseos y de fantasías. Se dejaba de ser niño y se pasaba a otra cosa, una primera juventud designada con palabras tales como muchacho o muchacha, por ejemplo. Se acotaba con aceptable precisión un período de la vida que se extendería aproximadamente hasta la mayoría de edad, o hasta el final del colegio secundario, o hasta el servicio militar obligatorio (criterio exclusivamente masculino) o al entrar ni más ni menos que en la tercera década de la vida: cumplir los veinte.

La invención de la adolescencia transformó ese estado de cosas. Surgió otra identidad a asumir, con todo lo que eso implica. Su designación como "edad del pavo", cuestionable por peyorativa, no dejaba de indicar empero que se trataba de un período mayormente problemático, en especial por la incontenible propensión a entrar en conflicto con todo, con todos y por todo, combinando hasta lo insoportable la agresividad mal manejada con la petulancia más bien megalómana del engreído a ultranza.

Ahora bien, la condición de la adolescencia a su vez cambió: por un lado, se extendió hacia la infancia, conquistando dos o tres años vividos por los niños con la ansiedad de ser lo que todavía no son; por el otro, se alargó hacia los veinte o veintitantos o incluso hacia los treinta y más allá. Tanto se irradió la adolescencia, que no es para nada extraño dar con quienes, habiéndola dejado largamente atrás, se la pasan ajustando cuentas todavía con ella: pretendiendo hacer, a destiempo, lo que no atinaron a hacer cuando tocaba; o vengándose vitaliciamente de lo que en ese entonces les pasó y no supieron afrontar o resolver. Don Fulgencio era adorable: adorable en su determinación de tener, siendo grande, la infancia que parecía no haber tenido, o de hacer, como adulto, lo que parecía haberle quedado sin hacer siendo niño. Pero con la adolescencia no funciona igual. Está claro que no funciona igual.

LIBROS

NANCY GIAMPAOLO

# Ni más, ni menos

Una cosa que siempre me llamó la atención de Ana María Shua es la habilidad poco común de hacer lo quiere. De la escritura, no se le escapa prácticamente nada. Literatura infantil y juvenil, literatura del yo, guiones, artículos periodísticos, poemas... Y lo viene haciendo desde que era adolescente, sin parar, cosechando premios y traducciones, además de lectores de nichos muy diversos. Pero es en sus microrrelatos donde más la aprecio y disfruto, por sus picos de singularidad, atributo cada vez más raro en un fordismo de artefactos artísticos que, por su homogeneidad estética y temática, pueden dar la impresión de haber sido creados por una IA. (Sobre la IA en "modo creativo" se estrenó en la última edición de Cannes una gran película del francés Quentin Dupieux, El segundo acto).

Dedicado a Silvio Fabrykant, el fotógrafo argentino con el que Shua cumple medio siglo de convivencia, el último libro de microrrelatos, titulado No son haikus

Ana María Shua tiene la habilidad poco común de hacer lo que quiere

(Emecé), añade otra página a la gran trama hecha de porciones mínimas que viene construyendo desde que publicó los primeros, en La sueñera, de 1984. Transcribo a continuación algunos de los nuevos. Este me hizo pensar, con dosis equivalentes de amor y tristeza, en Buenos Aires:

De día cantan sus melodías verdes en el asfalto. Pero de noche las plazas son siniestras y las enjaulan.

Y este, que me hizo querer saber más sobre ella, Sergio y sus cincuenta años juntos:

Es el insomnio, mi bien la recompensa,

de tu desvelo. Y este, que considero que debería haber escrito por mi cuenta, pero nunca me salió:

En un instante lo comprendemos todo

y lo olvidamos. No son haikus tiene un ensayo introductorio que echa luz sobre la confusión acostumbrada entre microrrelato y haiku. La extensión breve de esta forma literaria puede hacerla pasar por un eslogan, o hasta un tuit, formato sobre el que Shua no gasta tiempo en su libro, pero sobre el que ha dicho, haciendo gala de su sentido del humor y poder de síntesis, que "se puede usar para denostar rivales políticos, hacer declaraciones glamorosas, pasar chismes de la farándula, discutir sobre economía, política (...) también se puede usar para escribir literatura, pero compararlo con un microrrelato es como comparar una resma de papel con una novela".

### RESPUESTAS

# El trágico destino de una universidad

Cuando hay voluntad es fácil -me dice Nazareno-, el tema es cuando no la tenés. Estamos desayunando. Hablamos del oficio de escribir, de las dificultades. No puedo estar más de acuerdo. La voluntad no se inventa como podría hacerse con el tiempo, que se le roba a otra cosa y ya se ha conseguido. Esta implica un trabajo interior, un pulido fino de esa melange de "actos que cuestan" + "actos deseantes", que no siempre pueden perseguirse de modo lineal y que muchas veces implican una cuota de esfuerzo. Voluntad no es tener ganas de hacer algo, tampoco es obligarse, ni sacrificarse. La voluntad no se desarrolla en forma de curva ascendente. Trabajar esa materia puede llevarnos toda la vida.

Luego de meses de aplicarle paciencia a algo, justo cuando estoy a punto de resignarme, digo basta. El no se impone, sale enérgicamente, ni lo pienso. Digo no y, por algún motivo, eso que se me negaba sucede. Así funciona el mundo, como la psicología inversa aplicada a un nene de dos años.

No es posible saber qué es excusa para qué en la narrativa de María Lobo. Leo Ciudad, 1951, su última novela (1er Premio del Fondo Nacional de las Artes, 2022). La trama se enlaza, igual que los diálogos, de modo sofisticado. La historia de amor parece ser la excusa para el desfasaje temporal. La alteración del tiempo, la excusa para la ficción histórica. El dato hallado, la excusa para la exposición pornográfica de todo lo que se puede hacer con la palabra. Lobo es una escritora exquisita, exigente. Imagina una ciudad invisible -no elude

la referencia a Calvino- y nos permite ver aquello que nos deslumbrará y deprimirá a la vez porque no ha llegado a existir. O "sí". Una ciudad pensada, planificada, mapeada e incluso construida en buena parte. Una Ciudad Universitaria destinada a engalanar, a la europea, el cerro San Javier de San Miguel (de Tucumán), cuyo destino de polo educativo para toda Latinoamérica terminó convertido en una serie de ruinas fagocitadas por la yunga tucumana. Los personajes de Lobo nunca responden

LETICIA lo que se les pregunta. Azarosos y disruptivos, los MARTIN diálogos entre Betina y Charles (o Tomás) saltan y

desorientan para después responder y calmar el ansia de información que se va despertando en el lector. Una novela anárquica, contraria al uso utilitario del tiempo, en franca oposición a la soberbia sorda de las capitales y que discute con las lógicas obtusas del capital. Leer a Lobo es preguntarse desde dónde escribe. Nunca hay una línea que progrese en el sentido ordinario en que las cosas avanzan. Lobo narra desde los bordes hacia el centro, desde el pasado hacia el recuerdo del futuro. Narra con la voluntad de ser leída por un lector capaz de alimentar la interpretación. Hay una pregunta que recorre toda la novelística de Lobo: ¿se puede mirar/pensar a San Miguel desde la cima del cerro?, ¿y a la Argentina desde Tucumán? La respuesta podría estar en las mismas páginas, en las ruinas de aquel recinto iluminista hermoso y trágicamente imaginado.

Alperovich fue condenado esta semana. Se hizo justicia.



Joe Heller, The Washington Post, Washington, EE.UU.

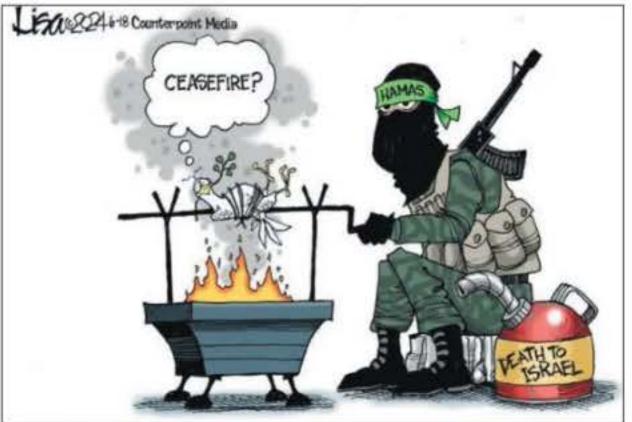

Lisa Benson, The Washington Post, Washington, EE.UU.

MAYS. Willie Mays, quien con sus habilidades se convirtió en uno de ALTO EL FUEGO. El acuerdo de alto el fuego propuesto para Gaza los mejores beisbolistas de la historia, murió el martes a los 93 años.

depende de Benjamin Netanyahu y Yahya Sinwar, líder de Hamas.



ELLA. Mina Serrano, la española que interpreta a Cris Miró en la serie de Vatenberg, en el preestreno. Su parecido sorprendió a quienes conocieron a la verdadera Cris.

UNA VIDA DE PELÍCULA HECHA SERIE

# Martín Vatenberg conoció a Cris Miró a los 8 años y hoy es el director de su biopic

Gracias a su abuela, para este joven realizador el mundo del espectáculo fue parte de su cotidianidad desde pequeño. Así se deslumbró cuando en el hall del teatro Maipo, conoció a Cris Miró. Ella ya era la apuesta de vanguardia que el empresario Lino Patalano eligió para un espectáculo de revista. Martín Vatenberg tenía entonces 8 años. Con el devenir de su carrera como director, la lectura de la

biografía que Carlos Sansol escribió sobre Cris Miró lo decidió a convertirla en una biopic. El proyecto que duró algunos años es una serie de ocho capítulos que en días tendrá su estreno.

"Lo revolucionario

de Cris Miró es

que se plantó con

elegancia y con

inteligencia."

PIERRE FROIDEVAUX El tiempo tiene la ventaja de permitir ver las cosas con perspectiva histórica. La ficción, a su vez, visibilizar y volver a poner el foco en personas cuya historia no terminó de escribirse. Quizás ese es el atractivo de las biopics. La serie Cris Miró (Ella), dirigida por Martín Vatenberg en colaboración con Javier Van de Couter, está basada en la novela Hembra, Cris Miró - Vivir y morir en un país de machos, de Carlos Sanzol, y a partir de esta semana estará disponible en Flow/TNT. Vatenberg habló sobre esta realización argentina.

## —¿Cómo surgió la serie?

—Por mi historia familiar, siempre tuve cerca el universo del espectáculo. Mi abuela Cipe Fridman es productora y representante y trabajó con artistas como Antonio Gasalla o Enrique Pinti, con lo que Juanito Belmonte, las cenas hasta altas horas de la madrugada en Edelweiss (N de R: famoso restaurante porteño) son algo que formó parte de mi historia personal.

DIRECTOR
Y SU MUSA.
Mina Serrana,
la actriz que
interpreta a
Cris Miró, y el
director Martín
Vatenberg.

Entonces, todo ese mundo al que Cris (Miró) accedió yo lo conocí de cerca. Recuerdo la primera vez que la vi en vivo: fue en el hall del Maipo, yo tenía 8 años y era un niño con "las plumas ahí asomando", y ver a Cris fue muy impac-

tante.
—¿Tanto así?

-Era una especie de deidad eterna, larguísi-

ma, con un vestido negro hasta el suelo... Me resultó magnética. Yo tenía claro que quería tener mi

quería tener mi primer gran proyecto como crea-

dor y acompañarlo en todas sus etapas, desde el principio hasta el final. Y fue ahí cuando leí *Hembra*... la biografía de Cris, que escribió Carlos Sanzol. Y conocí la historia de Cris más allá del personaje público. Entendí muchas de las circunstancias por las que había pasado, revaloré la valentía y el coraje que había tenido y sentí que en toda esa

potencia había una serie y una protagonista.

# —¿Qué expectativas tenés sobre la serie?

—La sensación que tengo desde el minuto cero en que empecé con este proyecto es que cada persona que se fue sumando a la serie lo hizo desde un lugar de mucha entrega, mucha pasión y mucho convencimiento. Lógicamen-

te que en todo
ese proceso la
llegada de Mina (Serrano, la
protagonista)
trajo magia porque el parecido
es notable. Pero
también hay algo en Mina que

está en su mirada, que está en su manera de ver el mundo y que reverbera en Cris. De todas maneras, la serie no busca una mímesis física en todos los personajes del universo real en relación a los de la ficción.

#### —Escuché a Mina Serrano decir que tuvo que trabajar el acento argentino...

-Efectivamente. Mina es española, es de Granada, pero

está radicada en París. Cuando hicimos las primeras etapas del casting vía zoom, yo ya estaba convencido de que tenía que ser ella. Lógicamente era consciente de que había una barrera concreta: el acento. Pero desde el minuto cero ella estuvo dispuesta a hacer ese trabajo intensivo durante largos meses. Ella trabajó con una coach de acento, que es Mariana García Guerreiro, que es excelente, y a lo largo de muchos meses fuimos acompañándonos. Además hizo su propio ejercicio de escuchar y leer relatos y videos, películas, series argentinas, como para embeberse de esa sonoridad. Trabajar con Mina es un placer, los dos somos muy parecidos, bastante perfeccionistas, y hasta no lograr lo que queremos, no paramos.

-¿Qué representa Cris Miró para vos?

-Es alguien que se atrevió a ser quien quiso ser en un momento muy difícil. Siguió su deseo más genuino y fue fiel a ese deseo. Y creo que parte de su legado tiene que ver con cómo se relacionó ella con el mundo que, en ese entonces, era muy hostil. Y aunque hoy lo sigue siendo, en ese momento lo era más. La manera que ella encontró de plantarse, de superarse, pero sin dejar de mirar a los ojos a las personas, de hablarles con inteligencia, con ironía, con empatía y con bondad, es un mensaje muy poderoso que

trasciende generaciones.

—¿Algún otro personaje, además de Cris Miró, y que te pareció importante retratar?

—La serie tiene muchos. particularmente Juanito Belmonte, su representante, me parece una persona muy carismática e increíble. Lógicamente desde la ficción se buscó construir un personaje y tratar de revisitar cómo fue el vínculo de Cris con él. Pero sí creo que Juanito vivía en un mundo donde la fantasía, el brillo y las estrellas eran protagonistas. Ver como una misión tomar a un artista y construirlo en una estrella para el afuera me parece una manera de vivir en el mundo, una manera de sobrevivir que atravesó muchas épocas de nuestra historia.

—Cris Miró murió hace 25 años y hoy se piensa en ella como un ícono...

—El contexto hoy es muy diferente. Las preguntas que se le hacían a ella hoy generarían un rechazo automático, a pesar de que todavía falta mucho y siento que sigue siendo necesario que estas historias se visibilicen. Pero lo que sobrevive en relación a Cris es esa manera de vincularse con el entorno. Eso es lo más revolucionario, ella se plantó con elegancia, con lenguaje y con mucha inteligencia.

Más info sobre Cris Miró en Espectáculos, Página 5







ÁLBUM. Silvana
Cataldo, Martín
Crespo, Martín
Vatenberg
y Mina
Serrano en el
lanzamiento
de la serie.
Mina y Vito
D'Alessandro,
en la serie.
Radagast y
Katja Alemann,
su "familia".

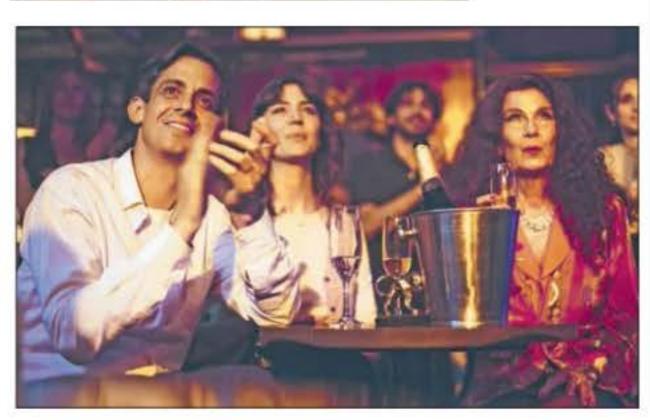



CARISMA. Nació en Canadá pero en Londres confirmó, a los 22, que actuar era su pasión.

EL CINE DE LUTO

# El adiós a Donald Sutherland de su hijo Kiefer y de famosos

AGENCIAS/E.I. "Con gran pesar les digo que mi padre, Donald Sutherland, ha fallecido. Para mí, uno de los actores más importantes de la historia del cine. Nunca le tuvo miedo a rol alguno, bueno, malo o feo. Amaba lo que hacía e hizo lo que amaba, y no se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida", escrbió Kiefer Sutherland sobre su padre, Donald Sutherland, quien falleció a los 88 años.

Al posteo de Kiefer en redes se le sumaron frases o discretos saludos de apoyo de famosos y hasta de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, país donde nació Donald Sutherland. "Un actor extraordinario, legendario... y un gran canadiense", señaló el político. "Hemos perdido a uno de los grandes. Donald Sutherland aportó un nivel de excelencia a su oficio que pocos podrían igualar". Otro canadiense igual de famoso y en Argentina mucho más, Michael Bublé, escribió. "Lamento mucho su pérdida. El deja un legado increíble y nuestra familia y nuestro país lloran con vos (Kiefer Sutherland)".

Las tablas. Donald Sutherland nació el 17 de julio de 1935 en Saint John (New Brunswick, este de Canadá). Tuvo una infancia marcada por graves problemas de salud: sufrió de hepatitis, poliomielitis y fiebre reumática. A los 14 años se convirtió en DJ en una emisora de radio de Nueva Escocia. Formado en teatro e ingeniería por la Universidad de Toronto, se inclinó por el teatro y a los 22 años



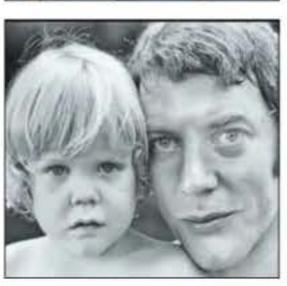

HERENCIA. La actuación. Ese camino eligió Kiefer Sutherland, el más famoso de los cinco hijos del actor.

viajó a Londres para estudiar en la Royal Academy of Dramatic Arts (Academia Real de Arte Dramático).

La revista Variety -la Biblia del mundo del espectáculo de Estados Unidoslo ubicó como "uno de los actores de cine y televisión más versátiles del siglo". Su esbelta silueta -medía 1,93 metros-, su aire ausente y sus enigmáticas sonrisas lo dotaron de gran carisma y singularidad. A mediados de la década de los sesenta, apareció en series británicas de culto como El Santo, Los vengadores. Luego debutó en el cine con películas de terror italianas como El castillo de los muertos vivientes, a la que le siguieron producciones de otro género y con directores europeos y norteamericanos.

Acción. Su primer papel importante llegó en 1967 con Los doce del patíbulo. Otros de sus éxitos fueron la comedia negra M.A.S.H., y el thriller Mi pasado me condena, de Alan Pakula, en el que interpretó a un detective privado en busca de un asesino perverso que amenaza a una prostituta, interpretada por Jane Fonda. Ella escribió: "Donald era un actor brillante y un hombre integro que compartió bastantes aventuras conmigo como una gira contra la guerra de Vietnam en la que se presentó ante sesenta mil soldados. marineros e infantes de marina en servicio activo en Hawaii, Okinawa, Filipinas, y Japón en 1971. Estoy sin consuelo (por su muerte)".

En 1976 trabajó con Bernardo Bertolucci en Novecento; al año siguiente con Federico Fellini en Casanova. Sutherland participó en 
una película por año desde 
sus inicios en la década de 
1970, y casi nunca actuó dos 
veces bajo las órdenes del 
mismo director. Entre lo 
más reciente está su actuación en El viaje de sus vidas 
y Los juegos del hambre. 
En lo personal, además de 
su famoso hijo Kiefer, tuvo

En lo personal, además de su famoso hijo Kiefer, tuvo otros cuatro, de los cuales tres fueron con la actriz quebequense Francine Racette, su tercera esposa desde 1972.

2.0

OCTAVIO MAJUL, SOCIÓLOGO Y MÚSICO

# "Mi papá no puede salir de su burbuja y ver los efectos públicos de su posición"

Su DNI lo acredita como hijo de Luis Majul, una circunstancia llamativa ante lo antagónico de sus posiciones políticas. Octavio Majul es sociólogo, músico, y tiene un programa en Vorterix con Tomás Pergolini. En una charla en la Universidad del Sur de Buenos Aires, se explayó sobre las diferencias con su padre, el concepto de "ensobrados" y sobre él mismo.

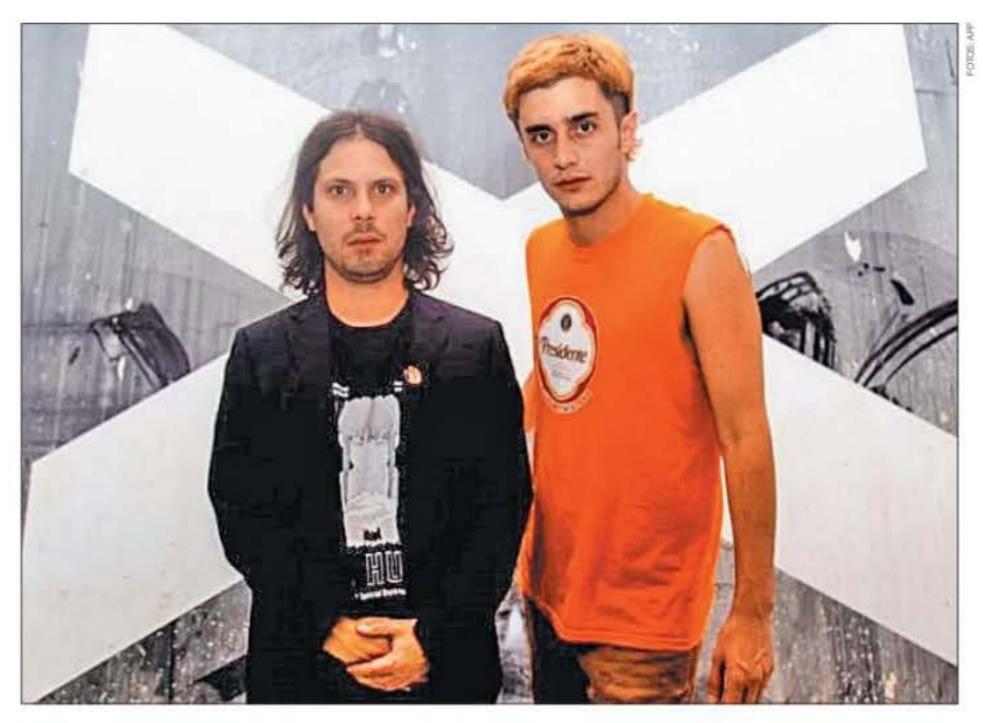

EN VORTERIX. Con Tomás Pergolini, Octavio Majul conduce el ciclo diario ¿¡Qué rompimos!?



EN PERFIL. Majul con una casaca de Correo Argentino.

MARCOS PINTOS Y TAMARA ZANOTTI \*

Octavio Majul participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) del Grupo Perfil, en la que reflexionó sobre el cambio ideológico de su padre, el periodista Luis Majul. "Mi papá era progre y militaba en el Partido Comunista", dijo.

Este joven politólogo, doctor en Ciencias Sociales, músico y panelista en Vorterix también analizó el rol de LN+ como un sostén para la presidencia

de Javier Milei. "Creo que mi papá está en un momento en el que no puede salir de su burbuja y ver los efectos públicos de su posición", detalla Octavio Majul. "LN+tuvo un rol muy fuerte en la legitimización de Milei como opción viable política. Nadie del establishment hablaba de Milei como una opción viable. Pero cuando quedaron Massa y Milei para el balotaje, entonces Bullrich y Petri se fueron con La Libertad Avanza

y ahí, claramente, hubo una decisión de Macri y de LN+ de acompañar a Milei. Mi viejo tomó una decisión y creo que debería reconocer que su posición tuvo efectos sobre los demás", aseguró Majul en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación y vicerrector de USBA.

—¿Cómo es ser el hijo de Luis Majul?

—Esto que se ve es el hijo

de Luis Majul. ∠ Querían que Es algo que fui entendiendo estudie en una con el tiempo. privada pero fui El aprendizaje de algo, que a la UBA; mis es muy imamigos son portante en la los de la UBA vida, es saber que el nombre no le pertene-

ce a uno. Octavio soy yo, y todo lo que hago yo, y lo que ven
los otros de mí. Uno no puede
hacerse cargo de la mirada
del otro. No controlo mi vida.
Mi nombre ya no es mío. Esta
época en donde no hay intimidad, uno está a la vista de los
demás, en redes sociales. Mi
papá hace más de veinte años
que ocupa una posición en la
cultura nacional, él ya no es
dueño de sí mismo y yo menos
todavía.

-En una entrevista usted

declaró que es hijo de las contradicciones de su padre. ¿Podría expandir un poco este concepto?

—Tiene que ver con cómo la materialidad de mi viejo fue cambiando. Me crié en una casa en la que se escuchaba a Fito Páez, a Charly García, a Spinetta. Se leían libros progresistas. A los 24, mi papá era progre y militaba en el Partido Comunista con (Alfredo) Leuco. Y a los 28 años escribió ¿Por qué cayó Alfon-

sín? Por más que trate de escapar de compararme con mi viejo, me veo a mi edad, como era mi viejo. A los 30, mi papá ya había publicado dos libros importantes y era un periodista progre que criticaba al menemismo y a los poderes económicos del menemismo. Yo mamé esa cultura. Me juntaba a comer con escritores y gente de la cultura que venía a mi casa; crecí en San Telmo. En cambio, mi vieja es más aristocrática. Cuando crecí, mis

padres intentaron que no me críe en una burbuja. Querían que estudie en una universidad privada, pero yo fui a la UBA y mis amigos son de la UBA. Más tarde, de San Telmo nos mudamos a Recoleta y luego mis padres se fueron más al norte. Por eso digo que soy hijo de las contradicciones de mi padre. Yo supongo que mi papá, algún día a la noche se preguntará qué pasó y debe tener sus respuestas.

-¿A qué cree que se debe

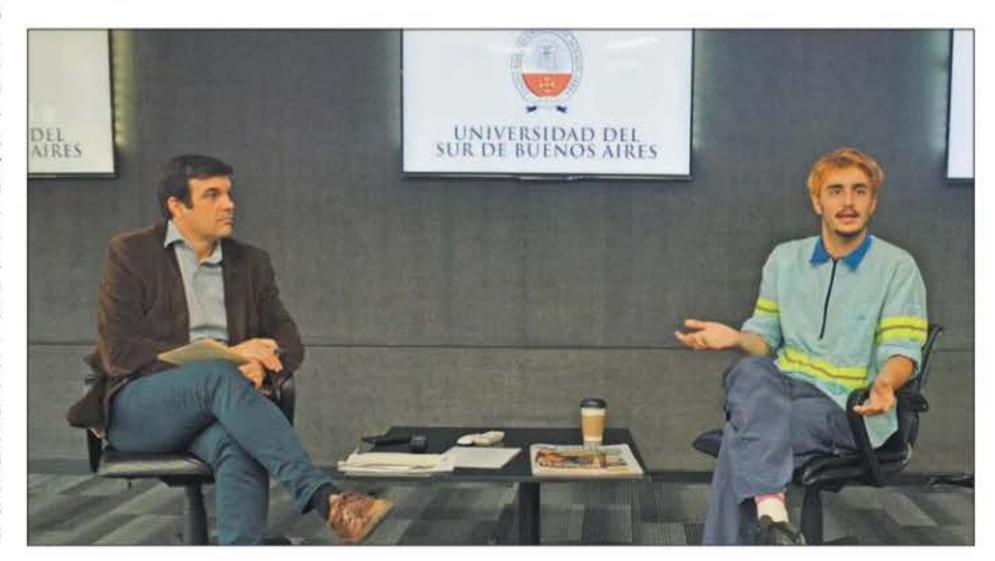

AUDITORIO. Majul y Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación y vicerrector de USBA.

#### EN PRIMERA PERSONA

#### el cambio en la ideología de tu padre?

-Lo vemos a diario en su programa que, se sabe, es partidario del gobierno actual. Mi viejo es periodista y productor, trabaja 24/7. Es de una generación que no puede dejar de trabajar, que no puede quedarse tranquila, ni en las vacaciones dejaba de trabajar. Eso implica prescindir del debate y la lectura de ideas. Creo que eso te lleva a desmerecer fenómenos políticos y perder criterio político. Yo creo que mi viejo prescindió de las ideas. El problema no son las ideas en sí mismas, sino que a partir de eso, uno lee la realidad.

#### —¿Cómo fue el proceso de distanciamiento con su padre y cómo afectó eso a su relación?

-Fue gradual. Cada vez creo que las ideas importan menos y eso es una lástima porque yo soy idealista. Mi viejo es un empresario, tiene una productora, empleados y se acostumbró a un nivel de vida, propio de los años noventa, cuando se produjo un proceso de concentración de la industria mediática. Hizo mucha plata y se acostumbró a vivir como en un sueño. Iba a Aruba, cuando más de la mitad de la gente no podía viajar. Hay una cuestión ahí de mi viejo con el antikirchnerismo, que va a tener que explicar en algún momento.

#### —¿Por qué dice que su padre va a tener que explicar su antikirchnerismo?

—Es algo muy personal y depende de él. Mi viejo se crio en una clase baja de Villa Crespo, en un mundo patoteril, en donde había diferencias que se resolvían a las piñas. Yo pienso que el camino es de las ideas a las personas y no al revés.

#### —¿Qué piensa de los ensobrados en el periodismo?

—Si traigo la idea del ensobrado, sería justamente para sacarla. Para mí hay que posponer hasta la última instancia la idea de que alguien hace algo solo por interés o solo por guita. Con el kirchnerismo se decía que detrás había una familia que quería ganar plata. Del macrismo se decía que eran los empresarios que querían hacer negocio. Pero en ambos casos, hay una intención de bajarles precio a las ideas u otras cosas que se ponen en juego. Ojalá el problema fuese que hay un sobre que hace opinar a una persona A, B o C. Pospondría hasta el último sentido la idea de que los periodistas hacen algo solo por guita y que los políticos estén envueltos en esto. Ni Macri, ni Cristina, ni nadie. O quizá soy un idealista. No soy un periodista, no me interesa serlo, aunque en el último tiempo he coqueteado algo con eso para poder ganar plata, que tampoco ha sido mucha.

# —¿Está en contacto con su padre?

—En el último tiempo hemos perdido bastante el contacto, me he puesto muy hostil. No tengo tiempo, estoy cansado y trabajando, como para lidiar con las diferencias. Creo que mi papá está en un momento en el que no puede salir de su burbuja y ver los efectos públicos de su posición. LN+ tuvo un rol muy

Están regalando recursos y no hay interés de promover una política científica

fuerte en la legitimación de Milei como opción viable política. Nadie del establishment hablaba de Milei como una opción viable. Pero cuando quedaron Massa y Milei para el balotaje, entonces Bullrich y Petri se fueron con La Libertad Avanza y ahí, claramente, hubo una decisión de Macri y de LN+ de acompañar a Milei. Mi viejo tomó una decisión y creo que debería reconocer que su posición tuvo efectos sobre los demás.

#### —Usted ha sido becario del Conicet. ¿Cuál es su opinión sobre el recorte en la ciencia y el ajuste en el Conicet?

—Me cuesta casi argumentar porque es una obviedad absoluta. El Conicet está muy bien rankeado en medio de organismos internacionales de todo el mundo. He conocido la ciencia por dentro, he hablado con colegas europeos y estadounidenses, y ellos no pueden creer la pujanza y el vigor que tiene el sistema científico argentino. Pero ahora se están regalando recursos y no hay un interés científico por parte del gobierno de Milei de promover una política científica. Lo están destruyendo como pasa con Correo Argentino, que tiene un sistema de infraestructura armado a nivel nacional que no tiene ninguna empresa de comunicaciones.

#### —¿Por qué está usando una camisa de Correo Argentino?

—Porque soy músico y tengo una banda que se llama Correo Argentino. Estoy en dos proyectos: uno se llama Fonso y las Paritarias, con quienes presentamos un disco que se llama Día del Trabajador. Y el otro se llama Correo Argentino, que está recién empezando. Por eso es lamentable que ahora Correo Argentino esté en camino de la privatización. Ya han llegado este año muchos telegramas de despido, más que nada en pequeñas sucursales donde había quizá un trabajador en el medio de un pueblo, porque obviamente no es rentable tener un servicio postal ahí. Pero a nadie le importa qué pasará con la comunicación para esas personas.

#### —Agradecemos su participación en este Ciclo de Entrevistas organizado por estudiantes de la USBA y le pedimos cerrar con un comentario final

-El diario PERFIL es el que más me interesa, por la línea que tiene Jorge Fontevecchia. Es la pretensión de objetividad que no abunda en los medios. Es un diario que consulto. Por eso, me parece muy interesante que estén acá formándose. Hace treinta años el periodismo no se estudiaba y hoy hay una Universidad. Eso, por un lado, les aliviana el camino, pero no olviden hacer una búsqueda personal absoluta. Es muy lindo formarse, someterse a la autoridad del maestro. Pero no pospongan la búsqueda individual de qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer. Arriésguense al hacerlo iy buena suerte!

> \* Estudiantes de la Facultad de Comunicación, Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA).

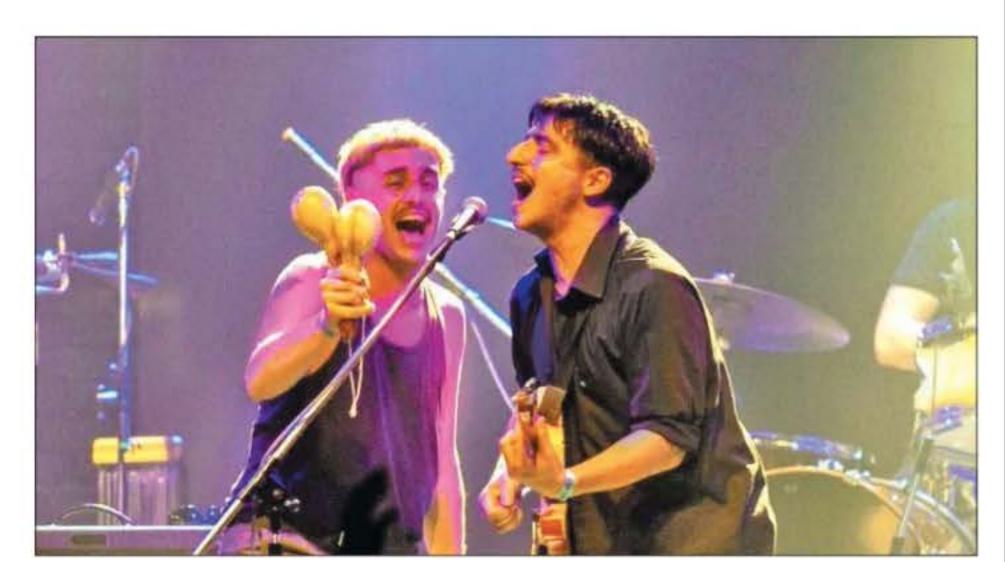

MÚSICA. Fonso y las Paritarias y Correo Argentino, son las dos bandas que integra Octavio Majul.

EN COPA AMÉRICA

# Leo Messi y su par de Canadá respaldan la tarea por los refugiados



EN EE.UU. Messi, Davies -exrefugiado- y Botti, de Acnur.

Davies, el capitán

de la selección de

Canadá, fue un

refugiado que huyó

de una guerra civil

Lionel Messi, embajador de Buena Voluntad de Unicef, y Alphonso Davies, capitán de la selección de Canadá y embajador de Buena Voluntad de Acnur, posaron con el Poncho Azul de Fundación Acnur Argentina, que simboliza el apoyo a los más de ciento veinte millones de personas refugiadas y desplazadas en el mundo. Con ellos estuvo también Alfredo Botti, director general de Fundación Acnur Argentina (Acnur es la

agencia de la ONU para los refugiados).

El 20 de junio se conmemora el Día Mundial del Refugiado para dar

visibilidad a la mayor crisis humanitaria de la historia después de la Segunda Guerra Mundial. Acnur trabaja desde hace más de setenta años para garantizar protección y asistencia humanitaria a quienes huyen de sus hogares para salvar sus vidas víctimas de la guerra, la violencia, los conflictos armados y la persecución.

Ponchos. Los Ponchos Azules son más de un millón de personas que en Argentina forman el movimiento más grande del mundo en apoyo a las personas refugiadas. Fundación Acnur Argentina eligió el poncho como elemento para representar el abrazo y el abrigo que brinda la sociedad argentina con su apoyo a las personas desplazadas forzosas.

Ser un Poncho Azul es sinónimo de solidaridad con los refugiados. Su diseño es una creación donada por el diseñador Benito Fernández, para visibilizar con esa prenda la situación por la que pasan millones de refugiadas.

Historia de vida. Alphonso Davies, el capitán de la

selección de Canadá que perdió ante la selección argentina en la Copa América, tiene una historia de vida que es más que inte-

resante de conocer. Davies nació en un campamento de personas refugiadas en Ghana, donde su familia había llegado en busca de seguridad y refugio huyendo de la guerra civil en Liberia. Con tan solo cinco años y gracias a un programa de reasentamiento Alphonso Davies y su familia pudieron reasentarse en Canadá.

A los quince años, él empezó a jugar fútbol profesional y al año debutó en la selección nacional de ese país, y fue el jugador más joven de la misma. Por su experiencia, en 2020 comenzó a colaborar y desde 2021 es embajador de buena voluntad de Acnur.

# EL ENTRETENIMENTO Y LAS NOTICIAS



PERIODISMO DE AUTOR CON BREAKING NEWS, ANÁLISIS Y COLUMNISTAS

MODO FONTEVECCHIA

CON JORGE FONTEVECCHIA

08.00 NOTICIAS

12.00 ÁCIDO EL ARCHIVO MÁS IRÓNICO DE LA TV

# **EDITANDO TELE**

EDICIÓN ESPECIAL
CON LUIS PIÑEYRO





EL NOTICIERO DEL ESPECTÁCULO Y LOS FAMOSOS

GOSSIP

CON PILAR SMITH

13.00 ESPECTÁCULOS

14.30 CHIMENTOS

PRIMICIAS, ROMANCES Y ESCÁNDALOS

# **ENTROMETIDOS**

CON CARLOS MONTI



COBERTURA COPA AMÉRICA

FANÁTICOS EN LA TV

CON ROCIO OLIVA Y LUCÍA UGARTE

16.00 PASIÓN

17.30 ACTUALIDAD LAS NOTICIAS DEL ESPECTÁCULO

# **EL IMPERTINENTE**

CON TOMÁS DENTE





TDA 27.2 | DirectTV 125/1125 | FLOW 21

TELERED 8 | TELECENTRO 16

ANTINA 15 | SUPERCANAL 14 | CLARO 8

# 48111648



EL ARCHIVO MÁS IRÓNICO DE LA TV

**EDITANDO TELE CON LUIS PIÑEYRO** 

ÉXITO

**FAMOSOS** 

LAS CELEBRITIES MÁS DESTACADAS.

+CARAS CON HÉCTOR MAUGERI

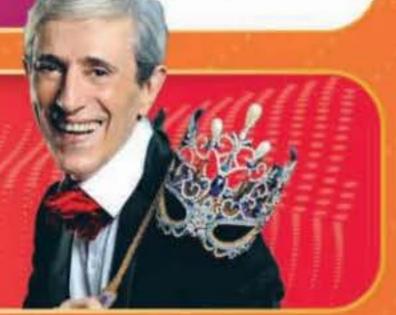



LAS MEJORES SUPERPRODUCCIONES
DE HOLLYWOOD

CINE NET

21.00 **ACCIÓN** 

22.30 7 MA TEMPORADA LA SOMBRA DEL TERRIBLE PASADO

**EL SEÑOR** DE LOS CIELOS





EL RESUMEN DE LAS NOTICIAS

REPERFILAR CON NÉSTOR SCLAUZERO

23.30 **ACTUALIDAD** 

TDA 27.2 | DirectTV 125/1125 | FLOW 21

**TELERED 8 | TELECENTRO 16** 

ANTINA 15 | SUPERCANAL 14 | CLARO 8





AIRE FRESCO





EUROCOPA: SIN MBAPPÉ, LA COLUMNA DE FRANCIA EMPATÓ TABAROVSKY: CON PAÍSES BAJOS SILENCIO ATROZ

Polonia perdió contra Austria El escritor se pregunta por qué ningún jugador de la y quedó afuera. PÁG. 58 Selección dice nada sobre la crisis del país. PÁG. 55

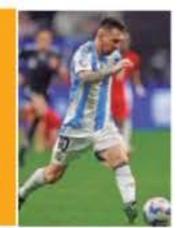



# BUENAS Y MALAS

El debut de la Selección en la Copa América dejó sinsabores. A la vigencia de Messi, le sumó los goles de Julián y Lautaro, la solidez del Cuti Romero y las respuestas del Dibu. Ahí estuvieron los mayores problemas: en la claridad con la que llegó Canadá. ¿Qué pasará con otro rival?



Sábado 22 de junio de 2024 - PERFIL



SHOW. Estados Unidos intenta consolidar su idea del fútbol: música, estímulos visuales, PNT, pero con fallas en el césped.

COPA AMÉRICA

# La Scaloneta en el 'Soccer Show' de Atlanta: un debut con luces y sombras

La Selección abrió el torneo continental que organiza Estados Unidos con un triunfo ante Canadá por 2 a 0. Mientras en el contorno hubo exceso de pantallas y publicidades, adentro, el estado del césped generó el enojo de Scaloni y de los jugadores. A diferencia de lo que había sucedido en las ediciones de 2019 (0-2 ante Colombia) y 2021 (empate con Chile), esta vez ganó. A favor: la vigencia de Messi y los goles de Julián y Lautaro. En contra: falencias en la defensa y el retroceso.

AGUSTÍN COLOMBO El debut contra Canadá en la Copa América genera ambivalencias. ¿Fue un debut para alimentar la ilusión que fabrica la Scaloneta desde hace varios años? ¿O fue más bien un debut para prender algunas señales de alarma y que la alegría sea mesurada? Surgen dudas, pero también certezas, todas vinculadas al juego del equipo el jueves por la noche ante Canadá en Atlanta, en el Mercedes Benz Stadium, un lugar que sintetizaba bastante bien lo que quieren hacer o intentar los estadounidenses con el fútbol (o con casi todo, sobre todo cuando se trata de un juego-espectáculo-negocio deportivo): llenarlo de pantallas y estímulos visuales, ponerle periodistas influencers que les lleven una moneda de Coca Cola a los árbitros para el sorteo, sumarle pastores evangélicos (esto en realidad es atribuible a la Conmebol), locutores y presentadores que le pidan al público que aliente o deje de alentar y acompañar con música y luces casi como si un partido fuese un recital. Ese gran combo yanki, The Soccer Horror Show, tuvo una falla en lo más importante, lo realmente determinante, donde empieza y termina todo: el

campo de juego. Lo dejó claro Lionel Scaloni en la conferencia de prensa cuando le preguntaron sobre







SÍMBOLOS. A sus 37 años, Messi sigue bailando y brillando en un campo de juego de un torneo exigente. El Cuti Romero y el Dibu Martínez fueron clave, aunque también evidenciaron problemas.

el partido: primero respondió con lo que quería decir desde que pisó la cancha: que el césped era un desastre, que tuvieron más de medio año para prepararlo y que dos días antes habían colocado panes de pasto natural sobre un pasto artificial, que el estadio era muy lindo, que quizás desde las plateas o desde la televisión no se percibía lo mal que estaba, y que sus jugadores no podían jugar en ese terreno.

Pero más allá de eso, de lo central y lo periférico, el funcionamiento del equipo dejó algunos puntos a favor y otros en contra. Se ganó y eso es lo que más importa, sobre todo para este equipo que no había obtenido triunfos en ninguno de sus estrenos: perdió con Colombia en la Copa América 2019, empató con Chile en 2021 y perdió con Arabia Saudita en el Mundial de Qatar. Ya lo sabemos: los debuts siempre

Se ganó y eso importa, sobre todo porque este equipo no había ganado en sus debuts

son complejos. Hay una cuota de nerviosismo y de puesta a punto que se logra con el correr de los partidos. Por eso lo más positivo es que se ganó contra un rival que, lejos de lo que algunos creen, es fuerte en varios aspectos, sobre todo en lo físico y en la dinámica que impone a partir de las subidas de Alphonso Davies (es raro que un lateral sea tan protagonista en un equipo, pero sucede).

Las respuestas del Dibu Martínez y la solidez del Cuti Romero también pueden anotarse como puntos altos, aunque su importancia en la victoria ante los canadienses evidencian un problema, sobre todo en el retroceso y en algunas segundas jugadas: Canadá no convirtió porque el arquero argentino está siempre donde tiene que estar. Sin espectacularidad, sin estridencias, el Dibu te salva. Y para una selección que por lo general siempre es favorita a ganar los partidos, eso es clave.

¿Qué pasará con otro rival de mayor jerarquía si Paredes no logra contener los avances rivales y no aparecen ni el Dibu ni el Cuti ni Lisandro Martínez, que también tuvo una correcta actuación? Es una pregunta, o una duda, o un temor para lo que viene.

Lo bueno, sin embargo, es bastante: que Messi a sus casi 37 años siga bailando en una cancha con la camiseta de la Selección es algo hermoso. Y que los dos delanteros centrales hayan convertido es una gran noticia. Julián Álvarez no festejaba desde los goles a Croacia, en la semifinal del Mundial, y Lautaro Martínez venía de una racha inexplicable, que se había cortado en el amistoso contra Guatemala, pero que necesitaba un gol en un partido por los puntos. Ahora, con eso resuelto, solo queda seguir esperando que esta selección nos siga dando alegrías.

PERFIL - Sábado 22 de junio de 2024

CON CHILE EN LA MIRA

# Día de entrenamiento y viaje a Nueva Jersey

Luego de ganar 2-0 ante Canadá en el debut en la Copa América, el plantel de la selección argentina trabajó ayer en dos grupos y, por la tarde, viajó a Nueva Jersey, donde el martes 25 a las 22 va a disputar el segundo partido frente a Chile.

Los convocados trabajaron en dos grupos: los titulares en el partido ante Canadá se recuperaron en el hotel, y el resto se trasladó al predio de la Universidad de Kennesaw State, donde realizó tareas en el gimnasio y con pelota en una de las canchas.

Después del entrenamiento de plantel, la delegación partió desde Atlanta hasta Nueva Jersey, donde tendrá lugar el segundo encuentro.

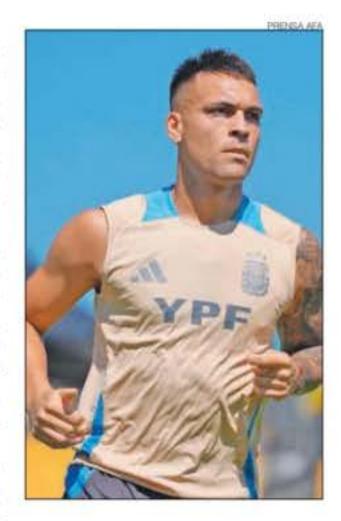

LAUTARO. El autor del segundo gol se entrenó liviano.

DENUNCIA DE CANADÁ

# Caso de racismo y pedido de multa para Argentina

La Asociación Canadiense de Fútbol denunció que el jugador Moïse Bombito sufrió racismo de parte de los hinchas argentinos en redes sociales tras la derrota por 2-0. Con emojis de monos y llamándolo "negro" en una foto que el futbolista subió junto a Lionel Messi, los hinchas atacaron al jugador del Colorado Rapids de Estados Unidos por una fuerte infracción que le cometió al astro argentino en el último cuarto de hora de juego.

"Canadá es consciente y está profundamente perturbada por los comentarios racistas hechos en línea y dirigidos a uno de nuestros jugadores de la selección nacional masculina después del partido de esta noche. Estamos en comunicación con Concacaf

AFP y Conmebol por este asunto", e de comunicó la Asociación Cauga- nadiense de Fútbol.

> Por su parte, Bombito publicó una historia en Instagram y respondió: "Mi hermosa Canadá. No hay lugar para esa mierda".

> Por otra parte, el entrenador de la selección de Canadá, Jesse Marsch, pidió que la selección argentina sea multada por la demora para retornar al campo de juego en el entretiempo del partido.

> Marsch se mostró enojado por la demora: "Cuando estaban tardando, sabía que estaban mirando el video y analizando cómo querían jugar contra nosotros. Ojalá los árbitros pudieran gestionar eso. Si nosotros llegáramos cinco minutos tarde, tendríamos una multa. Habría un gran problema".

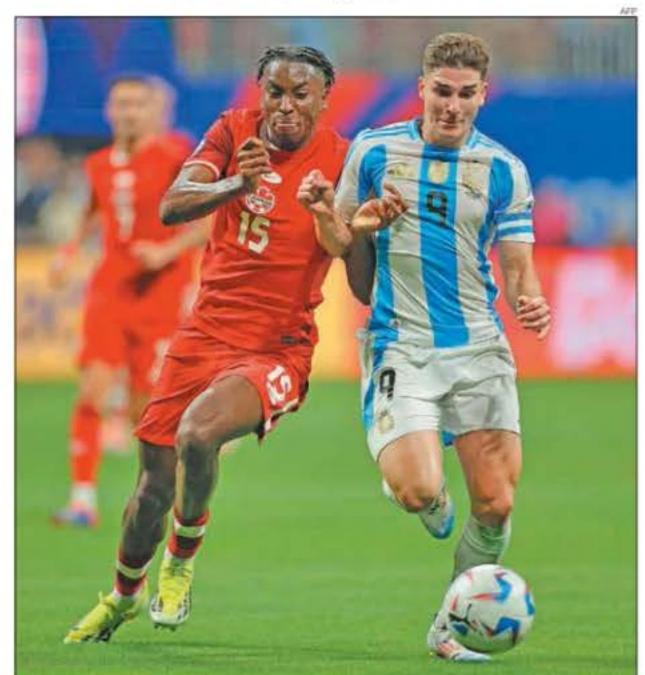

BOMBITO. El jugador canadiense recibió mensajes discriminatorios.

# Un silencio atronador en medio de la catástrofe

DAMIÁN TABAROVSKY

Me gustaría

escuchar la

opinión de Messi

sobre lo que

padece la sociedad

Mientras en Francia, al mismo tiempo en que se juega la Eurocopa en Alemania, Mbappé y decenas de deportistas llaman a no votar por la extrema derecha, aquí, donde ya gobierna el fascismo en clave neoliberal, estamos inundados de propagandas en las que los jugadores de la Selección y su DT nos venden bancos, tarjetas de crédito, hamburguesas y combos con doble huevo, bajo un silencio atronador sobre la situación catastrófica que padece la sociedad, en particular los sectores medios y bajos, principales consumidores de la Copa América y del fútbol en general.

Por supuesto que con este silencio colaboran los propios periodistas deportivos que, cuando al fin logran estar frente a alguno de los players, no le preguntan nada. Tal vez tengan temor a que Messi no les dé nunca más una nota, o que se les terminen sus prebendas, o que se note su

Me go escue con este silencio colaboration de la granda de

mediocridad intelectual (la de los periodistas). No lo sé. Sé, sí, que me gustaría escuchar la opinión de Messi ante lo que ocurre acá, incluso si, como pienso, solo termine contestando que es solo un jugador de fútbol y que por eso no opina de otras cosas. A esta altura, prefiero a los Tevez, Barros Schelotto o el Kun Agüero, verdaderos gerentes del PRO o fans de Milei, antes que a muchos de esta Selección muda.

Entre tanto, en su tiempo libre, los muchachos juegan al fútbol, y debutaron en Atlanta (la ciudad de la Coca-Cola y la CNN) frente a Canadá con un 2 a 0, que bien pudo ser 3 a 0, pero también 2 a 2, en un partido durísimo, intenso, casi apasionante. Imagino que para el espectador neutral debe haber sido muy interesante de seguir. A nosotros, menos neutrales, se nos hace conmovedor ver a Messi a sus 37 años: nos vamos a tener que ir acostumbrando a que erre goles que antes hacía, que ya no tenga más ese cambio de ritmo al salir de la primera gambeta, que entre menos en juego pero que, sin embargo, siga siendo el mejor de la cancha a base de personalidad, increíbles pases de gol entre líneas y un liderazgo como no hay otro en el fútbol actual.

Canadá pensó una táctica y la aplicó muy bien: le puso un tipo encima a Paredes para que Argentina no saliera jugando

> limpio de abajo, e intentó (y muchas veces logró) ganarles las espaldas a Molina y Acuña. De hecho, junto a Messi la figura fue Dibu Martínez, que tapó dos o tres muy difíciles, y le sumó un par de saques de arco rápidos y largos que dejaron ma-

no a mano con el arquero a Messi y otros. Equipo físico, Canadá no les va a ser fácil a Chile y a Perú. Volviendo a Argentina, justamente por el ritmo tan intenso, habrá que ver cómo quedaron físicamente para el partido del martes contra Chile, en especial Di María, y sobre todo Messi. No fue un debut fácil.

Scaloni y los jugadores se quejaron mucho del estado del campo de juego, tal vez eso explique las imprecisiones del primer tiempo. El DT reconoció que, además de las dificultades del césped, Canadá jugó bien y que al final "nos atrincheramos", y que por momentos "fue un partido extraño", en un gesto de sinceridad infrecuente en este ambiente. Esto recién empieza.



HINCHAS. El partido fue intenso, interesante para disfrutar desde las tribunas.



BATISTA. El "Bocha", entrenador de Venezuela.

COPA AMÉRICA

# México debuta ante Jamaica en California

AFP Con dos encuentros programados, la Copa América tendrá el inicio del Grupo B con Ecuador-Venezuela y México-Jamaica. En California, el Levi's Stadium será el escenario donde hoy desde las 19 Ecuador y Venezuela se enfrentarán en la primera fecha del grupo B de la Copa América 2024.

La Vinotinto, bajo la dirección de Fernando "Bocha" Batista, buscará sorprender a la Selección ecuatoriana. El encuentro está programado para las 19. Ecuador, dirigido por el español Félix Sánchez Bas, llega tras una serie de partidos amistosos que dejó un balance mixto.

Venezuela tuvo un desempeño destacable en las eliminatorias de Conmebol, ocupando el cuarto lugar que les da un pase directo. Sin embargo, optaron por no disputar amistosos antes de la Copa América. Batista prefirió concentrar al equipo y trabajar en la cohesión del grupo, una decisión que podría ser crucial en esta Copa América.

Más tarde, en Houston, México y Jamaica se medirán en el Estadio NRG a patir de las 22. El Tri, con el objetivo de comenzar con buen pie, buscará evitar sorpresas ante los caribeños. México, que llega con cierta presión debido a resultados recientes, es considerado favorito para este encuentro.

El equipo mexicano tuvo una preparación con resultados polémicos. Tras perder la final de la Nations League ante Estados Unidos por 2 a 0, jugaron tres amistosos: vencieron a Bolivia por 1 a 0, perdieron por 4 a 0 frente a Uruguay y cayeron con Brasil por 3 a 2.

EUROCOPA 2024

Con Mbappé en el banco de suplentes y un Griezmann

errático frente al arco, Francia fue incapaz de aprovechar sus ocasiones contra

Países Bajos y empató 0-0 en Leipzig, resultado que acerca a los dos países a cla-

de la Eurocopa 2024.

posición con 3 unidades...

to, está bien. No perdemos

y todo sigue en nuestras

manos", valoró el defensor

neerlandés Virgil van Dijk, que resaltó "la voluntad, y

el espíritu de combate" de

lla neerlandesa, que recibió

ayuda de los hombres de

ataque, como su compañero

en el Liverpool Cody Gapko.

pero la pelota se me ha que-

dado en los pies. Es una pe-

na. Lo que nos ha faltado en

estos dos partidos es mar-

car, así que hace falta tra-

bajar", lamentó Griezmann

"He tenido dos ocasiones.

El capitán dirigió la mura-

estrella.

la defensa.

# Sin Mbappé, Francia consiguió un empate ante Países Bajos



POR AIRE. El subcampeón del mundo tuvo las más claras del partido, pero Griezmann falló.

tras el partido.

Pese a la falta de goles, hay señales positivas en el juego de Francia, en especial el gran estado de forma del centrocampista N'Golo Kanté, elegido de nuevo jugador del Partido por la UEFA.

"Tengo sentimientos encontrados. Creo que hicimos un buen partido en general, pero la decepción es por no haber marcado y no habernos clasificado", valoro Kanté a BeIN Sports.

# Otra función de Cristiano

naldo contra Arda Güler, el pasado y futuro del Real Madrid se enfrentan en la jornada de hoy de la Eurocopa, en la que Bélgica, una de las aspirantes a llegar lejos en el

frente a Rumania para pensar en los cruces. Portugal y Turquía, que vencieron en sus debuts, se jugarán el primer puesto del grupo F en Dortmund a partir

R.P. torneo, debe su- de las 13, con el Cristiano Ro- mar la victoria atractivo de ver en acción al infatigable Ronaldo, de 39 años, contra el joven Güler, 19 años. La promesa del fútbol turco causó sensación con un golazo en el duelo frente a Georgia.

**ELIMINADA** 

# Austria le ganó a Polonia y la dejó afuera

R.P. Austria venció en Berlín por 3-1 a la Polonia de Robert Lewandowski, que quedó última en el grupo D y eliminada en la Eurocopa 2024. Los hombres de Ralf Rangnick se impusieron gracias a los goles de Trauner, Baumgartner y Arnautovic de penal.

El delantero Krysztof Piatek marcó el único tanto para Polonia, que solo pudo contar con Lewandowski durante poco más de media hora en la segunda parte. Lewandowski debutó en la Eurocopa, pero no pudo evitar la segunda derrota de su equipo.



DESAZÓN. Lewandowski y compañía, sin consuelo.

A ESLOVAQUIA

# Ucrania ganó y tomó aire

La Selección de Ucrania le ganó por 2 a 1 a su par de Eslovaquia, en Düsseldorf y se ilusiona con clasificar a los octavos de final. El equipo del oriente europeo llegaba a este partido tras la derrota en la primera jornada ante Rumania por 3 a 0, un resultado que lo obligaba a conseguir los tres puntos.

Enfrente estaba el conjunto centroeuropeo que, a priori, parecía ser el más débil de este Grupo E y que no tendría chances de avanzar a octavos de final.



PROFESIONALIZATE EN BELLEZA, **CURSOS CON ÉXITO GARANTIZADO.** SEGUINOS EN @MSP.LASHES

# #UnidosPorDirectv

# Toda la Copa América, todo el día, solo por SPORTS

-CONMEBOLCOPA AMERICA
USA 2024

DIRECTY

EMISORA AUTORIZADA

Válido para Argentina desde 03/06/2024 al 30/06/2024. DIRECTV Argentina S.A. - CUIT 30-68588939-7, Capitán Justo G. Bermudez 4547, Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.directv.com.ar.

LIGA DE LAS NACIONES

# La selección de voley clasificó a París 2024

La selección argentina de voleibol, ya clasificada a los Juegos Olímpicos de París 2024, perdió ayer por 3-0 ante Polonia en el marco de la tercera fecha del Grupo 5 de la tercera semana de la Liga de Naciones. En el Arena Stožice de Ljubliana en la capital eslovena, la Selección salió a jugar más relajada tras asegurarse su participación en la cita olímpica, y Polonia, líder del ranking, no se lo perdonó y le ganó con contundencia en tres sets corridos (25-19, 25-18 y 25-22).

Con este resultado y cla-

sificado al certamen polideportivo que iniciará el 26 de julio en la capital francesa, Argentina podría quedarse afuera de la próxima fase de esta Liga de Naciones ya que ocho son los que clasifican a esta ronda.

A falta de un partido para el cierre de la fase regular de este certamen internacional, Cuba y Serbia, que corre con un poco más de ventaja, pelean por uno de los dos cupos que quedan para los Juegos Olímpicos que tendrán lugar en Francia. El quinto lugar lo ocupará el mejor de África que es Egipto.



FESTEJO. El plantel celebra que disputará los JJ. 00.



VELOZ. El británico lideró los entrenamientos en España.

FÓRMULA 1

# Hamilton sostiene la mejoría de los Mercedes

El piloto británico Lewis
Hamilton encabezó ayer los
entrenamientos libres del
Gran Premio de España de
Fórmula 1, donde confirmó
la mejoría en las últimas
semanas de los Mercedes.
El siete veces campeón del
mundo de Fórmula 1, que
fichará la temporada que
viene por Ferrari, quedó por
delante del español Carlos
Sainz (Ferrari) y del británico Lando Norris (McLaren).

La segunda tanda de los entrenamientos resultó especialmente igualada, con 16 pilotos separados por una distancia inferior a un segundo, algo que no se había visto desde hacía mucho tiempo. Dos semanas después de la inesperada pole position de Russell en Montreal (Canadá), los Mercedes evidenciaron en el arranque del Gran Premio de España su mejoría observada en las últimas semanas.

También ofrecieron un buen rendimiento los monoplazas de McClaren, sobre todo el británico Norris, quien mañana podría competir por la victoria. JJ. OO.

# Preocupa la contaminación del río Sena

El nivel de contaminación del río Sena supera los límites previstos para la celebración de las competencias de triatlón y maratón de natación, según los análisis publicados ayer, a 35 días del inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Hasta la fecha, las muestras tomadas en el Sena no corresponden a los estándares", comentó el prefecto regional Marc Guillaume, aunque expresó su confianza en que las pruebas previstas podrán disputarse finalmente en sus aguas.

Según el informe semanal publicado por la alcaldía de París y la prefectura regional, las malas condiciones meteorológicas de los últimos días en Francia explican el alza de las concentraciones de dos bacterias fecales en el río.

"La calidad del agua sigue deteriorándose como consecuencia de las desfavorables condiciones hidrológicas y meteorológicas: lluvia, gran caudal, pocas horas de sol, temperaturas por debajo" de las normales, explican las autoridades locales.







## 1 / TELEGRILLA

Ubique en los cuadros superiores las palabras que piden las referencias y traslade las letras al cuadro inferior, de acuerdo con los números que corresponden a cada una. En la primera columna de los cuadros superiores se leerá el título de una obra de Fernando Savater, y en el inferior, un párrafo de esta.

| A | 13  | 108 | 45  | 102 | 54  | 93  |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| В | 7   | 124 | 75  | 149 | 42  | 14  |     |
| C | 51  | 135 | 15  | 120 | 28  | 71  |     |
| D | 9   | 40  | 61  | 44  | 143 | 73  |     |
| E | 27  | 150 | 137 | 41  | 80  | 86  |     |
| F | 23  | 43  | 126 | 62  | 48  | 70  | 141 |
| G | 32  | 76  | 148 | 35  | 68  | 2   | 8   |
| н | 33  | 110 | 77  | 1   | 57  | 87  | 63  |
| J | 6   | 116 | 11  | 46  | 82  | 90  | 142 |
| K | 114 | 37  | 85  | 67  | 125 | 22  | 98  |
| L | 26  | 84  | 69  | 106 | 4   | 136 | 55  |
| M | 5   | 29  | 58  | 113 | 78  | 72  | 12  |

| N | 92  | 16  | 64  | 39  | 147 | 145 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0 | 18  | 88  | 103 | 130 | 140 | 38  |
| P | 19  | 144 | 128 | 121 | 60  | 101 |
| R | 131 | 36  | 52  | 56  | 91  | 104 |
| S | 30  | 146 | 47  | 21  | 123 | 117 |
| Т | 115 | 129 | 97  | 65  | 133 | 53  |
| U | 10  | 127 | 105 | 49  | 107 | 134 |
| V | 81  | 96  | 138 | 99  | 94  | 50  |
| w | 25  | 31  | 3   | 17  | 89  | 59  |
| х | 109 | 111 | 122 | 24  | 34  | 74  |
| Υ | 100 | 112 | 20  | 119 | 139 | 95  |
| Z | 66  | 132 | 118 | 79  | 83  | 151 |

| 1  | G                                                  | 2                                                       |                                                                               |                                                                                             | W                                                                                                                            | 3                                                                                                 | L                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                       | M                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | В                                                  | 14                                                      |                                                                               |                                                                                             | c                                                                                                                            | 15                                                                                                | N                                                                                                                                                                 | 16                                                                                                                                                                                      | W                                                                                                                                                                                                                | 17                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Υ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 27 | C                                                  | 28                                                      | M                                                                             | 29                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                   | s                                                                                                                                                                 | 30                                                                                                                                                                                      | w                                                                                                                                                                                                                | 31                                                                                                                                                                                                                          | G                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Х                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40 |                                                    |                                                         | E                                                                             | 41                                                                                          | В                                                                                                                            | 42                                                                                                | F                                                                                                                                                                 | 43                                                                                                                                                                                      | D                                                                                                                                                                                                                | 44                                                                                                                                                                                                                          | A                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                      | J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 54 | L                                                  | 55                                                      |                                                                               |                                                                                             | R                                                                                                                            | 56                                                                                                | Н                                                                                                                                                                 | 57                                                                                                                                                                                      | М                                                                                                                                                                                                                | 58                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 67 | G                                                  | 68                                                      | L                                                                             | 69                                                                                          | F                                                                                                                            | 70                                                                                                | c                                                                                                                                                                 | 71                                                                                                                                                                                      | М                                                                                                                                                                                                                | 72                                                                                                                                                                                                                          | D                                                                                                                                                                                                                                                                     | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Х                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 81 | J                                                  | 82                                                      | Z                                                                             | 83                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                   | L                                                                                                                                                                 | 84                                                                                                                                                                                      | K                                                                                                                                                                                                                | 85                                                                                                                                                                                                                          | Ε                                                                                                                                                                                                                                                                     | 86                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Α                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 95 | ٧                                                  | 96                                                      |                                                                               |                                                                                             | Т                                                                                                                            | 97                                                                                                | K                                                                                                                                                                 | 98                                                                                                                                                                                      | ٧                                                                                                                                                                                                                | 99                                                                                                                                                                                                                          | Υ                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 08 | Х                                                  | 109                                                     | Н                                                                             | 110                                                                                         | X                                                                                                                            | 111                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         | Υ                                                                                                                                                                                                                | 112                                                                                                                                                                                                                         | M                                                                                                                                                                                                                                                                     | 113                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Υ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 22 | S                                                  | 123                                                     | В                                                                             | 124                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                   | K                                                                                                                                                                 | 125                                                                                                                                                                                     | F                                                                                                                                                                                                                | 126                                                                                                                                                                                                                         | U                                                                                                                                                                                                                                                                     | 127                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 35 | L                                                  | 136                                                     | E                                                                             | 137                                                                                         | V                                                                                                                            | 138                                                                                               | Υ                                                                                                                                                                 | 139                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                | 140                                                                                                                                                                                                                         | F                                                                                                                                                                                                                                                                     | 141                                                                                                                                                                                                                                                                                     | J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 49 | E                                                  | 150                                                     | Z                                                                             | 151                                                                                         |                                                                                                                              | _                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | 13<br>27<br>40<br>54<br>67<br>81<br>95<br>08<br>22 | 13 B<br>27 C<br>40 67 G<br>81 J<br>95 V<br>08 X<br>22 S | 13 B 14 27 C 28 40 54 L 55 67 G 68 81 J 82 95 V 96 08 X 109 22 S 123 35 L 136 | 13 B 14 27 C 28 M 40 E 54 L 55 67 G 68 L 81 J 82 Z 95 V 96 08 X 109 H 22 S 123 B 35 L 136 E | 13 B 14  27 C 28 M 29  40 E 41  54 L 55  67 G 68 L 69  81 J 82 Z 83  95 V 96  08 X 109 H 110  22 S 123 B 124  35 L 136 E 137 | 13 B 14 C 27 C 28 M 29 40 E 41 B 54 L 55 R 67 G 68 L 69 F 81 J 82 Z 83 95 V 96 T 08 X 109 H 110 X | 13 B 14 C 15  27 C 28 M 29  40 E 41 B 42  54 L 55 R 56  67 G 68 L 69 F 70  81 J 82 Z 83  95 V 96 T 97  08 X 109 H 110 X 111  22 S 123 B 124  35 L 136 E 137 V 138 | 13 B 14 C 15 N  27 C 28 M 29 S  40 E 41 B 42 F  54 L 55 R 56 H  67 G 68 L 69 F 70 C  81 J 82 Z 83 L L  95 V 96 T 97 K  08 X 109 H 110 X 111 K  22 S 123 B 124 K  35 L 136 E 137 V 138 Y | 13 B 14 C 15 N 16  27 C 28 M 29 S 30  40 E 41 B 42 F 43  54 L 55 R 56 H 57  67 G 68 L 69 F 70 C 71  81 J 82 Z 83 L 84  95 V 96 T 97 K 98  08 X 109 H 110 X 111  22 S 123 B 124 K 125  35 L 136 E 137 V 138 Y 139 | 13 B 14 C 15 N 16 W 27 C 28 M 29 S 30 W 40 E 41 B 42 F 43 D 54 L 55 R 56 H 57 M 67 G 68 L 69 F 70 C 71 M 81 J 82 Z 83 L 84 K 95 V 96 T 97 K 98 V 08 X 109 H 110 X 111 Y 22 S 123 B 124 K 125 F 35 L 136 E 137 V 138 Y 139 O | 13 B 14 C 15 N 16 W 17  27 C 28 M 29 S 30 W 31  40 E 41 B 42 F 43 D 44  54 L 55 R 56 H 57 M 58  67 G 68 L 69 F 70 C 71 M 72  81 J 82 Z 83 L 84 K 85  95 V 96 T 97 K 98 V 99  08 X 109 H 110 X 111 Y 112  22 S 123 B 124 K 125 F 126  35 L 136 E 137 V 138 Y 139 O 140 | 13 B 14 C 15 N 16 W 17 O  27 C 28 M 29 S 30 W 31 G  40 E 41 B 42 F 43 D 44 A  54 L 55 R 56 H 57 M 58  67 G 68 L 69 F 70 C 71 M 72 D  81 J 82 Z 83 L 84 K 85 E  95 V 96 T 97 K 98 V 99 Y  08 X 109 H 110 X 111 Y 112 M  22 S 123 B 124 K 125 F 126 U  35 L 136 E 137 V 138 Y 139 O 140 F | 13 B 14 C 15 N 16 W 17 O 18  27 C 28 M 29 S 30 W 31 G 32  40 E 41 B 42 F 43 D 44 A 45  54 L 55 R 56 H 57 M 58  67 G 68 L 69 F 70 C 71 M 72 D 73  81 J 82 Z 83 L 84 K 85 E 86  95 V 96 T 97 K 98 V 99 Y 100  08 X 109 H 110 X 111 Y 112 M 113  22 S 123 B 124 K 125 F 126 U 127  35 L 136 E 137 V 138 Y 139 O 140 F 141 | 13 B 14 C 15 N 16 W 17 O 18 D 27 C 28 M 29 S 30 W 31 G 32 H 40 E 41 B 42 F 43 D 44 A 45 J 54 L 55 R 56 H 57 M 58 W 67 G 68 L 69 F 70 C 71 M 72 D 73 X 81 J 82 Z 83 L 84 K 85 E 86 H 95 V 96 T 97 K 98 V 99 Y 100 P 08 X 109 H 110 X 111 Y 112 M 113 K 22 S 123 B 124 K 125 F 126 U 127 P 35 L 136 E 137 V 138 Y 139 O 140 F 141 J | 13 B 14 C 15 N 16 W 17 O 18  27 C 28 M 29 S 30 W 31 G 32 H 33  40 E 41 B 42 F 43 D 44 A 45 J 46  54 L 55 R 56 H 57 M 58 W 59  67 G 68 L 69 F 70 C 71 M 72 D 73 X 74  81 J 82 Z 83 L 84 K 85 E 86 H 87  95 V 96 T 97 K 98 V 99 Y 100 P 101  08 X 109 H 110 X 111 Y 112 M113 K 114  22 S 123 B 124 K 125 F 126 U 127 P 128  35 L 136 E 137 V 138 Y 139 O 140 F 141 J 142 | 13 B 14 C 15 N 16 W 17 O 18 P 27 C 28 M 29 S 30 W 31 G 32 H 33 B 40 E 41 B 42 F 43 D 44 A 45 J 46 S 54 L 55 R 56 H 57 M 58 W 59 P 67 G 68 L 69 F 70 C 71 M 72 D 73 X 74 B 81 J 82 Z 83 L 84 K 85 E 86 H 87 O 95 V 96 T 97 K 98 V 99 Y 100 P 101 A 08 X 109 H 110 X 111 Y 112 M 113 K 114 B 22 S 123 B 124 K 125 F 126 U 127 P 128 T 35 L 136 E 137 V 138 Y 139 O 140 F 141 J 142 D | 13 B 14 C 15 N 16 W 17 O 18 P 19  27 C 28 M 29 S 30 W 31 G 32 H 33  40 E 41 B 42 F 43 D 44 A 45 J 46 S 47  54 L 55 R 56 H 57 M 58 W 59 P 60  67 G 68 L 69 F 70 C 71 M 72 D 73 X 74  81 J 82 Z 83 L 84 K 85 E 86 H 87 O 88  95 V 96 T 97 K 98 V 99 Y 100 P 101 A 102  08 X 109 H 110 X 111 Y 112 M 113 K 114  22 S 123 B 124 K 125 F 126 U 127 P 128 T 129  35 L 136 E 137 V 138 Y 139 O 140 F 141 J 142 D 143 | 13 B 14 C 15 N 16 W 17 O 18 P 19 Y  27 C 28 M 29 S 30 W 31 G 32 H 33 X  40 E 41 B 42 F 43 D 44 A 45 J 46 S 47 F  54 L 55 R 56 H 57 M 58 W 59 P 60 D  67 G 68 L 69 F 70 C 71 M 72 D 73 X 74 B  81 J 82 Z 83 L 84 K 85 E 86 H 87 O 88 W  95 V 96 T 97 K 98 V 99 Y 100 P 101 A 102 O  08 X 109 H 110 X 111 Y 112 M 113 K 114 T  22 S 123 B 124 K 125 F 126 U 127 P 128 T 129 O  35 L 136 E 137 V 138 Y 139 O 140 F 141 J 142 D 143 | 13 B 14 C 15 N 16 W 17 O 18 P 19 Y 20 27 C 28 M 29 S 30 W 31 G 32 H 33 X 34 40 E 41 B 42 F 43 D 44 A 45 J 46 S 47 F 48 54 L 55 R 56 H 57 M 58 W 59 P 60 D 61 67 G 68 L 69 F 70 C 71 M 72 D 73 X 74 B 75 81 J 82 Z 83 L 84 K 85 E 86 H 87 O 88 W 89 95 V 96 T 97 K 98 V 99 Y 100 P 101 A 102 O 103 08 X 109 H 110 X 111 Y 112 M 113 K 114 T 115 22 S 123 B 124 K 125 F 126 U 127 P 128 T 129 O 130 35 L 136 E 137 V 138 Y 139 O 140 F 141 J 142 D 143 | 13 B 14 C 15 N 16 W 17 O 18 P 19 Y 20 S 27 C 28 M 29 S 30 W 31 G 32 H 33 X 34 G 40 E 41 B 42 F 43 D 44 A 45 J 46 S 47 F 48 U 54 L 55 R 56 H 57 M 58 W 59 P 60 D 61 F 67 G 68 L 69 F 70 C 71 M 72 D 73 X 74 B 75 G 81 J 82 Z 83 L 84 K 85 E 86 H 87 O 88 W 89 J 95 V 96 T 97 K 98 V 99 Y 100 P 101 A 102 O 103 R 08 X 109 H 110 X 111 Y 112 M 113 K 114 T 115 J 22 S 123 B 124 K 125 F 126 U 127 P 128 T 129 O 130 35 L 136 E 137 V 138 Y 139 O 140 F 141 J 142 D 143 P | 13 B 14 C 15 N 16 W 17 O 18 P 19 Y 20 S 21  27 C 28 M 29 S 30 W 31 G 32 H 33 X 34 G 35  40 E 41 B 42 F 43 D 44 A 45 J 46 S 47 F 48 U 49  54 L 55 R 56 H 57 M 58 W 59 P 60 D 61 F 62  67 G 68 L 69 F 70 C 71 M 72 D 73 X 74 B 75 G 76  81 J 82 Z 83 L 84 K 85 E 86 H 87 O 88 W 89 J 90  95 V 96 T 97 K 98 V 99 Y 100 P 101 A 102 O 103 R 104  08 X 109 H 110 X 111 Y 112 M 113 K 114 T 115 J 116  22 S 123 B 124 K 125 F 126 U 127 P 128 T 129 O 130  35 L 136 E 137 V 138 Y 139 O 140 F 141 J 142 D 143 P 144 | 13 B 14 C 15 N 16 W 17 O 18 P 19 Y 20 S 21 K 27 C 28 M 29 S 30 W 31 G 32 H 33 X 34 G 35 R 40 E 41 B 42 F 43 D 44 A 45 J 46 S 47 F 48 U 49 V 54 L 55 R 56 H 57 M 58 W 59 P 60 D 61 F 62 H 67 G 68 L 69 F 70 C 71 M 72 D 73 X 74 B 75 G 76 H 81 J 82 Z 83 L 84 K 85 E 86 H 87 O 88 W 89 J 90 R 95 V 96 T 97 K 98 V 99 Y 100 P 101 A 102 O 103 R 104 08 X 109 H 110 X 111 Y 112 M 113 K 114 T 115 J 116 S 22 S 123 B 124 K 125 F 126 U 127 P 128 T 129 O 130 R 35 L 136 E 137 V 138 Y 139 O 140 F 141 J 142 D 143 P 144 N | 13 B 14 C 15 N 16 W 17 O 18 P 19 Y 20 S 21 K 22 27 C 28 M 29 S 30 W 31 G 32 H 33 X 34 G 35 R 36 40 E 41 B 42 F 43 D 44 A 45 J 46 S 47 F 48 U 49 V 50 54 L 55 R 56 H 57 M 58 W 59 P 60 D 61 F 62 H 63 67 G 68 L 69 F 70 C 71 M 72 D 73 X 74 B 75 G 76 H 77 81 J 82 Z 83 L 84 K 85 E 86 H 87 O 88 W 89 J 90 R 91 95 V 96 T 97 K 98 V 99 Y 100 P 101 A 102 O 103 R 104 08 X 109 H 110 X 111 Y 112 M 113 K 114 T 115 J 116 S 117 22 S 123 B 124 K 125 F 126 U 127 P 128 T 129 O 130 R 131 35 L 136 E 137 V 138 Y 139 O 140 F 141 J 142 D 143 P 144 N 145 | 13 B 14 C 15 N 16 W 17 O 18 P 19 Y 20 S 21 K 22 F 27 C 28 M 29 S 30 W 31 G 32 H 33 X 34 G 35 R 36 K 40 E 41 B 42 F 43 D 44 A 45 J 46 S 47 F 48 U 49 V 50 C 54 L 55 R 56 H 57 M 58 W 59 P 60 D 61 F 62 H 63 67 G 68 L 69 F 70 C 71 M 72 D 73 X 74 B 75 G 76 H 77 M 81 J 82 Z 83 L 84 K 85 E 86 H 87 O 88 W 89 J 90 R 91 N 95 V 96 T 97 K 98 V 99 Y 100 P 101 A 102 O 103 R 104 U 08 X 109 H 110 X 111 Y 112 M 113 K 114 T 115 J 116 S 117 Z 22 S 123 B 124 K 125 F 126 U 127 P 128 T 129 O 130 R 131 Z | 13 B 14 C 15 N 16 W 17 O 18 P 19 Y 20 S 21 K 22 F 23 27 C 28 M 29 S 30 W 31 G 32 H 33 X 34 G 35 R 36 K 37 40 E 41 B 42 F 43 D 44 A 45 J 46 S 47 F 48 U 49 V 50 C 51 54 L 55 R 56 H 57 M 58 W 59 P 60 D 61 F 62 H 63 67 G 68 L 69 F 70 C 71 M 72 D 73 X 74 B 75 G 76 H 77 M 78 81 J 82 Z 83 L 84 K 85 E 86 H 87 O 88 W 89 J 90 R 91 N 92 95 V 96 T 97 K 98 V 99 Y 100 P 101 A 102 O 103 R 104 U 105 08 X 109 H 110 X 111 Y 112 M 113 K 114 T 115 J 116 S 117 Z 118 22 S 123 B 124 K 125 F 126 U 127 P 128 T 129 O 130 R 131 Z 132 35 L 136 E 137 V 138 Y 139 O 140 F 141 J 142 D 143 P 144 N 145 | 13 B 14 C 15 N 16 W 17 O 18 P 19 Y 20 S 21 K 22 F 23 X 27 C 28 M 29 S 30 W 31 G 32 H 33 X 34 G 35 R 36 K 37 O 40 E 41 B 42 F 43 D 44 A 45 J 46 S 47 F 48 U 49 V 50 C 51 S 4 L 55 R 56 H 57 M 58 W 59 P 60 D 61 F 62 H 63 N 67 G 68 L 69 F 70 C 71 M 72 D 73 X 74 B 75 G 76 H 77 M 78 S 1 J 82 Z 83 L 84 K 85 E 86 H 87 O 88 W 89 J 90 R 91 N 92 A 95 V 96 T 97 K 98 V 99 Y 100 P 101 A 102 O 103 R 104 U 105 L 08 X 109 H 110 X 111 Y 112 M 113 K 114 T 115 J 116 S 117 Z 118 Y 22 S 123 B 124 K 125 F 126 U 127 P 128 T 129 O 130 R 131 Z 132 T 35 L 136 E 137 V 138 Y 139 O 140 F 141 J 142 D 143 P 144 N 145 S | 13 B 14 C 15 N 16 W 17 O 18 P 19 Y 20 S 21 K 22 F 23 X 24  27 C 28 M 29 S 30 W 31 G 32 H 33 X 34 G 35 R 36 K 37 O 38  40 E 41 B 42 F 43 D 44 A 45 J 46 S 47 F 48 U 49 V 50 C 51  54 L 55 R 56 H 57 M 58 W 59 P 60 D 61 F 62 H 63 N 64  67 G 68 L 69 F 70 C 71 M 72 D 73 X 74 B 75 G 76 H 77 M 78  81 J 82 Z 83 L 84 K 85 E 86 H 87 O 88 W 89 J 90 R 91 N 92 A 93  95 V 96 T 97 K 98 V 99 Y 100 P 101 A 102 O 103 R 104 U 105 L 106  08 X 109 H 110 X 111 Y 112 M 113 K 114 T 115 J 116 S 117 Z 118 Y 119  22 S 123 B 124 K 125 F 126 U 127 P 128 T 129 O 130 R 131 Z 132 T 133  35 L 136 E 137 V 138 Y 139 O 140 F 141 J 142 D 143 P 144 N 145 S 146 | 13 B 14 C 15 N 16 W 17 O 18 P 19 Y 20 S 21 K 22 F 23 X 24 W 27 C 28 M 29 S 30 W 31 G 32 H 33 X 34 G 35 R 36 K 37 O 38 N 40 E 41 B 42 F 43 D 44 A 45 J 46 S 47 F 48 U 49 V 50 C 51 R 54 L 55 R 56 H 57 M 58 W 59 P 60 D 61 F 62 H 63 N 64 T 67 G 68 L 69 F 70 C 71 M 72 D 73 X 74 B 75 G 76 H 77 M 78 Z 81 J 82 Z 83 L 84 K 85 E 86 H 87 O 88 W 89 J 90 R 91 N 92 A 93 P 50 V 96 T 97 K 98 V 99 Y 100 P 101 A 102 O 103 R 104 U 105 L 106 O 8 X 109 H 110 X 111 Y 112 M 113 K 114 T 115 J 116 S 117 Z 118 Y 119 C 122 S 123 B 124 K 125 F 126 U 127 P 128 T 129 O 130 R 131 Z 132 T 133 U 135 L 136 E 137 V 138 Y 139 O 140 F 141 J 142 D 143 P 144 N 145 S 5 146 N | 13 B 14 C 15 N 16 W 17 O 18 P 19 Y 20 S 21 K 22 F 23 X 24 W 25 27 C 28 M 29 S 30 W 31 G 32 H 33 X 34 G 35 R 36 K 37 O 38 N 39 40 E 41 B 42 F 43 D 44 A 45 J 46 S 47 F 48 U 49 V 50 C 51 R 52 54 L 55 R 56 H 57 M 58 W 59 P 60 D 61 F 62 H 63 N 64 T 65 67 G 68 L 69 F 70 C 71 M 72 D 73 X 74 B 75 G 76 H 77 M 78 Z 79 81 J 82 Z 83 L 84 K 85 E 86 H 87 O 88 W 89 J 90 R 91 N 92 A 93 95 V 96 T 97 K 98 V 99 Y 100 P 101 A 102 O 103 R 104 U 105 L 106 08 X 109 H 110 X 111 Y 112 M 113 K 114 T 115 J 116 S 117 Z 118 Y 119 C 120 22 S 123 B 124 K 125 F 126 U 127 P 128 T 129 O 130 R 131 Z 132 T 133 U 134 35 L 136 E 137 V 138 Y 139 O 140 F 141 J 142 D 143 P 144 N 145 S 146 N 147 | 13 B 14 C 15 N 16 W 17 O 18 P 19 Y 20 S 21 K 22 F 23 X 24 W 25 L 27 C 28 M 29 S 30 W 31 G 32 H 33 X 34 G 35 R 36 K 37 O 38 N 39  40 E 41 B 42 F 43 D 44 A 45 J 46 S 47 F 48 U 49 V 50 C 51 R 52 T  54 L 55 R 56 H 57 M 58 W 59 P 60 D 61 F 62 H 63 N 64 T 65 Z  67 G 68 L 69 F 70 C 71 M 72 D 73 X 74 B 75 G 76 H 77 M 78 Z 79 E  81 J 82 Z 83 L 84 K 85 E 86 H 87 O 88 W 89 J 90 R 91 N 92 A 93 V  95 V 96 T 97 K 98 V 99 Y 100 P 101 A 102 O 103 R 104 U 105 L 106 U  08 X 109 H 110 X 111 Y 112 M 113 K 114 T 115 J 116 S 117 Z 118 Y 119 C 120 P  22 S 123 B 124 K 125 F 126 U 127 P 128 T 129 O 130 R 131 Z 132 T 133 U 134  35 L 136 E 137 V 138 Y 139 O 140 F 141 J 142 D 143 P 144 N 145 S 146 N 147 G |

Referencias: A · Piedra plana, lisa y delgada. B · Ninfa que residía en el agua. C · Porción de círculo comprendida entre un arco y los dos radios que pasan por sus extremidades. D · Exento de todo peligro o riesgo. E · Relato o suceso que se intercala en un discurso, charla, etc., para explicar algo poco relacionado con el tema. F · Poner en práctica una profesión. G · Agitarse una persona con pequeños movimientos rápidos, continuos e involuntarios. H · Cosa que es representación simbólica de otra. J · Pelo que nace en los bordes de los párpados. K · Herramienta de carpintería, con mango de madera y boca formada por un

bisel. L·Cueva, gruta. M·Arponcillo de metal que sirve para pescar. N·Relativo a la espalda. O·Ciudad de Portugal. P·Cada una de las juntas de un concilio, congreso u otra corporación. R·Recodos de los caminos o carreteras. S·Áloe, planta de hojas camosas. T·Familiarmente, hecho o dicho insignificante a que se ha querido dar importancia. U·Océano situado entre Asia, África y Australia. V·Prolongación muscular flexible de la nariz del elefante. W·Ser orgánico que vive, siente y se mueve por propio impulso. X·Insecto joven, cuando aún es marcadamente distinto del adulto (pl.). Y·Relativo al caballo. Z·Superficial.

## 2 / DESPLEGADO

Este *Crucigrama* fue hecho sobre un cubo. Por lo tanto, algunas palabras comienzan en una cara y terminan en otra contigua. Para que resulte más claro, se han colocado flechas en esos casos. Para poder publicarlo, tuvimos que desplegarlo y quedó como aparece en esta página.

Horizontales: 1 · Desterrar a alguien a un lugar lejano por razones políticas. 6 · Mover el ave frecuentemente las alas sin echar a volar. 7 · Voz de arrullo. 8 · Instrumento hueco, en forma de cono, que sirve para transvasar líquidos (pl.). 9 · Que tiene mucha tarea para hacer (fem.). 11 · Emperador romano. 12 · Osmio. 13 · Capital de Marruecos. 14 · Hijo de Noé. 16 · Que está en sazón (fem.). 17 · Rebajad el precio de una cosa. 19 · Cama fija de los camarotes de los barcos o los vagones del ferrocarril. 20 · Percibí sonidos. 22 · Ciudad de Italia. 23 · Impresión repentina de miedo. 25 · Nieto de Cam. 27 · En Argentina, columpios. 28 · Agraviada, ofendida. 30 · Taco de papeles para hacer anotaciones. 31 · Guarismo con que se expresa la unidad sola. 32 · Argón. 33 · Actinio. 35 · Filibustero que en los siglos XVII y XVIII saqueaba los dominios españoles de ultramar. 39 · Vano, inútil. 40 · Composición lírica (pl.). 43 · Sube la bandera. 44 · Expresión de alegría. 47 · Existe.

Verticales: 1 · Entregarán. 2 · Mazorca tierna de maíz. 3 · Nombre de consonante. 4 · Cerro aislado que domina un llano (pl.). 5 · Boguen. 10 · Perfumado, fragante. 13 · Mamífero roedor (pl.). 14 · Contracción espasmódica, dolorosa y poco durable de ciertos músculos. 15 · Se dice de la zona del mar profundo que se extiende más allá del talud continental, y corresponde a profundidades mayores de 2.000 m. 16 · Gran masa de agua salada. 18 · Movimiento de la ola al retirarse de la orilla. 21 · Piojo de las gallinas. 24 · Atrevida. 25 · Frijoles, judías. 26 · Acusación, delación. 27 · Abreviatura de hectárea. 29 · Entre marineros, remolón que procura eludir el cumplimiento de sus obligaciones. 32 · Espadaña, planta tifácea. 34 · Vivienda. 36 · Prefijo privativo. 37 · Radio. 38 · Figuradamente, serie de penalidades y dificultades que pasa alguien. 41 · Casualidad, caso fortuito. 42 · Ciudad del norte de Chile. 45 · Parte del ojo. 46 · Plural de una vocal.

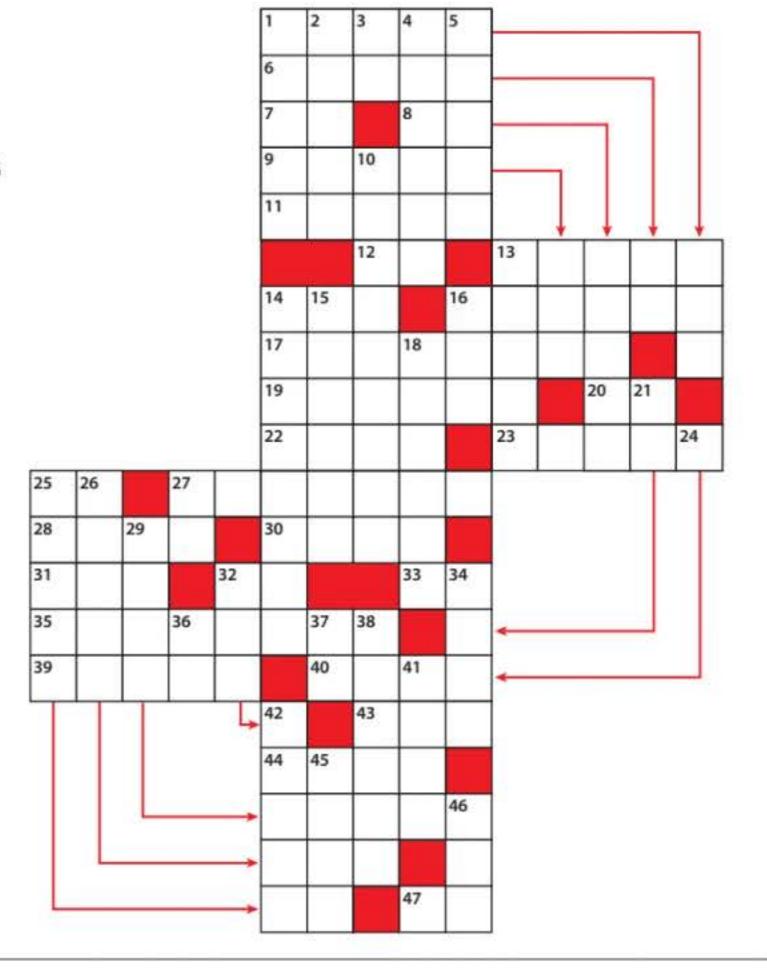

# 3 / CASILLERO DE LETRAS

En cada casilla debe ir una letra que puede ser la A, la B, o la C. Las cantidades de cada letra que hay en cada línea o columna están indicadas en el diagrama. Como punto de partida hemos colocado una letra en el lugar correcto. Ubique usted las restantes.

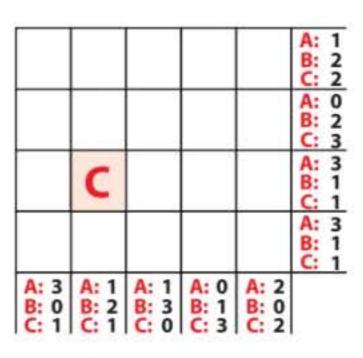

# 4 / TAL PARA CUAL

Empareje las tarjetas para que se puedan leer ocho palabras castellanas y comunes.



# 5 / 7-6-5-4-3-2-1... ¡SOPA!

Encuentre en el panel tantos nombres como se piden en cada caso. Con las letras sobrantes, leídas de corrido, podrá conocer una frase de Franklin.

- 7 compositores.
- 6 provincias argentinas.
- 5 instrumentos músicos de viento.
- 4 cadenas montañosas.
- · 3 planetas.
- 2 partes del árbol.
- 1 cantante brasileño.

| S | В | Α | c | Н | Î | S | E | L | Υ | н | 0 | 0 | M | C | В |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Α | В | 0 | D | R | 0 | c | E | S | Α | N | N | L | L | c |
| Y | U | J | U | J | A | N | Z | н | s | R | T | 0 | G | Α | F |
| Α | Α | F | 0 | R | M | 0 | S | Α | U | R | Α | В | L | R | Α |
| M | M | 1 | T | Α | N | 0 | W | Т | В | В | V | M | D | 1 | D |
| E | S | E | P | A | N | A | A | S | E | U | E | 0 | Т | N | S |
| N | 0 | D | R | 1 | G | S | E | S | D | M | L | R | E | 0 | 0 |
| D | T | U | N | N | R | T | s | T | R | E | 0 | T | T | F | C |
| 0 | A | E | E | 1 | A | 1 | D | 0 | U | M | S | Z | L | В | N |
| Z | P | R | L | C | V | E | N | Α | P | В | 0 | Α | Α | R | 0 |
| Α | R | 1 | A | c | E | R | N | E | U | Q | U | E | N | R | R |
| S | A | U | S | U | L | R | т | 1 | 0 | T | N | Н | Q | U | T |
| 1 | C | S | E | P | L | Α | E | T | Α | S | U | D | C | E | S |

# 7 / ROTONDAS

Anote las palabras referenciadas en la rotonda correspondiente. Todas las palabras tienen seis letras; pueden empezar en cualquier casilla y se escriben de corrido, para un lado o para el otro.

#### Referencias

- Remedio milagroso.
- 2 · Momento culminante en el desarrollo de una acción.
- 3 · Caja de cuero con asas que se usa para llevar cosas durante un viaje.
- 4 · Movimiento de las olas.
- 5 · Lo que cuesta una cosa.
- 6 · Parte del cuerpo que une la cabeza con el tronco.
- 7 · Incapaz, inútil.
- 8 · Bribón, tunante.
- 9 · Noticia que se cuenta para difamar a alguien.
- 10 · Nacido en la ciudad de Viena.
- 11 · Estación más calurosa del año.
- 12 · Falta de glóbulos rojos en la sangre.
- 13 · Abertura grande en una prenda de vestir que deja al descubierto parte del pecho o la espalda.
- 14 · Extremidad inferior del hombre.
- 15 · Pozo donde se acumula el agua de lluvia.
- 16 · Deporte de equipos que consiste en empujar una pelota con los pies para introducirla en el arco contrario.

N D O R S A L O O P O R T O

PSESION

RCURVAS

SACIBAR

TPAMEMA

UINDICO

V T R O M P A W A N I M A L

- 17 · El que no tiene a ningún otro detrás.
- 18 · Edificio destinado al culto religioso.

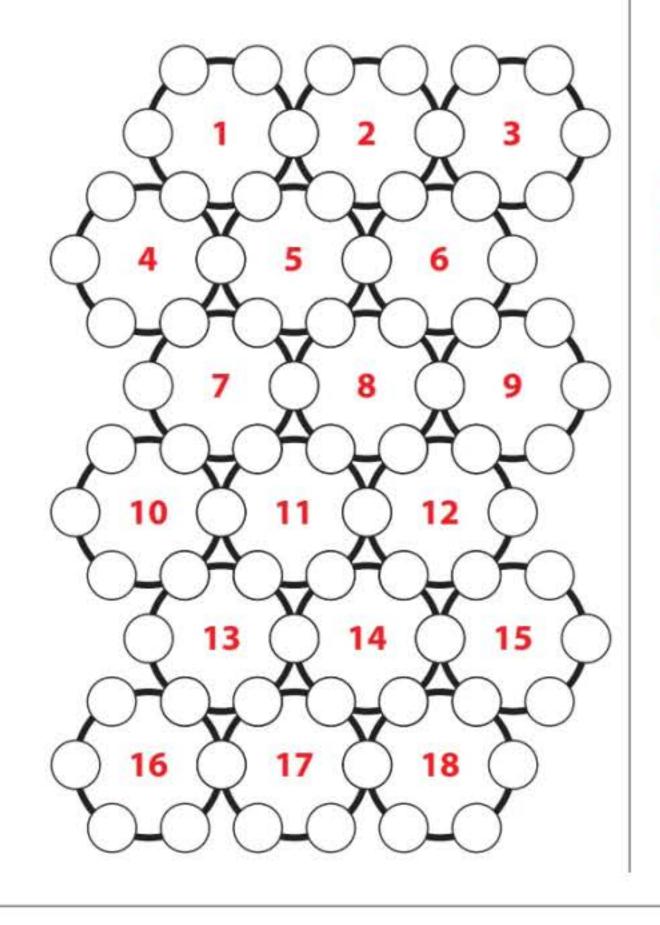

# 6 / SÍLABAS SOBRANTES

Con las sílabas A - A - AL - AR - BRE - CA - CIA - CO - DI - EN - FI - GA - GO - GO - JAR - LAR - LER - LI - LI - LO - LO - MA -MA - MI - NA - NA - NAS - NO - NO - NU - O - PA - PE - PE - RA - RA - RO - RRE - SA - TEM - TI - TI - TI - TO - TO - VIS ZO, forme palabras de los siguientes significados:

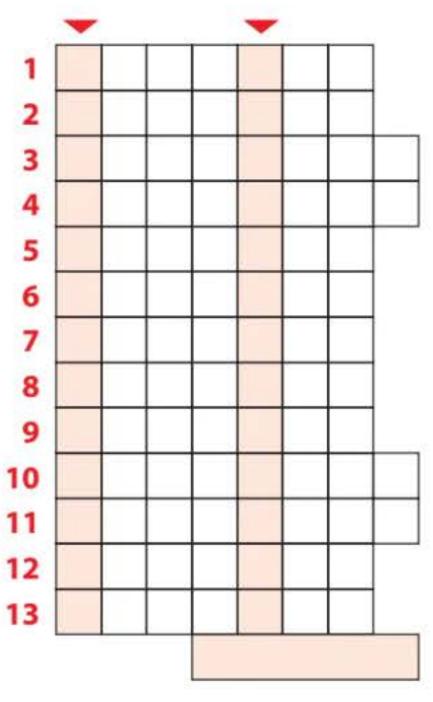

 Suceso o novedad que se comunica a quien la desconoce. 2 · Semejante. 3 · Activo, enérgico. 4 · Gran río de América del Sur. 5 · Día que antecede inmediatamente a otro determinado, especialmente si es fiesta. 6 · Especie de clavo muy fino con cabecilla que se usa en las tareas de costura. 7 · Guión de un filme o de un programa de televisión. 8 Meter algo ajustadamente dentro de otra cosa. 9 Sazón que adquiere la tierra para la siembra. 10 Mezcla hecha de cal, arena y agua, que se emplea en albañilería. 11 · Se dice de la mujer que no ha tenido ningún hijo. 12 · Centellear con ligero temblor un cuerpo luminoso. 13 · Especialista en enfermedades del oído.

Con las sílabas que sobren se formará el nombre de un mar de Europa. En las columnas señaladas se leerá una frase de Manzoni.

## SOLUCIONES

A L A S T R A B O N D I N A

CSECTOR

DSEGURO

EINCISO

FEJERCER

GTEMBLAR

HEMBLEMA

JPESTAÑA

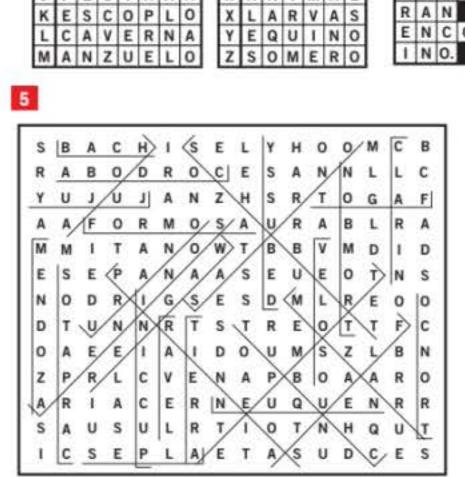

SI EL HOMBRE ALCANZARA LA MITAD DE SUS DESEOS, REDOBLARÍA SUS INQUIETUDES.

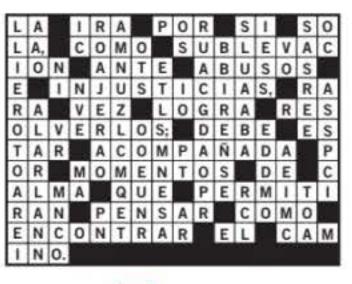

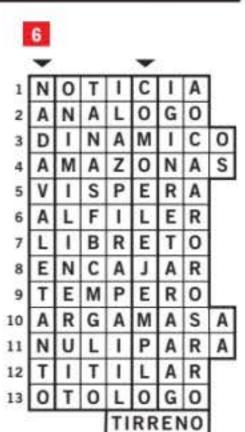

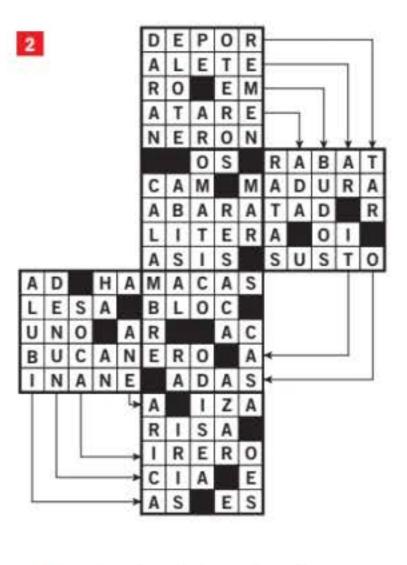

| 4 | RU | ВІ | FR   | AC |  |  |  |  |
|---|----|----|------|----|--|--|--|--|
|   | BR | EA | OP U |    |  |  |  |  |
|   | JO | YA | IR   | IS |  |  |  |  |
|   | TA | BU | RA   | IZ |  |  |  |  |

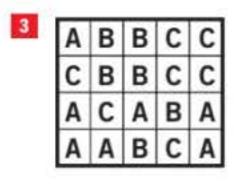

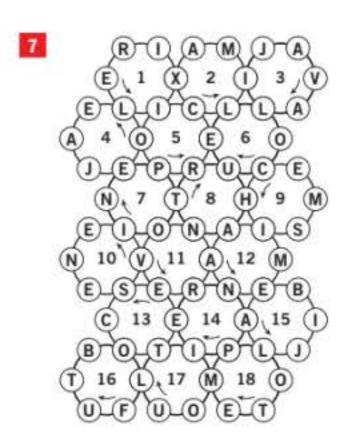

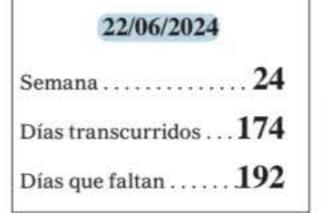



Sale: 08.00 y se pone 17.50





Sale: 18.20 se pone: 08.48

Tomás Moro, Albano, Consorcia, Eusebio, Paulino.

#### EFEMÉRIDES

- ◆ 1860: la reina Isabel II, de España, reconoce la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
- ◆ 1870: se funda oficialmente el Colegio Militar de la Nación Argentina.
- ◆ 1959: serevela en Argentina un pacto Perón-Frondizi que incluye, entre otros asuntos, una convención constituyente con convocatoria de elecciones en las que participará el peronismo.
- ◆ 1983: el matemático argentino Luis Antonio Santaló obtiene el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica.
- ◆ 1986: la Selección Argentina de fútbol vence a Inglaterra 2 a 1 en el estadio azteca en el Mundial de México. Los goles los hizo Diego Armando Maradona.



por la patria".

Manuel Belgrano

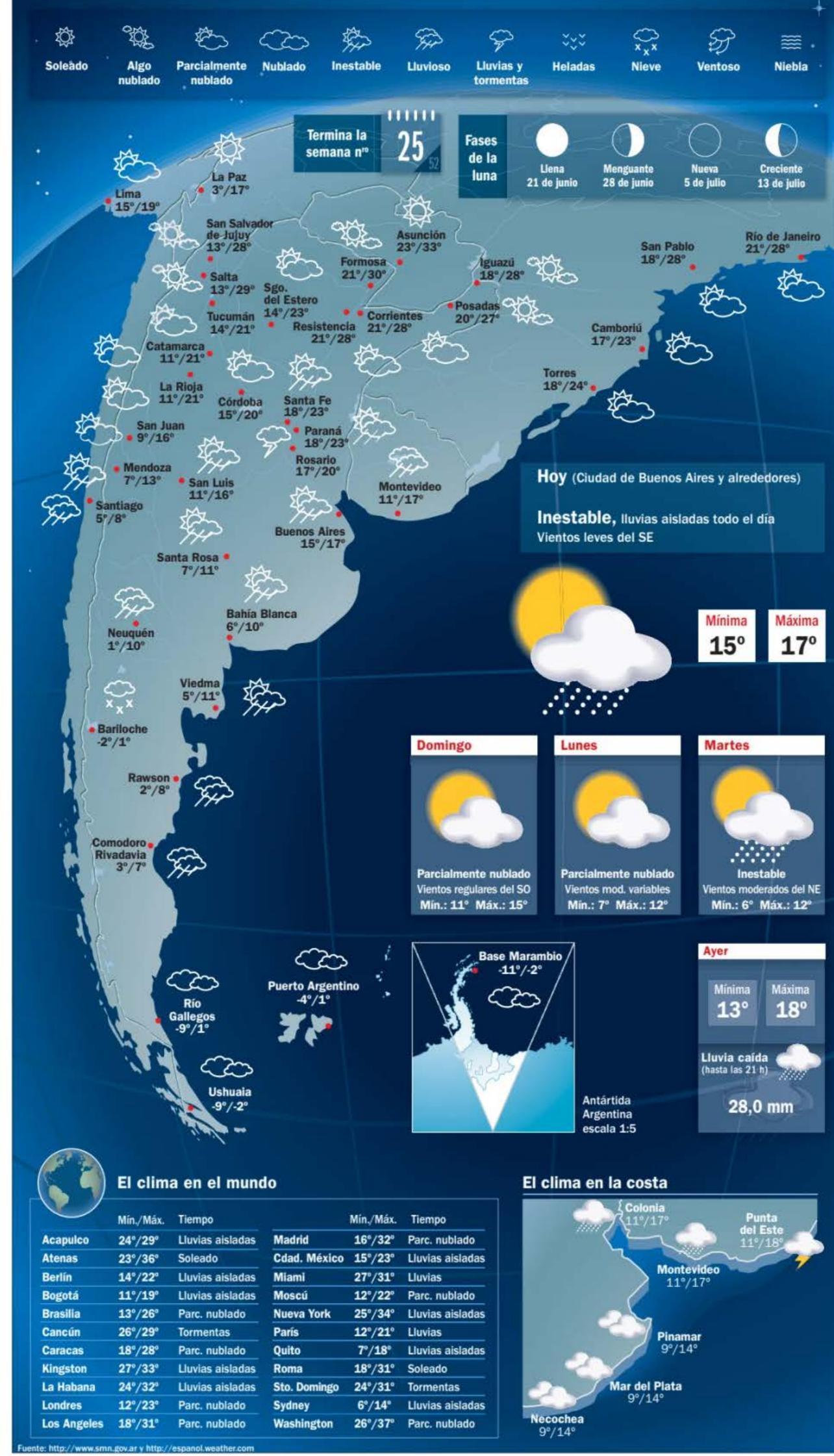

DIARIO **PERFIL** es una publicación propiedad de Editorial Perfil SA, California 2715/21 (1289), CABA. Editor Responsable y Director Periodístico: Walter Curia. Jefa de Redacción: Silvina Heguy. Prosecretario de Redacción: Santiago Farrell. Editorías Jefaturas: Ernesto Ise y Rosario Ayerdi. Editorías: Leonardo Nieva, Ezequiel Spillman, Daniela Mozetic y Marcelo Raimon. Subeditorías: Claudio Gómez, Claudio Corsalini y Silvina Márquez. Director General de Arte: Pablo Temes. Editor de Arte: Juan Salatino. Subeditorías de Arte: Jorge Mayora y Cristina Zarlenga. Editor de Fotografía: Juan Obregón. Coordinador: Miguel Sette. Impreso en los talleres gráficos de Editorial Perfil, California 2715/21 (1289), CABA. Suscripciones y Reclamos: suscripciones@perfil.com. Registro de Propiedad Intelectual: RE-2023-124307508-APN-DNDA-MJ

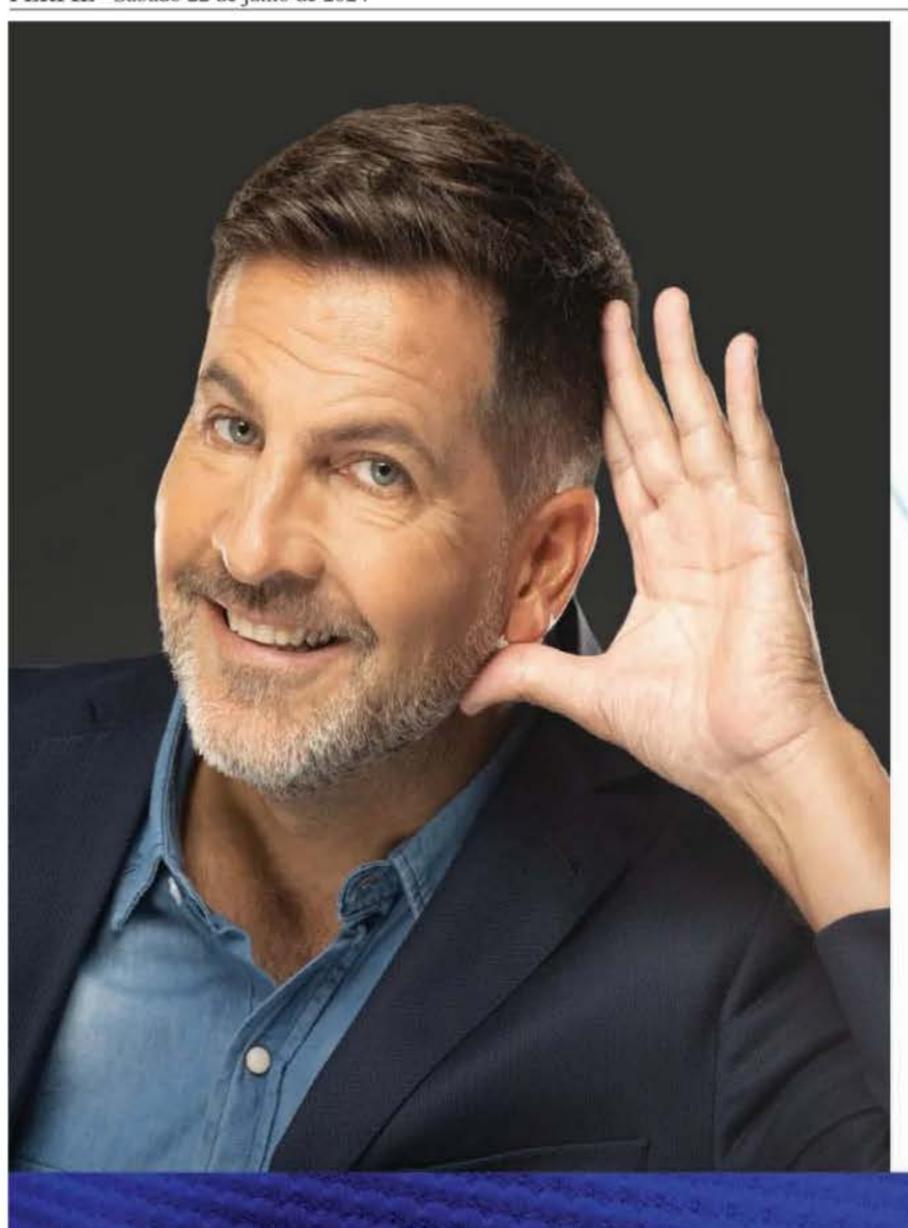

# FÚTBOL 910

CON TOTI PASMAN LUN. A VIE. 21 HS.

# TE ESCUCHAMOS MÁS. NOS ESCUCHÁS MÁS.









# PBRIL



Precio en el exterior: EE.UU. US\$ 4 / España € 4 / Paraguay Gs. 10.000 / Brasil R\$ 7 / Chile \$ 1.000 / Sábado 22 de junio de 2024

"Estamos mal, pero vamos bien" era la frase de Carlos Menem cuando aún no se había consolidado con la convertibilidad y prometía un futuro mejor. Hoy, treinta y cinco años después, la pregunta sería: estamos mal, ¿pero vamos peor?

Sorprende que economistas ortodoxos de probado liberalismo de mercado como Domingo Cavallo, Miguel Angel Broda o Carlos Melconian adviertan inconsistencias en el programa económico. No se trata de una discusión política sobre si este programa beneficia a los más pudientes y castiga a los de menores recursos, sino una discusión técnica, independientemente de a quién beneficie y/o que pueda volverse obsoleto pasado cierto tiempo. Por ejemplo, la convertibilidad dejó de funcionar una década después de haber sido iniciada y terminó perjudicando a parte de los sectores de menores recursos, pero técnicamente funcionó durante más de un lustro.

El Presidente se enoja

"La parte más complicada para Milei aún está por llegar." (The Economist)

cuando le dicen que no tiene un plan y él remarca que este es el plan. Podría decirse que quizá tiene un plan financiero que instrumenta el ministro Caputo pero falta el plan económico. Esta semana fue movida en ese punto, comenzó con Fausto Spotorno, parte del grupo de asesores económicos de Milei, diciendo que "el plan económico de Caputo es de transición y después viene uno más mileísta", para pocos días después el Presidente anunciar que Federico Sturzenegger se suma al gabinete al frente de un ministerio y no de una secretaría, como había anunciado el propio vocero Adorni una horas antes.

Mientras tanto, la industria continúa con una caída interanual del 14%, el consumo evoluciona ne-



OTRA VEZ EN ESPAÑA. Milei, ayer, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

# Estamos mal, pero vamos peor?

JORGE FONTEVECCHIA

gativamente, la inversión es plan económico, la consulto- dañina e inflacionaria en el la menor en muchos tiempo (empatando a los niveles de la pandemia), y el campo no liquida su cosecha al ritmo esperado: López Murphy comparó lo que debiera ser la temporada de mayor liquidación de divisas con un hotel de Mar del Plata que estuviera vacío en enero.

A pesar de que el Gobierno muestra que la recaudación de impuestos en términos reales respecto a mayo de 2023 fue un 10% mayor, la ligada al nivel de actividad cayó el 19% y todo el incremento se debe al impuesto PAIS, que desparecerá con la salida del cepo.

Y esta misma semana el Fondo Monetario Internacional dio a conocer su staff report, donde advierte sobre las consecuencias sociales que podría tener la recesión prolongada que pronosticó. Sin contar la recuperación de la sequía en el sector agropecuario, la caída de la economía llegaría al 6% del PBI para este año.

Mientras el FMI solicitó al Gobierno que incremente "el apoyo político y social" al ra de opinión pública Isasi-Burdman reveló que en el estudio realizado entre el 8 y el 11 de junio cae el apoyo de Milei en el segmento Sub 35 años, que representa el 40% del total de los votantes del país. Los jóvenes, que habían sido quienes en mayor proporción votaron por Milei, muestran un creciente pesimismo: el 59% de ellos piensa a que a fin de año la situación estará peor. Veremos cómo evoluciona el porvenir de esa ilusión.

El jueves The Economist, la revista más prestigiosa del mundo, publicó un artículo sobre Milei donde dice: "La parte más complicada para Milei aún está por llegar. La inflación mensual puede aumentar en junio a medida que se incrementan los precios de las tarifas energéticas. Eso exacerbará los temores sobre el peso argentino, que una vez más parece estar sobrevaluado. Milei niega airadamente que la moneda sea demasiado fuerte (atraso cambiario). Pero cuanto más lo ignore, mayor será el riesgo de una devaluación más

futuro".

Un día antes, las Naciones Unidas, a través de su alto comisionado, Volker Turk, sostuvo que "en Argentina, las recientes medidas propuestas y adoptadas corren el riesgo de socavar la protección de los derechos humanos" (...) "Estos incluyen recortes al gasto público que afectan particularmente a los más marginados". Finalmente reclama "pleno respeto" al derecho de reunión y la libertad de expresión.

En la época de gloria del Imperio Romano, Séneca le decía al gobernador de lo que hoy es España, su sobrino Lucilio: "Crees que viajando te alejas de tus problemas pero tus problemas viajan contigo". Y Javier Milei no solo viaja con sus problemas sino que agrega nuevos por no desideologizar su política exterior. El diario El País de España informó que el rey Felipe VI no accedió al pedido de audiencia del presidente argentino por su pelea con el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Lo mismo le sucedió en Alemania, donde el jefe

del gobierno, Olaf Scholz, suspendió la recepción y reunión oficial que estaba prevista para hoy en Berlín. El 9 de junio se realizaron las elecciones para el Parlamento Europeo y sorprendió el crecimiento de la extrema derecha, que fue la segunda fuerza más votada, allí el principal candidato neonazi, Maximilian Krah, hizo campaña diciendo: "Los varones de verdad son libertarios". Olaf Scholz es socialdemócrata, lo que en las categorías de Mieli será un "sucio comunista".

En Europa no consideran a la extrema derecha una fuerza conservadora porque el conservadurismo siempre pretende la mantención del statu quo frente a los progresistas, que promueven una evolución. Califican a los libertarios como retrógrados porque quieren volver a la sociedad de antaño. Un cambio hacia atrás en lugar de hacia adelante.

Volviendo a los problemas de Argentina y la mencionada eventual falta

"Crees que viajando te alejas de tus problemas, pero tus problemas viajan contigo."

de un plan económico completo, y que la eventual autoría de ese plan fuera de Sturzenegger, dejando a Caputo como ejecutor del plan financiero, se reeditaría el conflicto entre ambos cuando integraban el gobierno de Mauricio Macri y Caputo suplantó a Sturzenegger en el Banco Central. Para aventar esos fantasmas, en el reportaje donde Javier Milei confirmó que el autor intelectual de la ley Bases y el DNU 70/2023 iba a ser ministro recalcó su apoyo a Caputo diciendo: "Nadie le va a tocar el culo".

La continua utilización de metáforas sexuales a las que apela Milei hace extrañar hasta a Mauricio Macri, que utilizaba al fútbol como didáctica forma de representar la realidad.

Presidente: Gustavo González Vicepresidentes: Agustino Fontevecchia (Editorial), Luis García (Comercial), Horacio Leone (Corporativo) y Gustavo Bruno (Operaciones)

Director de Tecnología: Ing. Héctor Bianchi Director de Recursos Humanos: Marcelo Capandeguy Director Perfil Brasil: Luis Maluf Director de Relaciones Institucionales: Carlos Escobar Director Industrial: Antonio Basile

Comité Editorial: Walter Curia (Diario), Liliana Castaño (Caras), Alejandra Daiha (Noticias), Carlos De Simone (Radio), Rodrigo Lloret (Educación), Sebastián Beltrami (Televisión)

Comercial: Fernando Cocina (Pymes), Gustavo Sánchez (Papel), Darío Di Sebastiano (Digital)

Gerente Industrial: Marcelo Soto

and beyond... ...in English.



INSIDE PERFIL THIS AND EVERY SATURDAY WWW.BATIMES.COM.AR

# el Oservación y análisis Conservación y análisis

PERFIL / 22 DE JUNIO DE 2023

PIERGIUSEPPE FORTUNATO

# América Latina necesita impulsar las cadenas regionales de valor

El especialista en desarrollo sostiene que en sectores como la transición energética, en el que pueden jugar un papel clave por la abundancia de recursos, las naciones latinoamericanas deberían...



2 - EL OBSERVADOR Sábado 22 de junio de 2023 - PERFIL



# América Latina necesita impulsar las cadenas regionales de valor

... negociar con las grandes empresas como región, antes que como países. Y analiza el desafío que representan para Europa las políticas de incentivo fiscal de China y Estados Unidos.



Federico Poli\*

El economista italiano trabaja para la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad), donde lidera proyectos sobre cadenas globales de valor e integración económica. Es profesor de Política Económica en la Université de Neuchâtel. Ha integrado equipos de la ONU tanto en Nueva York como en Ginebra, así como para diversas universidades e institutos de investigación. Miembro del Consejo Asesor Internacional de Sistémica, aquí analiza la actualidad del vínculo entre comercio

y desarrollo, en nuestra región y el mundo.

—El reporte de la Unctad del año pasado señala que el comercio en la última década ha venido creciendo a las tasas más bajas desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo visualizas el bajo crecimiento del comercio?

—Es una discusión que viene desde los últimos cuatro o cinco años, incluso más si quieres, después de la crisis económico-financiera de 2007-2008, ya hubo un amesetamiento del crecimiento del comercio global de forma marcada. Luego del covid, esto aumentó. Mucha gente, muchos observadores, llaman a todo eso deglobalization. El fenómeno de globalización que tuvimos no fue algo nuevo, ya tuvimos algo antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero el último más reciente fenómeno de globalización empezó después de la Segunda Guerra Mundial y se aceleró a partir del 94, con la creación de la Organización Mundial del Comercio. Eso ha llegado a cierto punto final. Y si miras a los lados, es cierto que en el último año es más evidente, pero ya son diez años en los que el comercio global se ha parado. ¿Qué quiere decir esto? ¿De dónde sale esto? ¿Dónde vamos a ir? Son muchas preguntas y muy interesantes. La primera respuesta más fácil es que había crecido mucho el comercio global y que todo tiene su límite fisiológico. Y la segunda respuesta es que, aparte del límite fisiológico del comercio global, otra situación importante es lo que está pasando con las cadenas globales de valores. Tuvimos una época, en particular en los 90 y las primeras décadas de los 2000, en donde las cadenas globales de valores crecieron. El fenómeno del outsourcing ha sido global. Luego eso cambió por varias razones. Razones económicas, el hecho de tratar de acortar un poquito esas cadenas globales de valor para reducir los riesgos, empezar a dar más valor a la disminución de riesgo en lugar de a los provechos económicos y por razones geopolíticas. Y los contrastes que hay entre China y Estados Unidos que empiezan en 2013-2014 se hacen evidentes en 2016, después de la elección de Donald Trump. Actualmente siguen. Es noticia reciente la subida de los impuestos y las tarifas sobre los vehículos eléctricos y las baterías eléctricas, y algunos minerales críticos exportados de China a Estados Unidos. Sí que hemos cambiado de modelo: ya no pensamos en cadenas globales de valor, sino que pensamos más en cadenas de valor regionales, conocidas como *friendshoring*. Y eso, claro, tiene su impacto, porque si vamos a comerciar menos con los países más lejanos, sea por motivos geográficos, por razones de disminución de los riesgos, o sea por razones geopolíticas, eso tiene su impacto sobre el comercio global. Un comercio global que, de forma clara en los últimos diez años había crecido sobre todo por el comercio de inputs más que de productos finales. Entonces, yo pienso que eso son los dos ejes. Por un lado, un límite fisiológico y, por otro lado, un cambio de patrón en términos de decisiones estratégicas sobre la gestión de las cadenas globales de valor.

—Eso debería verse reflejado en un incremento del comercio regional. En el caso de América Latina y de Sudamérica, eso no se ve. ¿Deberíamos ver esto a futuro, un mayor crecimiento del comercio intrarregional?

—Eso es lo que nos gustaría ver que pasara. De hecho, es en lo

"El comercio interregional fue clave para el crecimiento de los países de Asia en los 70 y 80." que estamos trabajando. Estamos mucho en eso dentro de la Unctad. Es un tema extremadamente importante. El comercio interregional es la clave. Ha sido clave para los países de Asia en el crecimiento de los años 70 y 80. Ha sido clave en Europa y el fenómeno de las cadenas regionales de valor es un fenómeno extremadamente importante. El crecimiento de Europa se explica por eso. Y el 80% del comercio entre cadenas globales de valor, de hecho,

es un comercio entre cadenas regionales de valor. Es cierto que en América Latina lamentablemente, y esa es una de las razones por las que quedó atrás en términos de crecimiento en las últimas décadas, es mucho menor. Yo pienso que hay condiciones para que el crecimiento en la región y en la integración regional aumente. Pienso que la administración Lula, por ejemplo, en Brasil, está muy metida en esto. Pienso qué es lo que va a pasar en México, con el nuevo gobierno, va a ser muy interesante. Porque México históricamente, incluso en la administración de López Obrador, ha mirado más al norte que al sur, ha mirado más al hemisferio norte en lugar de a América Latina. Yo pienso que podrían cambiar los escenarios y pienso que esa es una perspectiva particularmente interesante para América Latina, sobre todo si pensamos de cara a lo que es la transición energética.

América Latina es un continente que tiene muchas complementariedades en términos de minerales críticos y en términos de

Sonrisas de
Macron con Xi
Jinping, seriedad
con Von der Leyen.
La UE se sumó a
Estados Unidos
con la aplicación
de altos aranceles
a la importación de
autos eléctricos
chinos.





energías renovables. Hay energía eólica, solar, hídrica. Eso es una fuerza de América Latina. Y plantear que, si vamos a pensar un modelo de desarrollo que vaya más allá de los combustibles fósiles, es la combinación de diferentes energías renovables porque todas esas energías son intermitentes. Aún no tenemos la capacidad de stocking energético. Además, es una región que tiene una riqueza de minerales críticos, que tiene que ser monetizada. Yo pienso en particular en el triángulo del litio: lo que es Bolivia, Argentina y Chile. Sería extremadamente importante para la región, en este caso por las inversiones en esos tres países, poder contratar y entrar en negociaciones con las multinacionales más a nivel regional que a nivel individual. Porque eso, por cierto, va a tener un impacto sobre el poder de negociación. Así que eso es lo que yo espero, que América Latina se dé cuenta de que puede haber un impulso, porque hay importantes oportunidades de desarrollo para la región. Y más si vamos a pensar en términos de desarrollo de la región y no en términos de países.

—¿Cómo está la relación entre China y Europa? Vinculado al conflicto comercial entre Estados Unidos y China, ¿cómo ves que se posiciona Europa en esa disputa?

—Esa es una pregunta muy interesante y fue muy interesante el viaje reciente de Xi Jiping a Europa. Lo que noté es la diferencia que hubo entre el encuentro muy amigable entre Xi Jinping y Macron, por un lado, y la relación mucho más tensa que tuvo Xi Jinping con Ursula von der Leyen. Y Macron, de hecho, había ido él mismo a China con otros emprendedores franceses unos meses antes. Yo pienso que el gran problema que tenemos en Europa y, de hecho, las diferentes relaciones y el tono diferente de los encuentros, en los mismos días, de Ursula von der Leyen y de Macron con el presidente chino, testimonia un problema que tiene Europa. Europa aún no es Europa políticamente. Hay varias Europas y varias posiciones europeas en temas extremadamente delicados a nivel político, económico y geopolítico. Eso es un problema evidente. Que se hace aún más evidente cuando se habla de las relaciones con China. En contraste, es bastante claro el patrón de relaciones entre China y Estados Unidos y la estrategia que Estados Unidos tiene frente a China, como comentaba la subida de las tarifas sobre las importaciones a nivel de autos eléctricos, baterías y minerales críticos. Por el otro lado, no hay claridad en lo que se refiere a la Unión Europea. Italia, que es mi país, hace cinco años fue el primer país desarrollado, el primer país de la OCDE que participó y fue un país miembro la Ruta de la Seda. Cuando el nuevo gobierno tomó el poder, hace un año, salió de esto. Yo noto que no hay una estrategia clara y que no hay una visión clara, vinculada a la relación con la China, de los países europeos, y más en general, no hay una visión común entre los países europeos, que es lo más delicado para el continente.

—Hubo informes recientes de Enrico Letta y de Mario Draghi sobre la competitividad de la Unión Europea. ¿Cómo estás viendo ese debate? Indudablemente, hay una preocupación sobre que la Unión Europea tiene que pegar un salto de calidad en la materia.

—Es muy interesante el hecho de que muchos de esos reportes extraordinarios comisionados por la Comisión Europea sobre la situación de la Unión en distintos campos se entreguen a los italianos. Porque se les reconoce, en cierto sentido, a los italianos una capacidad de encontrar soluciones comprometidas. Que es el rol, el papel, que jugó Italia históricamente en la Unión Europea. No la postura de imponer una visión como puede ser, por ejemplo, en el caso de Alemania o de Francia, sino de tratar de encontrar compromisos. Y por esto muchos de los que fueron primeros ministros italianos, como Monti, Letta y Draghi, tuvieron ese mandato. Lo que veo en el trabajo de Enrico Letta, en el trabajo de Mario Draghi, y tengo que decir que comparto mucho de sus visiones, es que se subraya exactamente lo que estábamos discutiendo antes. El hecho de que en Europa falta una unión política real para avanzar y para competir en un mundo global en donde cambió el patrón. Hemos cambiado de una visión donde con la globalización todos estaríamos mejor sabiendo las fronteras, a una visión que es un juego de suma cero: un realismo económico.

Tenemos que tener una visión clara. Y para tener una visión clara, tenemos que tener una unidad política. La tiene Estados Unidos y la tiene China. Con modelos de gobernanza completa-





mente distintos, pero sí la tienen. En Europa no la tenemos. Es suficiente con pensar que el órgano que mayor poder tiene, que es la Comisión, no está elegido democráticamente y, en cambio, el Parlamento es elegido democráticamente, pero casi no tiene palabra. Hubo una reforma en 2016 para que el Parlamento nominara al presidente de la Comisión. Pero el primer presidente de la Comisión no ha sido de hecho indicado por el Parlamento. Entonces hay una falta de unidad política y hay una supervivencia de la integración económica y de reglas de una unión tecnocrática, que podía tener un sentido y que funcionó bien en los 90 y comienzos de los 2000, cuando no había conflictos políticos reales, pero que ahora ya tiene muchos límites. Ambos trabajos empujan exactamente en esta dirección: una reforma, una reorganización a nivel institucional de Europa, en donde la unión política y el tratar de encontrar una visión política común a través de sus instituciones sea preponderante. Pienso que es muy difícil movernos en esa dirección, pero es la única dirección para que Europa pueda tener su voz en el debate global.

"Creo que en los países europeos no hay una visión clara ni unificada sobre la relación con China". —Los grandes subsidios en las políticas industriales de Estados Unidos y las políticas de China de subsidio a sus empresas le ponen una tensión a Europa, porque si esas políticas de subsidios se hacen a nivel nacional, eso significa que la cancha se inclina hacia los más grandes. En la Comisión Europea, el 50% de los subsidios denunciados son de Alemania, el 25% de Francia y el 25% restante de todo el resto. ¿Cómo estás mirando

esta cuestión de política industrial?

—Es un tema clave. Era un tema clave hace diez años, cuando había un crecimiento asimétrico entre distintos países de la Unión. En ese entonces ya había que pensar las formas de empujar el desarrollo de los países, por ejemplo de lo que se llamaba los PIGS del sur de Europa, que sí tuvieron ventajas a nivel monetario para tener una moneda única, pero que a nivel industrial y a nivel de comercio tuvieron que pagar su precio. Ahora se hace aún más urgente. Es lo que se hizo con el Next GenerationEU, con el Plan de Construcción Nacional y de Resiliencia. Es un ejemplo de una dirección hacia donde podría ir Europa. El hecho de que vamos a emitir una deuda que está financiada y garantizada por la Unión Europea, por el Banco Central Europeo, y esos fondos se utilizan como una inversión que, en el caso, por ejemplo, de Next GenerationEU, se dirigió a la sanidad pública, porque estamos hablando de un plan que sale de la crisis del covid, pero también a la transformación verde y a la transformación digital. Sería extremadamente importante moverse en esa dirección. La utilización del Banco Central Europeo y de la Unión Europea como garantía para los préstamos internacionales para recaudar fondos que financien políticas industriales, subsidios. Lo que se hizo en Estados Unidos con el Action Act, o lo que se hace en China desde comienzos de 2000, que al fin y al cabo es la razón por la que los precios de los paneles fotovoltaicos en energía eólica y las baterías eléctricas bajaron, se pueda hacer también en Europa.

Ahora bien, y acá volvemos al punto que estuvimos discutiendo antes, para que eso sea posible de forma regular, que vaya más allá de una crisis evidente y enorme como la del covid, se necesita unión política. Se necesita que lo que vayamos a votar los europeos se proyecte en las políticas. Porque si no va a ser el resultado de una negociación entre países distintos, con intereses distintos y con poder de negociación distinto. Y, en ese caso, va a ser extremadamente difícil salir de los parámetros del Pacto de Maastricht, de los parámetros y de los equilibrios a nivel de sustentabilidad de la deuda y del déficit de cada país. Para que Europa pueda tener su voz y pueda responder a las políticas de incentivo fiscal de China y Estados Unidos, necesitamos más unidad política.

Clave. "El 80% del comercio entre cadenas globales de valor, de hecho, es un comercio entre cadenas regionales de valor". 4 - EL OBSERVADOR Sábado 22 de junio de 2024 - PERFIL



MAURO BERCHI\*

El sol parece hervir todo lo que toca en Miami. Aunque la ciudad de Coral Gables, donde se encuentra la sede central del Instituto Interamerica-

no para la Democracia (IID) no está pegada al mar, la humedad y el calor sofocante del mediodía hacen que se sienta un gran alivio al ingresar en el edificio de Coral Way al 2100.

En el salón principal del piso 5, las palabras de Tomás Regalado, exalcalde de Miami y presidente del IID, tanto como las de Carlos Sánchez Barzaín (director ejecutivo de la organización) son elogiosas para con el argentino Norberto Spángaro, que ahora pasa a formar parte del directorio de una institución que pone de relieve los problemas de las democracias en América Latina y trabaja con esfuerzo para que, especialmente en Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia, haya más libertad en palabras del entrevistado.

Su ponencia es un repaso tan breve como lúcido de la historia argentina hasta llegar al complejo rompecabezas que se configura por estos días.

Luego de las fotos protocolares charlaremos a solas en una de las salas de reunión del instituto, durante casi dos horas en las que este contador de la UBA, amante de la tecnología y del tango, confesará desazón y pregonará moderado optimismo en iguales dosis.

—Promediando su ponencia, usted afirmó que Argentina tiene hoy los mismos problemas que hace exactamente cien años. ¿Por qué?

-Porque, aun cuando en las primeras décadas del siglo XX desde cierta perspectiva se podría decir que Argentina vivía una época de oro, lo cierto es que comparando cómo se producía la riqueza en nuestro país y en Australia o Estados Unidos queda claro que antes del primer golpe de Estado teníamos una sociedad muy desigual, con un proletariado que no iba a despegar. En otras palabras, es cierto que hace cien años nuestro país producía mucha riqueza, por el valor de nuestra producción agropecuaria. Pero ni entonces ni en posteriores momentos pudimos construir una base sólida de progreso. El agravante de esto es que la desigualdad pone en aprietos la democracia.

#### —¿Cómo ve la democracia argentina de hoy?

—En el discurso, recién decía que Argentina padece un caudillismo consolidado desde sus orígenes, y quienes llegaron a la presidencia de la nación sin ese perfil no pudieron concretar sus ideas. Ahora Milei se enfrenta con un atraso enorme, inflación de más del 100%, y el problema concentrado en el Conurbano, donde las políticas populistas hicieron tanto daño. También ha habido demasiado proteccionismo en nuestra economía industrial; lo que llamamos "capitalismo de amigos". Entonces nunca hemos sido verdaderamente competitivos en otra cosa que no sea el camUN ARGENTINO EN MIAMI

# Norberto Spángaro, en el Instituto Interamericano para la Democracia

Radicado desde hace décadas en Florida, este contador de la UBA se suma a una institución que analiza los problemas de las democracias en América Latina.



REFERENTE. De la comunidad argentina. Su discurso y el directorio de la institución.

po, y los gobiernos populistas han vivido de él, al tiempo que desprecian a los terratenientes que, mal o bien, son los que hacen ingresar divisas al país. Hoy no hay dólares en Argentina y sin plata es muy difícil gobernar, pero siendo un outsider Milei le ha dado esperanza a la juventud, que mira las cosas de una forma completamente diferente a nosotros. Algo de eso explica también mi nuevo lugar en el directorio del instituto. Yo ocupé cargos jerárquicos en el Citibank siempre vinculados con tecnología, y desde hoy intentaré que esta organización tome más contacto con las nuevas generaciones, entendiendo las nuevas maneras de comunicar: plataformas digitales, mensajes breves bien entrenados, redes sociales, y aceptar que el mundo cambia muy rápido y hay que estar atentos para no perder conexión con quienes tienen el futuro en sus manos.

Un vecino especial. Norberto Spángaro de ninguna manera parece estar llegando a los 80 años. La comunidad argentina en el sur del estado de Florida lo reconoce habitualmente como un cónsul no oficial, alguien que ayuda a todo proyecto argentino que desembarca en esta parte del mundo.

No falta a ninguna celebración oficial argentina: 25 de



Mayo y 9 de Julio lo tienen siempre presente, y es habitual que colabore con la organización, la convocatoria, es inquieto, se mantiene vital y no hay argentino que aparezca en Miami que no vaya a verlo.

Comenzó a involucrarse en la política local de Miami una vez que se retiró de la actividad privada, apenas comenzaba este siglo, cuando participó de la fundación de la ciudad más joven del condado: Doral. Se le ilumina la mirada cuando narra cómo eran esas reuniones con vecinos de un barrio que no tenía denominación, cuyas zonas dibujaban en planos improvisados, junto con Juan Carlos Bermúdez, quien resultó el primer alcalde de una ciudad hoy poblada por amplia mayoría latina, que alberga inmigrantes de Venezuela, Colombia, Cuba,

Argentina y Brasil. En los últimos veinte años ha producido espectáculos artísticos argentinos (obras de teatro, conciertos, proyecciones de películas, presentaciones de libros) y cada domingo conduce Con sabor argentino por Radio Caracol y América.

#### —¿Cómo recibe esta designación?

—Sin dudas me tocará encarar nuevos desafíos. Aunque estoy retirado, una forma de mantenerme activo es ser partícipe de actividades como las que el instituto lleva adelante, en organizaciones plurales, que nos permiten plasmar ideas de libertad y desarrollo sembrando para un futuro mejor.

—Ahora que forma parte del directorio de una institución que mira de cerca las democra-

cias de América Latina, ¿cuál es su visión sobre el presente de la región en este tema?

—La democracia en Latinoamérica ha tenido vaivenes importantes con la pérdida de la libertad en regímenes totalitarios como Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. A su vez, las izquierdas todavía no totalitarias como Chile y Colombia se tambalean. Y pienso que México será una pauta interesante con el recambio que se dio recientemente.

#### —El devenir político latinoamericano impacta en la inmigración hacia Estados Unidos.

—Sin dudas. iEl fracaso del progresismo latinoamericano está claramente demostrado con la crisis migratoria en los Estados Unidos! El problema que hoy día Biden, incluso siendo demócrata, está enfrentando e intentando manejar es que los procesos migratorios están totalmente fuera de control

—Hablaba antes del futuro y el parámetro mexicano. Lo llevo al terreno argentino. Más allá de los deseos sinceros de que Argentina salga adelante, ¿se imagina un escenario en el que Milei no logre concretar algunas soluciones fundamentales, por ejemplo, frenar la inflación?

—Si Milei fracasa, entramos en una total incertidumbre, porque hoy no se vislumbra alternativa de liderazgo pero tampoco de políticas, porque la política inflacionaria populista ya fracasó varias veces. Es decir, si al Presidente le va mal, el país estará en bancarrota y sin un camino posible. En ese contexto creo que la relación con Estados Unidos es estratégica, para ambos países. La clave es mirar geopolíticamente el avance de China y Rusia. Y poniendo la atención en América Latina, la Argentina es el único país, ahora mismo, que le da a Estados Unidos una base amiga en América Latina, si consideramos el rumbo que tomaron Chile, Brasil y Colombia.

Corazón rojo. Con el grabador apagado, Spángaro habla de su amado Club Atlético Independiente. La conversación futbolera lleva a Messi y las posibilidades argentinas en la Copa América. De ahí a la actualidad argentina, el nuevo director del IID expresa un vínculo visceral con el país en el que vivió hasta poco después de recibirse, pero no dejó de visitar nunca. A pesar de que habla perfectamente inglés, el acento porteño se le oye intacto.

Seguimos intercambiando ideas en el estacionamiento, mientras repasamos nombres de restaurantes argentinos. Parece mentira, pero conservar los hábitos alimenticios de nuestro país es una gran ventaja estando afuera.

Al despedirnos queda flotando una contradicción que no es nueva: cuando en un asunto complejo se mezclan ideas con sentimientos, a veces se actúa con el pesimismo de la razón, pero el optimismo de la voluntad.

Contradictorio -como todospero vital, persevera Norberto Spángaro. Ojalá esta designación traiga consigo aires de progreso para América Latina.



NUEVAS TECNOLOGÍAS

# El arte de conversar con las máquinas

La clave para potenciar nuestra productividad, en la era de la interacción con los grandes modelos de lenguaje, es aprender a comunicarnos con creatividad.



SEBASTIÁN C. CHUMBITA\*

Conversar, en esencia, implica un intercambio fluido de ideas, un iday vuelta de palabras donde el significado se construye entre partes. Es un

proceso dinámico que involucra escucha activa, empatía y capacidad para adaptarse al interlocutor.

En el nuevo paradigma de la interacción humano-máquina, esta dinámica conversacional adquiere una nueva dimensión. No se trata solo de impartir instrucciones, sino de emular un diálogo con la inteligencia artificial (IA). La capacidad de interactuar de manera efectiva con las máquinas requiere una comprensión profunda de cómo estas procesan y entienden la información.

Las máquinas carecen de la capacidad de comprender el contexto, las sutilezas y los matices que enriquecen la comunicación humana. Por lo tanto, la responsabilidad de ser claros, precisos y explícitos recae enteramente en nosotros. Debemos aprender a traducir nuestras ideas y deseos en un lenguaje que la máquina pueda procesar, brindando claves como objetivos, roles y ejemplos que guíen su proceso creativo. Esto significa que nuestra forma de comunicarnos debe adaptarse a las limitaciones y fortalezas de la IA, desarrollando habilidades que antes no eran necesarias en nuestras interacciones diarias.

El desafío no es simple.
Como señaló el filósofo canadiense Marshall McLuhan, "el contenido de un nuevo medio es siempre otro medio". Esto significa que la adopción de una nueva tecnología a menudo se basa en patrones de uso familiares. Por esa razón, la humanidad ha utilizado el televisor como radio y ahora interactúa con ChatGPT como lo hace con Google.

La IA generativa no responde a instrucciones fragmentadas, sino que requiere un diálogo fluido y coherente para poder otorgar contenido de calidad. Debemos formular preguntas claras y precisas, proporcionar contexto y retroalimentación constante para guiar el proceso creativo.

En otras palabras, intentaremos reponer verbalmente información que un humano capta por su sensibilidad física y espiritual. Así como Da Vinci podría adaptarse al pedido escueto del mecenas, nosotros aprenderemos a usar la IA. Vale aquí la mención: el software solo simboliza lo que es decodificable. Con los animales no tenemos ese problema, porque ellos se conectan con nosotros por todo lo que comunicamos más allá de los códigos que racionalizamos.

Volviendo al modo en que funciona la IA generativa, para lograr resultados efectivos es fundamental comprender las capacidades y limitaciones de la tecnología y ajustar nuestras expectativas y métodos de interacción en consecuencia.

Por eso, la clave para aprovechar al máximo las potencialidades que ofrecen los agentes conversacionales sofisticados reside en la calidad de nuestros prompts (instrucciones o consignas).

Imaginemos por un momento a Leonardo Da Vinci recibiendo un encargo para pintar un retrato. El mecenas podría decirle simplemente "quiero un retrato", pero Da Vinci, como maestro de la creatividad, iría más allá. Preguntaría sobre la personalidad del retratado, su historia, sus sueños y aspiraciones. Investigaría sobre la época, la moda y las convenciones artísticas del momento. A partir de ese diálogo profundo y enriquecedor, crearía su obra maestra.

En estos tiempos, si queremos llegar a un resultado similar utilizando DALL-E -un modelo de lenguaje que interpreta descripciones textuales para generar imágenes-, debemos invertir los roles. Somos nosotros quienes debemos proporcionar el contexto, referencias, ejemplos y detalles, ya que no vamos a interactuar directamente con el maestro italiano.

Así, podemos observar que la IA generativa no está representando una amenaza para la creatividad humana, sino que se constituye como una herramienta que amplía nuestras capacidades. Nos ofrece la oportunidad de explorar nuevas formas de expresión y de resolver problemas de maneras que antes no eran posibles. Al trabajar junto a estas tecnologías, podemos expandir los límites de lo que podemos lograr, utilizando la IA como una extensión de nuestras propias capacidades creativas y analíticas.

La clave está en aprender a hablar el lenguaje de las máquinas, transformando nuestras instrucciones en colaboraciones creativas que nos permitan alcanzar nuevas alturas en innovación y productividad.

Para concluir, integrar la inteligencia artificial en nuestras vidas y trabajos no solo implica adaptarse a la tecnología, sino también un cambio cultural de tipo artístico. Necesitamos colaborar de manera continua, aportando cada uno nuestro ingenio para licuar tareas y optimizar nuestros servicios. Si fomentamos esta relación, mediante conversaciones significativas, podremos lograr un futuro donde la creatividad y la productividad alcancen las metas que nos proponemos.

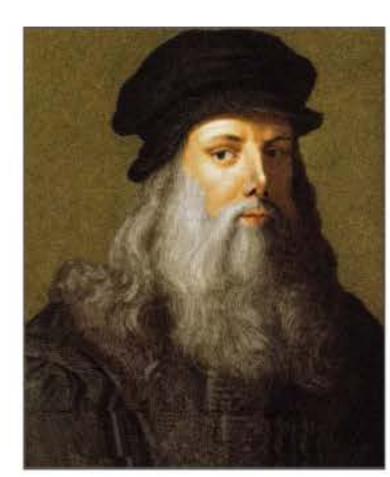

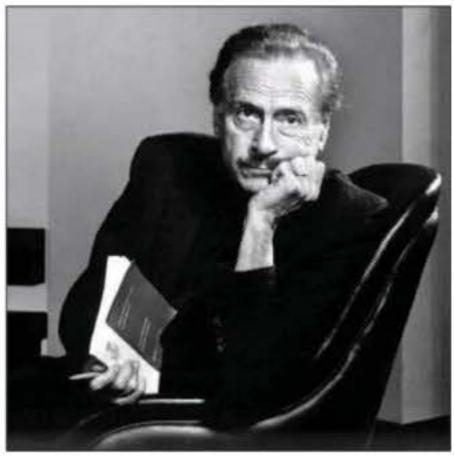

MODELOS. Leonardo adaptaba su talento. McLuhan y el contenido de los medios nuevos.

# EL ABSURDAJE

"Los argentinos son todos iguales: ¡siempre nos deben guita!" (Xin Jinping)

HOJA DE RUTA. Furia se habrá quedado afuera de Gran Hermano pero sigue adentro del presidente (o algún tipo de furia, por lo menos), ya que volvió el concierto de insultos donde destacan los "ensobrados", "zurdos", y otras lindezas. De esto y mucho más habla este Absurdaje, que no habla pero si pudiera...





## **USO EXCLUSIVO**

# FAKE NEWS DE LA SEMANA

- COSAS QUE SE PERDIERON EN EL TIEMPO
- EL BARBIJO.
- LOS MODALES DE UN PRESIDENTE.
- MARCELO TINELLI.
- LAS CARTAS DE CRISTINA.
- EL CONSENSO.
- ARGENTINA ES UN PAÍS BARATO PARA LOS TURISTAS.
- RIVER PLATE Y BOCA JUNIORS JUEGAN BIEN.
- QUE TODO EL MUNDO ESTUVIERA DE ACUERDO EN ALGO.
- LAS MEJORAS SALARIALES, REEMPLAZADAS POR LAS "PEORAS SALARIALES".
- LAS EXPECTATIVAS.









## **FRASES DE LA SEMANA**

"Si un funcionario de nuestro gobierno quisiera meter preso a un periodista por dar una noticia, toda la progresia local, desde Tenembaum y Longobardi hasta Novaresio y Lanata, estaría llorando dictadura".

El presidente Javier Milei

"No sé por qué piensa que es tan genial. No ha logrado nada desde que asumió la presidencia".

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, sobre Javier Milei

# "SOY PERONISTA Y LIBERTARIO".

Daniel Scioli, secretario de Turismo

# "El periodismo no se puede detener ni incendiar".

Sergio Suppo, director de Cadena 3, la radio cordobesa cuyo móvil fue quemado durante los incidentes frente al Congreso en el debate por la ley Bases

# "No seas ignorante, mirá sus redes".

El periodista Ernesto Tenembaum a Vito Quiles, que defendió el trato del presidente Milei a la prensa

# "Querían que dejara de responsabilizar a las fuerzas de seguridad".

El periodista Facundo Pastor, que afirma haber sido amenazado mientras estaba al aire

# "Es la primera vez desde 2008 que se alcanzan cinco meses consecutivos de superávit financiero".

El ministro de Economía, Luis Caputo

"Pareciera que, como no hay oposición, nosotros somos la oposición".

Monseñor Raúl García, obispo de San Justo

# "Estoy absolutamente impresionado".

Jordan Belfort, el "gurú" financiero que inspiró "El lobo de Wall Street", tras visitar la Argentina.

## **ETIMOLOGÍAS**



CÁRCEL
"Bullrich, y
las cárceles de
Bukele" (Clarín)
De carcer, -eris. 1.
Local destinado a
reclusión de presos.
2. Pena de privación

de la libertad. Le cayeron 20 años de cárcel. 3. Ranura por donde corren los tablones de una compuerta. 4. Barra de madera con dos salientes, entre los cuales se colocan y oprimen con un tornillo o con cuñas dos piezas de madera encoladas, para que se peguen. 5. Par de tablas iguales que, afirmadas en las piernas de la prensa, abrazan y sujetan el husillo.

#### RÉGIMEN

Del latín regimen. 1. Sistema político por el que se rige una nación. 2. Conjunto de normas por las que se rige una institución, una entidad o una actividad. 3. Conjunto de normas que regulan la cantidad, el tipo y la distribución de los alimentos que debe tomar una persona, generalmente por motivos de salud.

#### LOCAL

Del latín localis. 1. Perteneciente o relativo a un lugar. 2. Perteneciente o relativo a un territorio, a una comarca o a un país. 3. Municipal o provincial, por oposición a general o nacional. 4. Que solo afecta a una parte del cuerpo. Infección local. 5. Dicho de un equipo o de un deportista: Que compite en su propio campo o terreno de juego. La selección, el jugador local.

## **CUBIERTO**

Del part. de cubrir; lat. coopertus. 1. Servicio de mesa que se pone a cada uno de los que han de comer, compuesto de plato, cuchillo, tenedor y cuchara, pan y servilleta. 2. Juego compuesto de cuchara, tenedor y cuchillo. 3. Pieza de una cubertería. 4. Plato o bandeja con una servilleta encima, en que se sirve el pan, los bizcochos, etc., en una reunión o cóctel. 5. Conjunto de alimentos que se ponen a un mismo tiempo en la mesa. 6. Comida que en los restaurantes y establecimientos análogos se da por un precio fijo y que consiste en determinados platos.

## CIMA

Del latín cyma 'pimpollo de la col', y éste del griego kyma 'lo que se hincha', 'ola'. 1. Punto más alto de los montes, cerros y collados. 2. Parte más alta de los árboles. Remate o perfección de alguna obra u otra cosa. 4. Culminación, ápice, punto más alto que alcanzan una cualidad, una sensación o un proceso, y también un ser, considerado en su propio desarrollo o en comparación con el que han alcanzado otros seres. Cervantes alcanza su cima con el Quijote. 5. Tallo del cardo y de otras verduras. 6. Inflorescencia cuyo eje tiene una flor en su extremo.

#### **OPINION & ANALYSIS** POVERTY HAS NO LIMIT IN ARGENTINA GUEST OP-ED BY ALEJANDRA DAIHA - PAGES 8 & 9

POLITICS & CONGRESS

# Lawmakers set to award Milei 'superpowers'

Senate backs article permitting President Milei to co-legislate in a broader and less defined sense than granted to any of his predecessors.

BY CECILIA DEGL'INNOCENTI @CECIDEGLI

rgentina's Senate was last week the scene of an intense debate culminating in a crucial outcome: the approval of the main article of the 'Ley de Bases' omnibus bill granting legislative prerogatives - or so-called "superpowers" - to President



The powers are beyond the scope of those granted to most of his predecessors and the move triggers an important change in this country's political and legislative panorama. Yet the undefined sco-

CONTINUES ON PAGE 4



- > IMF DOWNGRADES OUTLOOK PAGE 6
- > EDITORIAL: AND SO IT BEGINS PAGE 2



COURTS

# Ex-Tucumán governor handed 16 years for rape, sexual assault

José Alperovich jailed and handed lifetime ban from political office; Found guilty of rape and sexual abuse of his ex-private secretary, a relative who worked for him as an advisor between 2017 and 2018.

osé Alperovich, the ding public office. powerful Tucumán pothree terms as provincial governor, has been sentenced to 16 years in prison for the rape and sexual abuse of his former private secretary.

Alperovich, 69, was on Tuesday found guilty of six counts of rape (vaginal, anal and oral), three counts of sexual abuse and two counts of attempted sexual abuse, all occurring between 2017 and 2018.

The veteran Peronist, who led his native province for 12 years, serving three terms as governor from 2003 to 2015, was also disqualified from hol- the hearing via Zoom.

In his verdict, Judge Alejo Ralitician who served mos Padilla said the crimes involved "intimidation, abuse of a relationship of dependence, is confirmed by a higher court. power and authority."

> cousin once removed. She was employed as the official's private secretary during the period in which the abuse took place.

> Alperovich received the rueyes closed. His wife Beatriz Rojkes and the victim followed

After handing down the sentence, Judge Ramos Padilla ordered Alperovich be remanded in custody until his conviction

The former senator, who His victim-identified during has remained at liberty the trial as 'M.F.L.' - has been throughout the trial, was commonly referred to as transferred to a detention cen-Alperovich's niece, though the tre ahead of being assigned to relationship is closer to a first a federal jail. He will remain behind bars until July 2040 if his sentence is confirmed.

Milagro Mariona, a spokesperson for the plaintiff, described the verdict as "a very ling with his head down and important message against impunity."

CONTINUED ON PAGE 11



# Buenos Aires Times

EDITOR-IN-CHIEF: JAMES GRAINGER SENIOR EDITOR: MICHAEL SOLTYS EXECUTIVE DIRECTOR: AGUSTINO FONTEVECCHIA ART DIRECTION: JOAQUÍN TEMES

> WEBSITE: WWW.BATIMES.COM.AR CONTACT US AT BUENOSAIRESTIMES@PERFIL.COM

#### EDITORIAL

# And so it begins

his presidential year already under his belt, President Javier Milei now prepares to move into the second half of the calendar year amid every indication of a whole new ball game. Equipped with a whole

raft of emergency powers thanks to a strangely almost ignored article in the 'Ley de Bases' omnibus bill squeezing through the Senate earlier this month, he now has little excuse for a lack of results - far less blaming the "caste" with whom his government visibly wheeler-dealed for weeks in order to obtain that legislation.

Sharing a surname of equal length and beginning and ending with the same letters as Mauricio Macri, the resemblances do not end there with Milei facing the second half of a year exuding similar optimism – the only difference is that whereas Macri spoke of "a downpour of investments," Milei now speaks of "an avalanche of investments." While such hopes are grounded in Senate approval of a slightly diluted RIGI major investment incentive scheme, Milei will

rency controls (removed by Macri in the very first week of his presidency) lying at the root of persistent exchange rate uncertainties. How can overseas investors be expected to take a chance when they observe the conduct of a long-established and highly competitive sector last month almost 40 percent less of agricultural exports were cashed in than during the May of 2023 when Argentina was undergoing the worst

ith the first half of drought of its history and governed by a centre-left administration perceived as hostile to the farming sector?

The International Monetary Fund (IMF), which can only smile on the fifth fiscal surplus running, takes a different view of export remuneration while also gloomier about the months ahead with their forecast of a 3.5 percent contrac-

pension updating mechanism but it could run counter to a deeper transformation of the Argentine economy.

Not only Sturzenegger is poised to enter the government but also Chilean economist José Luis Daza as the second-in-command of Economy Minister Luis Caputo and he might educate the government as to the Chilean experi-

some perspective on the costs of transformation with such deep and far from painless structural reforms as tax, labour law and pension system overhauls still lying ahead for an empowered Milei. Caputo has blithely consigned negative interest rates to the past but this is based on an exceptionally low May inflation of 4.2 percent achieved by

delaying or decelerating the updating of public utility billing and transport fares.

Milei has now been delegated the emergency powers to move ahead with transformation but he cannot do it alone indeed the concentration of central decision-making in the trio of the Milei brother and sister along with spin doctor Santiago Caputo makes for a major dislocation of the libertarian administration. There is finally an adult in the room with the promotion of Interior Minister Guillermo Francos to Cabinet chief three weeks ago – quite apart from his key role in driving the omnibus through the Senate, his meeting with Chinese Ambassador Wang Wei marks a steep ascent up the learning curve of pragmatism in opening up even a possibility of Milei visiting China in the light of his

previous fervid disavowals. But at lower levels there is an alarming lack of expertise for implementing transformation with too many officials believing that successful government is all about having the right ideas rather than skills or tools.

Pragmatism is always welcome but blends too easily into the gradualism of Macri's presidency - it remains to be seen whether the second half of the year is any better for Milei than for Macri.



also need to end the capital and cur- tion for this year. That fiscal surplus also carries its price since it leads to prospective investors being offered modernisation via deregulation (with Federico Sturzenegger's official entry into the government around the corner) rather than substantial tax cuts. Hopes of a consumer upturn in the second half of the year if not Milei's "avalanche of investments" have some basis in more than halving inflation between April and May as well as a more generous

ence. Chile's remarkable export-led growth in recent decades dates from the year 1982 when the economy shrank 14 percent with unemployment doubling to 22 percent - a horrific slump which also had the effect of removing all deadwood from the Chilean economy at a stroke. Probably overkill and such a crash would be politically and socially unsustainable in Argentina (where nobody is yet forecasting a four-percent fall, never mind 14 percent) but it places

#### READERS WRITE

#### POLITICAL ACTIVISTS IN CHURCH

Roman Catholics learnt that Peronist militants sang their party song at the Inmaculada Concepción de María in Buenos Aires during a Mass on June 14. They also chanted "La Patria no se vende" ("The country is not for sale").

I imagine the spiritual atmosphere prevailing at the moment as being disrupted by the militants who had the nerve to sing as if they were in a political rally. The video released by most news outlets shows the Peronist agitators chanting at the top of their voices while what looked like a priest in his white robe, a symbol of his priestly authority, was clapping his hands encouragingly.

What do we make of this outrageous action? In the first place, it shows that harshly, as if they had a whip, and tell the militants felt at ease, as if at home, probably thinking that Peronism is the instead of being so lenient towards tentive audience. He was already well-Church's cherished pet. Pope Francis is them? said to be a Peronist himself though in El Pastor, a book by Francesca Ambro-

It was with great concern that lots of have said: "I'm not a Peronist, but if I were, what of it?"

> Archbishop of La Plata Víctor Manuel Fernández made the statement that party songs should not be sung inside the temple but dismissed the serious offence as unimportant compared to "the more dramatic issues we are going through

> Some Gospels of the New Testament tell us about the so-called "cleansing of the Temple," in which Jesus Christ, brandishing a whip, expels the merchants who had taken possession of the temple in Jerusalem and had disrupted its nature as a sacred place, changing it into a house of trade.

Can the Church authorities act more the Peronist Party that enough is enough,

What is worrying is the fact that scan-

getti and Sergio Rubin, he is reported to the churches empty as lots of Catholic ted about his accomplishments and parishioners flock to other creeds.

Adrian Insaubralde and best friend, Santa Fe

#### NOAM CHOMSKY

There was a piece of fake news early thisweekannouncingNoamChomsky's death. Actually, the famed linguist and activist, 95, was hospitalised in Brazil some time ago, recovering from a stroke, and is now back at home, said his wife Valeria Vasserman Chomsky.

Way back in 1970, I spent a month in Cambridge, United Kingdom, and happened to attend a lecture he gave at the university. I don't remember much about its content, but I do remember his casual, nonchalant style. He sat on his desk, wearing a shirt, no tie, and spoke not as a scholar but in an easygoing manner, reaching out to his atknown at that time and had published several books on linguistics. Therefodals like this one seem to leave pews in re, he could have shown off and boas-

fame, but he didn't. Far from it.

I loved his attitude. There are far too many blowhards and windbags already... glad you're still alive, Mr Chomsky!

Irene Bianchi, Ringuelet, La Plata

#### NOTE TO READERS

If you'll excuse the pun, some eagleeyed readers might notice we are somewhat "behind the times," this week. Due to printing deadlines – a result of this week's numerous national holidays - we were forced to close this week's edition on Wednesday evening. Remember, to keep up with the latest breaking news, you can always visit our website: www.batimes.com.ar. Normal service will be resumed next week - JG

The Buenos Aires Times is a publication produced by Diario Perfil SA.

Editor-in-chief: James Grainger. Executive Director: Agustino Fontevecchia. CEO: Gustavo Gonzalez. Founder: Jorge Fontevecchia. Honorary editors: Robert Cox, James Neilson, Michael Soltys. Postal address: California 2715, CABA, CSA C1289, Argentina. Telephone: (+54-11) 5985-4921. Website: www.batimes.com.ar Email: buenosairestimes@perfil.com

ARGENTINA KEY STORIES FROM THE LAST SEVEN DAYS

# Stories that caught our eye

#### ALPEROVICH SENTENCED

Former Tucumán three-term gover-nor and senator José Alperovich was sentenced on Tuesday to 16 years in prison for the rape and sexual abuse of his former private secretary, as well as disqualified from holding public office. Alperovich, 69, was found guilty of six counts of rape, three counts of sexual abuse and two counts of attempted sexual abuse, all occurring between 2017 and 2018. The prosecution had requested 22 years. After handing down the sentence, Judge Alejo Ramos Padilla ordered that Alperovich be remanded in custody until his conviction is confirmed by a higher court. The charges were first pressed in November 2019.

#### IMF BEGS TO DIFFER

↑ staff report from the International AMonetary Fund (IMF) last Monday deepened its forecast of an Argentine economic slump this year to 3.5 percent from 2.75 percent in the previous report while also lowering its projection of inflation to 140 percent by the end of the year due to a recovery in the demand for pesos. Despite the gloomier growth forecast, the IMF saw the recession bottoming out in some sectors and hailed the announcement of positive interest rates in real terms but also said that the crawling peg devaluation of a monthly two percent needed to be "adjusted" now that inflation has been brought down. The IMF also spoke of "the authorities remaining committed to ending all capital controls and exchange rate restrictions, beginning with the greatest distorsions,

including the elimination of the preferential export scheme (80 percent at the official exchange rate and 20 percent at the market rate) and the PAIS tax by the end of 2024" but the Economy Ministry declined to confirm that any of the above was being contemplated in any immediate future.

#### MILEI'S WEEK

Dresident Javier Milei started the week at the G7 summit in Italy joshing with host premier Giorgia Meloni and hugging Pope Francis while yesterday found him in Madrid receiving the Spanish capital's International Medal from its Mayor Isabel Díaz Ayuso to add to the Order of Liberty decoration received from Ukrainian President Volodomyr Zelenskyy at the international Ukraine peace summit in Geneva while on his way back from Italy - all travels which come after Milei became the Argentine president with the most air miles in the first six months in office. Milei's Geneva presence nevertheless incurred the wrath of Moscow, which conveyed its "profound disappointment" over this "hostile action" via Russian Ambassador Dmitry Feoktistov, who further conveyed his alarm over the possibility of Argentine tanks being sent to Ukraine via Germany. Upon his return on Tuesday to honour Flag Day in Rosario on Thursday before flying to Spain, Milei made various comments on his Cabinet, ratifying Foreign Minister Diana Mondino in her post, confirmed the creation of a ministry centred on deregulation for Federico Sturzenegger ("one of the most brilliant economists on the planet") and warmly defended Economy Minister Luis Caputo. Nor would he be "letting go of the hand" of Human Capital Min-



ister Sandra Pettovello, recently "under attack."

"150,000 murders to being one of the safest countries in the world."

#### BUBU MEET, BULLRICH WITH BUKELE

Security Minister Patricia Bullrich flew last weekend to El Salvador in order to learn more about its anti-crime model with a view to exporting it to Argentina. Meetings with President Nayib Bukele and her local counterpart Gustavo Villatoro and visits to the CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) massive maximum security prison, the biggest in the Americas, and the ANSP(Academia Nacional de Seguridad Pública) police academy were highlights of her visit. CECOT for the confinement of gang members and "highly dangerous" criminals, an innovation of Bukele widely commented abroad, especially drew her interest as something she would like to see in Argentina. Bullrich praised El Salvador and Bukele for passing from

#### UN HUMAN RIGHTS WARNING

The United Nations High Commis-■ sioner for Human Rights, the Austrian Volker Türk, warned on Wednesday that "the recent measures proposed and adopted (by the Javier Milei government), run the risk of undermining the protection of human rights" in Argentina while addressing the sessions of the Human Rights Council in Geneva. Türk was not so much talking about security policies as the anti-picket protocols as Milei's "chainsaw," remarking that public spending cuts "affect in particular those most on the outside of the system." He further pointed to other measures hurting fundamental rights such as the closure of state institutions dedicated "to women's rights and access to justice." Türk urged the Argentine authorities



"to place human rights at the centre of their formulation of policies in order to construct a more inclusive society." The UN High Commissioner nevertheless expressed far greater concern about the violence in Mexico with reference to its recent bloodstained elections.

#### TÉLAM'S NEW BOSS

The main novelty from presidential spokesman Manuel Adorni's daily press conference last Tuesday was the announcement that he himself was the new boss of state media, while insisting that they would all be privatised or closed down despite being taken off the list of sale in the course of Senate approval of the 'Ley de Bases' omnibus bill. Losing their autonomy, "they will pass over to depend on Communications, an area for which I am responsible," he pointed out. The official further explained: "The Cabinet chief, who has charge of public companies has taken the decision to restructure (Télam state news agency, Radio y Televisión Argentina y Contenidos Públicos) The plan remains the same - to close down Télam. For the public media we depend on the decision of Congress but our decision is for all public companies to be privatised." At his Wednesday press conference Adorni had nothing spectacular to announce but said that the late Néstor Kirchner, the last Argentine president to achieve a fiscal surplus, would be proud of Javier Milei. But this more amiable reference to Néstor Kirchner did not prevent Energy Secretary Eduardo Rodríguez Chirillo from complaining about the debt of US\$11 million left by the previous government on the works for the Néstor Kirchner gas pipeline.

#### SOLAR CHILL WITH CHILE

Argentine Navy last April 26. Some Chilean parliamentarians had proposed the Argentine Navy last April 26. Some Chilean parliamentarians had proposed the removal of the solar panels without awaiting the Argentine response but Boric resisted escalating the tension.

#### MILITARY FROLICS ON FATHER'S DAY

Father's Day festivities at the 4th Air Force Brigade in Mendoza ran out of hand when images of servicemen dancing with underdressed women went viral on social networks, leading to stern disciplinary action. "We sent four senior non-commissioned officers into compulsory retirement and applied severe punishments to the other three," said Defence Minister Luis Petri (himself a native of Mendoza) in statements to the press. As civilians the women were exempt from military discipline.

#### WHERE'S LOAN?

The whereabouts of Loan Peña, the four-year-old boy who went missing in Corrientes Province on June 13, remained unknown at press time but three people including his uncle were arrested on Tuesday.

ARGENTINA CONGRESS & POLITICS

# Milei one step closer to 'superpowers' after Senate approval

Argentina's Senate last week approved the article permitting President Milei to co-legislate in a broader and less defined sense than granted to any of his predecessors. What the "superpowers" to legislate are and what the prerogatives delegated by Congress imply.

#### CONTINUED FROM FRONT PAGE

With a tight result and amid tension outside Congress, the government chalked up a key triumph for guaranteeing governability in the next few years. After the Upper House vote ended in a 36-36 tie, after a day of marathon negotiations, Vice-President Victoria Villarruel cast hertie-breaking vote in favour of approval.

The move, subject to approval by the lower house, all but gives Milei a green light to rule by decree via delegated legislative prerogatives, functioning with a similar logic to existing emergency decrees of necessity and urgency (DNU).

A person
proclaiming himself
"Terminator" or "a
mole" infiltrating
"to destroy the
state" from within
has acquired
ample legislative
prerogatives.
The panorama is
unpredictable to
say the least.

Even though these extraordinary powers will have to be monitored by Congress, this is a central point for Milei's agenda, based on policies of economic deregulation and state reform – even though it implies driving a coach and horses through the Constitution.

Milei can now make use of



the exceptional legislative prerogatives conceded to him for a year. A person proclaiming himself "Terminator" or "a mole" infiltrating "to destroy the state" from within has acquired ample legislative prerogatives. The panorama is unpredictable to say the least.

Among those questioning the President, Senator Cristina López (Unión por la Patria-Tierra del Fuego) stood out, declaring in her speech to the upper house that Milei "is not psychologically fit" to run the country.

On the basis of the approval of these "superpowers" permitting the Executive Branch to reform without the intervention of Congress, Milei may legislate in "administrative, economic, financial and energy" matters, according to Article 2 of the omnibus bill, which thus enables him to make broad use of these legislative prerogatives but under Congress scrutiny, hopefully working to protect the democratic and constitutional principles which sustain the Argentine political system.

#### THE LEGISLATIVE PREROGATIVES OBTAINED BY MILEI

Even if the President is banned from legislating directly, according to Article 76 of the National Constitution, he may request exceptional attributes to attend to questions of emergency that cannot await the normal legislative process.

"Delegating legislative powers is exceptional and limited, with Congress being able to confer temporarily on the Executive Branch some of the legislative prerogatives which the Constitution grants to the Legislative Branch," explains noted constitutional

lawyer Alfonso Santiago.

Furthermore, Santiago underlines that the Legislative
Branch delegates these prerogatives while conserving
their ownership of them. The
head of state may legislate for
the duration of the period of
delegation and even repeal it,
if he repeals the law authorising it (Ley de Bases) while
fixing the scope, duration and
conditions of the extraordinary delegation.

Among the grounds justified this exceptional measure, it was underlined that it serves to attend to "the normative demand required by the adequate functioning of contemporary political systems," which tends not to tie in with the times implied by the ordinary legislative process in Congress.

In the original text of the mega-bill, the libertarian government sought for the legislative delegation to last two years with the option of extending it a further two, a decision that was to be taken by Milei himself.

While the government made concessions when drafting the bill, reducing the period of public emergency from two years to one and the list of areas from 11 to four, its approval aroused diverse debates over the separation of powers and democratic balance.

The June 12 vote in the Senate reflected a marked polarisation with sectors both in favour and against the 'Ley de Bases' in general and the article on legislative delegation in particular.

Despite the objections planted by the opposition, led by Unión por la Patria and the Radical Martín Lousteau, who voted in dissidence from his caucus, the determined support of government senators and some independent sectors guaranteed the approval of the article.

On the basis of the approval of these "superpowers" permitting the Executive Branch to reform without the intervention of Congress, Milei may legislate in "administrative, economic, financial and energy" matters.

#### HOW WILL MILEI USE HIS POWERS

After arduous negotiations the ruling party reached an agreement whereby Milei's legislative powers in emergency contexts can be used only for one year and across four areas: administrative, economic, financial and energy.

During the period of delegation by virtue of "public emergency" (Article 1 of the Ley de Bases), the President, with his signature and that of the Cabinet chief, will be able to exercise legislative functions via delegated decrees, always and when there is compliance with what is known as "the bases of delegation" as established by Congress in the bill.

But the President of a minority government – which reached agreements with whom he calls "the political caste" to secure the bill's passage – will also have restrictions and controls which will remain in legislative hands.

Just as occurs with DNU emergency decrees, the Cabinet chief will have to send a decree to the Bicameral Legislative Commission, where both the procedure and the content, which must be adapted to the Ley de Bases and the stipulated period.

Once the committee ruling is signed, it must go through each legislative chamber for "express treatment" and will become valid unless both

Saturday, June 22, 2024 **Buenos Aires Times** 5

## From Duhalde to Milei: How constitutional presidents legislated

ver and above infrastructure. the format of crisis of 2001.

The delegated preroga- red emergency. tives in the framework of a state of emergency we- Congress approved the re initially established Law of Social Solidarity until December 10, 2003, and Productive Revival but were consecutively declaring a public emerextended during the gency "in economic, fi-Frente para la Victoria nancial, fiscal, adminisgovernments headed by trative, pension, public Néstor Kirchner and utility, energy, health Cristina Fernández de and social matters," ex-Kirchner.

This exceptional situa- 31, 2023. tion was prolonged until economic questions and over the article.

The powers delegated the legislative to Alberto Fernández in delegation, it 2020, in response to the is true that Covid-19 pandemic, this is not the first time highlighted the imporan Argentine president tance of this mechanism has received these kinds in situations of emergenof prerogatives. The di- cy. In the case of the prerect antecedent is Eduar- vious head of state, he do Duhalde in 2002, obtained even more which marked a prece- sweeping powers to ledent in the political his- gislate than Milei with tory of the country after the 'Ley de Bases,' covethe economic and social ring a further five areas but subject to the decla-

> In December, 2019 tended until December

However, Milei's so-December 31, 2017, hal- called "superpowers" are fway into the presidential less defined, with oppositerm of Mauricio Macri tion lawmakers and seleading the Cambiemos nators seeking to coalition, whose prero- highlight this during gatives were centred on congressional debate

chambers reject it.

#### 'DISGUISED CONSTITU-TIONAL REFORM'

Over and above the controls established by the Argentine constitutional fabric, the delegation of legislative prerogatives to Milei has aroused all kinds of reactions, in particular the ambiguity of Article 2 of the 'Ley de Bases' bill as to how the President will make use of

that prerogative and what "emergency" will be attached to each decree.

"Nobody has received such ample and indeterminate prerogatives without a concrete link to the emergency or the areas of public administration covered. This permits Milei a disguised constitutional re-

form," constitutional lawyer President. Andrés Gil Domínguez told Perfil.

The expert, who was present during the Senate debate over the issue of delegated prerogatives, warned that the scope of the power to colegislate which Milei will receive could permit him to go against international treaties with constitutional sta-

tus, among them the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, which obliges the Argentine state to intervene to promote human development, including the regulation of markets when necessary or the production of essential goods.

"This is a legislative transfer with a broad and indeterminate base which makes for him legislating, not co-legis-

> lating," he indicated.

Pushback may have to come from the courts. It is the role of the Supreme Court in the final instance to safeguard the constitutional order in the face of any abuse of these legislative prerogatives on the part of the

"Nobody has

received such ample

and indeterminate

prerogatives

without a concrete

link to the

emergency or the

areas of public

administration

covered."

In this case, Gil Domínguez explained that the top tribunal "can only question" the delegated and DNU emergency decrees "when they directly affect a right in concrete, real or particular form."

"Only in such cases will the [Supreme] Court intervene directly," he pointed out.

**POLITICS & ECONOMY** 

# Milei moves to replace previous government's plan for public works

Executive Branch draws up guidelines to review ongoing works and assess their continuity and control; Plan put in place by previous government, led by Alberto Fernández, to be ended.

rgentina is moving forward with the implementation of the new public works model and has laid out guidelines that will put an end to a previous scheme introduced by the previous government.

President Javier Milei's government plans to put an end to the 'Argentina Hace' plan for public works projects created during former president Alberto Fernández's time in office.

The Executive Branch intends to evaluate ongoing projects to determine their level of completion, previous awarding of funds and how much it will cost to complete them. Its goal is to transfer their management and responsibilities for completion to the respective provinces and municipalities.

The directives were outlined by the Economy Ministry via Resolution 452/2024, published on Tuesday on the Official Gazette.

In the text, the Milei government states "it is appropriate to establish guidelines for projects or works that are ongoing within the 'Argentina Hace' Plan, which must be followed by the Public Works Secretariat, dependent on the Economy Ministry."

Highlighting the declaration of an "economic, financial, fiscal, administrative, pension, public service, healthcare and social emergency" in Argentina by President Milei last December, it says "different measures have been taken conducive to achieving greater efficiency and efficacy in national affairs."

Underlining the challenging economic context facing the country, the resolution argues that "no federal government has received a worse institutional, economic and social legacy than the current administration, which is why it is essential to adopt measures that help overcome the emergency situation created by the exceptional economic and social conditions currently being experienced by the nation, especially as a result of a set of interventionist decisions."

Laying out its plan, President Milei said his administration would evaluate agreements made under the Argentina Hace plan and the state of public works under construction.

If non-compliance is observed by the province, municipality or other executing body, measures may be taken to "correct the irregularity, recover the appropriate funds and/or terminate the agreement," according to the resolution.

The relevant regional partner will, in turn, be urged to complete the works with their own funds.

The viability of the provin-

ce, municipality or other executing body overtaking the financing of the works without any aid from the State will also be analysed.

In case the province, municipality or other executing body cannot continue with projects, cases will be assessed on an individual basis, taking into account the progress of the works, public interest and the costs it carries, according to the government.

Any works where financial aid is continued must be completed in up to 120 days, though the period may be extended in exceptional circumstances.

President Fernández's Argentina Hace Plan will be disregarded six months upon expiration of a 120-day period, said the government.

The public works scheme, launched by Fernández in January 2020 to execute infrastructure works across 2,307 municipalities nationwide, was created a view to "generating local employment with gender parity."

The projects, which were intended to generate 20,000 jobs, contemplate public works to access drinking water, sanitation and sewers, water infrastructure, accessibility and urban and rural connectivity, and social equipment.

- TIMES/NA

### Government still intends to privatise Aerolíneas Argentinas, other state firms

resident Javier Milei still intends to ments from senators. These included the host of other state-run firms, despite the government giving ground during talks to pass its sweeping 'Ley de Bases' reform bill.

Speaking after the so-called 'omnibus' bill and its accompanying fiscal package were approved by the Senate, Presidential government still intends to push ahead firms. with privatisation of a dozen state firms.

framework of Congress.

"All state-run companies may be privatised. Whether it will be at this legislative juncture or further on will be up to the Chamber of Deputies," said Milei's top spokesman at his daily press conference. run companies is a way of saving them,"

During negotiations to pass its 200-plus- he insisted. article 'Ley de Bases' bill, ruling party lawmakers were forced to accept amend-

privatise Argentina's flagship ca- removal of Aerolíneas Argentinas from the rrier Aerolíneas Argentinas and a list of state-run companies to be privatised.

> The Correo Argentino post office and the state media outlets of Radio y Televisión Argentina (RTA) were also taken off the table.

Adorni, who was highly critical of state firms, argued Thursday that the companies "cannot continue running as they are" Spokesperson Manuel Adorni said that the - a reference to debts held by many public

The spokesperson, who is on the same Milei will do so, Adorni said, beyond the ideological page as President Milei, then defended the idea of privatising them by claiming that the goal of the libertarian administration is "not to close" the firms but to "save them."

"The entry of private capital into state-

- TIMES/NA

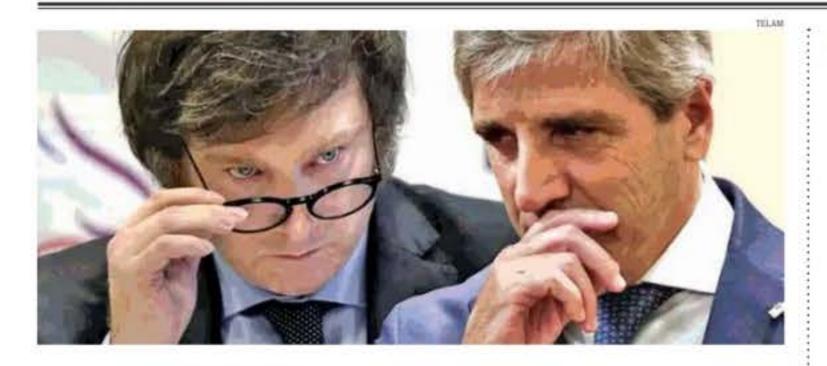

**ECONOMY** ANALYSIS

## Congress win ramps up pressure on Milei to deliver on economic promises

Win in Congress has started the clock ticking. President needs achievements to convince a society that is impatient for economic change that better times are around the corner.

BY MARTÍN RASCHINSKY AFP

resident Javier Milei has achieved his first legislative breakthrough after six months in power with the approval of what he describes as the "most ambitious reform in the last 40 years." But now, in the midst of an apparent good run, he must deal with a society that is impatient for economic results.

Milei's so-called 'Ley de Bases' bill just scraped through the Senate after a marathon session, and it has yet to be definitively signed off by the Chamber of Deputies. Still, it's progress: in January, a version of the same law with some 600 articles, as against the current one with just over 200, had failed in the lower house and been withdrawn.

The negotiated and trimmed reform bill includes the privatisation of some state-run companies, tax changes, economic deregulation, the delegation of special powers to the Executive branch and a special regime for large overseas investors.

"It's the most important milestone since Milei became president," said political analyst Gustavo Córdoba. "He found a virtuous circle to build power which proved successful."

This shows that the outspoken head of state, who has insulted Congress and its members by calling them a "rat's nest," or responded to their decisions by saying that he doesn't give "a damn" about them, is starting to "delegate to politics specialists in negotiation," Córdoba explained.

Historian and political analyst Rosendo Fraga stated that "the government has moved away from 'all or nothing,' and that explains why it will accept a law that falls short of the goals."

Córdoba stressed that, after the legislative victory, "mileísmo was born." The government did "everything it had to do to pass the law."

On the other side, the opposition is fragmented and rather heterogeneous.

"The opposition was not as up to the challenge of building power as the government was, and it attended the session in an improvised way," Córdoba highlighted.

The Senate vote took place in a context of heavy recession with industrial activity and consumption collapsed. Half of the population lives in poverty, thousands of state workers have been

laid off and salaries and pensions have lost purchasing power in the face of high inflation.

The government can boast achievements on that front: inflation continued to slow down in May to a monthly 4.2 percent, the lowest figure in two-anda-half years, though over the last 12 months it remains near 280 percent; meanwhile, public spending is being brought under control.

Last Thursday, the International Monetary Fund gave Milei another boost when it approved the eighth quarterly review of Argentina's US\$44-billion credit agreement and the immediate disbursement of some US\$800 million.

But the IMF also called on Milei's government to "improve the quality of fiscal adjustment."

Society too is growing impatient. The Senate debate was accompanied by protests and clashes with security forces outside Congress. Dozens of people were wounded and arrested, while two cars were set on fire.

Milei has repeatedly asserted that his reform bill is key for the country's economic take-off. With its approval, that discursive tool has vanished.

"People will say, 'OK, you already have the tools you need,' so the time it takes to show results will work against him," Córdoba pointed out.

According to several surveys, Milei still retains around 50 percent approval among the population.

In political scientist Iván Schuliaquer's opinion, "what a lot of people still associate with Milei is hope, the possibility of a future where that promise that after the adjustment there is growth is kept, which a lot of players call into question."In other words, the government now has less time to bring about economic change.

Back in May, Presidential Spokesperson Manuel Adorni said that the 'Ley de Bases' bill's RIGI investment scheme would mean "more jobs, more companies paying taxes in Argentina, [and] the development of an entire production chain." The controversial incentive scheme offers fiscal, customs and foreign exchange advantages lasting 30 years for foreign capital investors who put in more than US\$200 million.

The results of the RIGI scheme will not be immediate, experts warn. Critics, meanwhile, accuse the government of intending to give a blank cheque to foreign capital.

**ECONOMIC OUTLOOK** 

## IMF downgrades nation's economic outlook for 2024

International Monetary Fund downgrades estimate, forecasting economy will contract by 3.5% this year.

sharply downgraded its 2024 economic outlook forecast in January. for Argentina, forecasting that the economy will contract by 3.5 percent this year.

cline of 0.75 percentage points more than its previous projection. The IMF cited a "deeper contraction" in non-agricultural output and the series of wide-ranging economic reforms introduced by President Javier Milei. However, it anticipates "a turnaround in activity is expected in the second half of this year as fiscal consolidation headwinds ease, real wages begin to recover and investment picks up in response to reforms," according to the staff report.

The updated forecasts were published a few days after the IMF executive board voted to approve a payment of almost US\$800-million to Argentinaunderthenation's existing loan agreement. It brings the total disbursements under the programme to more than US\$41 billion.

December, Milei has embarked on a programme to slash public spending and bring down inflation, which remained at an annual rate of more than 275 percent last month.

The IMF said Monday itnowexpectsArgentina's

he Internatio- inflation to ease to an average annual rate of 232.8 percent this year, down more than 20 percentage points from its previous

"Monthly inflation is expected to fall further, converging to around four percent by end-The prediction is a de- 2024," said the Fund.

The easing inflation outlook is "supported by refinements in the monetary and FX [foreign exchange| policy framework and a recovery in peso demand from historically low levels," reads the report.

me implementation," they warned.

"Impressive progress has been made to achieve overall fiscal balance and priority should now be placed in further improving the quality of the adjustment," said Gita Gopinath, the IMF's number two.

"Efforts should continue to reform the personal income tax, rationalise subsidies and tax expenditures, and strengthen expenditure controls. Beyond this year, deeper reforms of the tax, pension, and reve-

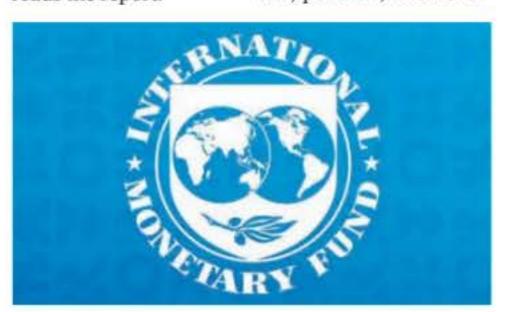

The IMF warned the government's "efforts" on the fiscal front "must be complemented by continued rationalisation" of energy subsidies.

Fund officials said the Milei government has "steered the economy Since taking office in firmly away from a fullblown crisis and hyperinflation" but warned of ongoing risks.

"External conditions may become less favourable and "the recession could be prolonged, fuelling social tensions and complicating programnue-sharing systems, including to unwind distortive taxes, will be critical," she added.

Going forward, the Fund expects the government to issue a roadmap for the gradual lifting of exchange controls and, by the end of October, a plan for comprehensive tax reform.

It called for the Milei government to seek a "social consensus," given the "fragile social and political landscape."

- TIMES/AFP

#### ECONOMIC OUTLOOK

### Argentina to move real rates to positive territory, IMF says

BY ERIC MARTIN & IGNACIO OLIVERA DOLL / BLOOMBERG

The International Monetary Fund said Monday that Argentina will move real interest rates into positive territory and ease currency controls as the crisis-prone nation seeks to continue a slowdown in price increases and protect its foreign exchange reserves.

The country also aims to eliminate by the end of this month a mechanism that allows exporters to sell 20 percent of their dollars in the parallel market at higher exchange rates, the IMF said in a staff report following the latest review of the country's US\$44-billion loan.

Argentina's economy to contract 3.5 talina Georgieva on the sidelines of percent this year — deeper than its previous forecast for a 2.8 percent last week.

drop—with inflation to end the year at nearly 140 percent and the country to post a primary fiscal surplus of 1.7 percent.

President Javier Milei's spending cuts have eased monthly inflation for fivestraightmonths, albeit as another recession punishes the country.

Milei is eying a new IMF loan that he says will help lift currency controls and scrap capital restrictions. Those policy steps are needed for the country to eventually return to international debt markets for the first time since a sovereign debt restructuring in 2020. Milei met The Fund also said it forecasts with IMF Managing Director Kristhe Group of Seven summit in Italy Saturday, June 22, 2024 **Buenos Aires Times** 7

OFFICIAL LEAVES

### CAPUTO'S **NUMBER** TWO QUITS

Economic Policy secretary Joaquín Cottani resigns for personal reasons; Likely replace is Chilean economist José Luis Daza.

resident Javier Milei's administration has suffered another resignation following the news that Luis 'Toto' Caputo's number two at the Economy Ministry has quit the government.

At the end of the month, Economic Policy secretary Joaquín Cottani will become the 47th official of the Milei government to leave his post since the President took office last December.

The Economy Ministry said Cottani's departure was for family reasons. "His family is back in New York, and he struggles going back and forth all the time," sources at the portfolio disclosed, adding that he would remain in post until the end of June.

The likely candidate to replace the official is Chilean José Luis Daza, an economist who previously worked with Caputo at major financial institutions JP Morgan and Deutsche Bank.

Daza also lives abroad, so his appointment may take some weeks to be confirmed, said the Economy Ministry sources.

During Chile's last presidential campaign, he supported farright politician José Antonio Kast, an apologist for deceased military dictator Augusto Pinochet. Daza would have been economy minister in a government led by Kast, who eventually lost the election to Chilean left-winger Gabril Boric.

Cottani's departure will add to an ever-growing list of officials who have quit or been ousted from the Milei government. He is the ninth to have left the Economy Ministry since Caputo took charge.

Caputo had praised Cottani as "one of the silent creators of the best moments of the 1990s" when the economist agreed to join the government last November. In 1991, Cottani held the post of finance undersecretary during Domingo Cavallo's time as economy minister during former president Carlos Menem's government.





ANALYSING ARGENTINA

# Milei's future: back to the past?

resident Javier Milei believes Argentina's future lies in the past not just any past, but specifically the latter half of the 19th century up until the turn of the 20th century. He argues that this was the period when Argentina was a world power, and it is to this era he aspires to return the nation.

The ruling party's RIGI scheme, or Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones ("Major Investments Incentives Regime"), is his signature legislation designed to realise this vision. It offers extraordinary benefits to investors, particularly

targeting foreign capital aimed at the country's natural and strategic resources. As passed by the Senate, RIGI would apply to sectors including agriculture, forestry, infrastructure, mining, energy, tourism, oil and gas, technology, and steel.

This economic framework is somewhat more complex than Argentina's 19th-century model, which relied heavily on a geopolitical alliance with Great Britain focused on beef, wheat, and corn. The infrastructure, particularly the

railway system financed by the British, was designed to transport products from the interior to the port of Buenos Aires for export, following a hub-and-spoke model with the capital as the central hub in an exportoriented economy. (The Buenos Aires Herald, a precursor of sorts to the Buenos Aires Times, was founded in 1876 to provide shipping news.)

Today's geopolitical landscape is different, and President Milei's foreign policy remains somewhat ambiguous, often swayed by his ideological preferences rather than national interests. However, reality sometimes tempers his stance, such as his eventual agreement to engage with Beijing despite his initial refusal to trade with any type of Communists, prompted by the Central Bank's desperate need to renew a currency swap to protect its scant reserves.

Brazil's President Luiz Inácio Lula Da Silva has not been as fortunate.

While it is crucial for the government to attract investments from various sources, the nature of the country's insertion in the global economy will depend on these alliances. During the golden years Milei aims to recreate, Argentina primarily exported commodities and imported manufactured goods, a model suitable for a population of less than five million at the turn of the 19th century. Could this model sustain a nation with over 50 million people?

One argument in favour is that 19th-century Argentina



by MARCELO J. GARCÍA @MJotaGarcia

While it is crucial

for the government

to attract

investments from

various sources, the

nature of the

country's insertion

in the global

economy will

depend on Milei's

alliances.

relied solely on agriculture, whereas now there are additional growth drivers, given the global demand for oil, gas, copper, and lithium. Another favourable argument is that the country could finally become more federal. According to the 1994 Constitution, provinces own their natural resources and thus benefit most from their development. The 1852 Constitution drafted by Milei's hero Juan Bautista Alberdi was more ambiguous on this issue.

This federal aspect is significant - the RIGI chapter of the 'Ley de Bases' bill passed with a majority of 38 to 32, compared to the overall vote,

which ended in a 36-36 tie and was settled by Vice-President Victoria Villarruel. The swing votes came from three Peronist senators from the provinces Catamarca, Tucumán, and Jujuy. Beyond party lines, many regions are aligning according to their specific interests: Patagonian governors and senators promote the oil and gas agenda, while their northwestern counterparts focus on mining. Optimistic projections place potential investments at US\$100 billion over the next decade, with even a more conservative esti-

mate promising to change the country's

economic equation.

Milei's long-term bet is that this economic programme will eventually lead to a significant shift in the country's politics. The entire history of 20th-century Argentine politics is a struggle to transform the extractive economy of the previous century into a more industrialised, middle-class society, leveraging the influx of European immigrants. This was the mission of the political entities Milei now dubs "the caste": the Unión Cívica Radical (UCR) in the early 1900s, the Peronists in the 1940s, and the developmentalist programme of the 1960s, which sought but failed to merge both traditions.

This developmentalist programme of import substitution peaked in the early 1970s. Since then, Argentina's economy has experienced a structural decline, failing to inte-

grate into the global economy sustainably, with politics oscillating in a zero-sum game. The consequences have included two hyperinflations (1989-1990), a massive debt default (2001), several brutal devaluations, and recently an annual inflation nearing 300 percent. These precedents have paved the way for Milei, the first economist to become president of Argentina. Now, easier said than done, he faces the challenge of delivering on his promise.

> \* Marcelo J. García is a political analyst and Director for the Americas for the Horizon Engage risk consultancy firm.

**ARGENTINA** OPINION & ANALYSIS

# Poverty has no limit

Argentina's food crisis and the profound reasons for structural decay. How we reached the current state of emergency, from the Kirchners to Milei.

BY ALEJANDRA DAIHA\* NOTICIAS

Why should I give them money so that they can move politically against me?"
These are the words of an Argentine president when faced with resolving the flow of money which has become imperiously necessary after the 2001 crisis.

In reality, those are not the words of one head of state but of each of the presidents since then: Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández and now Javier Milei. Political slush funds kill altruism and that is how we have reached this present, without a compass for an exit route.

As any analyst of national history will tell you: Argentina has never overcome the crisis of its model of industrialisation via import substitution. As from the 1970s, its job supply contracted and since the 2008-2009 crisis, job creation has dried up altogether. Now we are in a present in which almost half the workers are informally employed.

"We have a partially rich country but it has not had ruling classes with the capacity and audacity to create a new model," argues Agustín Salvia, a sociologist, senior researcher with CONICET national research council and the director of the UCA Catholic University's Observatorio de la Deuda Social Argentina poverty monitor.

#### PALLIATIVES

Democracy has muddled through economic decay with palliatives: more public employment, subsidies and social plans. Makeshift stopgaps linked to the survival of the government in power at that time.

Although the methods of measuring poverty have been modified, there is a consensus in accepting that during the revolutionary 1970s barely reached six percent of the Argentine population were poor, a figure that tripled in the 1980s and continuing to climb, with brief periods of improvement, until reaching its historic peak of 55 percent in 2002, following the major political and economic crisis of the previous year.

According to the latest measurement from the INDEC statistics bureau from the second half of 2023, poverty affects 41.7 percent of the population, but a survey of Salvia's observatory and the Caritas NGO divulged this month updates that indicator: 55.5 percent of Argentines now live in poverty and 17.5 percent are destitute.

In the country inherited by Milei last December, 35 percent of households were receiving some kind of public assistance. Following the almost immediate devaluation that came soon after the libertarian took office and the subsequent slump, more poor people slipped down the scale into destitution and more middle-class people fell below the poverty line.

The social segments excluded from the system have been accumulating over the past half-century to produce a chronically poor population already topping 25 percent. The only bridge linking them with the rest of society is public assistance.

#### JUST WORDS

Inheriting a nation with 32 percent below the poverty line from Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri took office proclaiming the slogan "zero poverty." He handed over the government to Alberto Fernández with 35 percent poor.

Social contributions imply barely 2.5% of GDP while consultants point out that the biggest support for the government is to be found among those with only primary education.

"We'll take care of ending hunger." He left power with 41.7 percent poor, pleading the alibi of the Covid-19 pandemic and his disbelief at that figure: "Poverty is wrongly measured or Argentina would be blowing up." Fernández believed those surveyed as poor were understating their earnings.

Then Milei came along with a chainsaw and no promises of welfare, quite the contrary. He said it on the campaign trail and he repeated it more recently at the University of Stanford: "The time will come when people will be dying of hunger and they will have to decide what to do in order somehow not to die. I don't need any external intervention to resolve my consumption because in the end somebody is going to

work it out," he argued.

The fatherland of the Peronist drum, the power of burly trade union leaders and wellmeaning progressives begin to look like sepia photos. Because Milei's positive image remains highly positive (around 45 percent) despite the savage austerity which he vindicates with its epicentre in middle-class sectors and, above all, the pensioners.

Although the notoriety of the state squandering money falls on the "planeros" welfare benefit recipients, social contributions imply barely 2.5 percent of Gross Domestic Product while consultants at the Trespuntozero firm point out that the biggest amount of support for the government is to be found among those with only primary education, from which their socio-economic level might be inferred. The opinion polls further reveal that the higher the level of education, the less support for the government.

Political scientist Pablo Touzón anticipates the superficial deductions: "The vote of ignorance foisted Peronism on us for 50 years running." He recounts that his barber told him that he voted for Milei because "you need to be mad to run this country," further reflecting himself: "The question is not whether Milei is mad but that the people opted to blow everything up." Salvia observes the same thing: "We are undergoing a systemic crisis in a context of great instability and difficulty in interpreting the phenomena. But it is an inevitable crisis because of the unsustainable way in which social and economic practices were being developed."

He continues: "We had to come out of that paralysis but there is still no strategic project. What is happening now is that we are getting rid of the old. The novelty is the brutal and messy way in which this government wants to dismantle the old. In reality we are in a phase in which nothing new has emerged, not even extreme liberalism."

#### LUMPING TOGETHER

At the start of his term, Milei decided to unify the Labour, Education, Childhood & Family and Culture portfolios into a new Human Capital Ministry, a super-ministry containing the areas which most challenge his central objective: zero deficit.

The President placed at its head his pal Sandra Pettovello, a journalism and domestic sciences graduate who is a complete beginner when it co-

If Cristina transferred control to the mayors, while Macri empowered social movements in order to snatch funds from his adversaries, and Fernández boosted social leaders who were part of his feeble power alliance, the way in which Milei will confront poverty remains a complete enigma.

mes to public administration. Her dual role consists in restricting budgets to keep the presidential Excel spreadsheet on an even keel and proclaiming clear messages in the libertarian cultural war, like announcing the direct delivery of social plans without intermediaries or sitting on top of food supplies in order to evaluate without haste to whom and how to transfer them.

But earlier this month, everything has slipped out of control, precisely when the focus of the media agenda has been on the government denunciations of picket leaders and cooperatives suspected of extorting social plan beneficiaries, the existence of ghost soup kitchens and other irregularities.

Presidential Spokesman Manuel Adorni, who had denied the existence of withheld food as denounced by social leader Juan Grabois, then said that in reality they were rightly hoarded in case of catastrophe. Finally, the government tried to draw some lustre from the Army operation to distribute the 6,000 tons of food approaching expiry date in Villa Martelli (Buenos Aires Province) and Tafí Viejo (Tucumán Province) warehouses, in compliance with court orders.

Enjoying total presidential support, Super-Minister Pettovello stayed actively mum, not speaking in public but dumping and criminally denouncing her ousted Childhood, Adolescence & Family secretary Pablo de la Torre, holding him responsible for the crisis of unallocated food and also the irregular hiring of staff via funds from the Organisation of Ibero-American States (OEI, in its Spanish acronym).

The status of the "best minister in history," as adjudicated



# in Argentina

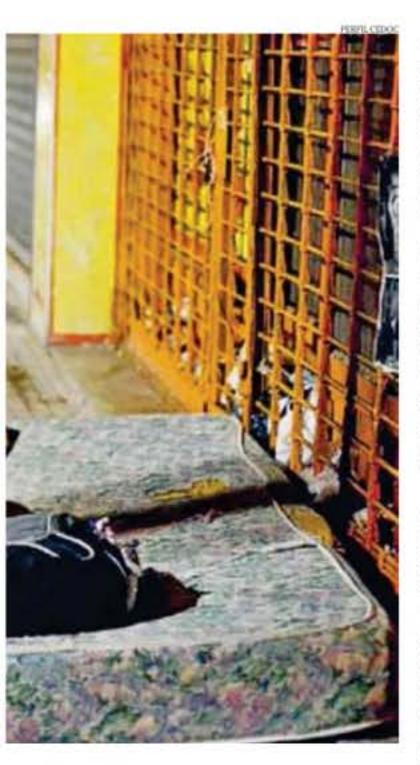

by Milei, keeps her spotless even though the fallen official claims that she was on top of both things.

#### CIRCUS - WITHOUT BREAD

On a cold June afternoon, people queue at a community soup kitchen to take home a food tray, in many cases their only meal of the day. Luckily they pay more attention to their ration than the television at the back of the hall which is transmitting the extravagant stand-up of two defenders of food rights.

"Stop extorting people," screams Juan Grabois at Human Capital Ministry Legal Undersecretary Leila Gianni, a chameleon who moved within a few months from a penguin tattoo to a lion-adorned T-shirt, previously having popped yellow balloons.

The federal judges of Co-

modoro Py are stunned by such mayhem. Over the top in this scenario because the hunger show grinds on without their intervention. Worth recording with a mobile telephone to reproduce their presumed bravado.

But the bocatto di cardinale morsel to die for comes from Grabois with his impromptu unipersonal bullying with his brand-new XL cross around his neck. He calls a government lawyer "chanchito" ("little piggie"), yelling "kuka ladrona" ("thief") at Gianni – to hell with the stigmas of correct traditions.

Grabois, Emilio Pérsico (Movimiento Evita) Eduardo Belliboni (Polo Obrero) and Daniel Menéndez (Barrios de Pie) are the visible faces of an eroded period in which they disputed the control of the street with the trade unions and administered millions of pesos. A changing era has brought on their heads a flood of denunciations more or less justified - time will tell - imposing accountability on them while the new narrative is declaring them redundant.

Among her first measures, Pettovello eliminated the Potenciar Trabajo job training assistance plan, replacing it with two programmes and eradicating intermediation, as well as suppressing juicy budget allocations for the cooperatives. Last July the Coalición Cívica had already disseminated an investigative study (entitled "Don't abuse the poor"), analysing the agreements with the social organisations which the former Social Development Ministry signed between 2020 and 2022 - it thus became known that 55 percent of those benefits went to the Movimiento Evita, whose leader Pérsico was at the same time the government's social economy secretary distributing and supposedly monitoring these funds.

Even during the presidential campaign, these allocations gave rise to friendly crossfire. Picket leaders not aligned with the Alberto Fernández government, as well as opposition politicians, questioned this discretionary handling of welfare funds by the ministers Victoria Tolosa Paz (Social Development) and Eduardo 'Wado' de Pedro (Interior) at the service of their respective candidacies.

#### PROVISIONAL FOREVER

The plans began under the Raúl Alfonsín government with the Cajas Pan food assistance for low-income families, which was received by 5.5 million people. Former president Carlos Menem transformed that aid into money: the Bono Solidario cheque which could be exchanged for food and clothing and was administered by the CGT labour umbrella union grouping.

But it was after the 2001 hecatomb that state assistance acquired a new order of magnitude. During his brief caretaker term, Eduardo Duhalde instituted the Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados for the jobless, a benefit reaching 20 percent of the population.

In his essay 'Historia de los planes sociales en la Argentina: el mito del eterno retorno asalariado' ("The history of social plans in Argentina: The myth of the eternal wageearning comeback")," researcher Juan Pablo Hudson identifies four periods.

The first, extending from 2002 to 2008, was aimed at the millions of unemployed who lost their jobs between 1990 and 2001. The second, between 2009 and 2015 with the PRIST-Plan Argentina Trabaja programme, when the state began to require the jobless and the informally employed to organise themselves in cooperatives in order to finance those with plans. A third period was defined by the birth of CTEP, a tra-

de union which no longer proposes converting informally employed workers into wageearners but to boost their autonomy with the aim of having the workers of the popular economy receive social incomes from the state. In the fourth period, as from 2016, the main novelty is the Social Emergency law which among other benefits secured the Salario Social Complementario, the precursor of the programme Potenciar Trabajo created in 2020.

"We are undergoing a systemic crisis in a context of great instability and difficulty in interpreting the phenomena. But it is an inevitable crisis because of the unsustainable way in which social and economic practices were being developed."

#### CORRUPTION OR GOVERNABILITY?

An article published by researchers Romina Del Tredici and Lucas González ('Comprando paz social: la distribución de planes sociales durante los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri'; "Buying social peace: the distribution of social plans during the governments of Cristina Kirchner and Mauricio Macri:) turns the focus towards those providing

"While both governments used the discretionary distribution of social conflicts, CFK had comparatively more possibilities than Macri to use them politically. Indeed she used them as a system of rewards and punishments to balance power between mayors and social movements," it reads.

In contrast, there was no affinity between Macri and any movement. The tension of his government "expressed itself

in two different ways of relating to the social movements. One wing, represented by his Social Development minister Carolina Stanley sought negotiation and conciliation. The other wing under his Security minister Patricia Bullrich accentuated the importance of re-establishing order, even at the cost of repression."

In the short term (today, Bullrich is doubling her bets) the dove wing won out: CFK left power with 250,000 plan beneficiaries while Macri left office with over 600,000. But unlike former presidents Alfonsín and Fernando de la Rúa, whose governments were cut short by social outbreaks, the PRO founder managed to become the first non-Peronist president since Marcelo T. de Alvear to complete his term in office.

#### PANDEMIC AND THEREAFTER

Juan Grabois was then saying that the only merchandise he had to sell was "social peace." And he found a buyer.

The Alberto Fernández government increased the number of those on welfare plans exponentially to 1.2 million beneficiaries. Cooperatives doubled during his presidency too.

An investigation by journalists Mariel Fitzpatrick and Sandra Crucianelli found that in only four years, 12,407 new entities were registered, along with certain irregularities, such as some of the cooperatives repeating addresses and email contacts in their registration while two-thirds of them did not present balance sheets nor hold annual meetings.

If Cristina Fernández de Kirchner transferred much of the control over social assistance to the mayors, while Macri empowered the social movements in order to snatch funds from his Greater Buenos Aires adversaries, and Fernández boosted the social leaders who were part of his feeble power alliance, the way in which Milei will confront poverty remains a complete enigma.

What went before was fiscally unsustainable. Will what lies ahead be sustainable from a social standpoint?

\* Director of Noticias magazine

### **DENOUNCED: FAKE SOUP KITCHENS**

he Human Capital Ministry has lodged a lawsuit in the courtroom of Federal Judge (and Supreme Court nominee) Ariel Lijo after detecting around 1,200 bogus soup kitchens in Greater Buenos Aires, equivalent to some 47 percent of the total.

Sandra Pettovello, for her part, had already initiated an audit within her portfolio due to the criticisms over the failure to distribute food which the lawyer and social brought before the courts. That analysis had resulted in the Ministry not finding many of the soup kitchens when it went looking for

Noticias magazine accessed a list elaborated by the Human Capital Ministry in which, apart from the addresses and registration data of the soup kitchens, there were also "observations" of inspectors carrying out the survey. For example, when registering a soup kitchen supposedly located in Charlone 1515, San Miguel, the Ministry's agents said: "There is a poster saying "cultural space" but leader Juan Grabois had the building was closed. Neighbours referred to it as being open weekends. No food is provided."

For another soup kitchen surveyed in Ezeiza, officials noted: "According to a woman living on the same block there had been a community kitchen but it has not been operating for the last five years."

In Quilmes, on the corner of Andrade Olegario Víctor and Moreno streets, they found a worse case: "It is not known who is responsible at the indicated address and [neighbours] manifest that a soup kitchen never operated there."

These cases are repeated in every Greater Buenos Aires district, in José C. Paz, La Matanza, Quilmes, Berazategui, etc. All this information is with the court.

#### **TUSSLE: TENSION AT HUMAN CAPITAL MINISTRY**

the first consequence of or phantom employees. the scandal erupting in the Human Capital Ministry was internal: the expulsion of Pablo de la Torre as Childhood, Adolescence & Family secretary.

Firstly, because De la Torre was a sort of jack-of-all-trades within the Ministry, somebody with political experience in a portfolio where that was not abundant. Secondly, because of

These charges also have their dark side. Inside De la Torre's camp they say that one of his legal secretaries, Federico Fernández, was threatened with a pistol to incriminate him. It This triggered a tsunami. seems like a scandal which can only grow.

Furthermore, the scandal was exposed by the actions of Juan Grabois and the publications of El Destape, fierce government critics. Until then the the nature of the criminal char- government said that it had no ges: the government accuses food hoarded, a stance which him of presumed irregularities changed as the controversy in hiring staff in this area, poin- grew. The courts have ruled ting to a list of alleged "ñoquis" against the government.



**ECONOMY** ECONOMIC CRISIS

## Argentines pawn family jewels to make ends meet

Hundreds are selling their jewellery at gold dealerships every day as a last resort to face the economic crisis.

> BY SONIA AVALOS AFP

They bring in anything to be appraised, especially at the end of the month. when the bills arrive.

In Argentina's strangled economy, one sector is thriving: the pawn shops buying up gold and other family treasures that many are forced to sell to pay their bills.

"When you are drowning in debt, sentimentality falls to the side," said Mariana, 63, who went to a hub of gold dealerships in Buenos Aires to sell a watch her grandfather gave her father as a graduation present.

Inflation of around 270 percent year-on-year has gnawed away at her pension as a court employee, and she will use the cash for housing expenses and overdue health insurance payments.

Withan austerity-hit economy in recession, as President Javier Milei carries out his vow to slash decades of government overspending, Mariana – who asked not to give her last name - is far from alone.

While a neighbouring shoe store hasn't had a single customer in hours, hundreds line up daily at El Tasador, one of the main cash-for-jewellery pawn stores in the heart of Buenos Aires, where "we buy gold" signs abound.

"There have been a lot of people lately, I think because of what is happening in the country," said Natalia, one of the four appraisers at the store, who did not give her surname for what she called "security reasons."

She said the surge in clients came from "people who perhaps had pieces that they did not plan to sell and decided to do so because they cannot make ends meet."

Natalia said the business had been swamped with over 300 daily transactions – triple the amount seen a year ago.

"We have increased staffing and working hours because we cannot cope."

#### VICTORIAN JEWELS AND CUFFLINKS

Daniel, a 56-year-old unemployed accountant, enters several stores to have a silver keychain appraised but leaves dejected. He was barely offered the price of a few Subte subway rides.

"The situation is difficult. Life in Argentina is very expensive," he sighs.

Carlos, who manages a small jewellery store, said he has a constant flow of customers but no-one is there to

"They bring in anything to be appraised, especially at the end of the month, when the bills arrive."

The most usual thing is the sale of small gold pieces.

Natalia, a gemologist, said her store, next to the busy Once railway terminal, is frequented by customers from all walks of life.

While half of Argentina's population now lives in poverty, it was once one of the world's richest countries between the 19th and early 20th centuries, and many people have something valuable to pawn.

"The classic thing is the wedding ring, but they also bring Victorian jewels, from the 'belle époque' that come from grandparents and greatgrandparents, unique pieces," said Natalia.

Even a few decades ago it was common for men to have gold cufflinks, or for women to be gifted a gold watch when they turned 15, she added.

"Gold has always been sold. What has changed is why it is sold," said Natalia.

But the use of these pieces has long ceased for security reasons. This, added to the economic constraints, reinforces the desire to sell.

"Before it was to remodel a house, buy a car, throw a party. Today it is because, 'I can't make ends meet', 'my utilities have increased' or 'I'm out of work."

**CRIME & SECURITY** 

# Vast majority of detained Congress protesters released without charge

Of 33 individuals arrested during Congress clashes, 28 now freed without charge; Judge orders their "immediate release," remanding five in custody.

ederal Judge María Servini on Wednesday ordered the immediate release of 11 people arrested in connection with the violence in Congress last week as the Senate debated the 'Ley de Bases' mega-reform bill.

Declaring there was a lack of evidence to detain them further, Servini's ruling came as a demonstration drew more than 5,000 people to the Plaza de Mayo to demand the release of those arrested last week as security forces clashed with protesters. The rally was attended by opposition leaders, left-wing groups and relatives of the detainees.

Servini's decision follows the release of 17 detainees five days previous due to a lack of evidence to prove their participation in acts of vandalism.

ple arrested during the clashes have now been released without charge, casting doubt on the national government's accusations that protesters were "terrorists" seeking to perpetrate a coup d'état."

Five others - Patricia Calarco Arredondo, David Sica, Cristián Fernando Valiente, Roberto María de la Cruz Gómez and Facundo Ezequiel Gómez – remain in custody.

The terrorism accusation in particular sparked concern among human rights groups, who say it could lead to sentences being doubled if detainees are successfully prosecuted.

Lawyers for those detained say their clients suffered illegal coercion, humiliation, torment, serious injuries and were victims of an abuse of authority. They also accused officials and police of malfeasance.

Many of those detained say they were denied access to toilets, forced to go without food or water for lengthy periods and handcuffed for hours.

#### PERONIST COMPLAINTS

Tensions outside Congress spilled over into violence last week as the government's sweeping 'Ley de Bases' re-Senate.

Among those caught up in the clashes were five opposition Peronist deputies, all of whom received medical treatment after being teargassed by the security forces.

Patria coalition announced it nist deputies "hypocrites" had filed a legal complaint with the federal courts regarding the treatment of several of its legislators during the protest.



Peronist lower house cau- on the law now have the hypocus chief Germán Martínez accused President Javier Milei and Security Minister Pa-Twenty-eight of the 33 peo- tricia Bullrich of introducing a "clear repressive plan" in Argentina.

According to the Santa Fe politician, the police repression endured by deputies from his bloc "is one more link showing the disdain by President Javier Milei for Congress and the separation of powers."

"There is a repression plan with the goal of establishing a state of emergency in Argentina against its constitutional guaranties," said Martínez.

#### 'ACTS OF REPRESSION'

In an interview aired Wednesday, Martinez slammed the "acts of repression that were experienced with everyone, but mainly with the deputies."

"What happened was one more step in the escalating confrontation between the President of the Nation and the Argentine Congress," he offered.

He accused the President and security minister of "creating the conditions for the establishment [and] declaration of a state of emergency in Argentina that goes against constitutional guarantees."

"The conditions are in place to be able to exercise the right to protest and demonstrate, it is always done peacefully, but form bill won approval in the that is lost when Patricia Bullrich is in charge, because she puts an absolutely disproportionate amount of police on the streets, which generates the opposite effect to any attempt at pacification," he railed.

Bullrich hit back at the alle-On Tuesday, the Unión por la gations, branding the Peroand accusing them of "endorsing violence."

"The violent people who wanted to impose themselves crisy to make a complaint,' said Bullrich in a post on social media.

Martínez also suggested this week that the lack of footage shared or prosecution of the "infiltrators who burned cars" was suspicious.

Buenos Aires City Mayor "Jorge Macri has to provide the videos of the people who burned the Cadena 3 mobile [vehicle], he does not provide images or videos of all those who at some point were identified as strangers to the demonstration taking place."

Martinez has denounced the government before the courts, while sending copies of his accusations to the Inter-American Commission of Human Rights and the United Nations.

The CELS human rights group added its voice to the criticism this week.

"This government proposes, from the outset, a situation of violence in the face of protest situations. It does so by setting up an operation and via the way in which they act against people who are in the street, demonstrating," said CELS director Paula Litvachky.

The rights group said Servini's release order "confirms the arrests of those who protested were carried out at random and accused prosecutor Carlos Stornelli of "inventing an attempted coup d'état to suit the interests of the government."

"Beyond the relief at these releases, cases are still open and the damage already done is immense: for those who were in prison, for their loved ones and also for the threat posed to anyone who wants to express their criticism of the government," the organisation warned.

-TIMES/NA/PERFIL

ARGENTINA

### Alperovich handed 16 years for rape, sexual assault

CONTINUED FROM FRONT PAGE

Prosecutors had requested 16 and a half years for the former senator, once considered to be one of the "feudal lords" of the Peronist north. The victim asked the judge to sentence her aggressor to 22 years jail time.

Alperovich arrived at Oral Criminal Court No. 29 in Buenos Aires on Tuesday amid a heavy security operation. Accompanied by his four children, he was obliged by Ramos Padilla to await the ruling at the courthouse.

According to the victim, the first unwanted advance took place in Buenos Aires at the end of 2017, shortly after she began working as an advisor to the Tucumán ex-governor, who by then was a senator.

Alperovich travelled regularly with his niece from his home province to the capital and back. Of the nine alleged acts, two took place in the flat used by Alperovich in Puerto Madero. The most serious offences occurred in March 2018 in Tucumán Province, according to the victim, in San Miguel de Tucumán and Yerba Buena.

"Alperovich wove a web with which he trapped the young woman. He used three techniques to break down her defences: an ostentation of material wealth, a demonstration of political leadership and, at the same time, he took it upon himself to denigrate and demean her," said prosecutor Sandro Abraldes during the trial.

The prosecutor considered that all the acts of sexual violence were committed "through intimidation and abuse of a relationship of dependence, power and authority."

"He totally overwhelmed the victim, he turned her into an object of his sexual pleasure," he said.

Alperovich's defence team argued during the trial that the victim's testimony was unreliable. They based some of that hypothesis on a phrase she attributed to the defendant ("Mirá como me pones") that was also attributed to a convicted rapist in another high-profile criminal trial.

Judge Ramos Padilla also ordered that three witnesses who testified at the trial be investigated for giving false testimony.

Alperovich had requested a trial by jury, invoking a norm of the City of Buenos Aires, but the court turned him down.

- TIMES/NA/AFP



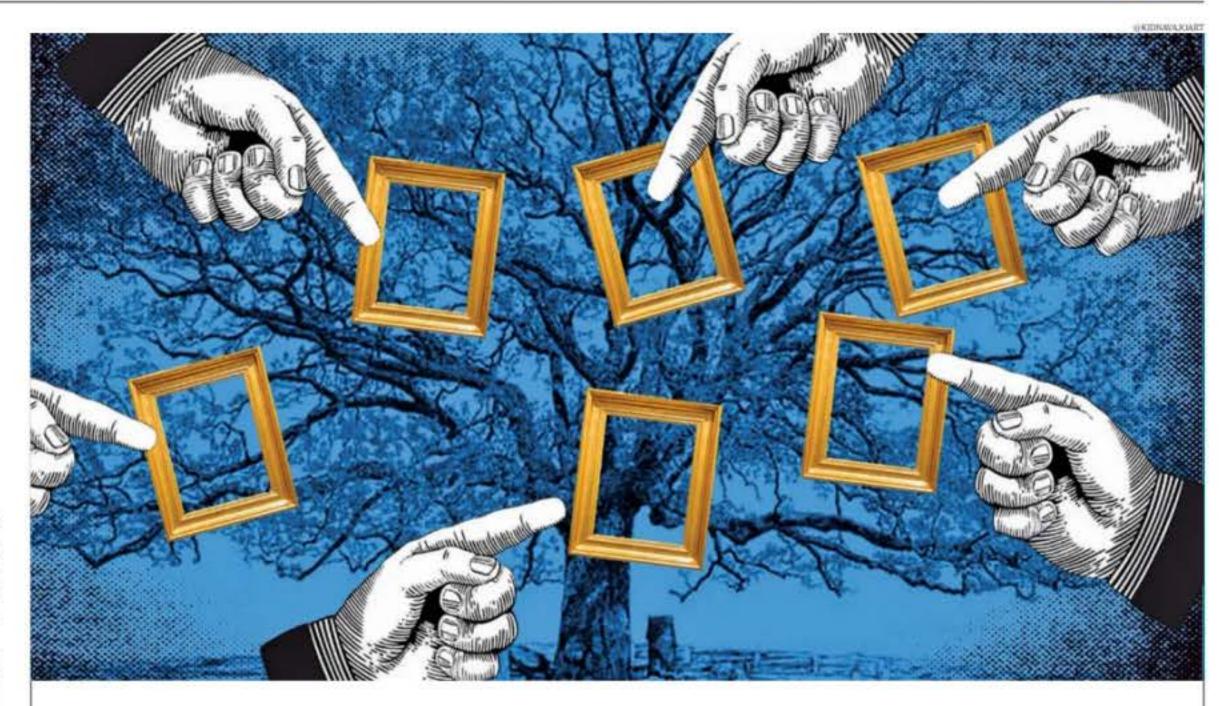

BEYOND THE HEADLINES

# All in the family

epotism is an even more chronic vice of Argentine politics than corruption. The current libertarian government barely emerging from its baby steps has yet to be nailed for any serious graft scam but the smoking guns are lying all around as far as nepotism is concerned. At the other end of the four decades of democracy Radical Raúl Alfonsín left office in 1989 with a fairly clean image despite the ravages of hyperinflation, but there were around 50 Storanis at all levels of government, national and provincial.

But let us start at the beginning (and also present). The word nepotism is derived from nepos,

the Latin word for "nephew" (it originally meant "grandson" but gradually replaced the clumsier *filius fratris*). While its origins are sometimes ascribed to Augustus being the nephew of Julius Caesar (in fact he was his great-nephew), it is generally thought to have emerged from the Papal habit of favouring nephews for high office, not having children of their own by definition – at least not in theory since Pope Alexander VI had at least four, of whom Cesare and Lucrezia Borgia were the most famous.

So if nepotism requires nephews, these are forthcoming

in the Javier Milei administration. Thus Congress Speaker Martin Menem is the nephew of a two-term president whom Milei aspires to emulate – Carlos Menem (1989-1989). Star spin doctor Santiago Caputo does not have a presidential uncle but almost as good – the alter ego of an ex-president (Mauricio Macri), the tycoon Nicolás 'Nicky' Caputo, whose Economy Minister cousin Luis Caputo could loosely be described as another uncle.

Nephews are not as close a relation as sisters and presidential chief-of-

staff Karina Milei is exalted into co-governing Argentina with her brother according to some accounts with the frequent entries and exits in a volatile administration attributed to her whims more often than not. 'K' is arguably the rarest letter in the Spanish alphabet but extremely difficult to dislodge from Argentine politics.

But coming back to the Caputos and the Menems, they might be only just starting. Martín Menem may have the more prestigious post heading the Chamber of Deputies but his cousin Eduardo 'Lule' Menem (another nephew as being named after his ex-uncle, the late ex-president's brother) might well wield more power behind the throne as the secretary and right-hand man of Karina Milei. Also look out for Martín's elder brother Adrián, who first entered Congress almost a quarter-century before the inexperienced Speaker (in 1999) and thus might feel qualified to help him out. Santiago Caputo also has a brother, Francisco, who pops into the Casa Rosada to "coach" at regular intervals.

There was a very recent demonstration of the power of the Caputos in the Senate amendments to the 'Ley de Bases' omnibus bill and the accompanying fiscal package in the small hours of June 13. None of the many votes then was as overwhelming as the 65-6 rejection of Article III of the fiscal



by MICHAEL SOLTYS

Nepotism is an even more

chronic vice of Argentine

politics than corruption.

And if nepotism requires

nephews, these are

forthcoming in the Javier

Milei administration.

package to suppress tax breaks, of which the Tierra del Fuego industrial promotion scheme is the most flagrant beneficiary with 'Nicky' Caputo its leading profiteer (except for the Peronist tycoon Newsan's Rubén Cherñajovsky). Simplistic to believe that this incredible display of solidarity with libertarian and Kirchnerite senators voting shoulder to shoulder was all due to the Caputo clan rallying around but it remains striking and Argentine electronics all the dearer.

Nepotism has been the common denominator of Argentine administrations from the Storanis through to the Caputos with siblings prominent. Carlos Menem was perhaps more famous for his corruption scandals starting with Swiftgate but there was no lack

of nepotism from his brother Eduardo downwards. Fernando de la Rúa made his brother Jorge presidential chiefof-staff and Justice minister. Hilda 'Chiche' Duhalde was a key figure in the Eduardo Duhalde caretaker presidency while Néstor Kirchner made his wife president and his sister Santa Cruz Province governor. Macri issued a decree in 2018 against nepotism but current Buenos Aires City Mayor Jorge Macri's career took off in that period. In the following administration Máximo Kirchner was undeservedly made Frente de Todos caucus chief in Congress until even he re-

alised that he was not up to the job. In this paragraph we are only talking about the very top – nepotism has been rife at all levels of government.

Why this persistent nepotism? The systematic scepticism of Argentines is part of the explanation—the inability to trust people outside family and familiar circles. But perhaps a deeper reason is family loyalties being much stronger than any civic sense in the tradition of Mediterranean countries. If so, this would be bad news for libertarian plans to pull the state out of education or social welfare — slashing public university

budgets would have more future if they received endowments of up to US\$1 billion like Harvard and more social plans could be eliminated if charity did not begin at home. Nepotism is thus a curse extending way beyond politics.

#### ERRATUM AND ADDENDUM

Last week's column, hastily written while doing too much at the same time, erroneously stated that there are eight caucuses in the recently elected European Parliament. In fact, there are seven (representing the mainstream centre-right, social democrats, liberals, greens, leftists and two far right fractions) with the non-registered mistakenly added. This correction works both for and against the column's main thesis that fragmentation is a more dominant feature of the Parliament than the rise of the far right - since that tendency accounts for many of the non-registered, this increases their strength beyond the 134 deputies in their two caucuses but it also underlines the fragmentation since 89 of the 720 deputies are either not registered anywhere (45) or are in minor or single-seat groupings. In measuring the swing to the right, the column also omitted many centre-right parties shifting far more in the latter than the former direction, especially over immigration, in order to keep the extreme right at bay.

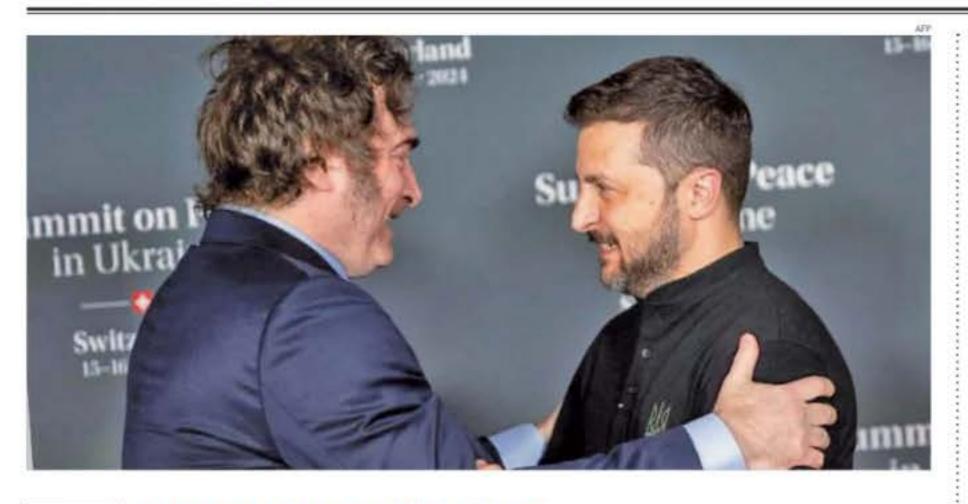

**WORLD** FOREIGN POLICY & DIPLOMACY

# Milei reiterates support for Ukraine during Zelenskyy meet

President meets with Ukrainian counterpart Volodymyr Zelenskyy as world leaders gather in Switzerland to look for a path towards a peace process – without Russia.

resident Javier Milei met his Ukrainian counterpart Volodymyr Zelenskyy in Switzerland on Saturday as he reiterated Argentina's support for the war-torn nation.

Milei, 53, travelled to Zelenskyy's Global Peace Summit after attending the G7 summit in Italy and his presence was rewarded with an honour by the Ukrainian leader.

Argentina's President was honoured with the Order of Freedom, a medal given in recognition of his support for Ukraine's sovereignty and independence.

"I thanked President Milei for attending the Peace Summit. We are also grateful for the large presence of Latin American countries. I am sure that history will remember this long road to peace," Zelenskyy said in a post on social media.

For his part, Milei said he was honoured to receive such a distinction from Ukraine. "I hope I am up to the task," said the Argentine head of state as he received the medal.

The duo discussed bilateral cooperation and trade, said Argentina's government in a statement.

Milei's delegation at the meeting included Defence Minister Luis Petri, Foreign Minister Diana Mondino and presidential chief-of-staff Karina Milei.

#### PEACE SUMMIT

More than two years after Russia invaded, leaders and top officials from more than 90 states spent the weekend at a Swiss mountainside resort for a landmark two-day summit dedicated to resolving the largest European conflict since World War II.

The summit, snubbed by Russia and its ally China, comes as Ukraine is struggling on the battlefield, where it is outmanned and outgunned.

Delivering a speech at the peace summit earlier in the

day, Milei expressed his "maximum support for the people of Ukraine and to my friend Zelenskyy." He said Argentina "repudiated any form of violence and war as an illegitimate mechanism to settle conflicts between nations."

"War can never be the answer to problems that should be settled in the political sphere," he told world leaders.

The Burgenstock talks are framed around areas of common ground between Zelensky's 10-point peace plan presented in late 2022, and UN resolutions on the war that passed with widespread support.

The tight remit was an attempt to garner the broadest support by sticking firmly to topics covered by international law and the United Nations charter.

Countries split into three working groups on Sunday looking at nuclear safety and security, humanitarian issues, and food security and freedom of navigation on the Black Sea.

The session on humanitarian aspects focused on issues around prisoners-of-war, civil detainees, internees and the fate of missing persons.

It also discussed the repatriation of children taken from occupied Ukrainian territory into Russia.

"We have seen around 20,000 Ukrainian children effectively abducted from their families, community and country. How terrifying a thing is that to say?" Irish Prime Minister Simon Harris told reporters. "When did it become acceptable for children to be a weapon of war? It is utterly illegal and morally repugnant. This is the stealing of children and it's about time the international community calls it out."

Zelenskyy also thanked Argentina for joining the International Coalition for the Return of Ukrainian Children, a push to resolve the 20,000 children Kyiv says have been "illegally deported" or "forcibly transfe-

rred" by the Russian Federation from Ukraine.

"We discussed the next steps in the implementation of the specific points of the Peace Formula. I thank Argentina for recently joining the International Coalition for the Return of Ukrainian Children. We also discussed bilateral trade and cooperation," said the Ukrainian leader.

#### RUSSIAN CRITICISM

Milei has been a vocal supporter of Zelenskyy since taking office and on Saturday he again condemned Russia's invasion of Ukraine.

"We believe that no-one has the right to invade another country and here there is clearly an invader, which is Russia, and someone who was invaded and attacked, which is the case of Ukraine," said Milei in a video broadcast on social media.

Moscow, in turn, criticised the meeting and Milei's presence at the summit, expressing their "deep disappointment" through their ambassador in Buenos Aires, Dmitry Feoktistov. The diplomat said he hoped the Milei administration would refrain from interfering in the Ukraine crisis, maintaining its traditionally neutral stance.

"This will contribute to preserving the friendly nature of Russian-Argentine relations, which historically have been immune to political tendencies," he said in quotes reported by China's Xinhua news agency. Ambassador Feoktistov said any reports of Argentine military aid to Ukraine would be "considered a hostile act against Russia."

Argentina was recently added to the Ukraine Defence Contact Group (UDCG), a 54-nation alliance that coordinates humanitarian and military aid to Kiev. The UDCG was created by the US and its allies on 26 April 2022, two months after the start of the war.

-TIMES/NA/AFP

MALVINAS SOVEREIGNTY DISPUTE

# Mondino reaffirms Malvinas claim at UN, calls for 'mature' relationship with UK

President takes to social media to reiterate his support for nation's top diplomat as rumours continue.

he United Nations' Special Committee on Decolonisation on Tuesday adopted a new resolution urging the United Kingdom and Argentina to resume bilateral talks over the sovereignty of the Malvinas (Falkland) Islands.

"The United Nations, with broad international support, reiterated its call on the United Kingdom and Argentina to resume sovereignty negotiations," Argentina's Foreign Ministry said in a statement welcoming the move.

Beyond the resolution calling for a "peaceful and definitive" solution to the dispute, several nations including Brazil and Paraguay spoke out in favour of Argentina's sovereign claim over the archipelago, the South Georgia and South Sandwich Islands.

In her own speech to the UN committee, Argentina's Foreign Minister Diana Mondino reaffirmed Argentina's sovereignty claim over the Malvinas, South Georgia and South Sandwich Islands and the surrounding maritime areas.

Mondino called on the UK to heed the international body's resolution and called for a "mature" relationship between the nations. She also expressed the hopes of President Javier Milei that Argentina enter a new phase in its relationship with the UK.

Mondino recalled that almost 60 years have passed since Argentina's then-UN ambassador José María Ruda delivered a historic speech outlining the historical and legal case for Argentina's claim.

"The General Assembly and this Special Committee established the way to decolonise the Malvinas Islands: it is a bilateral negotiation to reach a peaceful solution to the sovereignty dispute, taking into account the provisions and objectives of the United Nations Charter, Resolution 1514, as well as the interests of the inhabitants of the Islands," Mondino said.

"This conviction," the nation's top diplomat said, "is shared by the entire Argentine people, and is enshrined in our National Constitution: the recovery of the full exercise of our sovereignty over the Islands and the surrounding maritime areas, in accordance with international law."

"It is an issue that transcends political-partisan differences, and constitutes a state policy," she declared. "In a dynamic global scenario, Argentina intends to develop its capabilities in the medium and long term, and to generate a mature relationship with the UK."

The Malvinas, located 400 kilometres off the coast of Argentina and almost 13,000 kilometres from the UK, was the scene of a 74-day war between the two nations in 1982, which ended with Argentina's surrender.

More than 900 people were killed in the conflict: 649 Argentines and 255 Britons.



Argentina claims that the islands were inherited from the Spanish crown when it gained independence. Britain insists it has historically ruled the islands and notes that islanders voted 99.8 percent in favour of remaining British in a 2013 referendum. It rejects Argentina's claim and has refused to negotiate on the issue.

Milei has previously said that the rights of the existing islanders must be respected and suggested that a "Hong Kong" style agreement should be negotiated to return the territory "like England did with China." But at a ceremony marking the 42nd anniversary of the war earlier this year, Mileisaidhe would deliver a "road map" for his plan to return the islands to Argentine hands.

Mondino arrived in New York from Switzerland after attending the Global Summit for Peace convened by Ukrainianleader Volodymyr Zelenskyy, also attended by President Milei.

He offered Mondino a public vote of confidence this week, retweeting a message from an account on social media that described the official as "the best foreign minister in Argentina's history."

Though the duo were together at the peace summit in Switzerland last weekend, her exclusion from the travelling delegation for the G7 Leaders Summit in Italy had reignited rumours of her potential exit from government.

- TIMES/NA/PERFIL

#### **OVERSEAS VISITS**

## President trip to Los Angeles cost US\$200,000

Public information request filed with government reveals three-day trip cost just over US\$200,000; President stayed at Beverly Hills Hilton.

> BY PABLO VARELA PERFIL

resident Javier Milei's whirlwind three-day trip to Los Angeles in the United States last month cost around US\$200,000, a public information request filed by *Perfil* has revealed.

Milei's trip lasted from May 5 to 7. Accompanied by a travelling delegation that included his sister, presidential chief-of-staff Karina Milei, the President delivered a speech at the Milken Institute's Global Conference in Beverly Hills, California, during which he claimed that Argentina can be "the new Mecca of the West."

While in Los Angeles, Milei also met with investors and entrepreneurs, including Tesla and SpaceX billionaire Elon Musk, as well as other famous names, such as ex-Boca Juniors star Guillermo Barros Schelotto and FIFA President Gianni Infantino.

The trip was the first made by Milei following a recommendation by Security Minister Patricia Bullrich that he should use the presidential fleet's planes for security reasons.

President Milei and his retinue stayed at the Beverly Hilton Hotel. The resort belongs to the famous Hilton hotel chain and is located in the distinguished town of Beverly Hills, where a number of Hollywood stars live.

The head of state's stay cost 2,452,508 pesos, the equivalent of US\$2,600 at the exchange rate as of June 14 for one night at a hotel. The cost of accommodating his staff was 3,246,655.12 pesos (US\$3,521).

The public information request filed by *Perfil* requested the names of those who stayed with President Milei, but those details were not provided. "This agency does not have the power to provide the information related to the transported retinue," was the government's response to the request, citing security matters.

The highest costs were related to the expenses incurred for the operation of the presidential aircraft. The use of the 757-256, licence ARG-01 of the Presidential Air Fleet, amounted to a total cost of US\$197,791.62.

Adding hotel expenses, that produces a total cost to the public purse of US\$203,912.

During his short visit, Milei also received a painting from artist Fabián Pérez portraying President Milei as Napoleon.



AS I SEE IT

## Milei may have to come down to earth

fter six months in the Pink House, Javier Milei finally managed to get a watered-down version of his ambitious economic-reform bill through the Senate, with Vice-President Victoria Villarruel casting the deciding vote.

For the self-proclaimed leader of a world-shaking rebellion against the international status quo, the long delay cannot have been entirely unwelcome. While it lasted, Milei could continue to rail against the "fiscal degenerates" who make up the "filthy political caste" he thinks are responsible for ruining Argentina and accuse them of preventing him from repairing the damage they have done, but now he will have to take more interest in the nitty-gritty business of running the country.

Much as Milei may dislike the idea, his performance in office will be judged by what happens here on earth, not by the alleged results of the ongoing battle between the "heavenly hosts" he says are on his side and the despicable Commies who oppose them. When talking high theory, the president is in his element, but he is far less self-confident when it comes to practical matters; he must feel they are beneath him and can be left to his sister, presidential chief-of-staff Karina. As far as he is concerned, it is natural to let her take charge of what in his view are merely household chores.

If the opinion polls are anything to go by, the 36-36 split in the Senate reflected with rare precision the gap that separates those who think that, by and large, a capitalist order similar to the ones prevalent in the developed world

would be far better than any conceivable alternative, and the similar number who would dearly like to preserve the old order. However, there are signs that things are slowly shifting in Milei's direction. Even diehard Peronists are finding it difficult to persuade people that a flat-broke country should be able to spend its way out of the bottomless pit into which they drove it. However, pointing this out in one thing; putting the country back on its feet is something very different.

Since last December, Argentina's government has been very much a one-man show, with absolutely everything revolving around Milei. Nobody else has been able to get a word in without running the

risk of being the recipient of a furious presidential tonguelashing. This state of affairs may have done wonders for Milei's ego, but from now on he will have to rely on the administrative abilities of a wide range of subordinates, Cabinet ministers, secretaries, under-secretaries and others right down to the most junior level. Unless they manage to deliver the goods, he will be blamed for their shortcomings.

This almost happened when the over-extended Human Capital Ministry, headed by his friend Sandra Pettovello, came under fierce fire for its mishandling of the food stocks earmarked for soup kitchens which cater to large numbers of impoverished people. Luckily for Milei, here as in the rest of the world, the public's attention span is mercifully short, so that particular scandal was quickly eclipsed by more newsworthy events such as the Senate vote, followed by the sharp drop of the monthly inflation rate as measured by

consumer prices which fell to 4.2 percent; the highest in the world but the lowest Argentina has seen since the beginning of 2022.

By electing an outsider who did not represent any of the major parties, Argentines made it clear that they wanted to replace most of the traditional "political class" with something radically different. Given what has happened to the country, such sentiments were easy to understand, but few, if any, asked themselves just how the desired change could be brought about without mayhem on a revolutionary scale.

Thanks to electoral timetables that in a democracy have to be respected, there are still plenty of legislators who represent the Argentina that existed before Milei and his supporters suddenly irrupted

and tore a big hole in what until then had been the political order. Milei's libertarians hope they will win many of the 24 Senate seats and the 127 in the Chamber of Deputies that are scheduled to be disputed in the elections that are due to be held next year, but for many months to come they will have to make do with the handful they already have.

Just how many libertarians are true believers in what Milei calls "anarcho-capitalism" is anyone's guess. There may be some, but most seem to be either recent converts to the creed who have yet to read the sacred texts or opportunists who hopped onto his bandwagon before it reached power and are determined to make the most of their good fortune, which is one reason they are proving so quarrelsome. Even if they all do their best to provide the country with an efficient and honest government, there are simply not enough of them to

fill all the many administrative slots that remain open. This means that Milei will have little choice but to join forces with political groupings whose members are as keen on free-market capitalism as he is but have no desire to do away with the State and have no time for the mystical musings he enjoys indulging in.

Meanwhile, defenders of the old order will continue to wait for the moment when the general public begins to turn against him. Last December, many assumed it would come about after a couple of months. They were disappointed. By now the cannier among them will have realised that it is still too early for them to try and unseat Milei by staging violent street protests

which, as it happens, is the only activity they are good at.

For the Peronists, who have survived as a political force thanks largely to the assumption that, despite their own inability to govern well, they are fully capable of ensuring that nobody else can do so for long, their failure to intimidate Milei must have come as an eye-opener. While some will have reached the conclusion that Peronism has had its day so they might as well try something else, others presumably hope that by continuing to harass the government they will scare off would-be foreign investors. Among those who chant "the country is not for sale" there must be some who understand that, seeing people like them will be included in the packet, there should be many out there who would never dream of trying to buy even a tiny bit of it. Were they to succeed, it would be terrible for most of their compatriots, but beneficial for those who like the way things are.



by JAMES NEILSON

When talking high

theory, the president is

in his element, but he is

far less self-confident

when it comes to

practical matters; he

must feel they are

beneath him and can be

left to his sister.

**ARGENTINA HUMAN RIGHTS** 

# IACHR rules state responsible for AMIA attack failings

Top rights court deems state responsible for not preventing, nor properly investigating, lethal 1994 terrorist attack on AMIA Jewish community centre.

he Inter-American Court of Human Rights (IACHR) has held the Argentine state responsible for not preventing, nor properly investigating, an attack on the Israeli-Argentine Mutual Association (AMIA) Jewish community centre 30 years ago that left 85 people dead.

The top human rights court in Costa Rica also blamed the state for efforts to "cover up and obstruct the investigation," robbing victims and their loved ones of justice.

"Argentina [is] responsible for not having adopted reasonable measures to prevent the attack"

and "not having complied with its duty to investigate with due diligence and within a reasonable period of time the attack and its cover-up," the San José-based IACHR Court said in a ruling issued June 14.

On 18 July 1994, a truck drove into the AMIA Jewish community centre. Laden with explosives, it detonated in what would become the deadliest terrorist attack in Argentina's history. Besides the 85 dead, more than 300 people were injured.

Argentina has the largest Jewish community in Latin America, with some 300,000 members.

The 1994 assault has never been claimed or solved, but Argentina and Israel have long suspected Lebanon's Shiite Hezbollah group carried it out at Iran's request.

In April, an Argentine court blamed Hezbollah for the attack it called a "crime against humanity," and labelled Iran a "terrorist state." It found that the attack and another on the Israeli Embassy in 1992 that killed 29 people, were likely triggered by the government under then-president Carlos Menem cancelling three contracts concluded with Iran for the supply of nuclear equipment and technology.

After that ruling, Buenos Aires asked Interpol to arrest Iran's Interior Minister Ahmad Vahidi, whom it accuses of masterminding the attack.

Tehran denies any involvement.

#### 'REAL AND IMMEDIATE'

On June 13, the IACHR found Argentina "responsible for not having adopted reasonable measures" to prevent the bombing.

"The state was aware of a situation of real and immediate risk for sites identified with the Jewish community and did not adopt reasonable measures" to ameliorate the danger, the judges concluded.

Argentina "violated its obligation of prevention," the ruling said, as there were previous situations "that drew attention to the AMIA," such as the Israeli Embassy bombing.

"Terrorism is a phenomenon that endangers the rights and freedoms of individuals and the American Convention obliges member states to adopt such measures as may be appropriate, necessary and proportional to prevent such acts," the court argued.

The IACHR was particularly critical of Argentina's failure to bring the perpetrators of the attack to justice.

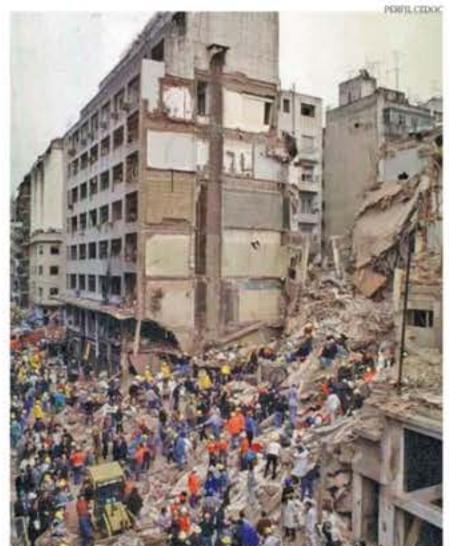

After 30 years "it remains unclear what happened or who was responsible or the reasons for which the state used its judicial machinery to cover up and block the investigation," said the court's president Nancy Hernández as she read the ruling.

Argentina "is responsible for the violation of the rights to life and personal integrity to the detriment of the victims of the attack," as well as principles of equality and non-discrimination, said the top human rights court.

After the attack, it added, the state then failed in its duty to investigate "with due diligence and within a reasonable time," thus violating victims' right to judicial protection.

"It was proven that state agents ... acted in an articulated manner with the purpose of constructing an accusatory hypothesis without factual support, which favoured the cover-up of the real perpetrators," it added.

Paula Litvachky, the director of CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) human rights organisation and a lawyer for relatives of the victims, said the "historic ruling" showed state actions "prevented truth and justice from being obtained for mo-

re than 30 years."

#### 'TOTAL IMPUNITY'

The IACHR highlighted "irregularities" on the side of the state in judicial processes, with the initial investigation botched and tainted by allegations of corruption.

In 2015, an investigation by a special AMIA investigative unit began to review the initial judicial process. That ended in 2019 with the determination that the state had been involved in a "cover-up" that resulted in light sentences for judicial officials and Menem government officials. It did not identify the reasons why.

The cover-up consisted of paying the alleged seller of the van used in the bombing, Carlos Telleldín, some US\$400,000 to falsely accuse a group of police officers.

In 2017, a special prosecutor appointed to probe the AMIA bombing, Alberto Nisman, accused then-president Cristina Fernández de Kirchner of orchestrating another coverup in exchange for oil and trade benefits. Nisman was found dead in 2015 under mysterious circumstances as he was about to present his findings before Congress.

Fernández de Kirchner's controversial Memorandum of Understanding, which would've seen Iranian officials questioned about the bombing, never entered into force.

Argentina's justice system dropped its obstruction probe against Fernández de Kirchner in 2021, but reopened it last year.

Menem was tried for a coverup in the case, but acquitted. He died in 2021.

The Inter-American court on Thursday ordered Argentina to remove all obstacles "which maintain total impunity in this case." The state has not allowed access to information gathered about the event and the intelligence agencies have classified the files as "secret."

The state should do everything necessary "to identify, judge and punish those responsible for the events of this case, their cover-up and, thus, be able to establish the truth of what happened, all within a reasonable time," it said.

"It's an unusual decision," said Litvachky.

"We have not yet lost everything," added Wassner.

"The state's failures in its duty to investigate, the unjustified delays in the process and, in general, the lack of clarification and the situation of impunity, have caused the victims' families feelings of anguish, sadness and frustration," the court said.

- TIMES/AFP

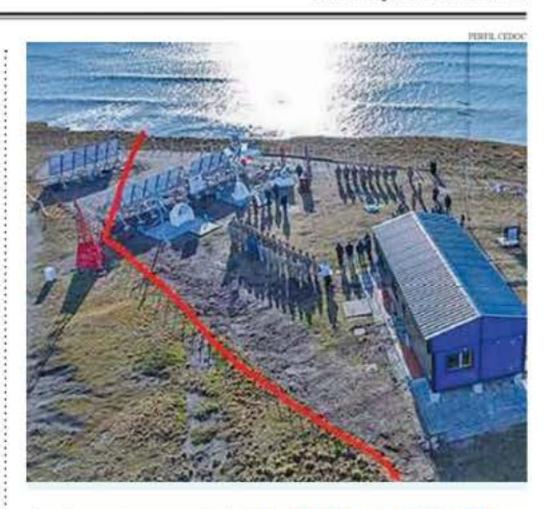

LATIN AMERICA BILATERAL DISPUTE

# Argentina starts removing solar panels from Chilean border

Chilean President Gabriel Boric pushes Argentina to act and remove solar panels at a southern military base that were erroneously installed on Chile's side of border.

rgentina on Monday began removing solar panels that were installed by accident on the wrong side of its shared border with Chile, after a complaint from Chilean President Gabriel Boric.

Back in late April, Argentina's Navy inaugurated a maritime surveillance post on the border with Chile in Patagonia.

But some of the solar panels, which provide energy to that military unit, were set up on the Chilean side of the frontier.

In a statement, the Argentine Navy acknowledged the mistake and said it had "transferred personnel and means to begin the removal of a solar panel installed in the territory of the sister republic of Chile, north of the Island of Tierra del Fuego."

The panels were installed "to the north of the housing modules, and following the boundary of the existing perimeter fence."

Once "the unintentional error was noticed," a contractor was employed "to remove them for their subsequent relocation within Argentine territory," read the statement.

Earlier in the day, Boric demanded that the panels be removed "as soon as possible" or Chile itself would do it.

"Borders are not something that can be ambiguous. It is a basic principle of respect between countries and therefore they must remove those solar panels as soon as possible or we are going to do it," Boric told reporters during a visit to Paris.

At the end of April, the Argentine Navy inaugurated the "Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1" ("Hito 1 Maritime Transit Control and Surveillance Post") on the border with Chile, in the Patagonia region.

Assigned to Argentina's Navy, the site was built with donations from private companies.

However, the solar panels that provide energy to this military unit were installed on the Chilean side of the border area.

President Javier Milei's government had initially said it would remove the panels "as soon as weather conditions permit," but were forced to take immediate action.

Chilean media reported Monday that Argentina's Embassy in Santiago had admitted to the error in a note to the government.

Chile and Argentina share an extensive border of about 5,000 kilometres (more than 3,000 miles).

In 1978, when both countries were ruled by dictatorships, they came close to war over a dispute over islands in the Beagle Channel at the southern tip of the continent.

With troops deployed on both sides of the border, the dispute was resolved in Chile's favour with the mediation of Pope John Paul II.

-TIMES/AFP

SPORT FOOTBALL: COPA AMÉRICA

# A look at Argentina's opponents in upcoming Copa América campaign

Canada, Chile and Peru – the challengers facing Argentina in Group A of tournament's first stage.

orldchampions Argentina enter this year's Copa Américaina strong position: they are both favourites to win this year's tournament and the defending title-holders.

The Albiceleste are embarking upon a new Copa América crusade after their titlewinning exploits in 2021 in Brazil, when they beat the hosts and began a glory-laden run that would end with the side conquering the world the following year in Qatar.

This year's expanded tournament takes place in the United States, with CONMEBOL inviting the hosts and a number of other teams to increase the competition.

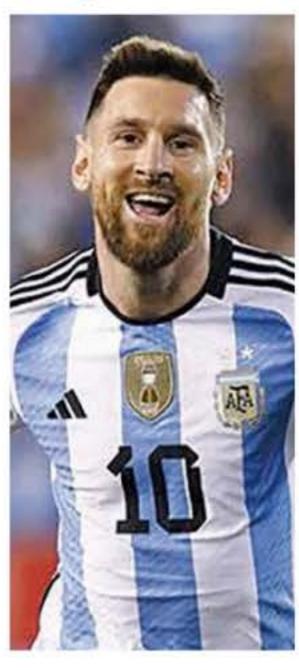

Argentina, led by a rejuvenated Lionel Messi enjoying the sun in Miami, will kick off the 48th edition of the oldest national team tournament on the planet against Canada, a historic debutant in CONMEBOL's flagship event.

Atlanta will be the venue for Thursday's clash. The first matchday will be completed a day later when Chile and Peru meet in Arlington, Texas.

Group A's second matchday is scheduled for Tuesday, June 25, with Argentina taking on Chile in East Rutherford (New York) and Peru facing Canada in Kansas City (Kansas State).

The third and final matchday of Group A will be played on Saturday, June 29, with Argentina battling Peru in Miami and Canada challenging Chile in Orlando. All the group's teams will be mixing squads stuffed with new stars and veterans enjoying one last run. Chile and Peru, who were both absent from Qatar 2022 after failing to qualify, will be looking to a new generation to spark the fire with the World Cup in 2026 – which will be hosted by the United States, Mexico and Canada – already beginning to loom on the horizon.

#### 1. ARGENTINA: MESSI & DI MARÍA'S FAREWELL

USA 2024 will be the last Copa América for one of the greatest players of all time. Seventh on the list of tournament appearances. Lionel Messi will turn 37 on Monday, June 24. The Inter Miami star's presence at the 2026 World Cup is in the balance – this could be it for major tournaments.

Coach Lionel Scaloni has given clues in the qualifiers as to how to deal with that issue in the near future and Messi's inevitable absence in the future, which will also be compounded by the loss of Ángel Di María, who at 36 years of age will retire from international football after the Copa América.

A midfield triangle led by Alexis Mac Allister (age 25) with Giovani Lo Celso (28) and Nicolás González (26), with Julián Álvarez (24) as a false nine and Lautaro Martínez (26) in the penalty area, seems to be the formula that the coach will use in the future, once the two superstars have stepped aside.

For now, Messi is at full strength thanks to a good

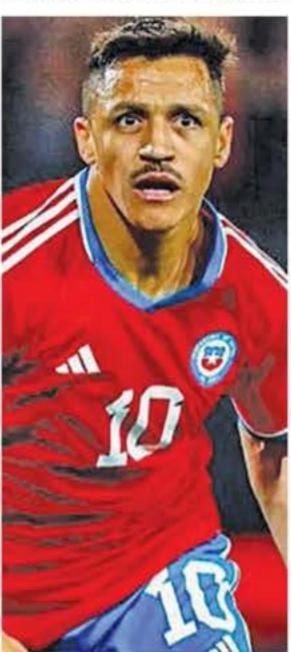



spell with Inter Miami and Di Maria is physically intact after finishing the season well with Benfica.

Faces to watch? Nineteenyear-old Alejandro Garnacho, Manchester United's eccentric winger, and Valentín Carboni, another 19-year-old attacker from Inter Milan who had a great season onloan with Italy's Monza. The latter earned praise from Messi for his outstanding work in last Friday's friendly against Guatemala.

The rest of the squad is the foundation of the 2022 World Cup-winning side: experienced, gritty and resolute.

#### 2. CHILE: AN OLD ENEMY

Chile won the Copa América as hosts in 2015, and a year later, at the Copa América Centenario edition in the United States, they lifted the trophy again.

Argentina knows how painful it is to lose to their arch-rivals – they lost both of those finals on penalties, defeats that allowed 'La Roja' to claim their only two titles as a senior team.

Both conquests were achieved at the hand of the so-called 'Golden Generation,' many of whom today resist passing the baton to the next national team stars. Alexis Sánchez (aged 35), goalkeeper Claudio Bravo (41), full-back Mauricio Isla (35) and striker Eduardo Vargas (34) will perhaps make their last appearances in this tournament before retiring.

Argentine coach Ricardo Gareca has a number of younger stars who will hoping to make an impact: Striker Victor Dávila, 26, just completed his first season at CSKA Moscow; 20-year-old right winger Darío Osorio (Danish Midtjylland); and midfielder Marcelino Núñez, 24, a fierce forward who completed a second season at English Championship side Norwich City.

#### 3. PERU: THE USUAL SUSPECTS

Bottom with two points from six matches in the South American qualifying for the next World Cup in 2026, Peru are in their poorest moment for some time. After qualifying for the Russia 2018 World Cup, their first since Spain in 1982, everything has gone downhill.

Uruguayan Jorge Fossati, 71, took over the reins of 'La Blanquirroja' in 2024 with the challenge of pulling them out of their deep depression, but the players he can turn to are still the ones used by his predecessor Juan Reynost.

That's why the tireless 40-year-old striker Paolo Guerrero, the team's top scorer with 40 goals, continues to play. Gianluca Lapadula (age 34), goalkeeper Pedro Gallese (34), defenders Carlos Zambrano (34) and Luis Advíncula (33) and midfielder Christian Cueva (32), among others, have also been called up.



There are still young faces to watch: right-winger Joao Grimaldo, 21, adaring forward for Sporting Cristal, defender Oliver Sonne, 23, born in Denmark to a Peruvian mother and a right-back for Danish side Silkeborg IF, and midfielder Piero Quispe, 22, of Mexico's Pumas.

#### 4. CANADA: QUESTION MARK TO BE ANSWERED

Making their Copa América debut, Canada entered the USA 2024 edition through the back door by beating Trinidad and Tobago 2-0 in a single match in a CONCACAF play-off.

The Canucks participated in the Qatar 2022 World Cup, losing to Belgium (1-0), Croatia (4-1) and Morocco (2-1) in thefirstround. Threesetbacks – just like in their World Cup debut in Mexico 1986.

US coach Jesse Marsch, 50, has been Canada's gaffer since mid-May and the team's flag-bearer is versatile left-back Alphonso Davies (23), a Bayern Munich star and one of Real Madrid's transfer targets.

Faces to watch: Strikers Jonathan David (24) of Lille, Tajon Buchanan (25) of Inter Milan, Jacob Shaffelburg (24) of MLS side Nashville and Cyle Larin (29) of Mallorca.

- TIMES/AFP

### MORE RECORDS FOR MESSI?

rgentina's recordbreaking skipper Lionel Messi could add even more plaudits at the tournament in the United States.

#### MOST COPA AMÉRICA MATCHES?

The record for most games played at the Copa América is held by Chilean goalkeeper Sergio Livingstone and Messi, both with 34 appearances. Messi has played in the past six editions of Conmebol's premier international tournament (Venezuela-2007, Argentina-2011, Chile-2015, Copa Centenario-United States-2016, Brazil-2019 and Brazil-2021). One more start will see Messi surpass Livingstone, consolidating his place as the most-capped player in Copa América history.

#### ALL-TIME COPA AMÉ-RICA TOP SCORER?

Brazil's Zizinho and Argentina's Norberto Mendez share the top scorer record with 17 Copa América goals at apiece. Messi, with 13 so far, needs four goals to tie and five to set a new record. It's a big ask, but achievable – at the Brazil-2021 edition he managed four goals.

#### FIRST TO WIN BACK-TO-BACK TITLES AS CAPTAIN?

Since the introduction of the tournament's modern format, no captain has won the tournament in consecutive editions. If Argentina are crowned champions this year, Messi will become the first skipper to achieve this feat. Saturday, June 22, 2024 16

#### **POLITICS**

# Turning-point or anarcho-capitalist illusion?

re we at a turning-point for the Javier Milei Presidency? The agonising legislative process tied to the approval of his 'Ley de Bases' bill in the Senate definitely brings the Milei administration one step closer to having what it believes are the basic bureaucratic tools it needs in order to dismantle the state in its current form, leaving it at the minimal expression, in line with the president's anarcho-capitalist philosophy.

It's the second legislative win for La Libertad Avanza this year, six months into the Milei Presidency, and after a gruelling procession through the gauntlet that is the lower house Chamber of Deputies, a scene that was revisited at the Senate level, its passage is close. Now, with an empowered Guillermo Francos — who took over from Cabinet chief Nicolás Posse, absorbing his Interior Ministry into his new port-

folio at the same time — the government is playing hardball by trying to overrule some of the changes made at the Senate level, particularly the new income tax brackets given its axiomatic necessity for a budget surplus.

The expectation is that beyond specific negotiations, Milei will get his reform package through, even if it's a watered-down version of the official 'omnibus bill' that was sliced into two projects. With some 300 articles in total between the 'Ley de Bases' bill and its accompanying fiscal package, the ultra-libertarian leader appears ahead of his recent predecessors in getting anything from



by
AGUSTINO
FONTEVECCHIA
Executive Director
@agufonte

legislators have emerged as a firm, but insufficient (given their incapacity to block him) political line of defence against Milei's policies. There was a circumstantial majority to vote in a new formula for retirement and pension payments and the pan-Peronist front was forced to follow the UCR, Hacemos, and Elisa 'Lilita' Carrió's Coalición Cívica.

Yet, there is internal tension within the Justicialist Party. Provincial governors have entered into negotiations with Francos while a sector close to Cristina Fernández de Kirchner remains firmly opposed to anything that remotely smells of Milei. Unión por la Patria hasn't suffered a major schism yet, but their resistance will be continuously tested in the coming months. Already we are seeing a flare-up between Máximo Kirchner and Axel Kicillof, the governor of Buenos Aires Province, that is apparently fair game for Mother Cristina. Let the hunger games begin.

A fractured opposition and the absence of a clear leader have allowed Milei to dominate the political scene. Only a few weeks ago the Casa

Rosada was under heavy fire given the continued failure of the 'Ley de Bases' bill at the congressional level, and a series of scandals at Milei's marquee Human Capital Ministry, run by the President's personal friend Sandra Pettovello. The head of state fired his close friend Possé, losing a key connection with the United States' political bureaucracy in the process, and was forced to personally defend Pettovello, proving that he is essentially the only player within his anarcho-capitalist coalition with political capital to burn.

The high rate of exits and sackings from top-level posts is alarming. There



weak - is proving to be more

resilient than his more

traditional peers ... Milei's

emergence in Argentina's

political ecosystem already

marks a turning-point.

Congress, with both Alberto Fernández and Mauricio Macri only managing a handful of bills in their first six months in power. At least from this point of view, the outsider – who by definition was politically weak – is proving to be more resilient than his more traditional peers, demonstrating once again that for whatever reason, Milei's emergence in Argentina's political ecosystem already marks a turning-point for the country.

There are signs that suggest that slowly, but surely, the political system is finding a new order that orbits around Milei. In Congress, which the libertarians openly insult and degrade, La Libertad Avanza has managed to build circumstantial majorities in order to get its massive reform package through the hoops by absorbing the PDC and the hoops are also being resisted to definition was politically

has managed to build circumstantial majorities in order to get its massive reform package through the hoops by absorbing the PRO party, the centrists huddled around Miguel Ángel Pichetto's Hacemos Coalición Federal, and part of the Unión Cívica Radical (UCR). As predicted during the electoral campaign, Juntos por el Cambio broke up into several pieces, first between hawks and doves and then between those in favour of a full integration with Milei and those looking to "retain identity." The PRO party is the battleground through which Patricia Bullrich formally entered the government and she is looking to drag the rest in with her, while Mauricio Macri has regained the party's presidency to try and resist full absorption of the political structure he painstakingly built.

Pichetto, always a maverick, has grouped centrists and moderates into a new space, while the UCR also broke down internally. Led by Rodrigo de Loredo in the Chamber of Deputies, it formed part of the "oposición dialoguista" ("dialogue-prone opposition") that supports bills sent by the Casa Rosada, while in the Senate, party chair Martín Lousteau tried to break out by going into full opposition mode. It initially worked, giving the former Economy minister a certain political centrality, yet he ultimately found himself isolated from the rest of his caucus and voting alongside Kirchnerites, giving the government an easy political win. It was a similar state of affairs to when he agreed to hike Senate salaries after having openly criticised the Executive for giving themselves a raise.

The Peronists have managed to maintain a united front to a certain extent, with Unión por la Patria generally voting against Milei's proposed legislation in both chambers of Congress. Despite suffering a few deserters along the way, Peronist

are constant rumours of infighting, nearly always tied to angering presidential chief-of-staff Karina Milei, the President's sister. Next on the chopping block, the rumour mills indicates, is Foreign Minister Diana Mondino, who was left off the guestlist for the all-important trip to the G7 summit, at which Milei shared the stage with Pope Francis, Joe Biden, and even antagonist Lula Inacio Da Silva. Federico Sturzenegger, continuously proposed for a Ministry-level top job, is being resisted by Economy Minister Luis 'Toto' Caputo, once again forcing the

President to publicly try to settle the score. To be fair, it's probably difficult to live in constant fear of Karina, advisor Santiago Caputo, and Conan.

Whether we are facing a micro-turning-point will only be corroborated by what happens in the near future. Every time that Milei achieves a small political victory, the suggestion is that he will build up momentum, yet his propensity for conflict leads to gridlock. His international travels, excessive by any means, seem to be designed to take him out of the trench warfare that is day-to-day politics in Argentina, while positioning him as a global leader of the New Right, at the service of whoever professes the anti-Left, anti-woke aesthetic and needs a helping hand. Abroad, Milei counts on ample recognition, allowing him to pick fights against the adversaries of his allies in Spain, the United States, Brazil,

and elsewhere, without seeing his domestic popularity eroded.

However, the battleground that emerged in the streets around Congress during the Senate's vote over the 'Ley de Bases' reform sounds an alarm bell. While it clearly wasn't a spontaneous protest, the level of violence on both sides was reminiscent of the 2017 pitched street battle between the Macri administration and the left in the context of the provisional law. Some even suggested it felt like the 2001 crisis. Weirdly enough, society seemed to digest it as if nothing had happened, with a discussion regarding who is to blame largely occurring within journalistic and political circles. Most, it seems, have already moved on,.

But amid all this, the government is far from out of the woods: Argentina's economic situation remains dire, the level of polarisation is extreme, and the verbal violence of the digital ecosystem could tilt the scales – if Milei's promised "V-shape" recovery doesn't begin to materialise.

# el Oservación y análisis Conservación y análisis

PERFIL / 22 DE JUNIO DE 2023

PIERGIUSEPPE FORTUNATO

# América Latina necesita impulsar las cadenas regionales de valor

El especialista en desarrollo sostiene que en sectores como la transición energética, en el que pueden jugar un papel clave por la abundancia de recursos, las naciones latinoamericanas deberían...



2 - EL OBSERVADOR Sábado 22 de junio de 2023 - PERFIL



# América Latina necesita impulsar las cadenas regionales de valor

... negociar con las grandes empresas como región, antes que como países. Y analiza el desafío que representan para Europa las políticas de incentivo fiscal de China y Estados Unidos.



Federico Poli\*

El economista italiano trabaja para la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad), donde lidera proyectos sobre cadenas globales de valor e integración económica. Es profesor de Política Económica en la Université de Neuchâtel. Ha integrado equipos de la ONU tanto en Nueva York como en Ginebra, así como para diversas universidades e institutos de investigación. Miembro del Consejo Asesor Internacional de Sistémica, aquí analiza la actualidad del vínculo entre comercio

y desarrollo, en nuestra región y el mundo.

—El reporte de la Unctad del año pasado señala que el comercio en la última década ha venido creciendo a las tasas más bajas desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo visualizas el bajo crecimiento del comercio?

—Es una discusión que viene desde los últimos cuatro o cinco años, incluso más si quieres, después de la crisis económico-financiera de 2007-2008, ya hubo un amesetamiento del crecimiento del comercio global de forma marcada. Luego del covid, esto aumentó. Mucha gente, muchos observadores, llaman a todo eso deglobalization. El fenómeno de globalización que tuvimos no fue algo nuevo, ya tuvimos algo antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero el último más reciente fenómeno de globalización empezó después de la Segunda Guerra Mundial y se aceleró a partir del 94, con la creación de la Organización Mundial del Comercio. Eso ha llegado a cierto punto final. Y si miras a los lados, es cierto que en el último año es más evidente, pero ya son diez años en los que el comercio global se ha parado. ¿Qué quiere decir esto? ¿De dónde sale esto? ¿Dónde vamos a ir? Son muchas preguntas y muy interesantes. La primera respuesta más fácil es que había crecido mucho el comercio global y que todo tiene su límite fisiológico. Y la segunda respuesta es que, aparte del límite fisiológico del comercio global, otra situación importante es lo que está pasando con las cadenas globales de valores. Tuvimos una época, en particular en los 90 y las primeras décadas de los 2000, en donde las cadenas globales de valores crecieron. El fenómeno del outsourcing ha sido global. Luego eso cambió por varias razones. Razones económicas, el hecho de tratar de acortar un poquito esas cadenas globales de valor para reducir los riesgos, empezar a dar más valor a la disminución de riesgo en lugar de a los provechos económicos y por razones geopolíticas. Y los contrastes que hay entre China y Estados Unidos que empiezan en 2013-2014 se hacen evidentes en 2016, después de la elección de Donald Trump. Actualmente siguen. Es noticia reciente la subida de los impuestos y las tarifas sobre los vehículos eléctricos y las baterías eléctricas, y algunos minerales críticos exportados de China a Estados Unidos. Sí que hemos cambiado de modelo: ya no pensamos en cadenas globales de valor, sino que pensamos más en cadenas de valor regionales, conocidas como *friendshoring*. Y eso, claro, tiene su impacto, porque si vamos a comerciar menos con los países más lejanos, sea por motivos geográficos, por razones de disminución de los riesgos, o sea por razones geopolíticas, eso tiene su impacto sobre el comercio global. Un comercio global que, de forma clara en los últimos diez años había crecido sobre todo por el comercio de inputs más que de productos finales. Entonces, yo pienso que eso son los dos ejes. Por un lado, un límite fisiológico y, por otro lado, un cambio de patrón en términos de decisiones estratégicas sobre la gestión de las cadenas globales de valor.

—Eso debería verse reflejado en un incremento del comercio regional. En el caso de América Latina y de Sudamérica, eso no se ve. ¿Deberíamos ver esto a futuro, un mayor crecimiento del comercio intrarregional?

—Eso es lo que nos gustaría ver que pasara. De hecho, es en lo

"El comercio interregional fue clave para el crecimiento de los países de Asia en los 70 y 80." que estamos trabajando. Estamos mucho en eso dentro de la Unctad. Es un tema extremadamente importante. El comercio interregional es la clave. Ha sido clave para los países de Asia en el crecimiento de los años 70 y 80. Ha sido clave en Europa y el fenómeno de las cadenas regionales de valor es un fenómeno extremadamente importante. El crecimiento de Europa se explica por eso. Y el 80% del comercio entre cadenas globales de valor, de hecho,

es un comercio entre cadenas regionales de valor. Es cierto que en América Latina lamentablemente, y esa es una de las razones por las que quedó atrás en términos de crecimiento en las últimas décadas, es mucho menor. Yo pienso que hay condiciones para que el crecimiento en la región y en la integración regional aumente. Pienso que la administración Lula, por ejemplo, en Brasil, está muy metida en esto. Pienso qué es lo que va a pasar en México, con el nuevo gobierno, va a ser muy interesante. Porque México históricamente, incluso en la administración de López Obrador, ha mirado más al norte que al sur, ha mirado más al hemisferio norte en lugar de a América Latina. Yo pienso que podrían cambiar los escenarios y pienso que esa es una perspectiva particularmente interesante para América Latina, sobre todo si pensamos de cara a lo que es la transición energética.

América Latina es un continente que tiene muchas complementariedades en términos de minerales críticos y en términos de

Sonrisas de
Macron con Xi
Jinping, seriedad
con Von der Leyen.
La UE se sumó a
Estados Unidos
con la aplicación
de altos aranceles
a la importación de
autos eléctricos
chinos.





energías renovables. Hay energía eólica, solar, hídrica. Eso es una fuerza de América Latina. Y plantear que, si vamos a pensar un modelo de desarrollo que vaya más allá de los combustibles fósiles, es la combinación de diferentes energías renovables porque todas esas energías son intermitentes. Aún no tenemos la capacidad de stocking energético. Además, es una región que tiene una riqueza de minerales críticos, que tiene que ser monetizada. Yo pienso en particular en el triángulo del litio: lo que es Bolivia, Argentina y Chile. Sería extremadamente importante para la región, en este caso por las inversiones en esos tres países, poder contratar y entrar en negociaciones con las multinacionales más a nivel regional que a nivel individual. Porque eso, por cierto, va a tener un impacto sobre el poder de negociación. Así que eso es lo que yo espero, que América Latina se dé cuenta de que puede haber un impulso, porque hay importantes oportunidades de desarrollo para la región. Y más si vamos a pensar en términos de desarrollo de la región y no en términos de países.

—¿Cómo está la relación entre China y Europa? Vinculado al conflicto comercial entre Estados Unidos y China, ¿cómo ves que se posiciona Europa en esa disputa?

—Esa es una pregunta muy interesante y fue muy interesante el viaje reciente de Xi Jiping a Europa. Lo que noté es la diferencia que hubo entre el encuentro muy amigable entre Xi Jinping y Macron, por un lado, y la relación mucho más tensa que tuvo Xi Jinping con Ursula von der Leyen. Y Macron, de hecho, había ido él mismo a China con otros emprendedores franceses unos meses antes. Yo pienso que el gran problema que tenemos en Europa y, de hecho, las diferentes relaciones y el tono diferente de los encuentros, en los mismos días, de Ursula von der Leyen y de Macron con el presidente chino, testimonia un problema que tiene Europa. Europa aún no es Europa políticamente. Hay varias Europas y varias posiciones europeas en temas extremadamente delicados a nivel político, económico y geopolítico. Eso es un problema evidente. Que se hace aún más evidente cuando se habla de las relaciones con China. En contraste, es bastante claro el patrón de relaciones entre China y Estados Unidos y la estrategia que Estados Unidos tiene frente a China, como comentaba la subida de las tarifas sobre las importaciones a nivel de autos eléctricos, baterías y minerales críticos. Por el otro lado, no hay claridad en lo que se refiere a la Unión Europea. Italia, que es mi país, hace cinco años fue el primer país desarrollado, el primer país de la OCDE que participó y fue un país miembro la Ruta de la Seda. Cuando el nuevo gobierno tomó el poder, hace un año, salió de esto. Yo noto que no hay una estrategia clara y que no hay una visión clara, vinculada a la relación con la China, de los países europeos, y más en general, no hay una visión común entre los países europeos, que es lo más delicado para el continente.

—Hubo informes recientes de Enrico Letta y de Mario Draghi sobre la competitividad de la Unión Europea. ¿Cómo estás viendo ese debate? Indudablemente, hay una preocupación sobre que la Unión Europea tiene que pegar un salto de calidad en la materia.

—Es muy interesante el hecho de que muchos de esos reportes extraordinarios comisionados por la Comisión Europea sobre la situación de la Unión en distintos campos se entreguen a los italianos. Porque se les reconoce, en cierto sentido, a los italianos una capacidad de encontrar soluciones comprometidas. Que es el rol, el papel, que jugó Italia históricamente en la Unión Europea. No la postura de imponer una visión como puede ser, por ejemplo, en el caso de Alemania o de Francia, sino de tratar de encontrar compromisos. Y por esto muchos de los que fueron primeros ministros italianos, como Monti, Letta y Draghi, tuvieron ese mandato. Lo que veo en el trabajo de Enrico Letta, en el trabajo de Mario Draghi, y tengo que decir que comparto mucho de sus visiones, es que se subraya exactamente lo que estábamos discutiendo antes. El hecho de que en Europa falta una unión política real para avanzar y para competir en un mundo global en donde cambió el patrón. Hemos cambiado de una visión donde con la globalización todos estaríamos mejor sabiendo las fronteras, a una visión que es un juego de suma cero: un realismo económico.

Tenemos que tener una visión clara. Y para tener una visión clara, tenemos que tener una unidad política. La tiene Estados Unidos y la tiene China. Con modelos de gobernanza completa-





mente distintos, pero sí la tienen. En Europa no la tenemos. Es suficiente con pensar que el órgano que mayor poder tiene, que es la Comisión, no está elegido democráticamente y, en cambio, el Parlamento es elegido democráticamente, pero casi no tiene palabra. Hubo una reforma en 2016 para que el Parlamento nominara al presidente de la Comisión. Pero el primer presidente de la Comisión no ha sido de hecho indicado por el Parlamento. Entonces hay una falta de unidad política y hay una supervivencia de la integración económica y de reglas de una unión tecnocrática, que podía tener un sentido y que funcionó bien en los 90 y comienzos de los 2000, cuando no había conflictos políticos reales, pero que ahora ya tiene muchos límites. Ambos trabajos empujan exactamente en esta dirección: una reforma, una reorganización a nivel institucional de Europa, en donde la unión política y el tratar de encontrar una visión política común a través de sus instituciones sea preponderante. Pienso que es muy difícil movernos en esa dirección, pero es la única dirección para que Europa pueda tener su voz en el debate global.

"Creo que en los países europeos no hay una visión clara ni unificada sobre la relación con China". —Los grandes subsidios en las políticas industriales de Estados Unidos y las políticas de China de subsidio a sus empresas le ponen una tensión a Europa, porque si esas políticas de subsidios se hacen a nivel nacional, eso significa que la cancha se inclina hacia los más grandes. En la Comisión Europea, el 50% de los subsidios denunciados son de Alemania, el 25% de Francia y el 25% restante de todo el resto. ¿Cómo estás mirando

esta cuestión de política industrial?

—Es un tema clave. Era un tema clave hace diez años, cuando había un crecimiento asimétrico entre distintos países de la Unión. En ese entonces ya había que pensar las formas de empujar el desarrollo de los países, por ejemplo de lo que se llamaba los PIGS del sur de Europa, que sí tuvieron ventajas a nivel monetario para tener una moneda única, pero que a nivel industrial y a nivel de comercio tuvieron que pagar su precio. Ahora se hace aún más urgente. Es lo que se hizo con el Next GenerationEU, con el Plan de Construcción Nacional y de Resiliencia. Es un ejemplo de una dirección hacia donde podría ir Europa. El hecho de que vamos a emitir una deuda que está financiada y garantizada por la Unión Europea, por el Banco Central Europeo, y esos fondos se utilizan como una inversión que, en el caso, por ejemplo, de Next GenerationEU, se dirigió a la sanidad pública, porque estamos hablando de un plan que sale de la crisis del covid, pero también a la transformación verde y a la transformación digital. Sería extremadamente importante moverse en esa dirección. La utilización del Banco Central Europeo y de la Unión Europea como garantía para los préstamos internacionales para recaudar fondos que financien políticas industriales, subsidios. Lo que se hizo en Estados Unidos con el Action Act, o lo que se hace en China desde comienzos de 2000, que al fin y al cabo es la razón por la que los precios de los paneles fotovoltaicos en energía eólica y las baterías eléctricas bajaron, se pueda hacer también en Europa.

Ahora bien, y acá volvemos al punto que estuvimos discutiendo antes, para que eso sea posible de forma regular, que vaya más allá de una crisis evidente y enorme como la del covid, se necesita unión política. Se necesita que lo que vayamos a votar los europeos se proyecte en las políticas. Porque si no va a ser el resultado de una negociación entre países distintos, con intereses distintos y con poder de negociación distinto. Y, en ese caso, va a ser extremadamente difícil salir de los parámetros del Pacto de Maastricht, de los parámetros y de los equilibrios a nivel de sustentabilidad de la deuda y del déficit de cada país. Para que Europa pueda tener su voz y pueda responder a las políticas de incentivo fiscal de China y Estados Unidos, necesitamos más unidad política.

Clave. "El 80% del comercio entre cadenas globales de valor, de hecho, es un comercio entre cadenas regionales de valor". 4 - EL OBSERVADOR Sábado 22 de junio de 2024 - PERFIL



MAURO BERCHI\*

El sol parece hervir todo lo que toca en Miami. Aunque la ciudad de Coral Gables, donde se encuentra la sede central del Instituto Interamerica-

no para la Democracia (IID) no está pegada al mar, la humedad y el calor sofocante del mediodía hacen que se sienta un gran alivio al ingresar en el edificio de Coral Way al 2100.

En el salón principal del piso 5, las palabras de Tomás Regalado, exalcalde de Miami y presidente del IID, tanto como las de Carlos Sánchez Barzaín (director ejecutivo de la organización) son elogiosas para con el argentino Norberto Spángaro, que ahora pasa a formar parte del directorio de una institución que pone de relieve los problemas de las democracias en América Latina y trabaja con esfuerzo para que, especialmente en Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia, haya más libertad en palabras del entrevistado.

Su ponencia es un repaso tan breve como lúcido de la historia argentina hasta llegar al complejo rompecabezas que se configura por estos días.

Luego de las fotos protocolares charlaremos a solas en una de las salas de reunión del instituto, durante casi dos horas en las que este contador de la UBA, amante de la tecnología y del tango, confesará desazón y pregonará moderado optimismo en iguales dosis.

—Promediando su ponencia, usted afirmó que Argentina tiene hoy los mismos problemas que hace exactamente cien años. ¿Por qué?

-Porque, aun cuando en las primeras décadas del siglo XX desde cierta perspectiva se podría decir que Argentina vivía una época de oro, lo cierto es que comparando cómo se producía la riqueza en nuestro país y en Australia o Estados Unidos queda claro que antes del primer golpe de Estado teníamos una sociedad muy desigual, con un proletariado que no iba a despegar. En otras palabras, es cierto que hace cien años nuestro país producía mucha riqueza, por el valor de nuestra producción agropecuaria. Pero ni entonces ni en posteriores momentos pudimos construir una base sólida de progreso. El agravante de esto es que la desigualdad pone en aprietos la democracia.

#### —¿Cómo ve la democracia argentina de hoy?

—En el discurso, recién decía que Argentina padece un caudillismo consolidado desde sus orígenes, y quienes llegaron a la presidencia de la nación sin ese perfil no pudieron concretar sus ideas. Ahora Milei se enfrenta con un atraso enorme, inflación de más del 100%, y el problema concentrado en el Conurbano, donde las políticas populistas hicieron tanto daño. También ha habido demasiado proteccionismo en nuestra economía industrial; lo que llamamos "capitalismo de amigos". Entonces nunca hemos sido verdaderamente competitivos en otra cosa que no sea el camUN ARGENTINO EN MIAMI

# Norberto Spángaro, en el Instituto Interamericano para la Democracia

Radicado desde hace décadas en Florida, este contador de la UBA se suma a una institución que analiza los problemas de las democracias en América Latina.



REFERENTE. De la comunidad argentina. Su discurso y el directorio de la institución.

po, y los gobiernos populistas han vivido de él, al tiempo que desprecian a los terratenientes que, mal o bien, son los que hacen ingresar divisas al país. Hoy no hay dólares en Argentina y sin plata es muy difícil gobernar, pero siendo un outsider Milei le ha dado esperanza a la juventud, que mira las cosas de una forma completamente diferente a nosotros. Algo de eso explica también mi nuevo lugar en el directorio del instituto. Yo ocupé cargos jerárquicos en el Citibank siempre vinculados con tecnología, y desde hoy intentaré que esta organización tome más contacto con las nuevas generaciones, entendiendo las nuevas maneras de comunicar: plataformas digitales, mensajes breves bien entrenados, redes sociales, y aceptar que el mundo cambia muy rápido y hay que estar atentos para no perder conexión con quienes tienen el futuro en sus manos.

Un vecino especial. Norberto Spángaro de ninguna manera parece estar llegando a los 80 años. La comunidad argentina en el sur del estado de Florida lo reconoce habitualmente como un cónsul no oficial, alguien que ayuda a todo proyecto argentino que desembarca en esta parte del mundo.

No falta a ninguna celebración oficial argentina: 25 de



Mayo y 9 de Julio lo tienen siempre presente, y es habitual que colabore con la organización, la convocatoria, es inquieto, se mantiene vital y no hay argentino que aparezca en Miami que no vaya a verlo.

Comenzó a involucrarse en la política local de Miami una vez que se retiró de la actividad privada, apenas comenzaba este siglo, cuando participó de la fundación de la ciudad más joven del condado: Doral. Se le ilumina la mirada cuando narra cómo eran esas reuniones con vecinos de un barrio que no tenía denominación, cuyas zonas dibujaban en planos improvisados, junto con Juan Carlos Bermúdez, quien resultó el primer alcalde de una ciudad hoy poblada por amplia mayoría latina, que alberga inmigrantes de Venezuela, Colombia, Cuba,

Argentina y Brasil. En los últimos veinte años ha producido espectáculos artísticos argentinos (obras de teatro, conciertos, proyecciones de películas, presentaciones de libros) y cada domingo conduce Con sabor argentino por Radio Caracol y América.

#### —¿Cómo recibe esta designación?

—Sin dudas me tocará encarar nuevos desafíos. Aunque estoy retirado, una forma de mantenerme activo es ser partícipe de actividades como las que el instituto lleva adelante, en organizaciones plurales, que nos permiten plasmar ideas de libertad y desarrollo sembrando para un futuro mejor.

—Ahora que forma parte del directorio de una institución que mira de cerca las democra-

cias de América Latina, ¿cuál es su visión sobre el presente de la región en este tema?

—La democracia en Latinoamérica ha tenido vaivenes importantes con la pérdida de la libertad en regímenes totalitarios como Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. A su vez, las izquierdas todavía no totalitarias como Chile y Colombia se tambalean. Y pienso que México será una pauta interesante con el recambio que se dio recientemente.

#### —El devenir político latinoamericano impacta en la inmigración hacia Estados Unidos.

—Sin dudas. iEl fracaso del progresismo latinoamericano está claramente demostrado con la crisis migratoria en los Estados Unidos! El problema que hoy día Biden, incluso siendo demócrata, está enfrentando e intentando manejar es que los procesos migratorios están totalmente fuera de control

—Hablaba antes del futuro y el parámetro mexicano. Lo llevo al terreno argentino. Más allá de los deseos sinceros de que Argentina salga adelante, ¿se imagina un escenario en el que Milei no logre concretar algunas soluciones fundamentales, por ejemplo, frenar la inflación?

—Si Milei fracasa, entramos en una total incertidumbre, porque hoy no se vislumbra alternativa de liderazgo pero tampoco de políticas, porque la política inflacionaria populista ya fracasó varias veces. Es decir, si al Presidente le va mal, el país estará en bancarrota y sin un camino posible. En ese contexto creo que la relación con Estados Unidos es estratégica, para ambos países. La clave es mirar geopolíticamente el avance de China y Rusia. Y poniendo la atención en América Latina, la Argentina es el único país, ahora mismo, que le da a Estados Unidos una base amiga en América Latina, si consideramos el rumbo que tomaron Chile, Brasil y Colombia.

Corazón rojo. Con el grabador apagado, Spángaro habla de su amado Club Atlético Independiente. La conversación futbolera lleva a Messi y las posibilidades argentinas en la Copa América. De ahí a la actualidad argentina, el nuevo director del IID expresa un vínculo visceral con el país en el que vivió hasta poco después de recibirse, pero no dejó de visitar nunca. A pesar de que habla perfectamente inglés, el acento porteño se le oye intacto.

Seguimos intercambiando ideas en el estacionamiento, mientras repasamos nombres de restaurantes argentinos. Parece mentira, pero conservar los hábitos alimenticios de nuestro país es una gran ventaja estando afuera.

Al despedirnos queda flotando una contradicción que no es nueva: cuando en un asunto complejo se mezclan ideas con sentimientos, a veces se actúa con el pesimismo de la razón, pero el optimismo de la voluntad.

Contradictorio -como todospero vital, persevera Norberto Spángaro. Ojalá esta designación traiga consigo aires de progreso para América Latina.



NUEVAS TECNOLOGÍAS

# El arte de conversar con las máquinas

La clave para potenciar nuestra productividad, en la era de la interacción con los grandes modelos de lenguaje, es aprender a comunicarnos con creatividad.



SEBASTIÁN C. CHUMBITA\*

Conversar, en esencia, implica un intercambio fluido de ideas, un iday vuelta de palabras donde el significado se construye entre partes. Es un

proceso dinámico que involucra escucha activa, empatía y capacidad para adaptarse al interlocutor.

En el nuevo paradigma de la interacción humano-máquina, esta dinámica conversacional adquiere una nueva dimensión. No se trata solo de impartir instrucciones, sino de emular un diálogo con la inteligencia artificial (IA). La capacidad de interactuar de manera efectiva con las máquinas requiere una comprensión profunda de cómo estas procesan y entienden la información.

Las máquinas carecen de la capacidad de comprender el contexto, las sutilezas y los matices que enriquecen la comunicación humana. Por lo tanto, la responsabilidad de ser claros, precisos y explícitos recae enteramente en nosotros. Debemos aprender a traducir nuestras ideas y deseos en un lenguaje que la máquina pueda procesar, brindando claves como objetivos, roles y ejemplos que guíen su proceso creativo. Esto significa que nuestra forma de comunicarnos debe adaptarse a las limitaciones y fortalezas de la IA, desarrollando habilidades que antes no eran necesarias en nuestras interacciones diarias.

El desafío no es simple.
Como señaló el filósofo canadiense Marshall McLuhan, "el contenido de un nuevo medio es siempre otro medio". Esto significa que la adopción de una nueva tecnología a menudo se basa en patrones de uso familiares. Por esa razón, la humanidad ha utilizado el televisor como radio y ahora interactúa con ChatGPT como lo hace con Google.

La IA generativa no responde a instrucciones fragmentadas, sino que requiere un diálogo fluido y coherente para poder otorgar contenido de calidad. Debemos formular preguntas claras y precisas, proporcionar contexto y retroalimentación constante para guiar el proceso creativo.

En otras palabras, intentaremos reponer verbalmente información que un humano capta por su sensibilidad física y espiritual. Así como Da Vinci podría adaptarse al pedido escueto del mecenas, nosotros aprenderemos a usar la IA. Vale aquí la mención: el software solo simboliza lo que es decodificable. Con los animales no tenemos ese problema, porque ellos se conectan con nosotros por todo lo que comunicamos más allá de los códigos que racionalizamos.

Volviendo al modo en que funciona la IA generativa, para lograr resultados efectivos es fundamental comprender las capacidades y limitaciones de la tecnología y ajustar nuestras expectativas y métodos de interacción en consecuencia.

Por eso, la clave para aprovechar al máximo las potencialidades que ofrecen los agentes conversacionales sofisticados reside en la calidad de nuestros prompts (instrucciones o consignas).

Imaginemos por un momento a Leonardo Da Vinci recibiendo un encargo para pintar un retrato. El mecenas podría decirle simplemente "quiero un retrato", pero Da Vinci, como maestro de la creatividad, iría más allá. Preguntaría sobre la personalidad del retratado, su historia, sus sueños y aspiraciones. Investigaría sobre la época, la moda y las convenciones artísticas del momento. A partir de ese diálogo profundo y enriquecedor, crearía su obra maestra.

En estos tiempos, si queremos llegar a un resultado similar utilizando DALL-E -un modelo de lenguaje que interpreta descripciones textuales para generar imágenes-, debemos invertir los roles. Somos nosotros quienes debemos proporcionar el contexto, referencias, ejemplos y detalles, ya que no vamos a interactuar directamente con el maestro italiano.

Así, podemos observar que la IA generativa no está representando una amenaza para la creatividad humana, sino que se constituye como una herramienta que amplía nuestras capacidades. Nos ofrece la oportunidad de explorar nuevas formas de expresión y de resolver problemas de maneras que antes no eran posibles. Al trabajar junto a estas tecnologías, podemos expandir los límites de lo que podemos lograr, utilizando la IA como una extensión de nuestras propias capacidades creativas y analíticas.

La clave está en aprender a hablar el lenguaje de las máquinas, transformando nuestras instrucciones en colaboraciones creativas que nos permitan alcanzar nuevas alturas en innovación y productividad.

Para concluir, integrar la inteligencia artificial en nuestras vidas y trabajos no solo implica adaptarse a la tecnología, sino también un cambio cultural de tipo artístico. Necesitamos colaborar de manera continua, aportando cada uno nuestro ingenio para licuar tareas y optimizar nuestros servicios. Si fomentamos esta relación, mediante conversaciones significativas, podremos lograr un futuro donde la creatividad y la productividad alcancen las metas que nos proponemos.

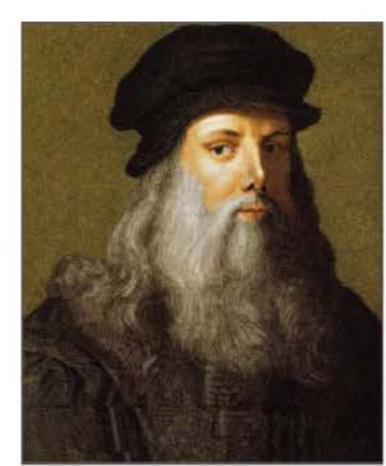

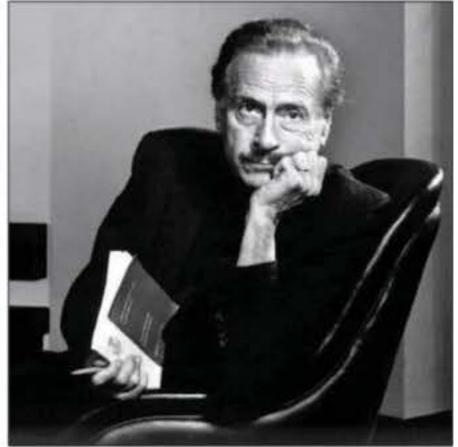

MODELOS. Leonardo adaptaba su talento. McLuhan y el contenido de los medios nuevos.

# EL ABSURDAJE

"Los argentinos son todos iguales: ¡siempre nos deben guita!" (Xin Jinping)

HOJA DE RUTA. Furia se habrá quedado afuera de Gran Hermano pero sigue adentro del presidente (o algún tipo de furia, por lo menos), ya que volvió el concierto de insultos donde destacan los "ensobrados", "zurdos", y otras lindezas. De esto y mucho más habla este Absurdaje, que no habla pero si pudiera...





#### **USO EXCLUSIVO**

#### FAKE NEWS DE LA SEMANA

- COSAS QUE SE PERDIERON EN EL TIEMPO
- EL BARBIJO.
- LOS MODALES DE UN PRESIDENTE.
- MARCELO TINELLI.
- LAS CARTAS DE CRISTINA.
- EL CONSENSO.
- ARGENTINA ES UN PAÍS BARATO PARA LOS TURISTAS.
- RIVER PLATE Y BOCA JUNIORS JUEGAN BIEN.
- QUE TODO EL MUNDO ESTUVIERA DE ACUERDO EN ALGO.
- LAS MEJORAS SALARIALES, REEMPLAZADAS POR LAS "PEORAS SALARIALES".
- LAS EXPECTATIVAS.









#### **FRASES DE LA SEMANA**

"Si un funcionario de nuestro gobierno quisiera meter preso a un periodista por dar una noticia, toda la progresia local, desde Tenembaum y Longobardi hasta Novaresio y Lanata, estaría llorando dictadura".

El presidente Javier Milei

"No sé por qué piensa que es tan genial. No ha logrado nada desde que asumió la presidencia".

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, sobre Javier Milei

#### "SOY PERONISTA Y LIBERTARIO".

Daniel Scioli, secretario de Turismo

#### "El periodismo no se puede detener ni incendiar".

Sergio Suppo, director de Cadena 3, la radio cordobesa cuyo móvil fue quemado durante los incidentes frente al Congreso en el debate por la ley Bases

### "No seas ignorante, mirá sus redes".

El periodista Ernesto Tenembaum a Vito Quiles, que defendió el trato del presidente Milei a la prensa

# "Querían que dejara de responsabilizar a las fuerzas de seguridad".

El periodista Facundo Pastor, que afirma haber sido amenazado mientras estaba al aire

# "Es la primera vez desde 2008 que se alcanzan cinco meses consecutivos de superávit financiero".

El ministro de Economía, Luis Caputo

"Pareciera que, como no hay oposición, nosotros somos la oposición".

Monseñor Raúl García, obispo de San Justo

#### "Estoy absolutamente impresionado".

Jordan Belfort, el "gurú" financiero que inspiró "El lobo de Wall Street", tras visitar la Argentina.

#### **ETIMOLOGÍAS**



CÁRCEL
"Bullrich, y
las cárceles de
Bukele" (Clarín)
De carcer, -eris. 1.
Local destinado a
reclusión de presos.
2. Pena de privación

de la libertad. Le cayeron 20 años de cárcel. 3. Ranura por donde corren los tablones de una compuerta. 4. Barra de madera con dos salientes, entre los cuales se colocan y oprimen con un tornillo o con cuñas dos piezas de madera encoladas, para que se peguen. 5. Par de tablas iguales que, afirmadas en las piernas de la prensa, abrazan y sujetan el husillo.

#### RÉGIMEN

Del latín regimen. 1. Sistema político por el que se rige una nación. 2. Conjunto de normas por las que se rige una institución, una entidad o una actividad.
3. Conjunto de normas que regulan la cantidad, el tipo y la distribución de los alimentos que debe tomar una persona, generalmente por motivos de salud.

#### LOCAL

Del latín localis. 1. Perteneciente o relativo a un lugar. 2. Perteneciente o relativo a un territorio, a una comarca o a un país. 3. Municipal o provincial, por oposición a general o nacional. 4. Que solo afecta a una parte del cuerpo. Infección local. 5. Dicho de un equipo o de un deportista: Que compite en su propio campo o terreno de juego. La selección, el jugador local.

#### **CUBIERTO**

Del part. de cubrir; lat. coopertus. 1. Servicio de mesa que se pone a cada uno de los que han de comer, compuesto de plato, cuchillo, tenedor y cuchara, pan y servilleta. 2. Juego compuesto de cuchara, tenedor y cuchillo. 3. Pieza de una cubertería. 4. Plato o bandeja con una servilleta encima, en que se sirve el pan, los bizcochos, etc., en una reunión o cóctel. 5. Conjunto de alimentos que se ponen a un mismo tiempo en la mesa. 6. Comida que en los restaurantes y establecimientos análogos se da por un precio fijo y que consiste en determinados platos.

#### CIMA

Del latín cyma 'pimpollo de la col', y éste del griego kyma 'lo que se hincha', 'ola'. 1. Punto más alto de los montes, cerros y collados. 2. Parte más alta de los árboles. Remate o perfección de alguna obra u otra cosa. 4. Culminación, ápice, punto más alto que alcanzan una cualidad, una sensación o un proceso, y también un ser, considerado en su propio desarrollo o en comparación con el que han alcanzado otros seres. Cervantes alcanza su cima con el Quijote. 5. Tallo del cardo y de otras verduras. 6. Inflorescencia cuyo eje tiene una flor en su extremo.\*